# ELIMUNDO

Lunes, 22 de julio de 2024. Año XXXV. Número: 12.632. Edición Madrid. Precio: 2 €



PAPEL La vida golfa de Juan Benet: un matrimonio roto que llevó al suicidio a su esposa Nuria Jordana Pág. 39 DEPORTES La ciencia 'made in Spain' que ha llevado a Tadej Pogacar a arrasar en el Giro y en el Tour Pág. 34



JOE BIDEN RENUNCIA Y DA OXÍGENO A LA CAMPAÑA DEMÓCRATA CONTRA DONALD TRUMP

# «Lo mejor para mi partido y para el país es que me retire»

El presidente da su «apoyo completo» a Kamala Harris: «Elegirla como vicepresidenta fue mi mejor decisión» Trump dice que su nueva rival será más fácil de derrotar y ataca a Biden: «No es apto para seguir de presidente» Obama evita respaldar a la designada por el líder demócrata y pide nominar a un «candidato extraordinario»

POR PABLO PARDO, PABLO R. SUANZES Y PABLO SCARPELLINI PRIMER PLANO Páginas 2 a 5

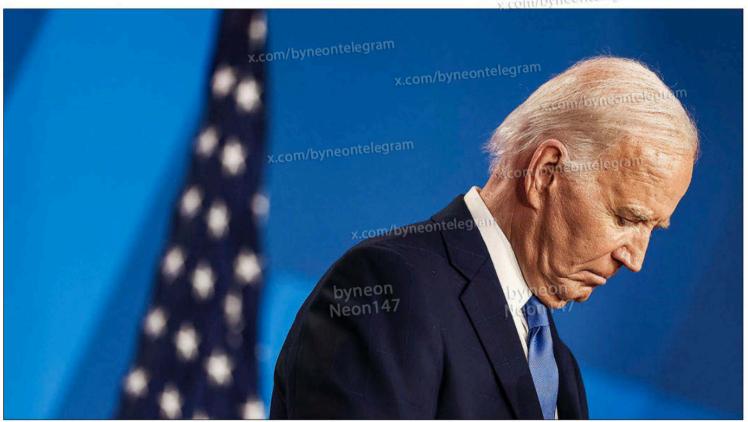

El presidente Joe Biden, en uno de sus últimos actos públicos antes de contraer Covid y confinarse en su hogar. JIM LO SCALZO / EFE / EPA

#### LUCA DE MEO

CEO DE RENAULT

«España tiene un retraso claro con los coches eléctricos»

POR CARLOS SEGOVIA Pág. 28

Begoña Gómez no registró el software al saber que debía ser «100%» de la UCM

Su cátedra dejó de responder a los correos de la universidad: «No nos han enviado nada aún»

POR MANUEL MARRACO Y GEMA PEÑALOSA Pág. 12

### El Gobierno ignoró la alerta de las CCAA de un «colapso» de menores migrantes

Llevan dos años pidiendo sin éxito más recursos para poder acogerlos



#### JUANMA LAMET MADRID

Las actas de las reuniones de la Conferencia Sectorial de Juventud muestran cómo los gobiernos autonómicos de todos los partidos, incluido el PSOE, alertaron repetidamente de que sus sitemas de acogida a menores estaban desbordados. La ministra Sira Rego les prometió en enero más «financiación», pero todavía no hay previsto ningún fondo de contingencia.

Pág. 8



### PRIMER PLANO

CARRERA A LA CASA BLANCA



El presidente de EEUU, Joe Biden, después de un discurso en abril de 2021 en la Casa Blanca. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

El presidente de Estados Unidos cede a las presiones de los líderes del Partido Demócrata y da un paso atrás para respaldar a su vicepresidenta, Kamala Harris, como candidata. «Es en el mejor interés del país que me retire», afirma, mientras Trump le ataca: «No está capacitado para servir» en el cargo

# JOE BIDEN RENUNCIA A PRESENTARSE A LA REELECCIÓN

«Aunque ha sido mi intención lograr la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me concentre exclusivamente en el cumplimiento de mis obligaciones como presidente durante lo que resta de mi mandato».

Con esas palabras, Joe Biden anunció ayer, domingo, su retirada de la campaña presidencial, cediendo así



a las presiones de los líderes del Partido Demócrata y de los donantes de su campaña (que son quienes tienen la última palabra), desencadenadas hace tres semanas cuando tuvo una desastrosa actuación en su debate televisado con Donald Trump que sembró las

dudas acerca de su posible declive cognitivo. Minutos después, Biden colgó un mensaje en redes sociales anunciando su «apoyo total» a que la vicepresidenta, Kamala Harris, sea su sucesora. Ésta replicó con un comunicado en afirmando que hará todo «para unir al partido y a la nación», y concluyendo que «juntos lucharemos y juntos ganaremos». Biden no informó a Harris de su decisión hasta unas horas antes de divulgar la carta.

Por parte del Partido Republicano, la respuesta ha sido pedir la dimisión de Biden de la presidencia. Así lo manifestó el candidato a la Casa Blanca de ese partido, Donald Trump, que escribió en su red social Truth que el presidente «no está capacitado para servir» en el cargo, algo que había declarado el viernes el senador por Florida y posible secretario de Estado en un Gobierno republicano Marco Rubio, y que ha sido secundado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El argumento de esa idea es que, si Biden no tiene las facultades para llevar a cabo una campaña, no puede, tampoco, ser presidente de Estados Unidos. Trump también declaró a la cadena de televisión CNN que será más fácil para él batir a Harris que a Biden. Otros republicanos, como la ex candidata a la presidencia y rival de Trump—hasta la semana pasada—Nikki Haley, han vaticinado durante meses que, si el Partido Demócrata nombra a alguien que no sea Biden, derrotaráfácilmente a Donald Trump. Curiosamente, es algo que no todos los demócratas creen. Pero el deterioro físico y psicológico de Biden en los últimos tres meses había hecho, para la élite del partido, que su

### PRIMER PLANO

CARRERA A LA CASA BLANCA

posición fuera insostenible. Forzar la salida de Biden ha sido una apuesta muy arriesgada que muchos veían como la única salida a un suicidio electoral en las elecciones del 5 de noviembre, en las que Trump mantiene una ligera pero permanente ventaja sobre Biden, cuyo deterioro físico y mental ha desatado el pánico acerca de lo que puede esperar en los próximos tres meses y medio.

Así, Biden se ha encontrado con que haber tenido la política doméstica más transformativa de un presidente demócrata desde Lyndon B. Johnson-lo que incluye leyes masivas para la transformación energética, la digitalización y la expansión del Estado de Bienestar- no le ha servido para remontar una popularidad minúscula y una rebelión interna sin precedentes en 168 años, desde que el Partido Demócrata descabalgó en la Convención a su presidente Franklin Pierce y le reemplazó por James Buchanan. Curiosamente, Buchanan ganó las elecciones. Un caso más reciente, en 1968, cuando Lyndon B. Johnson renunció a la reelección, no trae buenos auspicios. El partido estalló en una feroz Convención y perdió al Casa Blanca a manos de Richard Nixon.

Para evitar eso, Biden ha ungido a Harris como heredera. No es una decisión basada en la afinidad política o personal, porque las relaciones de Harris con Biden – al igual que las que la vicepresidenta tiene con la práctica totalidad de la clase política de EEUU, e incluso con sus propios colaboradores- es mala. Es una cuestión de eficacia política. Al nombrar a Harris, la campaña de Biden puede seguir usando los aproximadamente 2.000 millones de dólares (1.850 millones de euros) en donaciones que ha recibido y que gestiona tanto directamente como a través de grupos teóricamente independientes - los llamados PAC y SuperPAC-, pero que en la práctica son una prolongación del esfuerzo electoral para poner al presidente en la Casa Blanca.

De no haber sido ése el caso, la situación sería jurídicamente complicada. No está claro que una campaña pueda transferir sus recursos a otra, entre otros motivos porque los donantes han dado sus aportaciones para un candidato -o ticket de candidatos, a la presidencia y a la vicepresidencia-, no a otro. Lo más probable sería que el equipo de Biden tuviera que entregar los fondos al Comité Nacional Demócrata, que es el órgano que se dedica de la obtención de financiación para el partido, que luego distribuye entre diferentes candidatos, con el compromiso de éste de que, una vez que hubiera un candidato oficial, se lo entregaría. Sería, en todo caso, un caos. Los PAC y SuperPACs, por su parte, podrían funcionar independientemente, pero su dinero no estar sometido a las directrices de la campaña, por lo que podría ir para otros candidatos.

#### ¿Y AHORA QUÉ?

#### CALENDARIO ELECTORAL SUMIDO EN GRANDES DUDAS

#### PABLO PARDO

El problema de Biden no parece ser su competencia en el pasado, sino su aparentemente enorme deterioro psicológico y físico en las últimas semanas. Con ese declive, no podía hacer frente al calendario. Pero, con su salida, ese calendario ha saltado por los aires.

DEBATE. Por de pronto, en la primera o segunda semana de agosto debe celebrarse el debate entre los candidatos a vicepresidente. Por el lado republicano va a estar el senador J.D. Vance. Pero ¿quién va a estar por el de los demócratas? La semana pasada, la campaña de Trump se negó a fijar una fecha, arguyendo que no se sabía quién iba a ser el aspirante demócrata. Y, además, el asunto se complicaría si alguien rivaliza con Kamala Harris, con su propio aspirante a número dos.

CONVENCIÓN. La siguiente fecha es la Convención demócrata, que abre el 19 de agosto. Va a ser la primera vez que un partido político celebra ese evento sin que haya un vencedor claro en los comicios en 48 años, desde que Gerald Ford derrotó a Ronald Reagan en 1976, El Partido Demócrata deberá demostrar en la Convención lo que le cuesta más, tal y como remachó, con extraordina ria habilidad, en 2016, cuando la oposición de la izquierda de Bernie Sanders hizo todo lo posible por torpedear la candidatura de Hillary Clinton.

SEPTIEMBRE. Después llega el segundo debate presidencial, el 10 de septiembre. Las cosas deberán estar claras para entonces. Al menos, desde el punto de vista de los candidatos.

El reemplazo de Biden por Harris también reduce al máximo las tensiones dentro de la campaña de Biden, dominada, lógicamente, por personas leales al presidente que tendrían bastantes dificultades para trabajar para con otros candidatos, máxime cuando algunos de esos candidatos han movido los hilos para liquidar políticamente al presidente y eso es algo importante. Solo en materia de redes sociales, la campaña de Biden tiene firmados acuerdos de colaboración con 550 creadores de contenidos. Legalmente, esas personas seguirían trabajando para la misma campaña, aunque el candidato sea otro.

Finalmente, si Harris sale adelante, no tendrá que organizar una campaña desde cero, un proceso brutalmente oneroso en tiempo y dinero que, además, haría especialmente vulnerable a la vicepresidenta, que es famosa por ser un desastre como organizadora y como trabajadora en equipo. En 2020, Harris se presentó a la presidencia, y tuvo el dudoso honor de ser una candidata que se retiró de la carrera antes de que las primarias empezaran porque su campaña era un caos y su capacidad de para obtener recursos era nula.

La elegibilidad de Harris, es así, un problema. El mal carácter de la vicepresidenta le ha llevado a quemar a dos de sus jefes de gabinete, que han dejado el cargo en solo tres años, y dentro del Partido Demócrata solo tiene apoyos circunstanciales, debido a su cargo como vicepresidenta. Eso ha quedado claro con la decisión de Biden de abandonar la campaña. Aunque el presidente recibió el elogio unánime del Partido -incluyendo el de los que jugaron un papel más activo en su defenestración, en especial el ex presidente Barack Obama, que siempre ha despreciado al actual inquilino de la Casa Blanca, y la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi-, varias figuras de peso se abstuvieron de respaldar a Harris.

Obana pidió nominar a «un candidato extraordinario». Y Pelosi ha expresado en privado su interés en que haya lo que se llama una «Convención abierta», es decir, sin un vencedor decidido. También los líderes demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respectivamente, aunque al contrario que en el caso de Pelosi, sus posiciones parecen ser más consecuencia del cálculo político que de una decisión firme de bloquear a Harris, algo que muchos ven como una opción tremendamente arriesgada. Porque la vicepresidenta, aunque durante estos tres años y medio en el cargo haya sido todavía más impopular que Biden, es una persona que los votantes conocen, y no una completa desconocida, como los demás nombres que se han barajado hasta la fecha para reemplazar a Biden. Los líderes de la izquierda y de los latinos en el partido han sido más directos, y han respaldado a Harris.



#### SALVAR AL PRESIDENTE BIDEN

Ha ocurrido lo que el sentido común dictaba: el presidente Joe Biden anunció la retirada de la carrera presidencial. Antes de que lo comunicara afirmando que lo hace por el bien del Partido Demócrata y de la nación, hemos vivido semanas de tensión y de todo tipo de rumorología. Los principales diarios del país iban y venían con fuentes que daban por hecho que este anuncio se daría de un momento a otro; pero a las pocas horas, otras fuentes, o el propio entorno cercano a Biden, aseguraban que de ningún modo se iba a rendir y que llegaría hasta las elecciones en noviembre contra Donald Trump. Nancy Pelosi, Barack Obama, el matrimonio **Clinton** y otras figuras de la cúpula del Partido hablaron con él, le enviaron misivas, se reunieron en las más altas

Han abundado las informaciones contradictorias. Biden y sus seres más queridos se sentían acorralados, tal vez traicionados, por el mismo aparato que le impulsó para contener, con éxito, ocho años consecutivos de la dañina doctrina trumpista. Desde su desastroso desempeño en el primer (y el último para la historia) debate contra su oponente republicano, se desató una tormenta. En el centro de la vorágine, la inmensa soledad de un

esferas

Biden ya ha respaldado la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien seguramente contará con un compañero de fórmula que represente a uno de los tres estados clave: Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Los operativos del Partido llevan semanas diseñando todos los planes de contingencia. Con una Pelosi resuelta y diligente y el camino que el círculo más íntimo de Biden pueda allanar, pondrán manos a la obra para salvaguardar lo que se pueda frente a la ola del trumpismo.

En mi opinión, es secundario lo que de ahora en adelante suceda desde el punto de vista de las probabilidades que puedan tener los demócratas frente a la candidatura de Trump. No me cabe duda de que Kamala Harris, o cualquiera de los otros valores que hay en el Partido Demócrata, puede ser mejor presidente que un individuo que instigó un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021 y que en este ciclo electoral ha reiterado que el único resultado válido en noviembre sería su reelección. Pero serán los electores quienes decidan qué tipo de proyecto en común quieren. Así es la democracia. Por eso, se ha producido el escenario menos doloroso: tener en cuenta la vulnerabilidad del presidente en este tramo tan difícil de la vejez

#### «Ha sido un muy digno soldado de la política y merece retirarse sin que se le vaya la vida en una carrera con alguien como Trump»

hombre que ha dedicado su vida a servir honorablemente a los estadounidenses. Biden debía meditar en medio de tanto ruido y lo ha hecho con la sensatez que ha caracterizado su dilatada trayectoria política. No en balde, **John McCain** (un republicano en la línea de los *Never Trumpers*) siempre alabó su habilidad para el consenso a pesar de las diferencias entre partidos.

que, en su caso, lo ha debilitado grandemente.

Biden ha sido un muy digno soldado de la política y merece retirarse sin que se le vaya la vida (aún más) en una carrera a la Presidencia que con un oponente como Trump sólo puede ser sanguinaria. Había que salvar a Joe Biden. Por su partido, por la nación, por el respeto y la compasión a él debidos.

### PRIMER PLANO

CARRERA A LA CASA BLANCA



El presidente de EEUU, Joe Biden, saluda desde el Air Force One el miércoles a su llegada a Delaware. S. WALSH/AP

Senador durante 36 años, vicepresidente de Obama y presidente tras Trump, Biden completa una carrera crucial con un historial político, económico, social e institucional

# CINCO DÉCADAS DE SERVICIO: EL LEGADO DE BIDEN

#### PABLO R. SUANZES WASHINGTON

CORRESPONSA

Joe Biden, senador, vicepresidente y presidente de EEUU, pasará a la historia como uno de los políticos más veteranos e influyentes del último siglo. Como el hombre que devolvió la normalidad a la Casa Blanca y a las relaciones de EEUU con el mundo tras los cuatro años convulsos de Donald Trump. Y como el hombre que estando en el cargo, el sueño de toda su vida, y queriendo repetir, aceptó hacerse a un lado por las presiones salvajes, y sin parangón, de su partido.

Alos 29 años, Biden se convirtió en uno de los estadounidenses más jóvenes en ser elegido para el Senado de Estados Unidos, en el que permaneció 36 años en nombre del Estado de Delaware. Apenas unas semanas después de las elecciones que le abrieron las puertas de la Cámara Alta, su esposa Neilia y su hija Naomi murieron en un terrible accidente de coche en el que sus hijos Hunter y Beau resultaron gravemente heridos. Biden prestó juramento junto a la cama del hospital de sus hijos, desplazándose cada día de Wilmington a Washing-

JOSEPH R. BIDEN, JR.

July 21, 2024

My Fellow Americans

Over the past three and a half years, we have made great progress as a Nation.

Today, America has the strongest economy in the world. We've made historic investments in rebuilding our Nation, in lowering prescription drug costs for seniors, and in expanding affordable health care to a record number of Americans. We've provided critically needed care to a million veterans exposed to toxic substances. Passed the first gun safety law in 30 years. Appointed the first African American woman to the Supreme Court. And passed the most significant climate legislation in the history of the world. America has never been better positioned to lead than we are today.

I know none of this could have been done without you, the American people. Together, we overcame a once in a century pandemic and the worst economic crisis since the Great Depression. We've protected and preserved our Democracy. And we've revitalized and strengthened our alliances around the world.

It has been the greatest honor of my life to serve as your President. And while it has been my intention to seek reelection, I believe it is in the best interest of my party and the country for m to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as President for the remainder of my term.

I will speak to the Nation later this week in more detail about my decision

For now, let me express my deepest gratitude to all those who have worked so hard to see me reelected. I want to thank Vice President Kamala Harris for being an extraordinary partner in all this work. And let me express my heartfelt appreciation to the American people for the faith an trust you have placed in me.

I believe today what I always have: that there is nothing America can't do - when we do it together. We just have to remember we are the United States of America

La carta de despedida de Joe Biden. E. M.

ton. En su biografía ese quedará como el gran trauma personal. El gran trauma político lo vivió ayer, 21 de julio de 2024, dando un paso atrás. Y ambos están estrechamente relacionados con su forma de entender el mundo, la religión y la vida.

Dentro de la simbología y de la política norteamericana no hay nada equivalente a ganar unas elecciones presidenciales. Biden siempre soñó con ello. Ganó seis elecciones seguidas en Delaware, pero sus aspiraciones eran obvias. En 1988 lo intentó pero su campaña se fue al traste en las primarias por el plagio del discurso de un político laborista británico, cuando esas cosas importaban. Su candidatura de 2008 fue humillante, al terminar en quinto lugar en los caucus

de Iowa. Pero la victoria le llegó en 2020, tres décadas después del primer intento, y su siguiente gran desafío era inmediato y agobiante: repetir. La lista que todos los estudiantes estudian o recitaban antaño, cuando Biden era un crío, diferenciaba claramente entre quienes lograban repetir y quienes no. Es un imperativo, un deber casi. Es inevitable estar sólo cuatro años si tu rival te derrota, pero lo que no tiene casi equivalentes es irte a casa porque los tuyos, tus compañeros, amigos y aliados, creen que no tienes ninguna posibilidad. El presidente en el cargo es siempre el hombre más fuerte del mundo. O lo era hasta ahora.

Biden creía de verdad que era el que tenía más opciones por su pasado, por lo que representa, por su legado. Su carta es un repaso de las cosas que más ha defendido, de las que está orgulloso. «Hemos hecho grandes avances en estos tres años. EEUU tiene la economía más fuerte del mundo, hemos hecho inversiones históricas para reconstruir nuestra nación, desde bajar el coste de las medicinas para nuestros mayores a extender la Sanidad a un precio asequible para un número récord de americanos. Hemos pasado las primeras leyes de seguridad en el uso de armas en 30 años, nombrado a la primera afroamericana para el Tribunal Supremo. América nunca ha estado mejor posicionada para liderar que hoy», dice.

Los americanos no tienen esa sensación de prosperidad económica y la inflación sigue por encima del 2%, pero se han creado empleos. A eso hay que sumar la ayuda a Ucrania sin la que hubiera sido imposible resistir y frenar el expansionismo ruso, una pieza clave no solo para el Biden presidente, sino para el senador que durante décadas estuvo especializado en materia exterior. La recuperación tras la pandemia. O la mayor inversión y apuesta contra el cambio climático en la historia del país. Como senador se caracterizó más bien desde los años 70 por ser centrista en materia del derecho al aborto (lo apoya pero sin usar nunca la palabra, por sus creencias), derechos civiles o crimen. Pero como presidente ha impulsado quizás la agenda progresista de mayor alcance desde Lyndon Johnson y su Gran Sociedad.

La edad y su estado de salud, físico y mental, ha sido el elemento decisivo. La desastrosa retirada de las tropas de Afganistán, los escándalos protagonizados por su hijo (pese a todo, uno de sus consejeros cercanos), o la insostenible posición en la guerra de Gaza le han pasado factura. Como la muerte de su otro hijo, Beau, de un tumor en 2015.

No lo menciona, no quiere darle publicidad, pero en realidad el gran legado de su vida política está asociado a Donald Trump. Para él, su legado consiste en haber evitado la reelección del presidente más inestable, imprevisible y escéptico de las instituciones desde la Guerra Civil.

### PRIMER PLANO

CARRERA A LA CASA BLANCA

#### OTROS FAVORITOS

#### BARACK OBAMA EVITA RESPALDAR A KAMALA HARRIS

#### PABLO R. SUANZES

Pesos pesados del Partido salieron a respaldar a Kamala Harris después de que Joe Biden renunciara a seguir en la carrera presidencial y respaldara a su vicepresidenta como candidata. El líder demócrata en el senado, Chuck Schummer, la senadora Elizabeth Warren, Reid Hoffman, uno de los grandes donantes demócratas, Mark Warner, senador de Virginia, o Hillary y Bill Clinton, por ejemplo. Barack Obama, en un largo comunicado de agradecimiento a Biden, evitó respaldar a Harris: «Navegaremos por aguas desconocidas en los próximos días. Pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido podrán crear un proceso del que surja un candidato extraordinario». Podrían postularse:

GAVIN NEWSON. Gobernador de California, 56 años. Ex alcalde de San Francisco e imagen del Estado más grande y que más votos arrastra en el colegio electoral, feudo demócrata. Es una de las figuras al alza.

#### GRETCHEN WHITMER.

Gobernadora de Michigan, 52 años. Estuvo en 2020 en la 'short list' de opciones para vicepresidenta de Biden. Muchos le atribuyen el éxito del partido en las elecciones midterm de 2022.

#### MICHELLE OBAMA. Ex

primera dama, 60 años. Siempre está en las quinielas, por mucho que reitere que no está interesada en dar el salto. Figura de mucho peso, se ha distanciado un poco de los Biden. «La política es difícil y para meterse... tienes que quererlo. Tiene que estar en tu alma, y en la mía no lo está», le dijo a Oprah en una entrevista.



JEFF KOWALSKY / AFP

KAMALA | VICEPRESIDENTA DE HARRIS | ESTADOS UNIDOS

## LUCES Y SOMBRAS DE LA PRESUMIBLE RIVAL DE TRUMP

#### PABLO SCARPELLINI

LOS ÁNGELES

Todas las miradas están puestas sobre ella. A priori, Kamala Harris es la mejor colocada para reemplazar al presidente Joe Biden como la nominada del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Su confirmación supondría un hito histórico para una mujer afroamericana y de origen asiático, la primera en aspirar a la Presidencia de Estados Unidos, pero también una apuesta arriesgada teniendo en cuenta su flojo desempeño en las primarias de su partido en 2019, y sus varios altibajos en los tres años y medio que lleva como vicepresidenta.

En su punto álgido llegó a alcanzar un 15% en intención de votos entre los demócratas. Después comenzó un vertiginoso descenso, hasta la sexta posición, con tan solo un 3% de apoyo entre el electorado. Su nominación posterior a vicepresidenta le dio un espaldarazo inespera-

do que, sin embargo, no ha sabido materializar del todo. Se esperaba que llevara las riendas de la Presidencia *en las sombras* y que Biden fuera delegando en ella más responsabilidades de forma paulatina, algo que nunca ocurrió. Sólo el insostenible estado físico del presidente le ha dado la oportunidad de ser una opción real de dirigir el país.

De momento, las encuestas la sitúan a la par de Biden en intención de voto. Es decir, en una desventaja similar frente a Donald Trump, aunque con un desempeño mejor que otros posibles candidatos progresistas como Gavin Newsom o Gretchen Whitmer.

Curiosamente, Hillary Clinton—que perdió las elecciones con Trump en 2016—y Michelle Obama, que ha señalado por activa y por pasiva que no tiene interés en presentarse como candidata, parecen tener mejores perspectivas de victoria frente a Trump que la actual vicepresidenta.

Harris cuenta a su favor con ser una mujer de 59 años -22 años menos que Biden y 19 menos que Trump-, tener una fuerte conexión con el electorado afroamericano y representar un poderoso contraste frente a la fórmula Trump-Vance, dos hombres blancos conservadores. Harris es hija de un jamaicano y una india que se identifica con la etiqueta de afroamericana, una acérrima defensora de los derechos reproductivos de la mujer que conecta con los votantes más jóvenes, especialmente de minorías como la hispana y la negra.

Su madre, Shyamala Gopalan, emigró a EEUU desde la provincia india de Tamil Nadu, en 1960, para desarrollar su carrera como científica en el campo de la oncología. Su

#### REPRESENTA UN PODEROSO CONTRASTE FRENTE A LA FÓRMULA TRUMP-VANCE

padre, Donald Harris, hizo lo propio desde el Caribe, profesor de Economía en la Universidad de Stanford. En California tuvieron dos niñas, Kamala y Maya.

Harris ha mamado el activismo de izquierdas desde pequeña, especialmente por el lado de su madre, con la que pasó la mayor parte de su tiempo tras el divorcio de sus padres con solo siete años. Las tres se fueron a vivir a Canadá, donde Gopalan aceptó un puesto como profesora en la Universidad McGill y continuó con sus estudios de investigación del cáncer en Montreal.

De ahí a adjunta al fiscal del distrito del condado de Alameda, en California, fiscal del distrito de San Francisco en 2004, fiscal general de California en 2011 y senadora por California seis años más tarde, la segunda afroamericana, después de Carol Moseley Braun (Illinois), en lograrlo. Es, además, una consumada experta en materia de debates. En el recuerdo, su encuentro con el entonces vicepresidente, Mike Pence, donde le pasó por encima: segura, fiable, educada, son-

riente y comedida.

En contra tiene las muchas críticas vertidas durante su vicepresidencia: por su falta de presencia y escasas apariciones en público, por su cuestionable papel en la frontera en pleno aluvión de cruces de indocumentados, y por la fuga de personal en su admi-

nistración en los últimos años, entre otros factores. También, el hecho de que contará con apenas tres meses, si es confirmada en la convención demócrata en agosto, para hacer campaña y reunir los millones de dólares necesarios para derrotar a Trump, una misión altamente complicada.

# **OPINIÓN**

LAS cámaras de comercio catalanas y, por supuesto, el inevitable –y, enigmáticamente, reputado-Collegi d'Economistes de Catalunya han reclamado una reforma que «asegure la autonomía financiera y mejore significativamente la capacidad de gestión de los tributos y garantice el principio de ordinalidad». La reaparecida Marta Rovira, pues poco más o menos: el pacto como primer paso hacia la soberanía. Como Artur Mas hace 14 años: la independencia o un pacto fiscal que entendía como «la primera estación para la emancipación nacional». O sea: la independencia a tocateja o a plazos. Por entonces, Joan Rosell, presidente de la CEOE y antes de Foment, nos tranquilizaba: «No he escuchado a Artur Mas pronunciar la palabra independencia». Por si acaso, reclamaba el pacto fiscal. Las nueces. Cinco años más tarde, en 2017, comprobamos que los nacionalistas iban en serio. Rosell ahora reclamaba una reforma constitucional



CON
PERPLEJIDAD
FÉLIX
OVEJERO

#### El enigmático prestigio de la burguesía catalana

para contentar a los nacionalistas. Más nueces.

Quieren los surcos del azar que cuando leo estas noticias me encuentre inmerso en la lectura de las jugosas memorias de Joaquín María Sanromá y Creus, que descubrí gracias al recomendable -y previsiblemente desatendido-libro El privilegio catalán, de Jesús Laínz. Sanromá, sabio catalán, liberal, antiesclavista

(una rareza en la burguesía catalana), catedrático de Economía y diputado en Cortes, ejerció como subsecretario de –otro ilustrado catalán– Laureano Figuerola, ministro de Hacienda tras la Revolución gloriosa e introductor de la peseta. Fíjense si era progresista que no tiene calle en Barcelona. En la página 335, Sanromá describe a la burguesía catalana cuando imponía en Madrid los aranceles que tanto dañaron la economía española: «Gimoteando siempre; siempre tan desatendidos, siempre tan melancólicos. Condición eterna de aquellas gentes: hacer la fortuna a pucheritos». Como niños.

Ahora que lo pienso, debería corregir el párrafo anterior. Nada de azar. En cualquier momento que hubiera leído esa descripción, esta coincidiría con las noticias: la mezquindad es el estado natural de la burguesía catalana. Comienzo a pensar que sí hay una identidad catalana. Solo que no se corresponde con los cuentos habituales del espíritu emprendedor. La fábula que tanto gusta en Madrid. La garantía de la perpetua adolescencia de la burguesía gimoteante.



#### Ley Trans, fanatismo y salud pública

NO HAY nada más peligroso que dejar las tareas de gobierno en manos de fanáticos. Viven ajenos a la realidad, impermeables a la duda y al sentido común. La ideología chatarra y los axiomas desbancan a los datos y al análisis riguroso como fundamento de las decisiones. Lo estamos comprobando en España desde hace cinco años. El fruto más depurado de la aberración sectaria es la Ley Trans, impulsada por Podemos a espaldas de la comunidad científica.

Irene Montero y sus secuazas llegaron tarde, como a todo, y se empecinaron en copiar unas políticas que estaban siendo revertidas en los países pioneros en aplicarlas. Los resultados de décadas de ideología transgenerista y «enfoque afirmativo» en Reino Unido, Suecia, Finlandia y Noruega son demoledores. La mayoría de los menores diagnosticados con «disforia de género» padecían trastornos autistas

(un 75% en el caso británico), trastornos de personalidad o depresiones. Un elevado porcentaje procedía de familias desestructuradas y entornos de abusos. Fueron sometidos indebidamente a tratamientos irreversibles (terapias hormonales, amputaciones) y ahora hay miles de demandas judiciales.

Estos países han recuperado un enfoque integral, que incorpora a pediatras, psiquiatras, psicólogos y endocrinos y se muestran mucho más prudentes con la medicalización. Y ese es el enfoque que ha aplicado la Comunidad de Madrid en su propia Ley Trans, que decreta el acompañamiento psicológico de los menores y la necesidad de evaluaciones favorables antes de iniciar un cambio de sexo. Pues bien, esas salvaguardas acaban de ser suspendidas por el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite dos demandas contra la ley madrileña, una del defensor del pueblo (en modo tonto útil) y otra del Gobierno, al que el odio a Isabel Díaz Ayuso mueve más que la salud pública.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recurre unas reformas demandan las feministas de su propio partido. Y equipara la supervisión médica con las «pseudoterapias de conversión», como si los especialistas fueran chamanes o exorcistas.

A ver si Conde-Pumpido consulta a su señora, Clara Martínez de Careaga, vocal del CGPJ que enmendó la plana a la Ley Trans con un informe que no fue tenido en cuenta. No vaya a ser que lo inconstitucional sea vulnerar los derechos de los niños al impedir que se les asista, y usurpar la patria potestad de los padres.

#### **IDÍGORAS Y PACHI**



NO ES casualidad que fuera a finales de la década de 1990 cuando la intervención de la Consejería de Empleo de Andalucía empezara a poner reparos a la forma en la que se estaban repartiendo los EREs mediante subvenciones a empresas y trabajadores. En un contexto de corrupción socialista, se había alcanzado en España un cierto consenso en torno a la necesidad de ir terminando con las inmuni-



dades de las que disfrutaba la administración. Por ejemplo, la Ley de Gobierno de 1997 iba a marcar la pauta en lo referido a la restricción del acto político, ámbito de decisión que ya no podría quedar ajeno al control judicial, bien

DILIGENCIAS
JOSU
DE MIGUEL

Los EREs y las inmunidades del poder en su vertiente administrativa o penal.

Las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre los EREs y la trama castigada por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo tienen una dimensión vacacional. Hechas deprisa y corriendo, sin discutirse en el pleno y con una pobreza argumental preocupante, parecen concebidas para que llegue pronto agosto y que nadie las lea. La tesis principal es que la potencia del legislador

presupuestario sana cualquier ilícito atípico que pueda hacerse previamente en el marco de lo que es reconstruido como un acto político puro, es decir, la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley por parte de cualquier Gobierno. Pero la tesis se derrumba por sí sola, cuando el TC mantiene en pie, en todos los amparos, la prevaricación de las sucesivas modificaciones presupuestarias que se realizaron sin el halo protector de la famosa partida 3.1 L.

Se empeña vanamente el TC en explicarnos la centralidad de la ley en democracia, olvidando que los acusados y condenados no fueron los parlamentarios que aprobaron los presupuestos, sino los miembros del Gobierno y de la administración andaluza que pensaron la partida 3.1 L para protegerse de los ilícitos advertidos por la intervención. La (peor) clase política está de enhorabuena, vuelve a disponer de una zona de poder y de interés inmune a todo control jurídico. Pocas dudas me caben de que, con esta renovada doctrina, todos los protagonistas del *procés* condenados por sedición podrían haber sido amparados con más y mejores razones que Manuel Chaves y compañía. Que no se preocupen, que pronto les llegará su turno.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# Biden deja paso a la renovación y cambia la campaña en EEUU

LA RENUNCIA de Joe Biden a presentarse a la reelección a la Presidencia de EEUU es un paso acertado, obligado y valiente. Presionado por la imagen de fragilidad que había proyectado en los últimos meses, su retirada no deja de ser un gesto de sacrificio personal, con el que Biden también trata de salvar un legado que peligraba en caso de aferrarse a un cargo para el que, evidentemente, ya no tiene fuerzas. Un legado que pudo forjar en sus primeros años, devolviendo la normalidad institucional a la Casa Blanca, revitalizando las alianzas internacionales -especialmente con Europa-que había malogrado Donald Trump en su convulsa etapa, con grandes avances a nivel legislativo, al menos hasta que los republicanos obtuvieron una estrecha mayoría en la Cámara. Y guiando al país tras la pandemia. Su papel como líder de la mayor democracia del mundo está reconoci-

do en su compromiso con el Estado de Derecho, en su apoyo inquebrantable a un orden mundial basado en el multilateralismo, en su respaldo a la OTAN, a Ucrania y, en definitiva, a la defensa de los valores de las demo-

cracias liberales. También deja sombras: no hay que esconder que en estos años EEUU ha presenciado las mayores protestas universitarias desde la Guerra de Vietnam y la sociedad sigue polarizada, sin olvidar la retirada caótica de Afganistán.

La decisión no tiene precedentes e introduce un elemento de incertidumbre que también tendrá una reverberación internacional, en un momento de inestabilidad geopolítica y del pulso de las autocracias a la democracia liberal. Con todo, se trata de un movimiento responsable. Las palabras que Biden utilizó en la carta de renuncia que hizo pública ayer lo explican a la

perfección: «Me retiro por el interés de mi partido y de la nación». Biden ha protagonizado un gesto patriota, aunque empujado por la fuerte contestación interna en el partido, donde su incapacidad para argumentar en el debate contra Trump produjo una inquietud alarmante. Desde entonces, este lo adelantó en las encuestas y se reforzó tras sobrevivir al intento de atentado. Sin embargo, el paso a un lado abre un nuevo tiempo en la campaña y ahora es el turno de que el Partido Demócrata se mire en el espejo.

Su renovación, según Biden, pasa por su vicepresidenta, Kamala Harris, que no goza de especial carisma. Los demócratas pueden adelantar la votación que los delegados elegidos en las primarias celebran al inicio de cada Convención para designar al candidato. Sería un

#### Da a los demócratas la oportunidad de poner el foco en Trump y en el peligro populista que encarna

voto online en próximas semanas. La otra opción sería votar normalmente en la Convención. Por el momento, todo apunta a esa segunda opción. Con independencia de cuál sea la herramienta escogida, el partido debe evitar una imagen de fragmentación. En todo caso, es crítico que, como dijo ayer Barack Obama, los líderes demócratas logren elegir un líder a través de un proceso que permita la elección del candidato más cualificado. Biden ha dado la oportunidad de cambiar el eje de la campaña: ahora ya no importa la edad del presidente, sino el peligro populista que encarna el candidato Trump.

#### LA MIRADA



#### Amordazar el periodismo: el rasgo más característico de la autocracia

LA CONDENA de 16 años de prisión al periodista Evan Gershkovich en Rusia prueba que la vocación de restringir el periodismo es el rasgo más característico de las autocracias. El reportero del Wall Street Journal, acusado sin pruebas de espiar a la industria militar rusa, se ha convertido en símbolo del valor de la información como

contrapeso a los abusos de poder. Y no sólo en los regímenes autoritarios; también en democracias con liderazgos tentados de manipular el relato a su conveniencia apartando a los testigos incómodos.

La sentencia a Gershkovich-que, taly como contamos hoy en nues tras páginas, puede servirle al Kremlin como pieza en un futuro canje por detenidos rusos en otros países-profundiza en la deriva iliberal de Vladimir Putin y aleja aún más a Rusia del concierto de naciones democráticas respetuosas de los derechos humanos. Entre ellas las de la UE, donde resul-

tan cada vez más intolerables los acercamientos al Kremlin del primer ministro húngaro, Viktor Orban, presidente de turno y puntal del grupo parlamentario prorruso Patriotas por Europa, en el que se integran Marine Le Pen y Vox.

Frente a una potencia imperialista que ha llevado la guerra a la frontera de Europa y que encarcela a los reporteros que tratan de hacer luz sobre sus crímenes contra la humanidad solo cabe la unidad y el refuerzo del aislamiento de Moscú.

#### **VOX POPULI**



#### Persigue a los fiscales críticos

**♦**La ex fiscal general del Estado, cuyo nombramiento ha sido anulado en dos ocasiones por el Supremo, ha recusado a tres miembros del Consejo Fiscal para evitar que decidan sobre su incompatibilidad con su pareja Baltasar Garzón para la plaza de Fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos



**LUCA DE MEO** 

#### Flexibilidad para el coche eléctrico

♠ El presidente de la asociación europea de fabricantes de automóviles ACEA y consejero delegado de Renault Group desde 2020 reclama a las instituciones de la UE flexibilidad en calendarios y reglamentaciones para cumplir los objetivos de electrificación en el parque automovilístico



OSCAR PIASTRI

#### Estrategia de equipo en su primera victoria

♠ El piloto de F1 logró ayer, en el GP de Hungría, su primera victoria en la categoría. El australiano lideró gran parte de la carrera, pero a falta de 25 vueltas una decisión desde el muro hizo que su compañero de equipo, Lando Norris, lo rebasase. En los últimos instantes, Norris cedió su ventaja.



**BENJAMIN NETANYAHU** 

#### Cercado por las presiones de tregua

**▼** El primer ministro israelí emprende hoy una visita de Estado a Washington con su popularidad por los suelos. Cercado por su gestión de la guerra israelí palestina, la comunidad internacional exige que busque soluciones de paz. Está bajo la lupa del Tribunal de La Haya



**CARLOS LATRE** 

#### Veinticinco años de humor televisivo

♠ El cómico, popular por sus intervenciones televisivas –desde Crónicas Marcianas a El Hormiguero-, estrena en Movistar Carlos Latre. Inimitable, un espectáculo grabado en directo y con público en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid que recuerda sus 25 años de carrera humorística.



TADEJ POGACAR

#### Conquista su tercer Tour de Francia

♠ El ciclista esloveno, de 25 años, conquistó ayer su tercer Tour de Francia tras imponerse en la crono definitiva en Niza, su sexta victoria de etapa en esta edición. Con este triunfo firma un doblete Giro-Tour indédito desde 1998 cuando lo consiguió Marco Pantani.

nores migrantes no acompañados que llegan por vía marítima. Las

# **ESPAÑA**



#### 11 DE OCTUBRE DE 2023: SE «OBVIA LA REALIDAD»

dirigidas a los programas de inserción laboral para estos jóvenes.

Canarias revela que llegan a sus costas «100 niños» al día. Cataluña se queja de que la política gubernamental en el «tema» de Canarias «obvia la realidad». Y alerta de que «no hay un verdadero programa de gestión de flujos migratorios».

# Las CCAA avisaron sin éxito al Gobierno del «colapso» de los menores migrantes

Llevan dos años pidiendo más fondos para poder acogerlos y 10 meses alertando de que el sistema se estaba «desbordando», según las actas de las conferencias sectoriales de Juventud

#### JUANMA LAMET MADRID

Las comunidades autónomas llevan dos años avisando al Gobierno de la magnitud de la crisis migratoria. Y en los 10 últimos meses, desde que se dispararon las llegadas de cayucos a Canarias, han alertado de manera repetida y muy asertiva sobre el «colapso» al que se enfrentan a la hora de acoger a los menores migrantes sin acompañar que actualmente se encuentran en Canarias. Todas ellas, con la excepción puntual de Asturias, han venido reclamando de forma muy insistente más financiación. Porque si no hay un plan de choque liderado por el Ejecutivo y que implique una dotación financiera muy superior a la actual, los sistemas de acogida de la mayoría de las CCAA se verán desbordados por completo, como ya lo están los de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Además, claro, de Canarias y Ceuta.

Los consejeros avisaron de lo que pasaría. Así lo demuestran las 10 últimas actas de la Conferencia Sectorial de Juventud, a las que ha accedido EL MUNDO. En esa decena de reuniones, que abarca desde el 9 de marzo de 2022 hasta el 11 de junio de 2024, se ha tratado la crisis migratoria de Canarias de manera recurrente y muy elocuente por parte de los representantes autonómicos, tanto los del PSOE, como los del PP, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes.

Además de Canarias y Ceuta, las más insistentes fueron Cataluña, que reclamó varias veces un modelo de «gestión» claro y un «grupo de trabajo» y que fue la primera en hablar del «colapso» del sistema de protección de la infancia, y Murcia, con sus centros de acogida al 200% de su capacidad y autodenominada «la Canarias de la Península». Además, Madrid alertó repetidamente del aumento «exponencial» de llegadas de migrantes «irregulares» a través del Aeropuerto de Barajas. Castilla-La Mancha, del PSOE, no paró de pedir más «financiación» para poder atender las competencias de «asistencia social», que son autonómicas. Igual hicieron Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León o Aragón, por encima del resto.

En Canarias se encuentran ahora mismo dos de cada cinco niños migrantes sin apoyo familiar llegados a España. La red de acogida canaria colapsó en el tercer cuatrimestre de 2023, cuando se disparó la llegada

especial atención a las actas de las cuatro últimas reuniones de la Conferencia Sectorial: desde octubre de 2023 a junio de 2024. El acta de la última conferencia, la del 9 de julio que supuso la ruptura de los cinco gobiernos autonómicos de Vox, no se aprobará hasta la siguiente reunión.

▶11 OCTUBRE DE 2023. Cataluña se queja ante la entonces ministra del ramo, Ione Belarra, de que «no hay un verdadero programa de gestión del flujo migratorio de los jóvenes migrantes», y acusa a Pedro Sánchez de «obviar la realidad». Tras ese uppercut al mentón gestor del Gobierno, Canarias pide multiplicar «al menos» por 4,5 la financiación del problema y se queja de que está gastando la partida de mayores de edad en los menores. El gobierno de Fernando Clavijo alerta del fuerte incremento de cayucos: llegan «unos 100 niños al día». «No paran de llegar, Canarias se encuentra sobrepasada», recoge el acta en palabras de la consejera canaria María Candelaria Delgado, que pide actuar en Europa para que no haya migrantes de «primera» (Lampedusa y Ucrania) y de «segunda» (la ruta africana). Ceuta

de cayucos. Por eso este diario pone

#### 12 DE DICIEMBRE DE 2023: SOS «URGENTE» DE CANARIAS

2. Sistema de acogida estable para acoger a menores migrantes. En estos momentos, el Gobierno de

Canarias tutela a unos 4.400 menores extranjeros no acompañados. Canarias está viviendo una crisis

humanitaria sin precedentes y e<mark>s urgente que se ponga en marcha un sistema de acogida estable en todo</mark>

competencias en materia de infancia no fueron diseñadas para responder a una situación como esta. El

MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA Acta nº XXX, Madrid, 12 de diciembre de 2023

Gobierno de Canarias espera que el Estado lidere una p acompañados entre todas las comunidades autónomas.

Canarias le reclama al Gobierno, de manera «urgente», un «sistema de acogida estable en todo el Estado». Y le pide que lo «lidere». Solicita también un «mando único» que coordine los seis ministerios afectados y un «fondo de financiación».



#### **ENERO**

La ministra Sira Rego prometió a las CCAA más «financiación»

#### **JULIO**

Medio año después, no hay previsto un fondo de contingencia

alerta del repunte de los menores desde julio y pide actuar rápido, porque ya están desbordados. Todas las demás CCAA, menos Navarra y Galicia, piden más financiación, que sea plurianual y cobrarla por adelantado. Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana advierten de que ellos están recibiendo pateras también.

**▶ DICIEMBRE DE 2023.** Esta reunión fue telemática, mediante un intercambio de correos electrónicos. Es la primera tras la creación de un Ministerio específico, el de Juventud e Infancia. Canarias pide, de manera «urgente», un «sistema de acogida estable en todo el Estado» y que el Gobierno lo «lidere». Reclama más «rigurosidad en la determinación de edad de los migrantes que llegan a territorio español», y exige un «man-

### **ESPAÑA**



#### 29 DE ENERO DE 2024: LA PROMESA DE MÁS «RECURSOS»

La ministra Sira Rego plantea un «aumento de los recursos de apoyo a las CCAA» y les promete a los consejeros «mejorar los mecanismos de coordinación y la planificación estratégica, así como la financiación suficiente».



do único» que coordine los seis ministerios afectados, así como un «fondo de financiación».

Andalucía y Castilla y León hacen hincapié en que el Gobierno no puede pagar sólo el primer año de cada menor, porque o bien van a estar más de uno (hasta cumplir 18) o bien van a seguir tutelados después, en el programa de mayoría de edad. Aragón solicita una reunión bilateral para poder gestionar 70 menores que han llegado en el vuelo fletado desde Canarias... sin advertir que eran menores. «No recibimos financiación alguna por parte del Gobierno» por esos adolescentes que aparecen en los traslados de adultos, se queja Extremadura. La Comunidad Valenciana ya avisa de que no puede acoger a los niños derivados de Ceuta, porque sus centros están «sobresaturados».

▶ ENERO DE 2024. El día 29, Sira Rego señala varios ejes de trabajo sobre los niños migrantes: la puesta en marcha de un «plan integral que incluya medidas sociales, económicas y culturales»; el «estudio de los cambios legislativos»; el «mecanismo de reparto vinculante y solidario»; o, sobre todo, el «aumento de los recursos económicos de apoyo a las CCAA para la apertura y sostenimiento de nuevas plazas de acogida».

Madrid informa de que se han disparado las llegadas de menores «a través del aeropuerto». Y pide planes «en origen», advirtiendo de lo chocante de que no los hay. Varias CCAA alertan del «incremento sustancial» de menores tutelados. Canarias pide «más fiscales y más medios», y reitera la petición de activación de un fondo de financiación también para la

#### **VOTACIÓN CLAVE**

Mañana se vota la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería

#### **EXIGENCIAS**

Si el Gobierno no les da más fondos a las CCAA, el PP no apoyará la ley



#### 24 DE JUNIO DE 2024: MURCIA ACTIVA LAS ALARMAS

Todas las CCAA quieren más fondos. Murcia enciende las alertas sobre la «falta de financiación», a pesar de lo prometido, y se planta: dice que no participará en la votación. Baleares agrega que los criterios están «desfasados».

acogida de las personas mayores migrantes. Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cantabria , Murcia y Castilla y León insisten en «una partida extraordinaria». La Secretaria de Infancia, Adolescenciay Juventud de Cataluña, Nuria Valls i Carol, se refiere ya al «colapso del sistema de protección de infancia». Asturias se mantiene, como siempre, en un segundo plano. Castilla y León advierte, igual que Extremadura, de

Sira Rego preside la Conferencia Sectorial del 29 de enero, fecha clave, según las actas. EFE «la tensión de los sistemas de protección» y de «la financiación insuficiente en comparación con la financiación de Ucrania». Aragón avisa de que el sistema ya no está «dimensio-

nado para esta crisis».

Sira Rego les promete entonces «mejorar los mecanismos de coordinación y la planificación estratégica, así como la financiación suficiente».

▶ JUNIO DE 2024. El 11 de junio, a pesar de la promesa de Rego, las CCAA vuelven a pedir la financiación suficiente y se quejan de la falta de fondos como problema principal. Lo hacen Cantabria, Comunidad de Madrid (que se queja de nuevo de la entrada por Barajas), Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña (que pide «cifras reales»), Castilla y León («un mayor esfuerzo presupuestario»), Andalucía, Melilla, Castilla-La Mancha.

Ya comienzan a estallar algunas CCAA. Murcia dice que no votará. Baleares, que los criterios están desfasados y que es insuficiente. Navarra y Asturias no ponen pegas y dan su conformidad.

▶ JULIO DE 2024. El 9 de julio, todas las autonomías menos Cataluña, que se abstiene, votan a favor del reparto ordinario de 400 menores de Ceuta y Canarias. El Gobierno intenta que el PP acepte una reforma de la Ley de Extranjería para que el reparto de casi 3.000 menores migrantes de Canarias sea automático y forzoso.

La admisión a trámite de la norma se vota mañana: el PP no permitirá la tramitación porque asegura que el Gobierno se ha negado a habilitar más fondos o declarar la emergencia migratoria en todo el territorio nacional mientras el ministro Ángel Víctor Torres le acusa de ocultarse «detrás de excusas». Entretanto, hoy, a las 10.30 horas, se celebrará otra reunión de las autonomías y el Gobierno. Esta vez no la de Juventud, sino la de Inmigración, con la ministra Elma Saiz. Como reveló este diario, el Gobierno tiene prevista «una agravación de la situación en este año, con unas 70.000 personas en espera en las costas de África».

▶ LAS SEIS ANTERIORES. En el año y medio anterior al agravamiento de la llegada de cayucos –desde marzo de 2022 a junio de 2023- se celebraron seis reuniones de la Conferencia Sectorial de Juventud. Sus actas aportan un gran valor añadido. Por ejemplo, el 9 de marzo de 2022, cuando Canarias la gobernaba el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, su viceconsejera de Derechos Sociales (de Podemos) «alza la voz para decir que es totalmente insostenible», reclama más fondos y pone «en tela de juicio» que la competencia de la acogida de los menores la tengan que ejercer en exclusiva las autonomías.

El 27 de julio de 2022, el secretario de Estado Nacho Álvarez habla de la posibilidad de aumentar el presupuesto de la derivación ordinaria de menores a la Península (cosa que cumple en marzo de 2023). Se trata el «fortísimo crecimiento del número de menores acogidos» en Canarias. En todas las actas de 2023, Cataluña se queja de manera reiterada de la falta de «apoyo económico» que sufre, y de que cada vez llegan más jóvenes de otras CCAA que resultan no ser menores. Madrid critica la falta de «consenso» y Melilla reclama más dinero.

Las señales de alerta están ahí, y son indubitables, pero pasan los meses y nada cambia sustancialmente en la gestión económica y social del problema migratorio.

# **ESPAÑA**

# El PSOE, «optimista» para sellar un pacto con ERC antes de agosto

«Ellos necesitan vender el acuerdo a los suyos», argumentan ante la investidura de Illa

#### RAÚL PIÑA MADRID

Quienes han hablado con Pedro Sánchez en los últimos días explican que han encontrado al presidente del Gobierno «muy optimista» respecto a que puede haber gobierno en Cataluña y que, por tanto, el candidato socialista, Salvador Illa, pueda ser investido presidente. La negociación entre el PSC, que es quien la pilota por parte de los socialistas, y ERC está bunkerizada. «Ésa es la mejor señal», dicen fuentes socialistas. La confianza en Ferraz y La Moncloa es que pueda cerrarse un acuerdo en las dos

próximas semanas, antes de que agosto entre de lleno, porque, además de ser el plazo marcado por los independentistas catalanes, saben y asumen que ERC «necesita tiempo para vender, explicar el acuerdo a los suyos». Los socialistas, como los republicanos, son favorables a no estirar los plazos. El 25 de agosto sería el límite.

«Hay dos cuestiones fundamentales para que la legislatura pueda arrancar con fuerza: Cataluña y los Presupuestos», admiten fuentes gubernamentales. Respecto a la segunda, Hacienda ha puesto ya en marcha la maquinaria de las cuentas públicas, bajo la premisa de intentar aprobarlas y asegurarse la legislatura y está previsto que esta semana se vote en el Congreso el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', síntoma de que el Ejecutivo tiene la aspiración de sacarlo adelante y, por tanto, contarían con que ni ERC ni Junts van a tumbarlo.

Yrespecto a Cataluña, la convicción en las filas

socialistas es de que habrá investidura. Entienden que las declaraciones de Marta Rovira, líder de ERC que pilota la negociación y que acaba de regresar a España gracias a la Ley de Amnistía tras siete años fugada, forman parte del ritual de toda negociación. Rovira dijo la semana pasada ser «pesimista» respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de investidura y se dijo «preocupada».

ERC exigió que el pacto se cerrase en julio y los socialistas están por la labor. Saben del mal momento y las tensiones internas que atraviesan los independentistas tras el batacazo que sufrieron en las elecciones catalanas. «ERC está reventada», admiten fuentes socialistas. «Su situación interna es tan difícil que hay que dejarles que madure. No es fácil, es complicado y hay que ver por qué se decantan, pero somos optimistas».

En ese proceso de maduración y de pedagogía es donde se enmarca ese propósito de conceder tiempo a ERC para que explique a su masa el pacto, en caso de que se alcance. Una labor que ya ha iniciado Rovira. El lunes pasado asistió a una asamblea celebrada en Barcelona, donde las bases reprocharon, entre otras cosas «no seguir haciéndole el juego al PSC»

y censuraron a Rovira «haber estado blanqueando a los socialistas». En estas posiciones y rechazo se explica la necesidad de margen para la pedagogía. En el PSOE esperan que la dirección pueda convencer a sus bases y que la consulta comprometida en caso de que haya acuerdo no eche para atrás lo suscrito.

La negociación, encapsulada para evitar filtraciones, sí tiene elementos importantes como la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña que los socialistas pactaron con ERC y la posible creación,

con el aval de La Moncloa, de un Consorcio Fiscal en Cataluña, que fue una de las promesas electorales de Illa en la campaña electoral, «para poder recaudar impuestos en Cataluña» y así dar cumplimiento a la exigencia de ERC de que Cataluña recaude todos los impuestos.

Fuentes del Gobierno admiten que esa negociación se está llevando a cabo, aunque que la pilota el PSC, si bien a nadie se le escapa que en el complejo presidencial están al tanto de todo cuanto se cuece. Se amparan en que el artículo 204 del Estatut, dedi-

cado a la Agencia Tributaria de Cataluña, señala que «la gestión, recaudación, liquidación e inspección» de los tributos del Estado recaudados en Cataluña «corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio que la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo». También se amparan en que es algo que podrían desarrollar aquellas comunidades que lo tengan recogido en su Estatuto, como, por ejemplo, Andalucía.

En el Gobierno se admite que es algo difícil de que llegue a buen término. «Es algo técnicamente complejo de desarrollar», señalan. Además tendría que tener un desarrollo legislativo. Esa circunstancia, el hecho de que tendría que pasar por el Congreso, y el posible boicot de Junts, hace que desde La Moncloa se busquen planes alternativos. Como ha informado este diario, el Ejecutivo ha ex-

plorado también la vía de que en lugar de ese consorcio, ERC acepte una financiación a medida para Cataluña con encaje legal en el Estatut. Es la llamada «financiación singular» de la que ha hablado el Ejecutivo en las últimas fechas.

Según fuentes de ERC, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, directamente implicados en las negociaciones, han trasladado a los republicanos que la opción del consorcio pasaría por ser inviable porque implicaría una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que no saldría aprobada del Congreso por falta de una mayoría para impulsarla, puesto que Junts ya ha advertido al Gobierno que vetará cualquier acuerdo entre los socialistas y ERC que necesite de su visto bueno en la Cámara Baja.

A finales del año pasado, tras una reunión con el entonces presidente de la Generalitat, Pere

Aragonès, Sánchez se mostró dispuesto a desarrollar la Hacienda catalana. «Quiero recordar que la Agencia Tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está por desarrollar, pero que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña», dijo ya entonces.

Y mientras se negocia la investidura de Salvador Illa suceden cosas como que Transportes anuncie un principio de acuerdo con la Generalitat de Cataluña para reforzar la financiación de Rodalies, justo después de que Gobierno y Generalitat pactan iniciar el traspaso de la primera línea de Rodalies de Barcelona en enero de 2025.



Pedro Sánchez, con Salvador Illa, en un mitin en Vilanova i La Geltrú en la campaña de las autonómicas. GORKA LOINAZ / ARABA PRESS

#### LA ANC PIDE UNIDAD PARA CELEBRAR «ELECCIONES CONSTITUYENTES»

La Asamblea Nacional Catalana pide a Junts, ERC y la CUP que consensúen un programa como «revulsivo para recuperar la mayoría electoral independentista» y propone llamarlo 'Entesa per la República' (Acuerdo por la República). El pleno del Secretariado Nacional de la entidad, reunido este fin de semana en Valls (Tarragona), propone que ese programa se base en la Agenda por la Independencia que plantea la propia ANC, informó la asociación en un comunicado. Esta hoja de ruta incluye movilizaciones contra la actual financiación autonómica que recibe Cataluña, una iniciativa legislativa popular (ILP) con medidas para asegurar el futuro de la lengua catalana, crear un sistema judicial catalán y proyectar internacionalmente la independencia.

Asimismo, el objetivo principal de la Agenda por la

Independencia es que el Parlament presente a las Cortes Generales «una petición de reforma constitucional» para exigir la secesión de Cataluña: el rechazo en el Congreso y en el Senado haría que los diputados y senadores independentistas renunciaran al escaño y que el presidente de la Generalitat «convocase elecciones constituyentes al **Parlament**»









# ESPAÑA

# Gómez no quiso registrar el software tras saber que era «100%» de la UCM

Desistió de las gestiones ante la Complutense: «No nos han enviado nada aún»

#### MANUEL MARRACO GEMA PEÑALOSA MADRID

Begoña Gómez consultó con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el procedimiento para registrar el software desarrollado para su cátedra, así como una marca para el producto. Sin embargo, abandonó el proceso cuando se informó a la esposa del presidente del Gobierno de que el registro debía hacerse a nombre de la Complutense al «100%». Tampoco siguió adelante con el registro de una marca a nombre de la universidad, algo que en realidad ya había hecho a título privado.

Así se desprende del cruce de correos entre la esposa del presidente del Gobierno y el área universitaria encargada de ese tipo de gestiones, la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación).

La defensa de Gómez sostiene que

#### La universidad le envió lo que debía cumplimentar sin tener respuesta

#### La UCM retomó el asunto meses después con el mismo resultado

la directora del máster en Transformación Social Competitiva mantuvo informada a la universidad de sus intenciones de llevar el software desarrollado para su cátedra al Registro Territorial de Propiedad Intelectual. Esgrime para ello un correo del 7 de septiembre de 2022 que refleja las gestiones iniciales con la UCM.

El primer correo sobre ambos asuntos es de la víspera y lo dirige a la OTRI una de las dos colaboradoras de Gómez: «Fue un placer que nos pudiéramos conocer en la reunión de ayer. Gracias por explicar-



| e: Plataforma do<br>mensaje                | Medición imp           | acto de la UCM -          | Cátedra de TS         | SC de la UCM                |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| estión de Patentes                         |                        | 00                        | 7.0                   | de septiembre de 2022, 12   |
| c: Beg UCM                                 |                        |                           |                       |                             |
| Estimadas todas:                           |                        |                           | MIL                   |                             |
| Con gusto os informam<br>lo que acordamos: | os de lo abordado ayer | r en la reunión que tuvim | nos e información adi | cional al respecto, que fue |

**GESTIONES PARA NADA.** Begoña Gómez pidió información sobre el registro del software y de la marca. La UCM le dio indicaciones sobre cómo proceder tanto ante el registro de la propiedad intelectual (arriba) como ante la Oficina de Petentes y Marcas (abajo) para que la universidad se encargara del proceso, aunque nunca se concretó.

nos los temas de patentes de marca, de propiedad intelectual y conocer cómo nos podéis ayudar. Tal y como quedamos os hacemos llegar nuestros datos de contacto para que podáis hacer llegar qué datos necesitáis para empezar los trámites para la patente de la marca y la propiedad intelectual».

Al día siguiente, la OTRI se pone

en marcha: «Os adjuntamos un formulario interno para que lo cumplimentéis, por favor, y nos lo devolváis», escribe a Gómez y su equipo. «Os iremos solicitando nuevos documentos que nos deberéis ir haciendo llegar», añade.

Un mes más tarde, la UCM enviaba otro correo para seguir adelante con el trámite y en el que se explicitaba que la propiedad del software correspondía a la universidad, un asunto que se da a entender que ya habían abordado antes. «Tal como hemos acordado hace un momento te adjuntamos un modelo de contrato de cesión de derechos a la UCM para que la titularidad de esa obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tiene dicha vinculación muestra la colaboración se recogerá en el contrato de cesión de derechos que dice entre otras cláusulas».

Se le reproducía a Gómez y su equipo un fragmento de esas cláusulas, que indica que los autores del trabajo [...] facultan expresamente a la UCM para identificarles como autores y facilitar sus datos personales ante el Registro territorial de la propiedad intelectual en caso de que se realice la inscripción de la obra».

Pese a todas esas gestiones puestas en marcha, al día siguiente, 7 de octubre de 2022, un correo interno del departamento refleja que la cátedra de Gómez no está respondiendo. «No nos han enviado nada aún»,

#### Tampoco siguió adelante la consulta sobre el registro de marca

#### Cuando consultó cómo hacerlo ya había inscrito ella una diferente

arranca un mensaje dirigido a la jefa del departamento de la UCM responsable de los registros.

«Ayer puso en contacto con nosotros por teléfono Cristina, una de las acompañantes de Begoña Gómez en la reunión que tuvimos en tu despacho y ya anteriormente [personal de la UCM] había atendido otra llamada de ella consultando esto mismo. Le hicimos hincapié en la necesidad de que exista vinculación laboral con la UCM para que nos encarguemos de este trámite en la OTRI. Ella nos respondió que ninguna de



Uno de los aspectos más sorprendentes del *caso Begoña* ha sido aportado para quien suscribe por su abogado defensor. **Antonio Camacho**, que tal es su gracia, fue la mano derecha de **Rubalcaba** en tanto que secretario de Estado de Seguridad. Su gestión fue manifiestamente mejorable en el proceso de negociación

de **Zapatero**; él enviaba a su presidente aquellos inefables 'informes de verificación' sobre el cese de las actuaciones violentas de ETA, verificación que subrayó definitivamente la banda terrorista con la voladura de la terminal T-4 de Barajas. También tuvo arte y parte en el *caso Faisán*, en el que se registraron llamadas con alguno de los acusados. Sucedió a Rubalcaba como ministro, pero ahí no tuvo grandes meteduras de pata, quizá porque solo estuvo seis meses.

A lo largo de los últimos días hemos visto a todo el sanchismo repetir con entusiasmo el mismo mantra sobre el caso de 'Bego Fundraiser': «No hay nada», dijo Pedro Sánchez. Y como loros

lo fueron repitiendo sus tres portavoces en el Gobierno, en el Congreso y en el partido. Patxi López enfatizó al equiparar el caso del hermano con el de la mujer: no hay «absolutamente nada». No hay nada, dijo Félix Bolaños, otro tanto manifestó la vicepresidenta María Jesús Montero y lo mismo la ministra de Igualdad, **Ana** Redondo. «No hay nada delictivo», fue la expresión de Antonio Camacho, y es un dictamen que me parece algo más afortunado. Si hay algo delictivo lo sentenciará un juez. El defensor hace bien en no creer que su patrocinada haya pisado el Código Penal y algunos ciudadanos pensamos desde nuestra ignorancia de legos que quizá sí lo haya hecho, pero que eso ya lo

dirá el juez. Nadie podrá impedirnos pensar que lo que sabemos es de momento algo muy feo.

El argumentario de Sánchez y compañía ha descansado fundamentalmente en la falta de idoneidad de la denunciante Manos Limpias por tratarse de una organización ultraderechista. Ninguno de ellos la cuestionó por tal motivo cuando denunció a la **Infanta Cristina**. Si sus acusaciones son falsas no se comprende cómo su marido no ha puesto una querella por delito de calumnias. Recursos tiene para hacerlo, salvo que también Pedro Sánchez esté en situación de indefensión, palabra clave que se están trabajando para *Bego* Camacho, Bolaños y **Óscar Puente** con el

PENDIENTE EN EL JUZGADO

**DECLARACIÓN.** El

Begoña Gómez informó

el viernes de que había

Carlos Barrabés, al que

ha vuelto a citar el día

29. El empresario que

ayudó a Gómez con su

máster y obtuvo de ella

declarado como testigo

ante el juez, que ahora

cambia su condición a

INFORMES. «El juez

recibir informes sobre

seis contratos públicos

a Barrabés. Así se lo ha

Intervención General de

la Administración del

Estado (Igae). Un

examen inicial de la

Guardia Civil no ha

des evidentes.

detectado irregularida-

DOCUMENTACIÓN.

Carlos Peinado también

El magistrado Juan

debe pronunciarse

Europa y la posible

-favorecida por su

en la actuación del

sobre el rescate de Air

influencia de Gómez

propietaria, Globalia-

Gobierno que preside

su marido. El juez ha

pedido la documenta-

ción sobre el rescate.

cartas de recomenda-

ción para contratos

públicos ya había

la de investigado.

está pendiente de

encargado a la

juez que investiga a

decidido imputar a

las tres tiene dicha vinculación laboral, pero que era un encargo de un tal señor Ruano [codirector de la cátedra] y del Vicerrector Doadrio (que también figurarían en la obra). Le di-

jimos que entonces perfecto [...] y mediante su vinculación la obra sería de cotitularidad UCM 100%», añadía el mismo correo dando cuenta de las gestiones con la cátedra.

«El trabajo que ellas desarrollaran (con su correspondiente porcentaje de participación de las tres autoras) tendría que estipularlo en el 'contrato de cesión de derechos ala UCM' como autoras también, autoras reconocidas por la UCM, siendo la titularidad enteramente UCM con el 100%», concluía.

Unos meses más tarde, en febrero de 2023, la UCM retoma el asunto «por indicación de la dirección de la OTRI» y con la intención de «poder avanzar en este tema». «Se os envía de nuevo el formulario de comunicación de invención para el RTPI [Registro Territorial de Propiedad Intelectual]», se informan a Gómez.

La UCM le recuerda al equipo que «para llevar a cabo el registro de software» resulta «fundamental» que se devuelva cumplimentado el formulario que ya les había hecho llegar meses antes y que vuelven a remitir.

La cátedra de Begoña Gómez no siguió adelante con el procedimiento y no se registró el software a través de la Complutense. En la investigación interna para comprobar la actuación de Gómez, la UCM también preguntó al registro si lo había presentado en su propio nombre, pero el resultado fue negativo.

Lo que sí detectó la universidad es que la mujer de Sánchez había registrado como marca el nombre de la cátedra que impartía en la Complutense. Coincidiendo casi con su creación, en noviembre de 2002, Gómez anotó a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas la marca «TSC Transformación Social Competitiva». Yen abril del año pasado, «TSC Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y medioambiental www.transforma TSC.org».

El informe interno de la Complutense comunicaba al juez que la universidad «no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas» hasta verlo en la prensa. Y eso pese a que, además del registro del software que no se concretó, Gómez había consultado también a la UCM el registro de marcas.

La Complutense trasladó a Begoña Gómez el procedimiento «sobre la marca a registrar». «Nos debéis enviar el nombre de la marca y el logotipo asociado a ella». No hubo tampoco registro de marca en favor de la Complutense,

sino que Gómez mantuvo el que ella ya había inscrito y al que acabó añadiendo una segunda marca también a su nombre.

#### El PP: Gómez e Isabel García «comparten un currículum

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció ayer que su formación ha registrado en la Cámara Alta una batería de 34 preguntas para que el Gobierno explique las contrataciones de puntos violeta de 64 ayuntamientos socialistas en «concursos supuestamente amañados», a raíz del caso de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, quien presuntamente habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE.

«Todo en el PSOE es corrupción. Hoy estamos viendo que también campa a sus anchas por el Ministerio de Igualdad. Siempre que se habla de corrupción socialista, el nombre de quien fuera la persona de confianza de Pedro Sánchez está», aseguró Alicia García ayer en Ávila, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

La portavoz popular criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dé explicaciones «sobre toda la corrupción que rodea a su partido, al Gobierno y a su entorno familiar» y señaló que tanto Isabel García como Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, «comparten un currículum singular».

«Begoña Gómez tiene que dar explicaciones ante el juez y Sánchez ante los españoles. A día de hoy, ninguno de los dos lo ha hecho. Quien no tiene nada que ocultar, da la cara, no calla como Sánchez y Begoña Gómez», clamó la dirigente popular.

Además, Alicia García se refirió al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el «abogado de familia», a quien la portavoz popular en el Senado criticó que afirmase que el caso de Begoña Gómez se debía a una «persecución política» y no a una investigación política.

del Juzgado no la habían participado, bien pudo él pedirla y ahorrar a la investigada una nueva comparecencia, un engorro, aunque fuese para no declarar. En el ínterin, el titular del número 41 recibió la petición de la Universidad Complutense de que se investigara a la hija de **Sabiniano** por apropiación indebida, petición que no se puede descalificar en los mismos términos que la de Manos Limpias. Y aquí riza el rizo. El juez solo debe investigar la denuncia ultraderechista y no la de la Universidad, con un argumento que reproduce el viejo chiste: «Señoría, estamos a recoger setas con Manos Limpias. Deje la demanda de la Complutense, que eso es un Rolex».

# singular»





fin de que la acoja gozoso Conde-Pumpido cuando llegue al Constitucional.

No creo que Camacho haya estado fino en sus maneras con el juez Juan Carlos Peinado. Una elemental actitud de prudencia aconseja no cabrear a los ropones

Begoña Gómez, en un acto en 2021. E.M.

si tienes algún lance de justicia, pero él sabrá. La recomendación de no declarar a su defendida es legítima, pero suele ser más útil en el caso de que la considere

culpable que en el caso de que crea firmemente en su inocencia. Hizo un flaco favor a Begoña Gómez al pedirle que no declarase el pasado día 5 por no haber recibido la querella de Hazte oír. Si los funcionarios

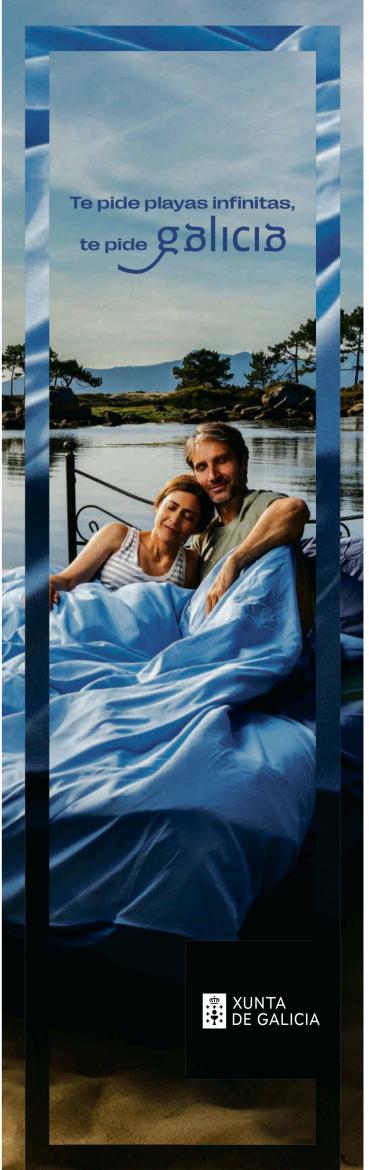

# ESPAÑA

#### **EL MENTIDERO DE LAS SALESAS.** La

ex fiscal general del Estado maniobra para que sean minoría en el Consejo Fiscal los críticos con su ascenso, anulado ya dos veces por el Supremo

# Delgado recusa a tres vocales en su incompatibilidad con Garzón

La ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, cuyo ascenso a la máxima categoría de la Carrera Fiscal ha sido anulado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo, ha recusado a tres miembros del Consejo Fiscal, órgano que el próximo

martes debe decidir sobre la incompatibilidad o no con su pareja, Baltasar Garzón, para la plaza de Fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, la ex ministra de Justicia pretende apartar del Consejo Fiscal a los vocales Salvador Viada (representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), Miguel Rodríguez y Beatriz Sánchez Carreras (ambos miembros de la Asociación de Fiscales). Con esta maniobra, Delgado persigue que los fiscales críticos con su ascenso queden en minoría en el Consejo Fiscal después de que el Tribunal Supremo dejara claro que es este órgano, y no el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tiene la última palabra sobre el posible conflicto de intereses con la actividad profesional del ex juez Baltasar Garzón.

Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO pronostican que la reunión del próximo martes no será pacífica ya que «ven muy posible» que García Ortiz «trate de dejarla colocada otra vez antes de que el Supremo lo impute por revelación de secretos», en referencia a la exposición razonada remitida por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el fiscal general por la difusión de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, en las recusaciones planteadas por Delgado se sostiene que el fiscal Viada no puede participar en el Consejo Fiscal por la enemistad manifiesta mostrada hacia ella y el interés directo en el nombramiento. Del vocal Rodríguez asegura que, como miembro de la anterior Comisión Ejecutiva de la AF,



suscribió un comunicado muy crítico hacia su persona. Por último, de la vocal Beatriz Sánchez alega que tiene como pareja a un abogado que ejerce en la misma circunscripción que ella, circunstancia que, según Dolores Delegado, le im-

pide pronunciarse sobre ella y Baltasar Garzón

En la actualidad, el Consejo Fiscal está compuesto por seis vocales de la AF, dos de la Unión Progresistas de Fiscales, Viada por la APIF y los tres miembros natos: la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, la jefe de la Inspección María Antonia Sanz y el fiscal general. Siete de estos doce miembros representan a las asociaciones de fiscales que impugnaron ante el Supremo el ascenso de Delgado a fiscal de Sala de Memoria Democrática. Además, esos siete vocales se negaron a participar en la designación de Dolores Delgado en junio de 2023 al entender que García Ortiz no podía hurtarles la capacidad decisoria del Consejo Fiscal sobre la incompatibilidad con Garzón.

De ahí, que prácticamente la única posibilidad que tenga Delgado de volver a ser nombrada y el fiscal general de volver a proponerla al Gobierno para fiscal de Sala, es lograr disminuir esa mayoría de vocales críticos en el Consejo Fiscal.

Sin embargo, ejecutar ese «plan» no será fácil para el fiscal general del Estado. Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO califican de «disparates» los motivos expuestos en las recusaciones y defienden que la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público impide a García Ortiz resolver las mismas de forma unilateral porque es una facultad que también reside en el Pleno del Consejo Fiscal y no en el fiscal general.

Asimismo, auguran que si vuelven a hurtar una facultad al Pleno o el fiscal general acepta recusaciones «torticeras», el nombramiento volverá a acabar en los tribunales.

En el orden del día del Pleno, Álvaro García Ortiz presentó como



único punto la «ejecución –en cuanto compete a la Fiscalía General del Estado- de las sentencias número 876, 886 y 974, de 21 y 22 de mayo y 4 de junio de 2024, dictadas por la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo resolviendo los recursos contra el re-

#### El Consejo Fiscal decidirá mañana sobre el conflicto de intereses

El TS dejó claro que es este órgano el competente v no García Ortiz

**Fuentes fiscales** temen que «trate de colocarla» antes de ser imputado

al decreto 461/2023 por el que se nombra fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado a Dolores Delgado».

Por otro lado, a los vocales del Consejo Fiscal les ha sido remitido el expediente de compatibilidad incoado por la Inspección Fiscal, compuesto principalmente por las sentencias del TS que anularon el nombramiento de Delgado y por las alegaciones aportadas por la misma.

En esas tres resoluciones, el Alto Tribunal, a partir de la relación conyugal existente entre la ex ministra de Justicia y el ex juez de la Audiencia Nacional, señaló que Garzón «está al frente de un despacho jurídico y de una fundación» especializados en materia de Derechos Humanos y que «dicha actividad, en tanto supone una prestación de servicios profesionales, puede reputarse de carácter mercantil», siendo la circunscripción territorial de la Fiscalía concernida toda España y las actividades del despacho y de la fundación, aunque se extienden más allá, comprenden toda España.

Además, el Supremo añadió que «la especialización del despacho y de la fundación coincide significativamente con la materia sobre la que versa la Fiscalía para la que ha sido nombrada Delgado: los derechos humanos y la defensa de las víctimas de su violación» y recalcó que el artículo 58 de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que «puede bastar para aplicarlo una situación objetiva de las características de la que describe si fuere susceptible de suponer el obstáculo a la imparcialidad del fiscal contra el que previene la Ley. Es decir, no es preciso que exista un determinado conflicto de intereses, sino que sea posible su existencia en razón del presupuesto ofrecido por el vínculo familiar y por la naturaleza de la actividad mercantil».

Dolores Delgado fue ascendida a fiscal de Sala de lo Militar en el mes de septiembre del año 2022. Este nombramiento fue anulado por el Alto Tribunal y García Ortiz condenado por desviación de poder. En junio del año pasado, en medio de durísimas críticas de la carrera fiscal, el fiscal general volvió a promover a su mentora a la máxima categoría profesional como fiscal de Sala de Memoria Democrática. El Tribunal Supremo volvió a revocar el polémico nombramiento.

# Los domingos EL MUNDO + iHOLA! iPOT SÓlO 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# ESPAÑA



Más de 10.000 personas se manifestaron ayer en el centro de Palma contra el turismo de masas. CATI CLADERA / EFE

# Miles de personas claman contra el «turismo insostenible» en Baleares

Reclaman restringir el alquiler vacacional y extender el veto al coche de Formentera

#### EDUARDO COLOM PALMA

Más de 10.000 personas se manifestaron ayer en las calles de Palma para protestar contra el turismo de masas y sus efectos sobre la población local.

Siguiendo el mismo camino de movilización social que antes recorrieron Canarias, Málaga o Barcelona, y bajo el lema «Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo», una marea ciudadana convocada por 111 entidades y asociaciones agrupadas en una plataforma llamada *Menos turismo, Más vida* recorrió ayer por la tarde las principales arterias de la capital balear.

«Pedimos un cambio de modelo para acabar con este crecimiento insostenible», explicó Pere Joan Femenia, uno de los organizadores de la marcha. «Especialmente porque los ingresos turísticos no se redistribuyen y se quedan retenidos en manos de los grandes capitales, mientras la pobreza se ha seguido incrementando».

La marcha reunió a manifestantes de perfil diverso y numerosas familias y contó también con una nutrida presencia de asociaciones de la izquierda sociológica, amalgamando lemas y proclamas no sólo en contra del turismo, sino también en contra del capitalismo o a favor de la «sostenibilidad lingüística y cultural». Entre los asistentes, y a título personal, acudieron algunos de los representantes regionales del PSOE, entre ellos el que fue consejero de Turismo balear en la pasada legislatura (2019-2023), Iago Negueruela, así como Vicenç Vidal, diputado y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso.

Los manifestantes jalonaron su protesta con infinidad de lemas y pancartas, la gran mayoría de confección casera. «Ya es hora de parar», «no hay suficiente parking para tanto rent a car» o el clásico lema del conservacionismo insular: «Quien quiere a Mallorca no la destruye».

Entre las medidas políticas que reclaman los organizadores, la de limitar la entrada de vehículos (ya implantada en Formentera) o la de prohibir el alquiler turístico en determinadas zonas del archipiélago.

La manifestación encontró algunas iniciativas espontáneas proturismo como réplica. Así, a la misma hora, y en las calles aledañas a la marcha, un colectivo anónimo repartía pegatinas e información entre los turistas con un contralema: «We love tourism (Queremos al turismo)».

«Entendemos que no se puede culpar a los turistas en ningún caso y consideramos que es nuestro deber como ciudadanos mostrar nuestro afecto a los turistas», explicó ayer a este diario uno de los impulsores de la iniciativa, que pidió mantener el anonimato.

La de este domingo fue la segunda gran movilización contra el turismo de masas celebrada en Palma en los últimos dos meses. La anterior fue en mayo y reunió a 10.000 personas bajo lemas similares, contrarios a la masificación y haciendo hincapié en los efectos del turismo sobre la problemática de la vivienda.

El debate sobre la saturación turística y poblacional no es nuevo en

Baleares. Sociólogos y expertos en demoscopia llevan años alertando de que esta percepción social figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Eso a pesar de que el turismo es la principal industria de la región, respaldando un 45% del PIB y siendo el principal tractor en el empleo.

El año pasado, todavía bajo la política turística del Govern que presidía el PSOE, las Islas alcanzaron los 17,8 millones de turistas a lo largo de todo el año, con más de 14 millones de visitantes extranjeros.

Aquella fue una marca nunca antes

#### Segunda marcha en Palma contra la masificación en solo dos meses

#### Un colectivo respondió con el contralema «We love tourism»

alcanzada (en 2008 los turistas internacionales rondaban los 10 millones de visitantes) y algunas predicciones apuntan que el dato se rebasará este año. Con todo, no existe unanimidad en el sector turístico en torno a las previsiones para esta temporada, y algunos actores indican que podría ser menos intensa, acusando el alza de precios y el escenario inflacionista de los principales mercados emisores de turistas, Alemania y Reino Unido. Habrá que esperar al cierre de la campaña estival para conocer los datos.

Sea como fuere, el movimiento de contestación social contra el modelo turístico se ha agitado este año, coincidiendo con la salida de los partidos de izquierdas del poder en 2023 y la llegada al Gobierno del PP. La histórica alineación con los partidos de izquierdas de determinadas organizaciones convocantes de manifestaciones como la de ayer ha sido un factor acelerador de este movimiento, que sin embargo se ha extendido de forma transversal.

El propio Govern balear que preside Marga Prohens inició la pasada primavera un movimiento político para impulsar y tratar de liderar el debate sobre el futuro del turismo y la reconfiguración del modelo. En una entrevista concedida a este diario, Prohens afirmó que el modelo turístico requiere una reflexión colectiva y se mostró decidida a acometerla, para lo que ha puesto en marcha ya un estudio de los flujos turísticos que midan la saturación y un gran foro civil para buscar soluciones.

El Ejecutivo ha expresado de forma reiterada su «respeto» a los manifestantes, aunque les ha pedido que no violenten ni incomoden a los turistas en los lugares donde se desarrollan las protestas. Es decir, evitar escenas vividas en otras ciudades españolas. La marcha de ayer discurrió sin incidentes.

#### El PP arremete contra la ministra de Vivienda por «clasista»

#### CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA

Las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre el problema que en esta materia sufre la población de Málaga han levantado una auténtica polvareda política, hasta el punto de que desde el PP malagueño se han tildado las palabras de Rodríguez como «clasistas». Aunque las críticas no solo han venido desde el Partido Popular, sino también desde el otro extremo, desde Podemos.

Rodríguez dijo este viernes que «si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? ¿Dónde estarán y dónde tendrán que acudir a dormir cada noche quienes vigilan nuestras calles para darnos seguridad?».

«¿Cuál es el siguiente tópico que nos vas a soltar, que no nos entiendes al hablar; que aquí somos unos vagos?», criticó el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, añadiendo, «frente a esta imagen tan clasista», que esta provincia «es la que más crece, genera empleo y atrae talento», apuntando que Andalucía supera ya a Madrid en número activo de empresas, con el «peso indiscutible» de Málaga, además de «liderar» la creación de autónomos y la captación de inversión extranjera.

#### «SIN COMPLEJOS»

El dirigente popular hizo hincapié en que Málaga y Andalucía «es ya una tierra sin complejos, que mira al futuro sabiendo que tenemos problemas que hay que afrontar, entre ellos el de la vivienda». Al respecto, criticó que «los que tenéis la posibilidad de cambiar las cosas no estáis haciendo nada», y afirmó que el problema de la vivienda «no se resuelve con reuniones de la ministra con el PSOE, sino con más recursos y menos normas e impuestos» que favorezcan la compraventa e incremente la oferta de alquileres.

Carmona resaltó que los precios de la vivienda han subido «más que nunca» desde que Sánchez es presidente, señalando el «fracaso» de una ley con «efectos negativos que se traducen en el «encarecimiento» de los precios de alquiler y compra, y que hace que muchos propietarios tengan «miedo» a poner sus casas en alquiler de larga duración porque «les deja desprotegidos ante la 'okupación'».

# El buque Elcano regresa a Cádiz y ya prepara el embarque de Leonor

La Princesa participará en la siguiente expedición como parte de su formación militar

**EL MUNDO** 

El buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián de Elcano, finalizó ayer su crucero de instrucción número 96 en el puerto de Cádiz, donde medio millar de personas recibieron al barco, que en el próximo viaje embarcará la Princesa Leonor como parte de su formación militar.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al muelle, el comandante del buque, el capitán de navío Luis Carrera-Presas do Campo, explicó que, a pocos años del centenario, «el barco se mantiene muy bien y ha sido extraordinariamente seguro» y se felicitó por cumplir su doble misión de «contribuir a la formación de 82 guardiamarinas y de la marinería, y de afianzar la acción exterior representando a España».

En este viaje, el bergantín goleta ha realizado diez escalas en Las Palmas de Gran Canaria, Fortaleza (Brasil), Santo Domingo (República Dominicana), Manzanillo (México), San Diego (Estados Unidos), Amador (Panamá), Nueva Orleans (Estados Unidos), Boston (Estados Unidos), Londres (Reino Unido) y Marín (Pontevedra), donde desembarcaron los 82 guardiamarinas que han conformado la promoción 426 del cuerpo general y la 156 de infantería de Marina.



Un miembro de la tripulación del buque Elcano besa a su pareja, ayer, tras desembarcar en el puerto de Cádiz. ROMÁN RÍOS / EFE

En el crucero de instrucción nú-

además de cruzar dos veces el canal de Panamá. «Este barco en su historia ha llegado a 205 ciudades y ha realizado 1.200 visitas a puerto, y es maravilloso sentirnos tan bien acogidos cada vez», celebró el comandante del buque, en declaraciones recogidas por Efe.

Carrera-Presas do Campo prefirió no ofrecer ningún detalle de cómo se transformará el buque escuela para acoger en enero de 2025 a la Princesa Leonor, quien realizará a bordo el crucero de instrucción número 97 dentro de su formación militar, al igual que hiciera su padre, el rey.

«Lo más importante ahora mismo son las personas que tenemos en el muelle esperándonos», dijo

> para eludir las preguntas sobre la presencia real en el siguiente viaje, y añadió: «Tengo tres princesas esperándome abajo».

> Los familiares que acudieron al puerto portaron pancartas con saludos de bienvenida tras más de seis meses sin ver a sus tripulantes. «Es verdad que ahora existen las videollamadas y puedes saber casi cada día cómo están, pero se hace muy duro», explicó Milagrosa Laz, madre de Juan Miguel Rodríguez, marinero de San Fernando, a quien esperaba su novia, una prima recién nacida a la que pudo ver por primera vez y el resto de su familia, que le recibió cantando un reconocido tanguillo de Cádiz. Rodríguez se mos-

tró orgulloso de formar parte de la historia de este barco porque «es la experiencia más maravillosa que puedes vivir en la Armada», sintetizó el marinero abordo de Elcano.

mero 96, Elcano ha navegado más de 20.500 millas por el océano Atlántico, el mar del Caribe, el océano Pacífico, y los ríos Misisipi y Támesis,







4 días | 3 noches Incluye traslados.

920€

1.125€

#### Diversión en Abu Dhabi Hoteles 3\* + 🛪

4 días | 3 noches Incluye entrada de 1 día a Warner Bross World y al Parque Ferrari.

Dubái y Abu Dhabi espectacular Hoteles 4\* + 🛪 1.170€ 7 días | 6 noches

Incluye traslados, desayunos, 1 almuerzo

Oasr Al Watan Palace



### **ESPAÑA**

# Hundimiento de las adopciones: de 3.062 a 153 en apenas dos décadas

La menor natalidad en España y la postura de los países de origen explican el descenso

#### MARIE DE MONTALEMBERT

ADRID

Treinta años después de la emisión de Las habitaciones de la muerte las adopciones internacionales han caído en picado. En 1995, Documentos TV transmitía este documental de Channel 4 que conmovió al mundo y disparó las acogidas al revelar las terribles condiciones en las que vivían las huérfanas chinas. Niñas sin nombre, desnutridas y atadas a sillas. El testimonio, que dio a conocer la realidad de miles de niñas, generó una reacción mundial cuyo eco en nuestro país apenas resuena hoy: en el año 2000 España realizó 475 adopciones a niños chinos -el segundo país que más adoptó, tras Estados Unidos-frente a las cuatro adopciones realizadas en nuestro país a lo largo del año 2023.

La natalidad en España se va desplomando año tras año. La media de hijos por española en 2021 fue de 1,3, un mínimo histórico que nos posiciona como uno de los países con la tasa de natalidad más baja de Europa. Las adopciones han caído paralelamente a este fenómeno. «Lo que ha bajado espectacularmente es el número de solicitudes», afirma Cristina Núñez, psicóloga de la asociación Adopta. En lo que concierne a la adopción internacional,

el derrumbe es evidente: España ha pasado de 3.062 niños acogidos en el año 2000 a 153 en 2023.

Núñez destaca un cambio en la forma de entender las adopciones internacionales por parte de los españoles: «Ahora la gente sabe más, sabe que no todo es súper bonito, ni que va a ser todo estupendo, sino que es un trabajo lo que se tiene que hacer con los hijos, que te puedes encontrar con situaciones complicadas y que a lo mejor van a necesitar un apoyo psicológico».

En los años 2000 los españoles eran novatos en las adopciones internacionales. Dos décadas después son conscientes de la dura realidad que puede llegar a ser. «Quizás no se tenía en cuenta que son unos niños que tienen una historia anterior, que hay unas vivencias, que puede haber una situación de maltrato o de abuso y que psicológicamente puede dejar una huella... Y si se tapa o si no se quiere hablar de eso, si no se trata, muchas veces salen cosas luego cuando son adolescentes o un poco más mayores», concluye la experta.

Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, también subraya el cambio de mentalidad de los españoles sobre la maternidad: «Antes los hijos venían por defecto. No nos lo planteábamos, era lógico». «Ahora se retrasan mucho más los embarazos, las mujeres estudian y quieren trabajar», explica. Las cifras hablan por sí solas. En el año 2000 la edad media para ser madre en España era de 29,08 años. Actualmente las españolas tienen su primer hijo a los 32,6 años. Esta decadencia tiene reflejo no sólo en las adopciones internacionales sino también en las

«Ahora se es más consciente de la dura realidad que puede llegar a ser»

Las españolas en 2000 eran madres a los 29 años, hoy lo son a los 32,6

La reproducción asistida también influye en la caída de las adopciones nacionales, pasando de 964 casos en 2000 a 681 en 2022.

Además el esfuerzo económico que implica ser padre o madre ha aumentado considerablemente. Según un estudio elaborado por la plataforma de ahorro europea Raisin, el coste total de tener un hijo se ha incrementado de 41,37% estos últimos 20 años. En 2023, según sus cálculos, tener un hijo cuesta 309.381,55 euros hasta su emancipación.

La reproducción asistida también influye en la caída de las adopciones. En este sentido España es uno de los países punteros en nuevas técnicas de fertilidad. «Muchas familias agotan primero todas las opciones para tener hijos biológicos y luego, si no, piensan en la adopción», afirma Núñez. En 2021 nacieron 40.638 bebés por reproducción asistida, lo que representa el 11% de los alumbramientos en España.

Este descenso también se explica por la multiplicación de las restricciones por parte de los países que ofrecían niños, que complican, si no hacen imposible, las adopciones internacionales. Este endurecimiento se explica por el deseo de promover la adopción dentro de sus fronteras. «La adopción internacional siempre se ve como el último recurso para los niños», afirma Núñez.

Dar actualmente en adopción al extranjero tiene una «connotación política negativa», que podría interpretarse como un indicador de que un país no es capaz de proteger adecuadamente a su propia infancia. «Que los niños puedan quedarse en sus países de origen significa que el país ha mejorado», cuenta la experta. Muchos países que anteriormente favorecían la adopción internacional ya no la necesitan, muestra de que el país ha avanzado. «Han desarrollado programas de adopción nacional y de acogimiento para que los niños no tengan que salir de sus países, lo cual siempre es mejor», concluye Núñez. Este es el caso de países como Rumanía o Ucrania.

En el año 2000 España adoptó a 583 niños rumanos y 218 ucranianos. Actualmente estos dos países han prohibido las adopciones internacionales. Rusia también, aunque sus motivos son diferentes. En 2000 fueron 497 los niños rusos adoptados, lo que lo posicionó como uno de los países favoritos de los españoles durante años. Hasta 2011, cuando Vladimir Putin decidió cerrar las puertas a España por la legalización del matrimonio homosexual en nuestro país.

Otros casos son los de Colombia o China. Estos países redujeron considerablemente las posibilidades de adopciones internacionales, lo que facilitó solamente niños de una



Eider Angulo, que fue adoptada en China en 2003, con sus padres en Vitoria. LEIRE MARTÍN / ARABA PRESS

cierta edad o con discapacidad. En el caso de China, esta bajada también es debida al fin de su política sobre el «hijo único».

Al contrario, las demandas en Vietnam han aumentado. Su fácil legislación y sus bajas restricciones lo posicionan como el favorito para adoptar en 2023. «En los años 2000 en España no había ninguna entidad que cubriera ese país», afirma a EL MUN-DO Santi Llensa, director de la asociación Iniciativa Pro Infancia (IPI). Según esta institución, el éxito de Vietnam reside en «la buena atención que reciben los niños en sus orfanatos». Otro motivo sería la edad: «En Vietnam se siguen pudiendo adoptar muchos niños pequeños, lo que en otros países es imposible ya». «Hay muy poca adopción nacional, les faltan generaciones hasta que los vietnamitas adopten en su propio país», concluye Llensa.

#### EVOLUCIÓN DE LAS ADOPCIONES EN ESPAÑA

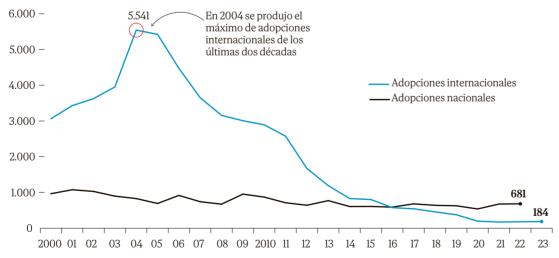

Nota: Sin datos de adopciones nacionales en 2023.

FUENTE: Ministerio de Juventud e Infancia

#### LOS LUGARES DE ORIGEN HOY: VIETNAM, INDIA, COLOMBIA, HUNGRÍA Y MADAGASCAR

Según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia hoy se adopta 20 veces menos en nuestro país que hace dos décadas: 3.062 niños en el año 2000 frente a los 153 registrados en el último año con datos, 2023. Pero la cantidad no es lo único que ha variado con el paso del tiempo. El origen de las acogidas se ha transformado a lo largo de todos estos años. En el año 2000, los principales lugares de procedencia de niños adoptados en España eran Rumanía (583), Rusia (496), China (475), Colombia (414) y Ucrania (218). Hoy en día estos países directamente han desaparecido de la lista. En la actualidad, los niños proceden de Vietnam, con 48 acogidas registradas en el último año. Es, junto a la India (con 35 adopciones, según los datos del ministerio), el principal lugar de origen. Les siguen, aunque con cifras no tan altas, Colombia (con 14 adopciones), Hungría (13) y Madagascar (9).

### ESPAÑA



# «Para China, la adopción era un trámite administrativo y ya está»

Eider fue adoptada en 2003 en el extranjero; Elena sueña con hacer lo mismo en 2024

#### M. DE MONTALEMBERT MADRID

«Pagamos 3.000 euros en billetes por la niña y desaparecieron. No volvimos a tener ningún trato con la administración china desde entonces. Era solamente un negocio para ellos», cuenta Alberto Angulo, de 57 años, quien se convirtió en el padre de Eider el 10 de octubre del 2003 al adoptarla en el sur de China.

«La niña de la suerte», así llamaban a Eider. «Suerte» por la nueva vida que le iban a ofrecer sus padres en Vitoria, sacándola del infierno que representaban los orfanatos chinos en aquella época. «'Se escapa a un mundo mejor', decía la gente», cuenta Angulo a EL MUNDO. Veinte años después, España sigue recordando el documental Las habitaciones de la muerte, transmitido en 1995 por Documentos TV y producido por el británico Channel 4, que sacó a la luz las trágicas condiciones de los niños en los orfanatos chinos y disparó las adopciones internacionales. La ley del hijo único vigente entonces prohibió a la población tener más de un hijo, lo que llevó al abandono de miles y miles de niñas. «Este documental conmovió a medio mundo», cuenta Idoia Arconada Muro, la madre de

Eider, que acudió a China en parte por el reportaje audiovisual. Las imágenes de niñas desnutridas en habitaciones vacías impactaron a la población española, que se convirtió en el segundo país de acogida de niños chinos, detrás de Estados Unidos. «Siempre quise adoptar, y cuando vimos lo que estaba pasando en China, nos pareció una evidencia», asegura Arconada.

Las condiciones de tratamiento en los orfanatos daban el color de lo que sería la adopción. «Fue muy rápido comparado a la espera que puedes tener ahora. Tardamos un año y medio entre el día que decidimos adoptar y el día en que recogimos a nuestra hija», cuentan los padres de Eider.

«En lo que concierne al día en el que adoptamos, fue todo muy extraño. Llegamos a un edificio público chino, no era ni un hospital ni era nada, allí vimos a una señora con una niña, le estaba dando un biberón. Nos hicieron firmar, pagar y adiós. No volvimos a saber nada más de ellos. Realmente el contacto que tuvimos con el mundo chino fue muy limitado», recuerda Angulo. «Fue un poco desagradable la forma de en-

tregar a la criatura. O sea, tú vas con mucha ilusión y para ellos es un trámite administrativo y nada más». «Este escenario sería impensable hoy en día. Los orfanatos administran vídeos de los niños jugando, y las adopciones se rigen por la ley», afirma el padre de Eider.

El mayor control de los orfanatos en China y en otros países es un claro avance de protección de los menores y de la situación del país pero por otra parte complica la tarea de muchos padres que desean adoptar en el extranjero, lo que convierte ese sueño, si no en una misión imposible, en una misión muy larga.

Elena (nombre supuesto ya que

#### «Pagamos 3.000 euros en billetes por la niña y desaparecieron»

«Para mí está claro, quiero dar una nueva vida a una persona»

#### «Supongo que se extinguirán un día las adopciones internacionales»

desea no difundir su identidad) tiene 39 años, su marido 33 y están intentando adoptar en el extranjero desde hace tres años. «No te lo ponen fácil ni nada bonito lo de la adopción internacional, al contrario. Aunque es mejor así, tenemos que demostrar que somos responsables y que sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Pero en mi caso, siempre lo he tenido muy claro, tengo una hermana pequeña que es adoptada y sé lo maravilloso que puede llegar a ser dar una nueva vida a una persona», dice Elena, en referencia a su hermana de 21 años que fue adoptada en

Numerosos son los países que consideran la adopción internacional como su última opción, favoreciendo las nacionales. «Si quieres adoptar a un niño pequeño, de menos de siete años, es muy complicado y te cierras las puertas de muchos países. Cuantos más criterios tengas, más larga será la adopción y en consecuencia más cara», explica Elena.

Elena y su marido están en lista de espera para adoptar en Vietnam, país que concedió el mayor número de adopciones a España en 2023 (48). «La India era el otro país que teníamos en mente, pero nos ponían más pegas, y si has tenido un cáncer previo, aunque ya estés curada, como es mi caso, es muy difícil que te dejen adoptar. Esta información se sabe aunque no es oficial...», afirma Elena. «Un día supongo que se extinguirán las adopciones internacionales o por lo menos va de camino para que así sea y es una pena», reflexiona.

#### **CRONICA**

# El polvorín de Meco: un reo quema su celda y deja tres heridos

#### EL ENÉSIMO INCIDENTE EN LA CÁRCEL PONE EN PIE DE GUERRA A TRABAJADORES Y SINDICATOS

El joven, de 19 años, incendió el colchón y lo colocó en la puerta para que los funcionarios no pudieran entrar. Su compañero no pudo impedírselo. Hay tres heridos, uno en la Unidad de Quemados de La Paz

#### GEMA PEÑALOSA

Un grave incidente carcelario ha vuelto a poner a la prisión Madrid II, popularmente conocida como Alcalá-Meco, en el escaparate público. Las constantes denuncias de los sindicatos y trabajadores del centro ante sus carencias para albergar según qué tipo de internos quedaron retratadas a última hora del pasado viernes. Un preso de 19 años firmó el caos en el módulo de jóvenes de la cárcel madrileña. Tras una tarde intensa en la que se lo puso muy difícil a los funcionarios de prisiones—se in-

tentó autolesionar en varias ocasiones y, además, tuvo comportamientos violentos—, a las 20.35 horas llegó el clímax de su peligrosidad. En su haber tiene una larga lista de incidentes por saltarse «constantemente» el régimen penitenciario.

El joven incendió el colchón dentro de la celda. Allí también estaba su compañero, que fue incapaz de frenarle. Todo sucedió en el módulo dos que alberga internos jóvenes, de edades comprendidas entre 18 y 20 años. El resultado: tres reos heridos, uno de ellos en la Unidad de Quema-

dos del Hospital de la Paz. Tras provocar el fuego, puso el colchón en la puerta con la previsible intención, denuncia el sindicato ACIP-UGT, «de que cayera sobre los trabajadores que abrieran la puerta para proceder a su desalojo y extinción del incendio». El cubículo se convirtió en un infierno de humo y llamas en el que el joven intentaba por todos los medios que los funcionarios no

entraran. Puso el colchón en la puerta.

Los trabajadores penitenciarios consiguieron acceder dotados de los correspondientes equipos de respiración autónoma y de los extintores adecuados. Tras abrir la puerta, extinguieron el incendio del colchón, cuyas llamas llegaron a superar el medio metro de altura, tal como precisan fuentes de Acaip. Fue necesaria la evacuación de todos los presos de la

galería al patio del módulo debido a que el humo se introdujo en las celdas, presentando varios internos claros signos de intoxicación. La situación alcanzó tal magnitud que se desplazaron siete dotaciones de los servicios médicos de emergencias y Protección Civil.

«Desde este sindicato venimos denunciando, de forma reiterada, que el centro penitenciario de Madrid II no parece el más adecuado para albergar este tipo de internos (jóvenes entre 18 a 20 años), pues, al ser la prisión más antigua de la Comunidad de Madrid, adolece de los medios materiales y personales necesarios para cumplir con las exigencias de la normativa penitenciaria que atañe a este tipo de internos, más exigente en cuanto a intervención tratamental (formación, actividades deportivas y culturales)», recuerdan desde el sindicato mayoritario de prisiones.

En esta línea, los trabajadores pe-



Vehículos de los servicios de emergencias el pasado viernes. E.M

#### Advierten de que el penal no es apropiado para internos jóvenes

nitenciarios consultados por este periódico alertan de que es este colectivo de presos, los más jóvenes, los que mayores problemas dan en el centro penitenciario. «Protagonizan los incidentes regimentales más graves y el mayor número de ellos, incluidos los que se registran en el módulo de

aislamiento cuando se les traslada allí por haber alterado la vida regimental en un módulo ordinario.

Enfrentamientos regimentales reiterados, falta de medios materiales y personales, déficit de trabajadores –según los sindicatoscercano a los 80 efectivos hay que sumar que la de Alcalá-Meco es la prisión más antigua de la Comunidad de Madrid. «Por todo esto, en-

tendemos que es la menos adecuada para albergar este tipo de internos. Constituye un auténtico caldo de cultivo para que continúen produciéndose este tipo de incidentes que, esperemos, no lleguen a saldarse con consecuencias no queridas por nadie», advierten. Cabe recordar que de esta cárcel se fugó el pasado diciembre Yusef Mohamed Lehrech, alias El Pastilla, al salir por la puerta de los

familiares tras una visita la víspera de Nochebuena.

En ese momento, muchas voces ya alertaron de la casuística de la prisión para presos muy peligrosos y jóvenes. «Si esto fuera poco, los trabajadores penitenciarios de Madrid II nos sentimos olvidados por las autoridades penitenciarias que han tenido a bien mandar ocho funcionarios en prácticas, cantidad insuficiente, para una prisión bajo mínimos y que, ante las previsiones de jubilaciones en seis meses, amortizarán dicha cantidad».

# Muere un bañista y desaparecen otros dos en dos pantanos

#### SERVICIOS DE EMERGENCIA BUSCAN A LOS JÓVENES EN LÉRIDA Y ÁVILA

Fin de semana negro en los embalses españoles, con el fallecimiento de un hombre por ahogamiento tras un accidente con una lancha y dos desaparecidos

#### GERARD MELGAR BARCELONA

Un muerto y dos desaparecidos en dos pantanos españoles este fin de semana. Efectivos de diversos servicios de emergencias reanudaron ayer la búsqueda de un joven de 14 años en el pantano de Sant Antoni (Lérida), donde desapareció el sábado mientras se bañaba. Los Bomberos de la Generalitat comunicaron que un testigo llamó sobre las 12.30 horas para alertar de que una persona había entrado en el embalse, en la zona próxima al municipio de Talarn, pero no había salido del agua.

En el dispositivo de búsqueda, suspendido por la noche hasta primera hora del domingo, participaron entre otros efectivos miembros de las unidades de buceo con un vehículo submarino operado remotamente, ya que se trata de una zona muy profunda y con muy poca visibilidad. Estos robots se denominan ROV por las siglas en inglés de «vehículo operado remotamente».

Por otra parte, cerca del mismo pantano de Sant Antoni, un hombre de 65 años murió el sábado ahogado tras caer de una lancha en el



Bomberos durante la búsqueda del joven de 14 años en el pantano de Sant Antoni (Lérida). E. M.

río Noguera Pallaresa. La principal hipótesis es que en el accidente se habría golpeado en la cabeza con la embarcación.

También anteayer un hombre de 45 años, de nacionalidad francesa, falleció en la playa de Portbou (Gerona), que no dispone de servicio de vigilancia. Se trata de la séptima víctima mortal en las playas catalanas en la campaña de verano iniciada el 15 de junio.

Ayer prosiguió igualmente la búsqueda de un hombre de 29 años que desapareció el sábado cuando se bañaba en la presa Charco del Cu-

ra, en el término municipal de El Tiemblo (Ávila). Una de las primeras hipótesis de la Guardia Civil es que no sabía nadar y se habría hundido en el agua tras haber perdido unos flotadores. Al cierre de esta edición, ninguno de los dos jóvenes había sido localizado.

# **EL**MUNDO

**COBERTURA ESPECIAL** 

# JUEGOS OLIMPICOS

Cada día sigue la narración de toda la jornada en directo en elmundo.es.

Además, **suplemento especial diario en tu periódico El Mundo** con el mejor análisis y las mejores opiniones.



SÍGUELOS AQUÍ



Tres enviados especiales. Orfeo Suárez, Lucas Sáez-Bravo y Javier Sánchez, más Raquel Villaécija, corresponsal en París. Y todo el equipo de deportes de El Mundo para la cobertura del mayor acontecimiento deportivo del planeta.



#### **OTRAS VOCES**

TAN importante como el lugar al que tienes pensado viajar en verano, tan importante como los caminos que quieres volver a recorrer, son los libros en cuyos lomos te piensas montar.

Hablamos del viaje dentro del viaje.

Llega otra vez el momento de hacer la maleta, sí. Metes ropa. Metes calzado. Metes material de aseo. Metes una máquina de afeitar. Metes una máquina de hacer fotos... Cómo no meter tu máquina del tiempo.

Entonces te acercas entusiasmado a tu biblioteca y, poco a poco, vas recorriendo la mirada por tus libros igual que un general pasa revista a sus tropas.

«Hay una misión especial en agosto», te dices y les dices. «Tengo que elegir bien. No hay espacio para todos».

Ha llegado el momento sagrado del verano y tienes que escoger si viajas al futuro para ser un astronauta o si viajas al pasado para ser un asesino a sueldo en el Londres del XIX. Tienes que decidir si eres una niña perdida en un bosque de Zamora o si eres una madre loca de amor por un monstruo.

No existe un momento en la vida del lector como el de

elegir los libros que ensancharán el gozo.

Te gusta que el primer día de vacaciones te coincida con uno a estrenar. Para que el viaje sea doble, para que todo sea descubrimiento. Por eso –los días previos a la partida– tratas de acabar lo que te estés leyendo.

Metes seis o siete novelas y te aseguras de que están ahí antes de cerrar la bolsa lo mismo que un *cowboy* se cercioraba de que el tambor del revólver estaba lleno de muni-

ción cuando iba a cruzar el río Pecos

**A SIMPLE** 

VISTA

**PEDRO** 

**SIMÓN** 

Ese momento

en que eliges

un libro

Y allá estás tú, al fin, a solas con Bradbury o Aldecoa. Con Steinbeck o Kristof. Con Laforet o Lagioia. En un mapeo intimísimo de sudor y sal.

Vas a viajar en el tiempo casi siempre en pantalones cortos, tumbado en tu pueblo o delante de una copa helada frente al mar. Bajarás la cabeza para leer y, al levantarla, mirarás el horizonte sin dar crédito: un viaje dentro de otro viaje. Y entonces te llenarás los pulmones de aire y volverás a zambullirte en lo más hondo del papel. Igual que un pelícano cuando quiere engullir más peces.

Tú crees que te llevas unos libros, pero qué va. No olvides nunca que son los libros los que te llevan a ti.

Y después –cuando retornes a casa y al trabajo– llegarán doblados por la humedad del mar. O acaso con manchas del último helado. O acaso con la portada dañada. Y cuando los devuelvas a su lugar de la estantería, bendecirás sus heridas, que para siempre serán las tuyas.

Decía Irene Vallejo que, en un mundo narcisista y ególatra, lo mejor que le puede pasar a uno es ser todos.

Todos. El hombre atormentado de la página 112 y el borracho del capítulo 3. El enamorado de la introducción y el canalla del epílogo.

No hay viaje sin libros y no hay libros sin viaje.

De pequeño necesitabas ir al pueblo para saber que ya era agosto. Y ahora sabes que no existe nada como un libro para tomarte vacaciones de ti mismo.



#### **DICCIONARIO DEL PERRO**

POR JOSEAN BLANCO

**crueldad.** f. Inhumanidad salvaje de los adversarios contra nuestras mujeres y familiares, que contrasta con la acreditada compasión y ternura que usamos contra esas bestias.

**irresponsable.** adj. Condición que adquiere una persona al anularse su responsabilidad en un delito. En las democracias francamente mejorables es prerrogativa que se otorga a ciertos altos cargos por su posición de privilegio. Cunde la sospecha de que el perdón concedido a los dirigentes del proceso independentista catalán ha sido maniobra de distracción preparatoria para anular las condenas a los irresponsables dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía por el mamoneo y malversación con los ERE.

mantra. m. Palabras sagradas, de significado ignoto, que se recitan durante un rezo o acto colectivo. El hinduismo y el budismo usan para sus mantras una lengua muerta, el sánscrito védico, pero el europeo moderno prefiere el grecolatino de consultoría para sus misas y asambleas, en donde salmodia Interculturalidad, Inclusión, Igualdad, Diversidad, Empoderamiento, Sostenibilidad, Diálogo o Cohesión. Ommm. Como ocurre con las palabras litúrgicas, su significado es impreciso y varía según los intereses de los curas invocantes.

**nube.** f. Metáfora del suministro por internet de servicios informáticos centralizados que lo mismo llueve que graniza o paraliza los ordenadores de medio mundo. Y todo por no seguir el sabio consejo de ir poco a poco y no colocar todos los huevos en la misma cesta.

**regeneración democrática. f.** Programa de control de indóciles blanqueado con cháchara democrática. Tras percatarse, oh, de la necesidad de adecentar un sistema democrático degenerado y francamente mejorable, el excelentísimo presidente del Gobierno de España, *Ojo de Halcón*, detecta la degradación en la obsesión de la prensa y los jueces indóciles por investigar sospechosas irregularidades en su entorno familiar. No la percibe, sin embargo, en la ocupación y uso partidario de las instituciones, en el menoscabo del Poder Legislativo, en el perdón selectivo de los delitos, en el reparto arbitrario de los fondos públicos o en la necesidad perentoria de imponer controles efectivos al tráfico de influencias. De donde se deduce que el plan es insincero, bizco o *fake*. Quizá otro bulo.

**rehabilitación. f.** Acción de restaurar la habitabilidad en un honor derruido.

#### **GALLEGO & REY**







#### **OTRAS VOCES**

#### TRIBUNA AUTONOMÍAS

El bucle identitario en el que desde hace años se ha instalado la política española lo condiciona todo y no permite que otras cuestiones socioeconómicas penetren en la conversación pública

# España es diferente. Madrid, no tanto

LUIS MILLER

LOS RESULTADOS de las recientes elecciones británicas y francesas muestran dos momentos políticos muy distintos. En el Reino Unido, tras 14 años de gobierno conservador se ha producido un verdadero cambio de ciclo asentado en una gran mayoría laborista en la Cámara de los Comunes. En Francia, las elecciones legislativas francesas han dejado una Asamblea Nacional completamente fragmentada y un futuro incierto de gobiernos de coalición. A pesar de las notables diferencias entre los dos resultados electorales, ambos países comparten un hecho político relevante: sus capitales, Londres y París, votan distinto al resto del país; en concreto, más a la izquierda. Si hubiera sido por Londres, el Reino Unido aún sería parte de la Unión Europea. En la capital británica tres de cada cuatro votantes apostaron por la permanencia en la Unión en 2016. En Francia, también París supone un contrapunto al auge del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Ninguno de sus candidatos ha sido capaz aún de ganar ninguno de los distritos de París, ni en 2024 ni en el pasado. El fenómeno se repite en otras capitales y grandes ciudades europeas, situando la división rural-urbana en el voto como uno de los ejes más importantes de la política contemporánea. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde los habitantes de condados urbanos se alinean mayoritariamente con el Partido Demócrata, mientras que los que viven en condados rurales votan más al

España es diferente en esta división entre el campo y la ciudad, y Madrid es el mejor ejemplo de ello, aunque no el único. Si nos fijamos en los resultados más recientes, los de las elecciones europeas, el voto al centrode-

Con el actual diseño institucional, España sólo puede gobernarse desde la multilateralidad moene canzó de no es un como lo sus resp

recha tanto en la Comunidad como en el municipio de Madrid alcanzó casi el 60%. Pero Madrid no es una excepción en España, como lo son París o Londres en sus respectivos países. El Partido Popular gobierna en siete de las diez ciudades más pobladas del país; y en algunas de las áreas de

mayor dinamismo económico y social, como Málaga, lo lleva haciendo desde hace bastante tiempo de forma sólida y continuada.

¿Qué hace que áreas con gran desarrollo económico y una creciente diversidad social voten masivamente al centroderecha en España? Mi interpretación es que este hecho diferencial español tiene que ver con nuestra fijación histórica con el debate territorial, especialmente el problema catalán. En España llevamos demasiados años instalados en un bucle identitario que lo con-

diciona todo y que, por el momento, no ha dejado que otros debates penetren. Ni la cuestión de la inmigración que tanto ha afectado a la política de nuestros vecinos europeos ni los debates socioeconómicos y ecológicos que le gustaría tener a la izquierda encuentran suficiente espacio en la conversación pública. Lo que ocurre en España es que no salimos del eterno debate sobre cómo integrar las distintas partes del país, y eso condiciona toda nuestra política. Los partidos de la coalición de Gobierno se pueden lamentar eternamente de que no se hable de políticas sociales y los nuevos partidos que querrían incorporar temas como la inmigración o la inseguridad pueden intentarlo con mucho empeño, pero no hay nada que provoque una mayor reacción emocional en España que el enfrentamiento territorial.

El PSOE, que vio en un momento la oportunidad de entablar alianzas con los partidos independentistas para alcanzar y mantener el poder en España, se encuentra ahora en un callejón sin salida donde cada cesión adicional a estos partidos produce un incremento de voto al centroderecha en el resto de España. El centroderecha va alcanzando cotas históricas de voto y las encuestas muestran que el aumento del voto a la derecha será la tendencia dominante en España, al menos en el corto y medio plazo. Si no hay ningún cambio de calado en la política española, las elecciones municipales y autonómicas de la primavera de 2027 no sólo consolidarán, sino que es bastante probable que expandan el poder territorial del centroderecha. Los sondeos recientes muestran un aumento moderado del Partido Popular, un ligero aumento del PSOE, una estabilidad en el voto a Vox y un hundimiento de las formaciones más a la izquierda.

Esta tendencia en los patrones de voto, además de

una legislatura centrada casi exclusivamente en Cataluña, hará que difícilmente la izquierda sea competitiva en alguna comunidad autónoma del régimen común de financiación, incluidas las dos en las que actualmente gobierna el PSOE. En muchas de estas comunidades, como Madrid y Andalucía, el voto al centroderecha está bastante por encima del 50% y en el caso de Murcia alcanzó a dos de cada tres votantes en las elecciones europeas.

El debate nacional no sólo eclipsa otro tipo de debates ideológicos en España, sino que tiene consecuencias prácticas muy notables en la política cotidiana, en aquellos temas que afectan más a los ciudadanos. Con el actual diseño institucional del país, España sólo puede ser gobernada desde la multilateralidad. Todas las comunidades autónomas han adquirido suficientes competencias como para reclamar voz y voto en el despliegue de la práctica totalidad de las políticas sectoriales, desde las sociales hasta las medioambientales o económicas.

La financiación autonómica sólo es el caso más visible de un problema mucho más general: la necesidad de contar con el conjunto de las administraciones para garantizar la legitimidad y el desarrollo efectivo de las propuestas concretas. Debates como el de la financiación «singular» para Cataluña no deberían producirse al margen del resto de comunidades autónomas; en caso contrario, se seguirá ampliando la brecha identitaria e ideológica que no deja de crecer en España y que genera una fuerte incomprensión entre los ciudadanos de los distintos territorios. Se pone el foco frecuentemente en Madrid, pero la capital está hoy mucho más alineada ideológicamente con la mayor parte de España que otras capitales internacionales, como argumentaba más arriba. El sentimiento de agravio que se expresa desde Madrid es compartido en Aragón, Valencia, Andalucía, Galicia o las Castillas.

Las identidades no se negocian, y en la última década la identidad española se ha reforzado en la mayor parte del país. Las imágenes de banderas españolas inundando todo el país tras la victoria de la selección de fútbol pueden parecer una anécdota, pero son las mismas banderas que también han salido a la calle por motivos políticos, sin los complejos de las décadas anteriores. Por desgracia, el CIS ha dejado de preguntar regularmente por el sentimiento español, pero en mayo de 2023 lo hizo en una encuesta específica cuyos resultados son muy reveladores. Ocho de cada diez españoles se sentían entonces bastante o muy orgullosos de serlo. Esta estadística se repite en todas las comunidades autónomas menos Cataluña, el País Vasco y, en menor medida, Navarra. Las sociedades catalana y vasca están divididas en sus sentimientos nacionales y sólo algo más de la mitad de sus habitantes se sienten orgullosos de ser españoles. En Madrid, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha, el orgullo de ser español ronda el 90%. Estos sentimientos no responden a posicionamientos sobre una política concreta que puedan cambiarse en el corto plazo, sino a identidades tan fuertes como la identidad catalana o vasca reivindicada por los nacionalistas de ambas comunidades.

EL PSOE y el resto de fuerzas de izquierda suelen sacar a relucir que son los únicos que tienen un plan para Cataluña, pero la cuestión es si tienen un plan para el conjunto de España. En contra de este mantra repetido por la izquierda, el centroderecha español sacó el mejor resultado en votos y escaños de su historia en las últimas elecciones autonómicas catalanas. Algo que se ha vuelto a ver en los comicios europeos en Cataluña. La pregunta es cuándo estará la izquierda en disposi-

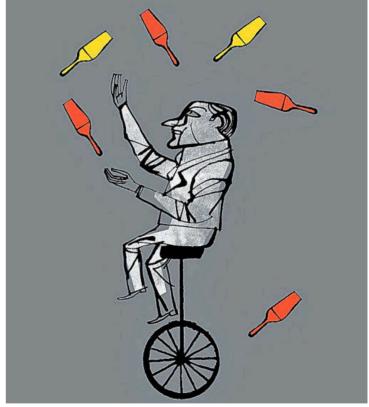

JAVIER OLIVARES

ción de recuperar posiciones en Madrid, Murcia o Andalucía. Su irrelevancia en muchos territorios polariza el debate político en torno al eje que ha demostrado ser más destructivo en la historia de España: el eje nacional. El Estado de las autonomías, a pesar de haber perdido apoyo social, sigue siendo el marco de convivencia para los ciudadanos de un país diverso como España. Los grandes retos sociales que afrontamos requieren de una mayor colaboración entre todas las administraciones y no de proyectos de aislacionismo territorial que, además de profundamente insolidarios y divisivos, han demostrado ser inútiles desde un punto de vista práctico

**Luis Miller** es sociólogo y científico del CSIC y autor de *Polarizados. La política que nos divide* (Deusto, 2023)

#### **MUNDO**

# El 'mercado de presos' de Putin

• Evan Gershkovich es para el Kremlin una mera pieza en su estrategia para canjear a detenidos rusos

La sentencia a 16 años de prisión impuesta el viernes por Rusia al periodista estadounidense Evan Gershkovich ha sido duramente criticada por colectivos de derechos humanos, medios de comunicación y un amplio espectro de mandatarios como Joe Bi-



XAVIER COLÁS

den o el *premier* británico Keir Starmer. Pero su entrada en una colonia penal de régimen estricto con una condena en firme podría allanar el camino para un intercambio de prisioneros.

Gershkovich fue arrestado en marzo de 2023 en Ekaterimburgo (Ura-

les) y fue juzgado el mes pasado, acusado de espiar para la CIA de EEUU con el fin de obtener secretos sobre una empresa rusa que fabrica tanques para la guerra en Ucrania. El Kremlin dice que cualquier acuerdo sólo puede negociarse *en silencio*, pero ha dado señales de estar receptivo. El presentador estadounidense Tucker Carlson preguntó hace meses a Putin sobre la posibilidad de intercambiar a Gershkovich. El presidente ruso no dio una respuesta directa, pero luego dijo que no excluía el regreso de Gershkovich a casa.

Desde hace tiempo hay claras pistas que apuntan incluso a que el único propósito de la detención de Gershkoviches su intercambio. Ha llamado la atención que un juicio por espionaje haya sido tan rápido. El acelerón parece indicar que los rusos dan por segura una victoria de Donald Trump, que mantiene mejor relación con Moscú, y quieren tener a Gershkovich cumpliendo ya condena para cuando el republicano llegue a la Casa Blanca. Es indicativo también que las autoridades rusas no se hayan molestado ni siquiera en elaborar una teoría de su culpabilidad, impostando pruebas o testimonios. Parece que Gershkovich no es alguien peligroso para el régimen, sino sólo una pieza para intercambiar. Incluso se conoce el nombre de los principales candidatos para el canje. El gran beneficiado de este mercadeo puede ser Vadim Krasikov, un sicario del FSB.

Putin, como varios biógrafos han apuntado, no abandona a los suyos. Krasikov es para muchos un matón a sueldo, pero para las autoridades rusas es un hombre apresado en el extranjero mientras servía a su país. Cumple cadena perpetua en una prisión alemana por asesinar a un disidente checheno-georgiano exiliado mientras paseaba por un parque de Berlín en 2019. Un juez alemán acusó a Rusia de terrorismo de Estado y afirmó que la orden de matarlo vino del propio Putin. Rusia cuestiona la interpretación del juez, pero parece bastante claro que la orden de intentar su liberación sí proviene del presidente ruso. Durante su entrevista con Carlson, Putin insinuó que Kra-



El periodista Evan Gershkovich, tras una pantalla de metacrilato, escucha su veredicto en el Tribunal Regional de Sverdlovsk de Ekaterimburgo. EFE

sikov era el prisionero ruso que quería intercambiar por Gershkovich.

Aunque el interés que tiene Putin en liberar a Krasikov es grande, la operación sería compleja. Berlín siempre se ha negado a comentar el asunto ya que implicaría liberar a un prisionero condenado por asesinato en territorio alemán a cambio de la libertad de un ciudadano estadounidense.

También podría beneficiarse Vladimir Dunaev, un ciudadano ruso que fue sentenciado por EEUU en enero a cinco años y cuatro meses de prisión por delitos informáticos. El mismo delito que Román Seleznev, hijo

de un legislador ruso, que fue declarado culpable por un tribunal federal estadounidense en el estado de Washington en 2016. Fue sentenciado en 2017 a 27 años de prisión, la sentencia más larga relacionada con piratería informática en Estados Unidos.

Dentro de esta lógica cruel se incentiva un *mercado* en el que inocentes son detenidos para ser manejados por delincuentes. Los presos estadounidenses en Rusia proporcionan a Moscú una valiosa influencia. Aunque las relaciones entre Moscú y Washington siguen empeorando, los casos de 20 estadounidenses encar-

celados en Rusia fuerzan a Washington a negociar. Horas antes de la condena a Gershkovich, el Kremlin prefirió despachar con un «sin comentarios» la pregunta de si habría un intercambio de presos. Pero hace un mes Serguei Riabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, volvió a plantear la posibi-

Es significativo

que el juicio por

espionaje haya

sido tan rápido

asesinado cuando

ya estaba pactado

un canje de presos

Navalny fue

lidad de un canje.

Hay más norteamericanos detenidos en circunstancias poco claras. Paul Whelan, un ex marine de EEUU con ciudadanía estadounidense, británica, irlandesa y canadiense, fue arrestado en Rusia en 2018. Fue declarado culpable de espionaje en 2020 y condena-

do a 16 años de prisión. Él niega los cargos. Washington señala que ambos, Whelan y Gershkovich, están siendo utilizados como moneda de cambio por Moscú. Y parece que al menos una vez el acuerdo estuvo a punto de cerrarse.

El líder disidente Alexei Navalny fue asesinado en febrero en prisión cuando ya estaba pactado un intercambio de prisioneros, asegura su equipo. Maria Pevchij, mano derecha de Navalny, apuntó poco des-

pués de su muerte que el oligarca ruso Roman Abramovich había actuado como enlace entre funcionarios occidentales y Putin.

Pevchij dijo que el acuerdo incluía al sicario Vadim Krasikov y a «dos ciudadanos estadounidenses», probablemente Whelan y Gerskovich.

La destacada disidente había recibido confirmación a última hora del 15 de febrero de que tal intercambio iba a tener lugar, pero al parecer Putin luego cambió de opinión. Navalny murió al día siguiente.

Con él muerto y con el Gobierno de EEUU bajo presión de las familias de los presos, Moscú

puede renegociar el canje ofreciendo figuras de menor peso. Quedan más presos con al menos un pasaporte extranjero esperando su momento. Vladimir Kara-Murza es un ciudadano ruso y británico que cumple una condena de 25 años en una colonia penal de Siberia acusado de traición. Su condena va más allá del horizonte vital de Putin. La salud de Kara-Murza se ha ido deteriorando. Yla cárcel, como se vio en el caso de Navalny, es un riesgo diario.

#### MOVIMIENTOS EN EL FRENTE

AVANCE RUSO. El ejército ruso anunció ayer la toma de otras dos pequeñas aldeas en las regiones ucranianas de Lugansk y Járkiv. Según el Ministerio de Defensa, esas localidades —Andréyevka y Peschánoye Nízhneye—fueron conquistadas por unidades de la agrupación Zapad, informa Efe. Ambas aldeas, que tenían menos de 100 habitantes antes de la guerra, se encuentran en la misma zona del frente, cerca de la línea administrativa que separa Lugansk de Járkiv.

**PRESIÓN.** Aunque las fuerzas rusas mantienen la presión a lo largo de casi todo el frente ucraniano, avanzan muy lentamente, al contrario que en mayo y junio cuando tomaron varias decenas de localidades en Járkiv. Rusia ha sido incapaz de crear la franja de seguridad que prometió Putin, para reducir los bombardeos contra regiones fronterizas como Bélgorod.

### LAS CAUSAS ELECCIONES EN VENEZUELA





#### 'CARAVANA DE LA LIBERTAD' EN MADRID

Cientos de venezolanos emularon ayer en el centro de Madrid la 'caravana de la libertad' que recorre su país, con el tándem María Corina Machado y Edmundo González al frente. A pie, en moto o bicicleta, subiendo y bajando la Gran Vía, y en Callao, se desplegaron bajo un ambiente festivo para demostrar su esperanza desbordada a una semana de las elecciones. Y sin los obstáculos y la represión con los que el régimen ha castigado a la oposición en Venezuela. «¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!», preguntaban y se respondían unos a otros junto a los improperios tradicionales contra Nicolás Maduro. La revolución ha impedido con distintas artimañas que los cinco millones de posibles electores en el extranjero puedan votar el próximo domingo. / D. L. FOTO: JAVIER BARBANCHO

# Las claves de los aires de cambio en Venezuela

La oposición tiene serias opciones en los comicios, por primera vez en 25 años

El último estudio de Delphos acredita que la ventaja opositora no deja de crecer en Venezuela y nada indica que la tendencia se frene en estos días: 59,1% a favor del opositor Edmundo González; 24,6% para Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los fac-



▶ CAMBIO DE LIDERAZGO. «Machado ha desafiado cualquier tipo de prejuicio sobre ella. Venía siendo un factor más radical que el resto de la oposición y logró desplazar a la oposición tradicional y tomar ese liderazgo sin que ello implicase sacarlos de la toma de decisiones. Es más, los incorporó a sus comandos y ha renovado por completo la percepción ciuda-



DANIEL LOZANO

dana sobre lo que es la oposición», confirmó a EL MUNDO el consultor político Luis Peche. Algo que hubiera resultado imposible sin la victoria apabullante en las elecciones primarias, 93% de los apoyos con más de 2.3 millones de votos. Su rival enton-

ces, el socialdemócrata Carlos Prosperi (4% de votos) ha protagonizado esta semana un «salto de talanquera» (cambio de partido) descomunal, al anunciar públicamente su voto por Maduro. «La gente está convencida de que el liderazgo correcto está al frente de esto, que se trata de un liderazgo fuerte, que no se rinde, que va palante, que no se deja intimidar y que además dice la verdad», precisó para este periódico, bajo anonimato, uno de los colaboradores más estrechos de Machado.

► UNIDAD Y RUTA ELECTORAL. «Es una diferencia fundamental con

las elecciones de 2018, ya que ahora hay un consenso total alrededor de la ruta electoral, que terminó con el acuerdo de postular a Edmundo González», destaca Cristóbal Fernández Daló, antiguo presidente del Congreso. «A lo largo del proceso hubo una pérdida de esperanza en el sentido de que Machado pudiera patear la mesa. Por el contrario se ha mantenido en la ruta electoral, lo que ha desconcertado al chavismo y ha hecho que a una semana de las elecciones se mantenga en la carrera electoral más allá del entorno represivo de las últimas semanas. La esperanza de cambio no sólo sigue viva, sigue creciendo», constata Peche.

▶ CANDIDATO SORPRESA. «Machado ha logrado trasladar su liderazgo a una candidatura, de acuerdo con el resto de factores de la oposición de la Plataforma Unitaria, en torno al nombre del candidato que se inscribió para proteger el puesto, Edmundo González. En dos semanas, un hombre meritorio con una trayectoria brillante en la diplomacia y un ciudadano ejemplar pero prácticamente desconocido, logró ser el candidato de la inmensa mayoría de los venezolanos», sopesa Fernández Daló.

▶TABLERO INTERNACIONAL. «Gobiernos que de forma natural deberían estar aliados a Maduro, como Brasil y Colombia han exigido el respeto al cumplimiento de las normas democráticas, aunque coinciden ideológicamente con Maduro», subraya el expresidente del Congreso. La postura de los vecinos más impor-

#### **SIN MIEDO**

RECORRIDO. En su recorrido por toda Venezuela haciendo campaña por Edmundo González, el candidato opositor, María Corina Machado celebró un mitin en Maturín, estado de Monagas. Ni asomo del miedo que, 'a priori', a cualquiera le podría generar el hecho de pisar un territorio chavista por excelencia, informa Efe.

INJUSTICIAS. «Todas estas injusticias se van a revertir», dijo la líder antichavista, ganadora de las primarias de octubre, pero que no podrá competir por la Presidencia, debido a una inhabilitación administrativa que le impide ejercer cargos de elección popular hasta 2036.

tantes de Venezuela se suma a las negociaciones que Caracas mantiene con Washington, «lo que ha provocado una revisión de quienes exigían una maniobra que impidiera la elección. Hasta hoy prevalecía la sospecha de que el gobierno impediría la candidatura de Edmundo con alguna triquiñuela, pero el chavismo parece concentrado en reducir la brecha electoral y asegurar la victoria mediante procedimientos fraudulentos que en otras oportunidades les proporcionaron victorias cerradas», confirma Fernández Daló.

► MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN

NACIONAL. El 28J va más allá de ser unos comicios normales: son el reflejo del movimiento de liberación nacional nacido de una catarsis provocada por una inmensa herida, que sangra todos los días. La diáspora venezolana, 8,8 millones de personas expulsadas de su país, ha cambiado para siempre el juego político en Venezuela. «Machado ha sabido conectar con el anhelo del reencuentro de la familia y de la unión del país, no solamente desde el punto de vista geográfico entre quienes se fueron y se quedaron, también la necesidad de sanar como país de tantos golpes

duros que nos ha tocado vivir», aña-

de la misma fuente anónima.

►OCASO CHAVISTA. El desgaste del chavismo tras 25 años de revolución y con Maduro 11 años al frente es enorme, un clamor nacional. Más del 70% del país está determinado a que se produzca el cambio. Los motivos sobran: la mayor diáspora en América, la crisis inflacionaria, la emergencia humanitaria, el mayor desfalco de la Historia, las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad... «Es evidente el divorcio entre el gobierno y buena parte del público que lo apoyó, que hoy aspira a un cambio político lo más pronto posible», sentencia Peche.

# MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA EL CONTAGIO REGIONAL

# La respuesta hutí, sin 'líneas rojas'

Los rebeldes yemeníes advierten de una nueva fase en su amenaza contra Israel

#### SAL EMERGUI TEL AVIV

Mientras el puerto de Hodeidah bajo control de los hutíes en Yemen anocheció el sábado en llamas causadas por el bombardeo de Israel, la ciudad turística israelí de Eilat se despertó ayer con el sonido de las sirenas ante un misil balístico disparado por la milicia yemení y neutralizado por el sistema Jetz III en el Mar Rojo.

Horas después del primer ataque aéreo de Israel en Yemen, en respuesta al dron explosivo que mató a un israelí en Tel Aviv, los hutíes anunciaron que atacaron «objetivos importantes con varios misiles» contra Eilat. «Atacamos también un barco estadounidense en el Mar Rojo con misiles y vehículos aéreos no tripulados», indicó su portavoz militar, Yahya Sarea, que añadió: «La respuesta a la agresión israelí está en camino y será grande con la ayuda de Alá».

«No habrá *líneas rojas*. Todas las instituciones sensibles en todos sus niveles serán un objetivo para nosotros», detalló por su parte el portavoz  $del\,grupo\,Mohamed\,Abdulsalam\,tras$ el ataque israelí que causó seis muertos, 80 heridos y enormes columnas de humo en Hodeidah. Los rebeldes yemeníes prometen una «guerra larga» y aseguran que continuarán sus ataques -iniciados a raíz del ataque de Hamas del pasado 7 de octubrehasta que «acabe la agresión contra el pueblo de la Franja de Gaza». «Con el décimo mes de la guerra, el enemigo necesita más presión y disuasión para detener la agresión», declaró su líder, Abdul Malik al-Huthi, prometiendo escalar sus ataques en lo que llamó «inicio de la quinta fase de nuestra escalada». Asimismo, presumió de la penetración del dron: «El sentimiento de peligro, preocupación y

amenaza penetró profundamente en el enemigo israelí».

Pese a que desde hace más de nueve meses los hutíes le han disparado unos 220 misiles, drones y proyectiles -neutralizados en su inmensa mayoría por los sistemas israelíes y sobre todo estadounidenses-, Israel no les atacó hasta este fin de semana. No sólo porque estaba centrado en el resto de milicias proiraníes en Líbano, Siria e Irak, y sobre todo en la masiva ofensiva contra Hamas, sino porque el frente hutí fue asumido por la coalición liderada por EEUU también para proteger la importante ruta comercial en el Mar Rojo ante sus ataques..

#### CONTRAGOLPE DIRECTO

Pese a que ello supondrá un inminente intercambio de golpes en un frente más lejano, Israel decidió responder de forma directa y explosiva debido a la creencia de que EEUU no hace suficiente para intimidarles. Además, espera que pueda contribuir a la reconstrucción de su capacidad de disuasión en la región, golpeada duramente el 7 de octubre (infiltración armada de Hamas) y en la noche del 13 abril (primer ataque directo de Irán).

El puerto de Hodeidah fue elegido por sus instalaciones energéticas y depósitos de armas y para inhabilitarlo como principal entrada de arsenal procedente de Irán. A nivel simbólico, se buscó paralizar el puerto de Hodeidah de la misma forma que los ataques hutíes paralizaron el puerto de Eilat. «Atacamos objetivos militares del grupo terrorista hutí que supone una amenaza global, también contra las economías de muchos países, y que está armada y financiada por Irán», comentó



un oficial de la Fuerza Aérea hebrea. Antes de enviar decenas de aviones (F-35, F-15, de reconocimiento, aviones-cisterna,..) en una de sus operaciones aéreas más complejas (3.400 kilómetros ida y vuelta), Is-

# Entre la rutina de los proyectiles y los planes bélicos

Decenas de miles de israelíes y libaneses en la frontera malviven desde el 7-0

TESTIGO DIRECTO

SAL

**EMERGUI** 

Suenan las sirenas. En unos segundos, proyectiles de Hizbulá chocarán con misiles de neutralización de la Cúpula de Hierro israelí o impactarán en campo abierto, en una base militar, en un edificio o en un coche, como hace poco más de una semana, causando la muerte de un matri-

monio en el norte de Israel. En unos minutos, la Fuerza Aérea israelí bombardeará objetivos de la milicia en el sur del Líbano. En unas horas, vuelta a empezar en la zona fronteriza al borde de la guerra.

Ni siquiera este tenso ritual altera la calma de AvivaRon.«¿Miedo? Yoya tengo 81 años. Yo pasé miedo cuando mi hijo enfermo iba a morir o cuando un taxista me secuestró unas horas en Indonesia», nos dice esta israelí de llama-

tiva biografía (nacida en Zambia e hija de un judío nacido en Gaza hace más de un siglo) que no siempre escucha la sirena de aviso sino las explosiones que vienen después. Y cuando la oye no sale de casa en busca del refugio al otro lado de la calle en la pequeña localidad de Rosh Piná. «Mi marido Avi y yo nos vamos a esa esquina en casa y esperamos. Es mejor eso que salir corriendo y rompernos una pierna», ironiza Ron poniendo humor a la triste realidad.

La pesadilla de decenas de miles de ciudadanos israelíes y libaneses a ambos lados de la frontera se inició el 8 de octubre cuando Hizbulá disparó los primeros misiles para convertirse en frente de apoyo de Hamas

tras el ataque del día anterior. El líder del grupo proiraní, Hasan Nasrala, reiteró que el frente continuará «mientras continúe la agresión en la Franja de

El enclave donde el padre de Ron tuvo que huir en 1929 cuando tenía 15 años. «Siempre creyó en la convivencia y tenía buenas relaciones con sus vecinos en Gaza pero el muftí incitó contra los judíos. Los 200 judíos se salvaron de un pogromo porque el al-

calde y la esposa del oficial británico, que era judía, fueron a casa de mi abuelo, reunieron a todos y les avisaron para que cogieran un tren a Tel Aviv», relata esta mujer que contribuyó al desarrollo de las clínicas y la seguridad social en Israel.

A pocos kilómetros de su casa y la frontera, el centro médico Ziv de Safed funciona bajo la llamada rutina operativa. Es decir, lidia con los efec-



Enfermeras en la maternidad del hospital Ziv, en la localidad de Safed. JALAA MAREY / GETTY

tos de la escalada y se prepara para una situación de guerra abierta en la que el tratamiento se efectuará en espacios subterráneos convertidos en

A la espera del enfrentamiento a gran escala, un muro de hormigón en la entrada del departamento de Urgencias invita a pensar que ya empezó. El peligro no es teórico. En febrero, un proyectil impactó en la entrada del hospital. «Tuvimos mucha suerte porque no explotó. A tres metros había un autobús lleno de gente. De haber explotado, habría habido numerosos muertos y heridos», cuenta el director, Salman Zarka, lamentando que ese día otro misil alcanzó una

base cercana y mató a una soldado. En la guerra del 2006, aún sin las sofisticadas baterías antiaéreas, el hospital fue golpeado por un proyectil. «Yo veo vídeos de Hizbulá donde nuestro centro también está señalizado en un intento de asustarnos», dice.

Tras el 7-O, todos los hospitales israelíes, especialmente en esta zona

#### **MUND**



rael avisó a Estados Unidos (CENT-COM) y seguramente a Arabia Saudí. Para evitar suspicacias, este país árabe negó cualquier implicación en la acción contra el que fuera duro enemigo. El liderazgo israelí cree que el ataque en Hodeidah provocó satisfacción en capitales árabes como Riad, El Cairo, Amán y Abu Dabi, preocupadas por los ataques de los hutíes y la influencia iraní en la región.

Incendio en una planta petrolera de Hodeidah tras el ataque israelí. AFP

El Gobierno vemení internacionalmente reconocido envió un doble mensaje desde Adén. Por un lado, condenó «la agresión de la en-

tidad sionista y su violación de la soberanía de las tierras yemeníes, en clara violación de todas las leyes y normas internacionales», responsabilizándole de las repercusiones en el campo humanitario en el pobre país. Por otro lado, pidió a los hutíes en Saná «no seguir hipotecando el destino de Yemen y su pueblo y arrojándoles a sus absurdas batallas para servir a los intereses del régimen iraní y su proyecto expansionista en la región».

Con siete frentes externos abiertos y una gran presión interna en torno a las negociaciones para una tregua con Hamas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parte este lunes hacia Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Joe Biden, y pronunciar un discurso ante el Congreso.

Ayer por la noche, el mandatario anunció que emisarios israelíes retomarán la negociación el próximo jueves. Mientras la mayoría de las familias de los 120 secuestrados aún en manos de Hamas, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el equipo negociador dicen a Netanyahu que ha llegado el momento de un acuerdo tras más de nueve meses de guerra, ocho de los 32 diputados de su partido le enviaron una carta oponiéndose a la propuesta actual alegando por ejemplo que no puede permitir la retirada militar del Corredor de Filadelfia en el sur de un enclave donde, por otro lado, continúan los ataques.

Los rivales de Netanyahu denuncian que no accede a un acuerdo de tregua, y por tanto la vuelta de los rehenes, debido a las amenazas de dos partidos ultranacionalistas de dejarle sin Gobierno si lo hace.

do suficientes reservas ante la eventual incapacidad de recibir bolsas de sangre desde el centro del país.

«Dos días después del 7 de octubre, bajamos a las zonas blindadas y redujimos el número de camas de 400 a 200. Estamos en una situación intermedia entre la rutina diaria y la preparación ante un evento con muchas víctimas», revela. «Soy doctor y no me gustan las guerras pero esta situación en la que estamos

«Hizbulá se creó para destruir a Israel, el ataque es cosa de tiempo»

«¿Para qué huir si habrá misiles también contra el resto del país?»

bajo la amenaza de misiles no puede seguir y hay que solucionarlo», responde, añadiendo que no ve ningún impedimento para la paz con Líbano. «Hasta el 2000 aquí tratamos heridos libaneses de Maroun El Ras, Bint Jbeil...», recuerda, mencionando la fecha de la retirada israelí.

Zarka, que dirigió la gestión de su país ante el coronavirus, recibe a EL MUNDO horas después de atender ocho heridos por proyectiles. Hasta la fecha, apunta, han tratado más de 300. 110 de los más de 2.000 trabajadores de su hospital son parte de las decenas de miles de evacuados de sus casas en el perímetro fantasmal desde hace casi 300 días a varios kilómetros de la frontera. Quien no se ha ido de Rosh Piná es el director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, Alejandro Roisentul. En su oficina bajo tierra, nos enseña una bolsa de emergencia con ropa y medica-

mentos por si deben quedarse largas semanas en el hospital. Algo inédito en sus 24 años en Ziv. «Estamos en la punta del país. Durante muchos años no pasaba nada en Safed», señala sin olvidar el ataque del 2006 «cuando las salas de cirugía no estaban protegidas como hoy. Estabas operando y scuchabas explosiones»

Preguntamos a este médico de origen argentino si es optimista o pesimista. «Soy realista. Tras vivir aquí desde hace más de 30 años, veo las cosas sin máscaras. No esperamos que Hizbulá nos ame pero sí que se retire al otro lado del río Litani. Hizbulá se creó para destruir a Israel, por lo que es cuestión de tiempo que nos ataque. Israel debe ser muy fuerte para disuadirle a no hacerlo». En 2018, Roisentul trató a heridos sirios evacuados al hospital desde su país. El contacto con el enemigo le llenó de optimismo: «Pensé que uno de los caminos para la paz es la identificación entre las personas. Hay muchos pueblos árabes que quieren la paz, pero también intereses muy fuertes en la región para destruir a Israel».

En el camino a Rosh Piná, el sistemade GPS registra interrupciones como consecuencia de las medidas electrónicas israelíes contra misiles y drones de Hizbulá. La ruta de navegación manual de Ron sigue intacta. Partidaria de un acuerdo de paz con los palestinos, convencida, a diferencia de muchos tras el 7-0, de que es posible y crítica con el Gobierno de «incompetentes» de Netanyahu, destaca la convivencia entre judíos y árabes en Israel. Ron no cree que haya guerra con Hizbulá antes de matizar que «no hay nada seguro en este mundo que se ha vuelto loco». En cualquier caso, no abandonará su casa. «¿Para qué huir si habrá misiles también contra el resto del país? Nos quedaremos aquí. Lo que pasará seguro es que recibiremos cada media hora la llamada de mi hijo y mis nietos», contesta con calma contagiosa

**FINANCIEROS** Convocatoria Juntas, Transformación de Sociedades. Fusiones, Reducción Capital, Disolución Sociedades, etc EL MUNDO BOE, BORME, BOCAM -E-mail: publicidad@debod.com

#### ALIANZA EDITORIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionis-tas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, C/ Valentín Beato, nº 21, a las 10:00 horas del día 9 de septiembre de 2024, en primera convocatoria, y al día siguiente, 10 de septiembre en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Cese y nombramiento de consejo de administración.

SEGUNDO.- Delegaciones y autoriza-

TERCERO.- Aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores con arreglo a lo dispuesto en

El derecho de asistencia, la representación y el derecho de voto se ejercerán conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la ley.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho de información y demás dere-chos que les asisten de conformidad a la lev de sociedades de capital.

Madrid, 19 de julio de 2024.

Secretario del Conseio de Administración

CENTRE ESPORTIU MANACOR, S.L.

INTERNATIONAL TENNIS ACADEMIES, S.L. (SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACIÓN)

(SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACIÓN)

Conforme al artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, entre otros, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (el "RDL 5/2023"), se hace público que con fecha 19 de julio de 2024, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Centre Esportiu Manacor, S.L. (la "Sociedad Escindida") ha aprobado, por unanimidad, la escisión parcial de esta última, mediante el traspaso en bloque por sucesión universal de una parte de su patrimonio constitutiva de una unidad económica a favor de una sociedad limitada de nueva creación que se constituirá con motivo de la escisión y que se denominará International Tennis Academies, S.L. (la "Sociedad Beneficiaria"), recibiendo los socios de la Sociedad Escindida un número de participaciones proporcional a su respectiva participación en la Sociedad Escindida, la cual reducirá su capital en la cuantía necesaria. Todo ello, en los términos del proyecto de escisión suscrito al efecto por en la cuantía necesaria. Todo ello, en los términos del proyecto de escisión suscrito al efecto por el órgano de administración de la Sociedad Escindida. Se hace constar que no ha sido necesario el informe de los administradores ni expertos independientes sobre el proyecto de escisión, así como tampoco el balance de escisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1

Gerial 2/2023. Se hace constar, asimismo, (i) que el acuerdo de escisión ha sido adoptado al amparo de lo dispuesto por el artículo 9 del RDL 5/2023, así como (ii) el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de la Sociedad Escindida a obtener el texto íntegro del acuerdo de escisión adoptado Manacor (Mallorca), 19 de julio de 2024.

El Presidente y el Secretario no consejero del Consejo de Administración de Centre Esportiu Manacor, S.L.: D. Sebastián Nadal Homar y D. Joaquín Giráldez Quiroga.

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE HELIOS DICA, S.L.U., SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOMECA, S.A.U., NASEGSA, S.L.U., DS AUTOMATION, S.L.U., INTRA AUTOMATION EMPROGAL, S.L.U., POR PARTE DE DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023 de 28 de junio, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, "LME"), se hace público que el Socio/Accionista Único, respectivamente, de HELIOS DICA, S.L.U., SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOMECA, Accionista Unico, respectivamente, de HELIOS DICA, S.L.U., SOLUCIONES INDUSTRIALES I ELOMINEA, S.L.U., INTRA AUTOMATION, S.L.U., INTRA AUTOMATION, S.L.U., INTRA AUTOMATION, S.L.U., PROPER S. L.U., S. L.U., SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOMECA, S.A.U., NASEGSA, S.L.U., DS AUTOMATION, S.L.U., INTRA AUTOMATION, S.L.U., EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, S.L.U., PMECATRONICA, S.L.U., PMPROGAL, S.L.U. (Sociedades) Absorbidas) por parte de DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. (Sociedad Absorbente), con disolución sin liquidación de las Sociedades Absorbidas y transmisión en bloque por sucesión universal de todo su patrimonio a favor de la Sociedad Absorbente, sin ampliación de capital social de la Sociedad Absorbente, y subrogándose ésta en todos los derechos y obligaciones de las Sociedades Absorbidas.

La fusión se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 53 y 56 de la LME, puesto que la Sociedad Absorbente y las Sociedades Absorbidas son, todas ellas, sociedades de carácter unipersonal, encontrándose íntegramente participadas todas ellas por el mismo Socio/Accionista Único, siendo este un supuesto asimilado a la absorción de sociedades íntegramente participadas. En Unico, siendo este un supuesto asimilado a la absorcion de sociedades integramente participadas. En consecuencia, la fusión se lleva a cabo: (i) sin la inclusión en el Proyecto de Fusión de las menciones previstas en el artículo 40 del RDLME, (ii) sin la elaboración de la sección destinada a los socios del informe de administradores sobre el Proyecto de Fusión, (iii) sin la elaboración del informe de experto independiente sobre el Proyecto de Fusión, (iv) sin necesidad de aumento de capital en la Sociedad Absorbente, (v) sin la adopción por el socio único de las Sociedades Absorbidas de la decisión de la Fusión.

La fusión se realiza igualmente conforme al procedimiento de acuerdo unánime regulado en el artículo 9º de la LME, que ha sido adoptado conforme a lo dispuesto en el Proyecto Común de Fusión por Absorción suscrito y firmado por el Órgano de Administración de todas las sociedades intervinientes, el cual no ha sido publicado o depositado previamente, y que han servido a la operación como balances de fusión, los cerrados a 31 de diciembre de 2023, debidamente auditados en los casos que así resultaba preceptivo

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las sociedades intervinientes se nace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las sociedades intervinientes a solicitar y obtener gratuitamente el texto íntegro del acuerdo de fusión y los balances de fusión, debidamente auditados en los casos que así resultaba preceptivo, en los términos del artículo 10 LME. Asimismo, se hace constar el derecho de protección que asiste a los acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión, durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la publicación del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 13 LME.

Lo aquí expuesto se pone de igual modo en conocimiento de los trabajadores y sus representantes, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2023, para el ejercicio de los derechos que legalmente les corresponden.

Zaragoza, a 30 de junio de 2024.

-D. José Giménez Miral, persona física representante de DESCOURS ET CABAUD IBERICA, S.L.U. dministrador Unico de HELIOS DICA, S.L.U., SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOMECA, S.A.U., NASEGSA, S.L.U., DS AUTOMATION, S.L.U., INTRA AUTOMATION, S.L.U., EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, S.L.U., RP MECATRONICA, S.L.U. v EMPROGAL, S.L.U.; v D. José Giménez Miral sejero Delegado del Consejo de Administración de DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.



cercana a Siria y Líbano, recibieron la consigna de mejorar la preparación ante una guerra. En el de Safed, practican el escenario sin electricidad. O el modelo de *hospital isla* en caso del bloqueo de carreteras ya sea por incendios causados por misiles libaneses o por tanques israelíes de camino a la frontera. Así, han acumula**ANUNCIOS** 

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

#### **REALISMO**

«Respeto al legislador, pero pasar del 10% de cuota de coches eléctricos al 100% en 12 años es muy complicado»

#### **OBJETIVO CLIMÁTICO**

«No debemos aprovechar la ralentización del mercado para abandonar por completo el objetivo. Sería un error»

#### SANCIONES AL SECTOR

«Si el próximo año sigue la tendencia, la reglamentación costará al sector 10.000 millones en multas»

#### REGULACIÓN EUROPEA

«La realidad es que la reglamentación europea se ha hecho sin un análisis de impacto exhaustivo»

# LUCA DE MEO

# «La verdad: no vamos por buen camino para coches 100% eléctricos en 2035»

El máximo ejecutivo mundial del grupo Renault reclama a las nuevas instituciones de la UE «más flexibilidad» en el calendario y la reglamentación para cumplir los objetivos de electrificación en el parque automovilístico europeo y español. «Si los clientes no nos acompañan, somos todos responsables»

Luca de Meo (Milán, 1967) es el presidente de la asociación europea de fabricantes de automóviles ACEA y consejero delegado de Renault Group desde 2020 tras cinco años al frente de Seat. Concede esta entrevista a cuatro periódicos de las cuatro grandes economías de la UE —por parte de España, EL MUNDO— y su mensaje es claro: o la UE adopta más flexibilidad en la transición energética y escucha al sector o seguirá perdiendo cada vez más la partida frente a China.

Pregunta. ¿Sigue creyendo que la venta de coches nuevos de combustión en Europa llegará a su fin en 2035? La oposición a este objetivo ha aumentado en los últimos meses, sobre todo en Alemania y Francia...

Respuesta. Cuando se tomó la decisión hace dos años, Francia y el Grupo Renault defendieron la postura de que 2035 era demasiado pronto y que había que apuntar a 2040. También pedimos que se respetara el principio de neutralidad tecnológica y que el cálculo de las emisiones de CO2 tuviera en cuenta todo el ciclo de vida del coche, de la cuna a la tumba. Y no sólo lo que sale por el tubo de escape. Sobre estos tres temas, no he cambiado de opinión. Necesitamos un poco más de flexibilidad en el calendario. Ahora bien, no debemos utilizar la actual ralentización del mercado como excusa para abandonar el objetivo por completo. Sería un grave error estratégico.

**P.** ¿Por qué?

R. La industria automovilística europea ha invertido decenas de miles de millones de euros en esta transición. ¿Vamos a tirarlos por la ventana? No. Las autoridades políticas no pueden cambiar de opinión justo cuando todos nuestros esfuerzos es-

tán dando sus frutos con la llegada de nuevos modelos al mercado. No debemos rechazar el progreso. Todas las sociedades que han rechazado el progreso a lo largo de la historia han perdido. Yla electrificación de la industria

automovilística forma parte del progreso. Yo añadiría que la nueva generación de coches, los que dan al cliente una experiencia completamente diferente gracias a nuevas arquitecturas de *software*, con posibilidad de actualizaciones a distancia, son todos coches 100% eléctricos (VE). La cuestión es de ritmo. Respeto lo que decida el legislador. Pero pasar del 10% de cuota de mercado de VE al 100% en 12 años es realmente muy complicado. No somos los únicos que lo decimos.



CARLOS

P. ¿Qué quiere decir con «calendario flexible»? ¿Posponer la fecha límite de 2035 o decir que el objetivo no es el 100%?

R. Todos hablan de 2035, pero primero hay que analizar los plazos de 2025 y 2030. Hasta la fecha, la ma-

yoría de los países no han superado el 5% de cuota de mercado para los vehículos eléctricos, mientras que a los fabricantes se les pide que alcancen más del 20% el año que viene, y el mercado europeo en su conjunto está en el 15%. El ecosistema tiene que avanzar en conjunto, todos juntos. A eso me refiero cuando pido flexibilidad y agilidad. Fíjense en lo que está ocurriendo en Reino Unido este año. Allí también se pide a los fabricantes que contribuyan con el 22%, y el mercado está lejos de estar prepara-

do. Si el año que viene el mercado sigue la misma tendencia que hoy, la normativa CAFE [Corporate Average Fuel Economy, que impone a los fabricantes un umbral de emisiones de CO2] costará a los fabricantes europeos más de 10.000 millones de euros en multas. O tendríamos que dejar de producir dos millones de vehículos híbridos. Sería absurdo.

P. ¿Está Europa rechazando el progreso?

R. Los chinos nos llevan claramente la delantera. Los reguladores, los mercados financieros y las empresas de Europa deben impulsar el progreso tecnológico. Esta transformación es un deporte de equipo: los fabricantes de automóviles necesitan que todo el ecosistema se una a ellos en esta carrera.

P. Cuando llegó a la presidencia de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), advirtió de los «riesgos de desindustrialización de nuestro continente». ¿Qué respuesta obtuvo?

R. La realidad es que, desgraciadamente, la normativa europea del automóvil se elaboró sin un análisis de impacto exhaustivo. Hoy, la idea de una estrategia industrial está más presente, y eso me da esperanzas. Soy optimista y luchador por naturaleza, de lo contrario no sería el jefe del Grupo Renault, pero está claro que no podemos perder más tiempo.

P.¿Cuándo alcanzarán los coches eléctricos el 80% o el 90% de cuota de mercado? ¿Hay que pensar en otras formas de reducir las emisiones de carbono?

R. Los coches eléctricos son sólo una solución. No olvidemos que la normativa sobre CO2 va dirigida a los nuevos modelos, mientras que el número de coches en circulación nunca se tiene en cuenta.

#### LA PRIMERA DECISIÓN QUE TOMÓ CON ESPAÑA NO ENTENDIDA EN PARÍS

Luca de Meo guarda buen recuerdo de su etapa en España al frente de Seat y, pese a los problemas, reivindica que su primera decisión al llegar a Renault fue producir cinco modelos en España, lo que le granjeó, según recuerda, incomprensión en París porque se pensaba que hacía «demasiado por España» antes de

resolver la situación en Francia. Declina comentar la reciente dimisión de su sucesor en Seat, Wayne Griffiths, como presidente de la patronal española Anfac, aunque resalta su «aprecio» por él. Su brazo derecho en Renault en España, Josep María Recasens, acaba de asumir la presidencia de Anfac con el

mensaje continuista de que hay que relanzar el vehículo eléctrico. «Además, lo tenemos que hacer rápido porque si no perderemos el tren y otros países ocuparán este espacio». Luca de Meo no oculta que hay una carrera entre países y que también su propio país de origen, Italia, puede perder producción en favor incluso de España si juega mejor sus cartas. Demasiada competencia como para que España pierda tiempo.

### ACTUALIDAD ECONÓMICA

#### **RETO DEL GOBIERNO**

«España no está aún preparada para los coches eléctricos. Hay un retraso claro en las infraestructuras»

#### **DUDA CON ESPAÑA**

«¿Fabricaremos un vehículo eléctrico en España? Nos hacemos esa pregunta para la próxima generación en 2028»

#### **CHINA**

«Los chinos nos sacan una generación de ventaja. Vieron la oportunidad eléctrica mientras hablábamos del diésel»

#### FRICCIÓN CON MELONI

«Nuestra propuesta para recarga es buena para Italia. Pero si cierran la puerta, iremos a España u otro sitio»



Incluso si imaginamos que se venderán 15 millones de coches eléctricos en diez años, ¡todavía habrá 280 millones de coches circulando por Europa! Harán falta al menos 20 años para hacer la transición. Por eso sería prudente acelerar al mismo tiempo la renovación del parque. Entre las normas Euro 1 y 6, hemos conseguido reducir los contaminantes en un 90%, y la eficiencia energética también ha mejorado notablemente. Así que tenemos que facilitar a los consumidores la renovación de sus coches. En segundo lugar, tenemos que estudiar qué podemos hacer en cuanto a tipos de combustible. Ésa es una solución. En los próximos 10 años, no habrá suficientes vehículos eléctricos para tener un impacto real en la descarbonización. Tenemos que impulsar los híbridos enchufables, como están haciendo los chinos. En la ruleta, no se puede apostar todo a un color.

P. ¿En Renault han anunciado que todos sus coches en Europa serán 100% eléctricos en 2030. ¿Sigue eso en pie tal como va el mercado?

R. Lo cierto es que aún no estamos en el buen camino para alcanzar el 100% de coches eléctricos en 2035. Ésa es la verdad. Si los clientes no nos siguen, todos somos responsables. Tenemos que reducir costes. Hay que instalar infraestructuras de recarga mucho más rápido. La electricidad descarbonizada debe estar disponible a un precio más bajo. El problema es que todos miran hacia 2035. A nosotros nos preocupan plazos mucho más cortos. Las normas actuales ya son extremadamente estrictas y costosas.

P. ¿Por qué no avanza el coche eléctrico en España, a pesar de que el Gobierno es uno de sus más fervientes defensores?

R. Es evidente que existe una correlación entre el poder adquisitivo y la penetración de los coches eléctricos en Europa. Era de esperar. Necesitamos tiempo para abaratar los costes. Además, España es un país grande, con grandes distancias, y no está del todo preparado para el uso eléctrico. También es claro que hay un retraso en España con las infraestructuras para los VE.

P. ¿Producirán más en España?

R. En España se fabrican ya cinco modelos y en Francia me han criticado por ello. Ya sea en Palencia, Valladolid o Sevilla, no hay ningún problema hasta 2030. ¿Se fabricará un coche eléctrico en España? Nos hacemos esa pregunta para la próxima generación, es decir, a partir de 2028 o 2029, hasta 2035.

P. En Italia, quieren invertir en Free to X, la empresa de recarga de las autopistas. Se dice que a Giorgia Meloni no le gustaría que esta operación saliera adelante, ya que el Estado francés tiene una participación en su empresa...

R. Nuestra propuesta es buena para Italia, ya que impulsaría la infraestructura de recarga y ayudaría a los italianos a viajar en eléctrico. Pero si se cierra la puerta, es una pena, invertiremos en España o en otro sitio. P. Con el Twingo, ¿podrán ofrecer un eléctrico que cueste menos que su equivalente de combustión?

R. Sí. Con la normativa Euro 7, los motores de combustión son cada vez más caros porque son muy sofisticados, con filtros, y cada vez más con tecnología híbrida, que es una palanca importante para cumplir nuestros objetivos de reducción de emisiones de CO2.

P. ¿Cómo van los pedidos del R5 y Scenic?

R. Es demasiado pronto para decirlo. Los dos coches aún no están en los concesionarios. Pero aún no hemos desplegado nuestra estrategia de ventas en todos los canales, especialmente en las flotas de empresas, y sólo estamos en la fase de lanzamiento en otros países. Podremos hacer un primer balance a finales de año para el Scenic, y en el primer semestre de 2025 para el R5.

P. Usted intentó trabajar con VW en un coche eléctrico de bajo coste. ¿Por qué fracasaron las negociaciones?

R. La verdad es que no lo sé. VW decidió, en el último momento, ir por libre en este proyecto en lugar de unir fuerzas con nosotros. Personalmente, creo que tenemos el mejor proyecto en este segmento en Europa, y vamos a demostrarlo muy pronto con nuestro nuevo Twingo. La cooperación habría sido una oportunidad para compartir los costes fijos y alcanzar mayores volúmenes. Personalmente creo también que contaba con el fuerte simbolismo de ver a dos grandes empresas tradicionales europeas hacer juntas una revolución. En Europa no sabemos hacer lo que hacen los chinos: saben compartir tecnología e inversiones entre fabricantes. P. ¿Debería la UE adoptar una postu-

P. ¿Debería la UE adoptar una postura aún más firme frente a China e imponer aranceles comparables a los que aplica Estados Unidos?

R. Los chinos vieron la oportunidad de dar un salto tecnológico con los vehículos eléctricos muy pronto, cuando nosotros aún hablábamos de diésel. Nos llevan una generación de ventaja. Pero no debemos politizar la cuestión de los derechos de aduana. Para mí, es una cuestión técnica y jurídica. Tenemos las normas de la OMC y debemos respetar el principio de reciprocidad. Hay cientos de cuestiones comerciales de este tipo en los cajones de la Comisión Europea. El problema es que cuando afecta a la industria automovilística, se hace extremadamente visible. Cuando afecta a los pequeños productores de queso, ¡a nadie le importa!

P.¿Es buena idea que Europa atraiga plantas de ensamblaje chinas?

R. Evidentemente, es un intento de eludir los derechos de aduana. Pero también creo que hay que encontrar acuerdos con los chinos, porque la industria china puede aportar mucho a la europea, al estimularla a través de la competencia, y porque aporta tecnología y materias primas.

P. La posibilidad de otra presidencia de Trump en Estados Unidos hace temer una guerra comercial en toda regla. ¿Qué opina al respecto?

R. Esta es una pregunta principalmente para Ursula von der Leyen y la Comisión. En términos más generales, diría que estamos en un mundo que se cierra. He vivido toda mi vida en un mundo que se abría. Y eso fue bienvenido, no sólo para las empresas. Creo que vamos a echar de menos ese mundo abierto. Pero en Europa no tenemos otra opción que adaptarnos. P. ¿La actual inestabilidad política en Francia es un problema para una empresa del tamaño de Renault?

R. Una empresa necesita claridad. Espero que esta situación se resuelva lo antes posible. Más allá de la situación actual, los políticos deben comprender que las cuestiones de estrategia industrial van más allá del ciclo de un gobierno o de unas elecciones, y comprometen al país durante diez o quince años. Esta estabilidad es esencial, al igual que la estabilidad de las ayudas a la compra, que no pueden variar de un año a otro según cambien los presupuestos. Para tomar decisiones, necesitamos visibilidad.

P. El Grupo Renault acaba de firmar un acuerdo con la china CATL y la coreana LG para pasar a la tecnología de baterías LFP, más barata pero con menos autonomía. ¿Todo el sector tendrá que pasarse a esta tecnología?

R. Hemos decidido variar nuestra gama de baterías porque la química LFP empieza a ofrecer una densidad energética suficiente para satisfacer las necesidades de los clientes. También es más barata y menos dependiente de ciertos metales raros. Por otro lado, es más pesada que la tecnología NMC, y la carga es más lenta. Así que siempre habrá una química premium, y una química LFP de buena calidad pero menos premium. Era de esperar: no todos los coches de combustión interna están equipados con motores de seis cilindros.

P. Será complicado para las empresas que han apostado todo a la NMC...
R. Creo que los fabricantes de baterías pueden cambiar de uno a otro. Para empresas como la nuestra, revisar total o parcialmente los compromisos de pedido o de inversión tiene necesariamente un impacto en la valoración de los proyectos. La buena noticia para el Grupo Renault es que en su momento no teníamos dinero para comprometernos a construir gigafactorías de las que seríamos propietarios. Eso nos da mucha más flexibilidad hoy en día.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. DAVID S. BUSTAMANTE

# Díaz ofrece a CEOE más horas para repartir de forma irregular en el año

Trabajo cede a ampliar el porcentaje de jornada distribuible para atraer a la patronal

#### CRISTINA ALONSO MADRID

El Gobierno ha ofrecido a la CEOE la posibilidad de duplicar las horas de trabajo que las empresas pueden repartir de manera irregular a lo largo del año para cubrir picos de actividad. En un nuevo intento por atraer a la patronal a un eventual acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa esta cesión, según revelan a EL MUNDO distintas fuentes del diálogo social involucradas en las negociaciones. Los empresarios, de momento, siguen sin dar su brazo a torcer, aunque este mismo lunes van a valorar las últimas propuestas del Ejecutivo a puerta cerrada para definir su posicionamiento -y sus líneas rojas- de cara a la próxima reunión.

Tras debatir con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales la semana pasada, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, comunicó en rueda de prensa que el Ministerio estaba dispuesto a ampliar el plazo de entrada en vigor de la nueva jornada de 37,5 horas hasta finales de 2025 y deslizó que la mesa estaba estudiando «mecanismos que permitan cierta flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo». Se refirió específicamente a la distribución irre-

gular de la jornada, que en estos momentos permite a las empresas repartir hasta un 10% de la jornada laboral a lo largo del año para cubrir picos de actividad, y aseguró que se está trabajando en propuestas para mejorar los márgenes de distribución irregular, pero no fue más allá.

Pues bien, según desvelan las fuentes consultadas, el Ministerio ha planteado una mejora de la distribución irregular de la jornada en dos sentidos. Primero, se permitirá a las empresas que apliquen el porcentaje de reparto desigual sobre la jornada

anual vigente en el momento de entrada en vigor de la norma y no sobre las 37,5 horas, tal y como ya plasmó en la última propuesta por escrito a la que ha tenido acceso este medio. Y segundo y más relevante, se incrementará ese porcentaje de jornada que se puede distribuir a lo largo del año y que en este momento se sitúa en el 10%.

Fuentes de la CEOE aseguran que el Ministerio llegó a ofrecer la posibilidad de duplicar ese porcentaje y situarlo en el 20%. Si bien los sindicatos evitan concretar las cifras que

#### CCOO Y UGT AMENAZAN CON MOVILIZACIONES DESPUÉS DEL VERANO

El Ministerio de Trabajo volverá a sentarse a la mesa con la patronal y los sindicatos exactamente en una semana, el próximo lunes, 29 de julio. En esa cita se debatirá una nueva propuesta gubernamental en la que se espera que los negociadores de Yolanda Díaz hayan puesto negro sobre blanco las líneas básicas de los asuntos planteados en el último encuentro, incluido ese mayor margen para la distribución irregular de la

jornada laboral. Con todo, la posibilidad de que los agentes sociales lleguen a alcanzar un acuerdo en esa reunión es remota. Todavía queda mucho por pulir y cada vez se vislumbra más un escenario de movilizaciones sindicales a la vuelta del verano ante la dificultad para cerrar un pacto en agosto.

se valoraron en la mesa, sí confirman que el secretario de Estado se abrió a elevar el porcentaje de horas que se pueden distribuir «a expensas de que la patronal entre en la negociación». «Se ha teorizado sobre ello, pero no hemos cerrado un porcentaje», afirman desde la UGT, que ve la cesión del Gobierno en este punto como un «vehículo para que la CEOE se siente a negociar», aunque advierten de que estarán vigilantes para que se respeten, en todo caso, las condiciones legales vigentes, como el descanso mínimo de 12 horas entre turnos, y se puedan «pulir el resto de garantías».

«Nos vamos a oponer a cualquier cambio hasta que no haya una voluntad explícita por parte de CEOE de pactar la reducción de jornada», avisan desde CCOO. En el sindicato que lidera Unai Sordo, de todos modos, no creen que esta medida llegue a tener demasiada trascendencia, ya que hoy en día ya se pueden utilizar las distribuciones irregulares que se fijen por convenio, siempre que se respeten los descansos y se garanticen todas las condiciones de salud laboral. No parece, por tanto, que esta eventual cesión del Gobierno a los empresarios vaya a suponer un obstáculo insalvable en la negociación tripartita.

#### El Congreso vota la senda de déficit y la supresión del IVA del aceite

#### EL MUNDO MADRID

Arranca una semana clave en la agenda económica del Gobierno. El Congreso votará mañana los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, un paso imprescindible para la tramitación de los Presupuestos de 2025 que el Ejecutivo quiere tener listos para final de año.

El orden del día de este martes incluye otro punto clave: la votación del último decreto anticrisis que incorpora medidas como la eliminación del IVA del aceite de oliva y la prórroga de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición del corte de suministros a familias vulnerables o la subida de sueldos de los funcionarios.

Respecto al trámite presupuestario, el Ejecutivo proyecta un repunte del PIB del 2,4% para este año y del 2,2% en 2025, por lo que ha propuesto una senda fiscal que dejará el déficit público en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027. La Administración Central asumirá el mayor ajuste, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. El objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (o%).

A estos objetivos les acompaña un techo de gasto, que no se vota, que establece un tope de 199.171 millones de euros y que incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 22.881 millones, un 7% más que en 2023, lo que dejará el déficit del Sistema en el 0,2% en los tres próximos años, según el Gobierno.

#### SIN PODER DE VETO

El Ejecutivo confía en que la senda fiscal sea respaldada por el Congreso. Otra cosa será lo que suceda en el Senado, donde el PP puede tumbarlos. Pero esto no impedirá la tramitación de las cuentas públicas porque el Gobierno ha eliminado ese poder de veto y bastará una mayoría simple en su vuelta al Congreso.

En paralelo, el Ejecutivo negociará hasta el último momento para amarrar los apoyos al último decreto anticrisis que no sólo incluye las ayudas y rebajas fiscales, sino que abarca más aspectos como la financiación autonómica, la revalorización de los salarios de empleados públicos o el ajuste del IRPF para los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional.



# ACTUALIDAD ECONÓMICA

**DINERO FRESCO.** Dinamarca encabeza el toque de atención a la Comisión Europea por dejar fuera a varios países del procedimiento de déficit excesivo

# La queja de seis países en la UE al no ser España expedientada

Un organismo comunitario importante pero desconocido es el Comité Económico y Financiero de la UE que preside el finlandés**Tuomas Saarenheimo**. Está formado por representantes de los ministerios de Finanzas de

la UE, vigila lo que hace la Comisión Europea –incluidos los fondos europeos–y prepara las reuniones del Eurogrupo y Ecofin.

Es en el seno de este grupo en el que consta en acta, según ha podido confirmar ELMUNDO, la queja expresada por Dinamarca –y apoyada por otros cinco países, incluido Alemania-por la decisión de la Comisión Europea de dejar fuera a economías como España del expediente a los que tienen descontrolado su déficit. Se trata del llamado Procedimiento de Déficit Excesivo en el que el gabinete que preside la reelegida Ursula Von der Leyen decidió el pasado 19 de junio expedientar sólo a Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia y dejar fuera a, sobre todo, España, tras no pocas dudas de sus técnicos. Éstos centran su inquietud en Francia, lógicamente, pero también preveían incluir inicialmente a España en la lista negra por el incumplimiento en el déficit y deuda en 2023.

Sus superiores dan credibilidad, por ahora, a la versión del ministro de Economía, **Carlos Cuerpo**, de que en

**LA EFEMÉRIDE** 



2024 sí respetará el objetivo de déficit del 3%, por loque exceso de 2023 (3,6%) habría sido solo «temporal». No obstante, la Comisión subraya que seguirá vigilando a España a la vuelta del verano, por si no es tan coyuntural.

Este éxito del Gobierno español con Von der Leyen, reelegida el pasado día 18 también con los votos socialistas, no convence, entre otros, a Dinamarca, según confirman a este diario fuentes gubernamentales danesas. «No tenemos nada contra España en particular, pero creemos que las reglas del Procedimiento de Déficit Excesivo deben ser respetadas en su totalidad». Dinamarca no forma parte de la Eurozona, pero estas fuentes explican por qué han encabezado la protesta: «Para Dinamarca es importante que el control del déficit sea respetado en toda la UE, incluida la Eurozona y que estén saneadas las cuentas públicas de todos nuestros socios».

En consecuencia, así consta en acta la queja, según confirman en el Gobierno danés. «Se recuerda que el procedimiento de déficit excesivo basado en el criterio de déficit establecido en el Reglamento (CE) 1467/1997 no se ha modificado con la reforma de la gobernanza económica acordada por el Consejo, y considera que la aplicación del procedimiento debe basarse en normas y seguir la prácti-



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la reelegida presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. AP

ca establecida, según la cual los Estados miembros con déficit superiores al 3% del PIB estarán sujetos a un procedimiento de déficit excesivo». Esta declaración danesa fue apoyada, según confirman fuentes comunitarias, por Alemania, Austria, Irlanda, Suecia y Países Bajos. En ella se admite que se puede hacer excepciones con estados miembros, pero, cuando presentan una deuda superior al

«Las reglas deben ser respetadas en su totalidad», dicen los daneses

Países Bajos: «Apoyamos una reevaluación de España en otoño» 60% del PIB – España casi la dobladeben respetar «plenamente» las condiciones que permiten calibrar su descontrol como meramente «temporal», lo que, a su juicio, es muy cuestionable en los casos descartados polémicos. Además de España fueron salvados República Checa y Eslovenia.

Sin embargo, esta declaración queda por ahora en toque de atención a
Bruselas, porque en las reuniones de
la semana pasada del Eurogrupo y
Ecofin no hubo revuelta oficial de los
ministros, sólo «un intercambio de
opiniones», según el comunicado oficial. La versión oficial del Ministerio
holandés de Finanzas es que no rechaza la exclusión de España, pero sí
recalca esto: «El Gobierno holandés
apoya que la Comisión Europea siga
supervisando y reevaluando la situación fiscal de España, la República
Checa y Eslovenia en otoño».

Hay que tener en cuenta también que el procedimiento de déficit ha perdido relevancia en las nuevas reglas fiscales de la UE. Lo clave es el plan de ajuste plurianual que deberán presentar los gobiernos en otoño y que, atención, será ya evaluado por la nueva Comisión Europea con una correlación de fuerzas más orientada a un cumplimiento más estricto.

La propia presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, lanzó una primera presión el jueves tras mantener los tipos de interés: «Aplicar plenamente y sin demora el nuevo marco ayudará a los gobiernos a reducir los déficits presupuestarios y los ratios de deuda de forma sostenida». ¿Y no lo está haciendo España? No, según la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, que ve «riesgo de incumplimiento» con la UE con un crecimiento del gasto primario neto del 4,3% en 2024 frente al límite del 2,6%».

De momento, el Gobierno español se ha movido bien en altos despachos de la actual Comisión Europea, pero la vigilancia continúa y con presión creciente.



Siga a Carlos Segovia en Twitter: @carlossegovia\_ carlos.segovia@elmundo.es

#### **EL PERSONAJE**

#### HAY YA «INSIGNIFICANCIAS»...



El que fuera ministro de Hacienda socialista, Carlos Solchaga, ha recibido un libro de amigos con motivo de haber cumplido 80 años. Escriben, entre otros, su ex jefe, Felipe González, que elogia la dureza del ministro, aunque le pusiera en dificultades más de una

vez, como cuando rechazaba nombramientos que el propio presidente del Gobierno ya había comunicado al elegido. Solchaga pertenece a la camada de titulares de Hacienda que, como Pedro Solbes, defendían que gobernaban en coalición con el resto de ministros. Es decir, que sabían que se tenían que enfrentar al resto por el bien –otra cosa es que acertaran siempre u opusieran suficiente resistencia— de las arcas públicas. Por eso es tan arriesgado que la actual ministra, María Jesús Montero, debe obedecer al jefe por doble vía: por el Gobierno y por ser 'número dos' del PSOE.

**80 AÑOS DE UN MINISTRO DURO** 

#### IIAI IA WINSIGINII



La justicia dirá si en la conducta de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, hay algo delictivo, pero es falaz sostener que no hay «nada reprochable» o que está «todo bien» como ha venido afirmando su marido. De hecho, pese a la

nada regeneradora actitud de Moncloa, hay una pequeña evolución. El ministro Félix Bolaños, dijo el viernes que en «la persecución cruel» contra ella hay «insignificancias». Esto último supone pasar por fin de decir que «no hay nada» a que algo hay, pero, eso sí, sin trascendencia. ¿Es insignificante que la interventora de la Complutense descalifique dedazos de Gómez con dinero público saltándose los controles? O, sobre todo, ¿lo es que la UCM pida al juez que investigue si hay «apropiación indebida» al registrarse la marca de la 'web' estrella de la cátedra?

#### **PARA SEGUIR**

#### ...Y HA FALTADO 'COMPLIANCE'



Ante la inexistencia de un código que impida a cónyuges de jefes de gobierno pedir dinero a empresas reguladas o públicas, en todo el caso de Begoña Gómez habría sido un escudo la aplicación de *compliance* en las empresas que colaboraron con ella. Se trata

del cumplimiento de no sólo leyes, sino de normas de buena gobernanza y no ha sido ejemplar precisamente en Telefónica, Google o Indra con sus aportaciones gratuitas a la plataforma. Es más claro al ver el ejemplo contrario: el contrato previo de la Fundación IE a Gómez en la etapa de Carlos Mas en 2018. Aun siendo muy discutible el fichaje y si se cumplió el contrato plenamente, su asesor en la materia, Baker&Mackenzie, introdujo al menos una cláusula que prohibía a Gómez hacer en el IE lo que ella hizo después en la cátedra pidiendo ayuda gratis a, por ejemplo, Indra.

> Cuando crees que lo has visto todo, te descubrimos tu nuevo rincón favorito



# VIAJES

Aquí encontrarás la mejor información para tus viajes, consejos, guías útiles y ¡muchas cosas más!

Síguenos en











#### **DEPORTES**

#### TADEJ POGACAR

TRES VECES GANADOR DEL TOUR. Tras

volver a perder el año pasado ante Vingegaard, diseñó un plan de mejora con acento español

# La ciencia (ficción) detrás de un doblete histórico

#### LUCAS SÁEZ-BRAVO NIZA

ENVIADO ESPECIA

Cuando las multitudes le aclaman, le chillan y le ruegan en los largos pasillos que en cada salida se forman en el protocolo de la estampa de firmas, cuando rodean el bus del UAE Emirates, cuando le persiguen incluso en los hoteles de paso perdidos por Francia, a Tadej Pogacar se le intuye abrumado. Como los tímidos enfermizos, no sabe muy bien cómo reaccionar ante el fenómeno fan. Un brazo arriba, una media sonrisa. Él sólo es una estrella del rock encima de la bicicleta. Ahí sí, la transformación, los gestos, el colmillo, la inclemencia. El show.

En Niza, bajo el sol del Mediterráneo, tan lejos del Arco del Triunfo parisino, el esloveno se hizo leyenda. Son tantas las comparaciones con los mitos del ciclismo, los récords devorados... El nombre más repetido es el de Marco Pantani, el último ganador del doblete Giro-Tour, hace 36 años. Sólo seis más lo lograron (Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Roche e Indurain), pero lo más asombroso no es conseguirlo, es siquiera imaginar intentarlo en los tiempos del ciclismo moderno, donde ya no se avanza a base de riñones y coraje, donde todo lo marca la ciencia, los vatios, los esfuerzos y los descansos. Ahí, en los laboratorios, ha sido donde se ha fraguado lentamente la reconquista de Pogacar, una maquinaria que su director, Joxean Fernández Matxin, puso en marcha el mismo día después de que, por segundo año consecutivo, Jonas Vingegaard apartara a su pupilo del triunfo en la Gran-

«Un Tour lo perdí porque me equivoqué siguiendo los ataques de Roglic y Vingegaard [Galibier 2022], el otro porque lo corrí con la muñeca medio rota y una férula», contaba en la cima de Isola 2000 Tadej tras abrochar su tercer Tour e igualar a Thijs (1913, 1914, 1920), Bobet (1953 a 1955) y Greg LeMond (1986, 1989 y 1990). «Vuelvo a ser el viejo yo. Y todavía mejor». Pero, ¿cómo lo hizo?

Es lo que Matxin llama «el backstage, todo lo que está detrás». Y, en el caso del genio de Komenda, se basa en tres pilares: aerodinámica, nutrición y rehabilitación. Los tres, como ese Joseba Elguezabal (el masajista vizcaíno) que le asiste en cada meta, tras cada esfuerzo, con acento español.

Tras la segunda afrenta de Vingegaard, con un bajón como nunca antes se había visto en el Col de la Loze, el fin de temporada de Tadej no fue todo lo exitoso que acostumbra. Apenas pudo sumar a su palmarés Il Lombardia, el último monumento del año. Ya ese octubre, en el primer pre stage del equipo en Abu Dhabi, Matxin le planteó una ambiciosa

En octubre Matxin le planteó el reto de ganar Giro y Tour; desde 1998 no se lograba (Pantani)

Con David Herrero, se centró en la biomecánica: 'track test', rozamiento, posición en la bici...

Gorka Pérez cuida de su nutrición y Víctor Moreno es el rehabilitador 'a domicilio' del UAE

hoja de ruta hacia la reconquista: Giro y Tour. «Todo está analizado. No podíamos acomodarnos. Teníamos que controlar dónde habían estado las pérdidas y minimizarlas. Y aumentar nuestras fortalezas. Y para eso había que sacrificarse», explica el director del UAE a EL MUNDO.

Tras las vacaciones con su novia Urska Zigar, Pogacar se puso manos a la obra. En enero ya estaba trabajando en el velódromo valenciano de El Puig, Porque ahí, en la aerodinámica, estaba uno de los puntos débiles detectados. «El año pasado nos metieron 1:38 en la crono [Combloux], son cosas que escuecen pero que te hacen despertar». El resultado de ayer en Niza es el premio a toda esa labor. El hombre destinado a mejorar aerodinámicamente a Pogacar es David Herrero, ex ciclista del Euskaltel, ahora uno de los biomecánimos más prestigiosos del pelotón. Que no sólo estudió en el túnel del viento y los track test (pista) la posición de Tadej en la cabra de contrarreloj, fue más allá. «Se trataba de ser aerodinámicos, pero confortables en la posición. Pogacar antes iba mucho más recto, más flexible. Ahora va más acoplado en momentos donde antes era erecto. Todo apoyado por el Big Data. Si vas 20 segundos con una capacidad de flujo del aire que te penetre mucho más...», explica Matxin. «Estudiamos hasta la posición en el grupo y la composición y ubicación del equipo, cómo usamos el draft (ir a rueda), saber que tú en ese momento estás recuperando y posiblemente tu rival no, él gasta más y tú menos», añade.

Herrero, que fue pupilo de Matxin en el Saunier Duval, analiza hasta «el rozamiento del material de la bicicleta, del muslo con el sillín, de un buje, de la cadena... Cuanta menos fricción haya, más rendimiento». Todo eso no dejó de aplicarlo Pogacar. En cada calentamiento y cada enfriamiento del Giro, utilizaba la bici de contrarreloj. En el mes entero que pasó concentrado en los Alpes Marítimos antes del Tour, hubo días que recorrió los puertos acoplado. Jornadas en las que, antes de partir, completaba en el rodillo rodajes suaves a 40 grados, un entrenamiento térmico para mejorar una de sus flaquezas reconocidas, el esfuerzo bajo el calor.

La siguiente parada de la mejora de Pogacar es la nutrición. Y ahí el hombre es Gorka Pérez, el nutricionista español del UAE, que ya contaba en EL MUNDO cómo medía «hasta los gramos de arroz del sushi» de sus ciclistas. «Valora el gasto calorífico, el gasto en kilojulios de cada etapa para analizar proteína, carbohidratos, toda la alimentación a la perfección de cada uno. Con una App que ha desarrollado, sabe perfectamente todo lo que han gastado y to-

do lo que tienen que comer», dice Matxin. «El chef hace el menú customizado para cada corredor. Nadie pasa hambre. En muchos casos no se pueden ni acabar la dieta, pero están convencidos de que al detalle eso es lo que necesitan para recuperar, la gasolina que han gastado».

Otro de las grandes novedades en el entrenamiento de Pogacar fue la llegada en octubre del sevillano Javier Sola en sustitución de Íñigo San Millán (se incorporó al Athletic de Bilbao) como director del grupo de entrenadores. Matxin también destaca otra pata menos visible del entorno del campeón. Se trata de Víctor Moreno, especialista en rehabilitación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Con una gran peculiaridad que adelanta en «un 50% los plazos de la recuperación»: el profesor se desplaza directamente a los lugares de residencia de los ciclistas del UAE. «Esto no creo que exista en ningún deporte. Cuando alguien tiene una lesión o una caída, tener que desplazarte a un cen-



#### **DEPORTES**



tro de rehabilitación o a un hospital, es duro psicológicamente. Víctor acude a la casa de los ciclistas

del UAE **Emirates** podio. / AP

para que en su ambiente, con su familia, se recuperen más rápido la lesión. El año pasado estuvo en Mónaco con la rotura de muñeca de Tadej», desvela Matxin.

Todo eso, las ganas de venganza y el talento innato de Pogacar. Un cóctel para la historia del ciclismo.

# Hasta el final, potro salvaje

**TOUR.** El líder arrasa en la contrarreloi de Niza y suma seis victorias de etapa / Próximo reto, ser «campeón del mundo»

#### **TOUR DE FRANCIA 2024**

21a. Mónaco - Niza (CRI) 33,7km CLASIFICACIÓN DE LA E 1. T. Pogacar (ESL/UAE) a 1:03 2. J. Vingegaard (DIN/VIS) a 1:14 3. R. Evenepoel (BEL/SOU) 7. M. Landa (ESP/SOU) 83.38.56 1. T. Pogacar (ESL/UAE) a 6.17

2. J. Vingegaard (DIN/VIS) 3. R. Evenepoel (BEL/SOU) a 9.18 4. J. Almeida (POR/UAE) a 19.03 5. M. Landa (ESP/SOU) a 20.06 6. A. Yates (GBR/UAE) a 24.07 7. C. Rodríguez (ESP/INE) a 25.04

#### L. SÁEZ-BRAVO NIZA

En la Promenade des Anglais, el emblema de Niza golpeado por el brutal atentado de 2016, el paseo marítimo más antiguo del mundo, rodeado de villas exóticas y jardines, allí puso punto y final a otro Tour para la historia, por primera vez lejos de un París concentrado en los Juegos Olímpicos. Allí se consagró Tadej Pogacar, voraz hasta el mismo último centímetro de su reconquista, un potro salvaje también en la durísima contrarreloj final que partía de Mónaco. Otra cuenta pendiente saldada.

El esloveno no ganaba contra el crono en el Tour desde 2021 en Laval, el mismo año que lo conquistó por última vez. Bien sabía que ahí estaba su punto débil y se demostró a sí mismo que también se puede mejorar hasta arrasar. De principio a fin, dominó la tarde en la Costa Azul y entró en meta tras 45 minutos y 24 segundos de esfuerzo y éxtasis (44,5 kilómetros por hora) con los brazos en alto para romperse en un eufórico abrazo con sus compañeros y su staff del UAE Emirates. Levantando el pie en los últimos metros, aventajó en casi un minuto a Vingegaard y en 1:14 al especialista Remco Evenepoel, sus meritorios escuderos también en el podio. Es la primera vez en la historia del Tour que los dos primeros repiten cuatro años seguidos.

Disfrutar para Pogacar es competir, aunque todo el trabajo está ya hecho. «Me pagan por ganar», argumenta, aunque en los primeros

kilómetros de la contrarreloj, de su paseo triunfal por las carreteras que tan bien conoce, desde su lugar de residencia hasta Niza, anime al público y le pida más llevándose la mano al oído. Da igual, es tal su estado de plenitud, todo lo que ha trabajado este invierno la postura en la cabra tras la herida de Combloux el año pasado, que arrasa desde el amanecer, mejor tiempo ya en el col Col de la Turbie (8,2 kilómetros al 5.7%), más ventaja aún tras el muro de Eze, 24 segundos a Vingegaard, 51 a Evenepoel...

Otro triunfo más que celebra en las calles de Niza, donde muestra a la cámara uno, dos y tres dedos, los de su cuenta en el Tour, a uno ya sólo de Chris Froome, con 25 años. Ganó seis etapas y la general del Giro y poco más de un mes después repite en el Tour (el último que lo hizo fue Cavendish, un sprinter, en 2009). Eso no lo consiguió ni el mejor Eddy Merckx. Son ya 16 en su cuenta de la Grande Boucle. «Llevo dos años escuchando que vivimos la mejor era del ciclismo y estoy de acuerdo. Con Remco (Evenepoel), Jonas (Vingegaard), Primoz (Roglic) y otros que vienen por detrás, creo que podemos divertirnos mucho», dijo el esloveno, que se marcó el siguiente objetivo: «Quiero ser campeón del mundo»

Fue también un domingo de despedidas, la del histórico Cavendish sus 35 victorias en 17 Tours, la de Romain Bardet, que lo recordará para siempre con ese amarillo de la primera etapa de Rimini. Una última crono para el homenaje al maillot verde de Girmay y para el de lunares rojos de Carapaz, héroes de países pequeños que han sonado bien fuerte en el Tour.

Y un cierre en el que los nacionales no pudieron mejorar sus puestos en la general. Mikel Landa (séptimo en la etapa), pese a su gran inicio de crono en el puerto, acabó cediendo más tiempo con Joao Almeida y finaliza quinto. Y Carlos Rodríguez, hundido, tampoco recuperó con Adam Yates y es séptimo, peor que hace un año. Eso sí, España, que se quedó sin triunfo de etapa tras las tres de la pasada edición, fue el único país con dos representantes entre los



#### En la estela de los dioses

En la rica y variada carta ciclista, todos los platos, desde la haute cuisine hasta el menú del día, cuentan a la hora de forjar una trayectoria y reunir un historial. Pero las auténticas jerarquías profesionales, las que conducen a la leyenda, las establecen las tres carreras de tres semanas (Tour, Giro, Vuelta) y, pongamos que 10, las grandes clásicas.

En qué número y de qué modo se ganan unas y otras establecen un escalafón que, por ese orden, y con todos los matices que se deseen, encabezarían históricamente Eddy Merckx, Bernard Hinault, Fausto Coppi y Jacques Anquetil. Esos son los dioses. Luego vienen algunos reyes. A continuación, la nobleza de diversa prosapia y blasón. Y más allá, el inmenso, inabarcable estado llano.

 $En \ muy \ poco \ tiempo, \textbf{\textit{Tadej Pogacar}} \ ha \ ingresado$ como un huracán en la realeza de mayor alcurnia y se ha colocado en la estela de los dioses. Dada su edad, 25 años (26 dentro de dos meses), y dentro de la inestabilidad de todo pronóstico, no es demasiado temerario aventurar que, ascendiendo desde el trono hasta el altar, adelantará a Anquetil, Coppi e Hinault. Entonces... se topará con Merckx. Tampoco es excesivamente osado augurar que no lo alcanzará a causa de algo muy parecido a una imposibilidad estadística.

Pese a su juventud, lo más probable es que al esloveno no le dé tiempo material a ponerse a la altura del belga y menos aún a superarlo. Con su palmarés actual, aunque deslumbrante, le quedan por delante, grosso modo, un par de Tours, cuatro Giros, una Vuelta, tres Mundiales y 28 victorias en esas 10 clásicas más importantes. Merckx se apuntó 31, entre ellas 19 Monumentos, las cinco clásicas más importantes.

Pogacar aspira a recibir una herencia más que a acceder a una sustitución por medio de la comisión del último y máximo magnicidio. Su precocidad lo engrandece y especifica. Pero, a la vez, suscita la duda, el temor, de que vaya en detrimento de su longevidad. Lo prematuro atenta contra lo duradero. El futuro dirá.



Vingegaard y Pogacar, ayer. AFP

Pogacar, al igual que Merckx, ataca a menudo sin necesidad. Tan sólo por ambición. En el caso de Poggy, también por placer. En su superioridad, no acaba con el espectáculo: lo centraliza al personalizarlo. Algunos disfrutamos con las exhibiciones individuales tanto como con la incertidumbre de la competitividad a varias bandas. Ambas particularidades forman parte de la mejor historia del deporte. De cualquier deporte. Por otro lado, ¡caramba!,

Pogacar, no se impone siempre a todos en todas las modalidades. Y, además, ni siquiera él puede disputar el calendario completo. Existen oportunidades para todos. El ciclismo no corre el riesgo, ni siquiera lo corrió con Merckx, de caer en el aburrimiento genera-

En su tiranía, y aunque sólo se debiera al gesto de ferocidad, Merckx ofrecía una sensación de esfuerzo. Pogacar también sufre, faltaría más. Pero se le nota menos, y en su comportamiento hay algo de juego impúber, de traviesa inmadurez, de impaciencia juvenil. A los 25 años, Merckx ya no tenía cara de niño, sino de ogro. Pogacar mantiene una expresión casi infantil. Parece un ángel

Un ángel exterminador

#### **DEPORTES**



Oscar Piastri, en primer término, con su compañero Lando Norris detrás, en un momento del GP de Hungría disputado ayer. EFE

# Piastri se estrena con polémica

**F1.** Doblete de McLaren, que obligó a Norris a devolverle la posición a su compañero tras un error del equipo / Mal día de Verstappen

#### G. P. DE HUNGRÍA

Budapest / 13° de 24 pruebas

| Dadapest / 15 dc 24 pracbas         |          |  |  |  |
|-------------------------------------|----------|--|--|--|
| CLASIFICACIÓN                       |          |  |  |  |
| 1. Piastri (AUS)                    | 1:38.01  |  |  |  |
| 2. Norris (GBR)                     | a 2.141  |  |  |  |
| 3. Hamilton (GBR)                   | a 14.880 |  |  |  |
| 4. Leclerc (MON)                    | a 19.686 |  |  |  |
| 5. Verstappen (PB)                  | a 21.349 |  |  |  |
| 6. Sainz (ESP)                      | a 23.073 |  |  |  |
| 7. Pérez (MEX)                      | a 39.792 |  |  |  |
| 11. F. Alonso (ESP)                 | a 82.460 |  |  |  |
| EL MUNDIAL                          | PUNTO    |  |  |  |
| <ol> <li>Verstappen (PB)</li> </ol> | 26       |  |  |  |
| 2. Norris (GBR)                     | 18       |  |  |  |
| 3. Leclerc (MON)                    | 16       |  |  |  |
| 4. Sainz (ESP)                      | 15       |  |  |  |
| 5. Piastri (AUS)                    | 14       |  |  |  |

#### DANIEL G.-FONTECHA

Alegría contenida. En la vuelta 46, Piastri se mostraba implacable, liderando con jerarquía una carrera que se le había puesto de cara desde el principio, pero en un inexplicable intento por protegerse de Lewis Hamilton (no hacía falta), que rodaba tercero, pero muy lejos, McLaren se hizo un *undercut* a sí mismo y permitió a Lando Norris, que iba segundo en esos momentos, salir por delante de Piastri, que buscaba su primera victoria en Fórmula 1.

La ansiedad y el agobio dentro del equipo por la situación eran evidentes. Había un grave problema. Las órdenes parecían ser claras: Norris tenía que dejar pasar a Piastri si tenía la oportunidad, pero convencer al británico de hacerlo no fue tarea fácil. «No vas a ganar el Mundial solo. Vas a necesitar a Oscar y al equipo. Por favor, hazlo ahora», le ordenaban por radio a Norris mientras intentaba hacerse el despistado para mantener la cabeza y Piastri, que llegó a alejarse bastante por momentos, se iba acercando poco a poco.

Finalmente, y con la presion del equipo encima de los hombros, cedió a falta de cuatro vueltas y fue el australiano el que lideró un doblete de McLarenen Hungría, donde Verstappen, en un día desastroso, fue quinto, Sainz sexto tras una mala salida y Alonso se quedó fuera de los puntos (11º) tras dejar pasar a su compañero Lance Stroll para que intentase adelantar a Tsunoda en las últimas vueltas.

Realmente todo estuvo en manos de McLaren desde el comienzo. Era una oportunidad única para coronarse y dar emoción a un campeonato liderado por

Verstappen con su ordeno y mando. Habían conseguido lo más difícil, algo posiblemente inimaginable hasta hace poco, pero eran muy conscientes de todo el arsenal que tenían detrás esperando su tropiezo.

No era fácil la tarea para Red Bull. Ni mucho menos. El vigente campeón atacó desde el primer minuto. No podía esperar. Con un Norris algo rezagado, el neerlandés se desvió por fuera en la primera curva para adelantar, pero ante una posible sanción por parte la FIA, tuvo que devolverle esa segunda posición a regañadientes, mientras Piastri aprovechaba para ponerse líder. Pero no era el único que luchaba solo ante el peligro. También lo hizo Hamilton, que apostó

por un *undercut* para cazar y adelantar al Red Bull. Verstappen, enfadado, intentó tomarse su venganza más tarde apretando los tornillos al heptacampeón del mundo. Poder contra poder. Motor contra motor. Una lucha que se llevó el británico en la primera batalla, cuando un error de Max a la hora de culminar el adelantamiento le permitió mantener la cabeza alta hasta la siguiente ocasión.

La frustración del neerlandés llegó a su cima cuando Leclerc y el inglés adelantaron su entrada a boxes para obligarle a remar contracorriente una vez más. «Es bastante impresionante cómo dejamos que nos hagan un *undercut* y fastidiar completamente mi carrera», recriminó por radio un superado Verstappen.

Los otros nobles en busca del trono eran los dos Ferrari. Tanto Sainz,
al que una mala salida alejó un poco de la primera línea, como su compañero lucharon contra adversidad.
El monegasco aguantó todo lo posible para sostener la cuarta plaza, pero Verstappen solo tenía en la cabeza la revancha contra Hamilton. Ocurrió en la vuelta 63. Se volvieron a
encontrar, pero esta vez entró muy
pasado en la curva 1 y, al bloquear
ruedas, chocó con Hamilton al intentar adelantarle.

Aston Martin se vuelve a quedar lejos. Las nuevas mejoras parecen no ser suficientes para colocarles en la lucha con las potencias de arriba. Fernando Alonso, sin ritmo de carrera en ningún momento, no consiguió mantener esa séptima posición inicial y terminó la prueba en undécima posición. En realidad su puesto hubiera sido el décimo, el último con puntos, pero en el tramo final dejó pasar a su compañero, Lance Stroll, que venía con mejores neumáticos y tenía la opción, aunque finalmente no pudo ser, de adelantar al japonés Tsunoda.

En el otro garaje de Red Bull, Sergio Pérez consiguió desquitarse de ese fatídico incidente del sábado que le relegó a las últimas posiciones de



El australiano Oscar Piastri, ayer en el podio de Hungaroring. AP

Sainz, tras una mala salida, fue 6º y Alonso se quedó fuera de la zona de puntos (11º) la parrilla del Hungaroring. Meritorio séptimo puesto para el mexicano tras un fin de semana realmente difícil. También Russell pudo darse con un canto en los dientes. La lluvia le dejó fuera de la clasificación a las primeras de cambio, pero el Mercedes completó una sonora remontada para terminar en octavo.

## **DEPORTES**

VUELTA RÁPIDA ANTONIO LOBATO



## Ganar y perder al mismo tiempo

La Fórmula 1 es un deporte de equipo. Probablemente el deporte de equipo más multitudinario del mundo porque el número de jugadores en cada escudería va de los 400 en las más pequeñas hasta los 2000 en las más grandes. En esta larga cadena de esfuerzos, detrás de financieros, diseñadores, ingenieros, camioneros, responsables de logística, directivos, mecánicos, estrategas... el último eslabón es el piloto. ¿Cuál es el problema de este último eslabón? Sencillamente que desde que son pequeñitos y empiezan a competir en el karting les programan para ganar. Les enseñan que el segundo es el primero de los tontos, que tu compañero de equipo es el que te da de comer, que vales tanto como tu última carrera y que si hay un hueco hay que tirarse a él. Esos niños hacen algo más que aprender, algo más que crecer. Se acostumbran a sobrevivir. Saben que si fallan en una carrera el juego puede terminar y esa obsesión día tras día, circuito tras circuito, hace una criba que deja sólo a los más talentosos, a los más hábiles, a los más duros, a los más implacables. Se convierten en máquinas despiadadas de carne y hueso de destruir rivales por puro afán de sobrevivir.

Después de una infancia así con suerte sigues en el automovilismo siendo un adolescente y la presión aún es mayor. La jungla aún más cruel y las batallas todavía más feroces e inhumanas. De todos ellos, miles en el mundo, sólo veinte tienen un asiento en Fórmula 1 y a uno de ellos un día, en medio de una carrera que va liderando, le dicen que tiene que ser generoso, pensar que esto es un deporte de equipo y que tiene que devolverle la primera posición a su compañero, que, por error estratégico, le habían arrebatado. Eso no es fácil de aceptar.

La batalla radiofónica de McLaren con Lando Norris fue en Hungría lo más espectacular, por momento vergonzoso, que hemos vivido en la Fórmula 1 en toda la historia Podemos olvidarnos del multi 21 de Red Bull con Sebastian Vettel y Mark Webber, el «Fernando is faster than you» de Ferrari con Fernando Alonso y Felipe Massa y cualquier otra orden de equipo que se haya dado a lo largo de la historia para que un piloto le devolviese la posición a otro. Es verdad que hasta hace pocos años las radios no existían en las retransmisiones, pero la radionovela de McLaren en Hungría desnudó muchas cos Por un momento resulto hasta cansino, agobiante. Vuelta tras vuelta presionando a Lando para devolver la posición a Oscar Piastri. Primero con sutilezas, más tarde con órdenes directas, para terminar finalmente con amenazas. Tal fue la presión que Norris, además de conducir tuvo que recapacitar, pensar en el daño que estaba haciendo a su imagen y las consecuencias que podría tener su rebeldía. Así que al final, tuvo que desprogramarse, abandonar el perfil de depredador despiadado para sucumbir y ser segundo.

Sí, esta vez ganó Mclaren. Segunda victoria de la temporada, primer doblete en mucho tiempo, primera victoria de Piastri, recorte de puntos a **Max Verstappen** y a Red Bull, pero a pesar de todo nadie estaba contento.



Nadal ejecuta, ayer, un saque durante la final de Bastad ante el portugués Nuno Borges. EFE

# La alegre orilla de Nadal

**TENIS.** Cae en la final de Bastad ante el portugués Borges, pero recupera sensaciones de cara a los Juegos Olímpicos

A estas alturas de su carrera, el título en Bastad, que hubiera sido el número 93 en su carrera, era lo de menos para Rafa Nadal, que participaba en el torneo sueco (donde ganó en 2005, la última vez que jugó allí) como mera preparación para los Juegos Olímpicos de París, punto y ¿final? de su carrera y que comienzan el próximo fin de semana en la capital francesa.

De modo que la derrota en el último partido ante el portugués Nuno Borges (6-3, 6-2), resuelta en apenas una hora y media, es casi lo de menos. Lo importante es que durante esta semana se ha visto una versión del español merecedora de crédito en las pistas de Roland Garros.

La sequía de Nadal, sin levantar un trofeo desde la final de Roland Garros del 2022, disputada un 5 junio, se prolongó por sucumbir ante Borges, que logró el primer éxito de su carrera. No pudo alargar las buenas sensaciones que ha encontrado en estos siete días el ganador de 22 Grand Slam, que terminó por

acusar el enorme esfuerzo, el eterno desgaste, al que ha estado sometido. Especialmente en el duelo de cuartos de final contra el argentino Mariano Navone y también en las semifinales contra el croata Duje Ajdukovic, resueltos ambos en tres sets.

Acude Nadal a París, a la cita olímpica, su gran objetivo y el motivo real de su paso por Bastad, en este evento 250 que ganó hace diecinueve años, en 2005, con buenas perspectivas que no pudo redondear con el trofeo, arrebatado por un adversario

menos errático, más regular, con el que nunca se había enfrentado y que no acusó la estancia, por primera vez, en un partido por el éxito. La final fue también una montaña rusa. De juego, de vaivenes. Tal y como sucedió en los dos encuentros anteriores en los que acumuló casi siete horas en pista el balear de 38 años.

Pero en esta ocasión, no hubo remontada. En el primer parcial, Rafa apenas pudo ganar uno de los cuatro servicios que tuvo.

## El cansancio de los cuatro partidos seguidos le impidió disputar más el título

## Viaja a París para jugar el cuadro individual y el doble junto a Carlos Alcaraz

Fue manteniéndose a flote porque logró romper el saque del portugués hasta en dos ocasiones. Sin embargo, terminó cediendo (6-3) en 46 minutos. En el segundo set, Nadal compitió hasta el cuarto juego. En el quinto, un break del portugués desniveló definitivamente el partido. En la primera vez, desde principios de 2022, que Nadal logró enlazar cuatro triunfos consecutivos en partidos de tres sets, la película se repitió en la puja por el título, que se resolvió en poco tiempo para decepción de un público que trató, a ratos y sin éxito, de animar a Nadal.

«Ha habido momentos muy buenos en la semana. Esta vez no ha habido tantos momentos buenos. Pero ha sido una semana positiva», indicó al término del partido Nadal, que no alcanzaba una final desde Roland Garros 2022 y no ganaba cuatro partidos seguidos desde Wimbledon de ese año, cuando llegó a semifinales y se retiró por lesión antes del partido contra el australiano Nick Kyrgios.

«No creo que vuelva a jugar aquí pero ha sido un privilegio la estancia. Gracias por todo», apuntó el exnúmero uno del mundo, que emprende ahora su viaje hacia París para su gran objetivo, los Juegos 2024, donce competirá en el cuadro individual y en el de dobles junto a Carlos Alcaraz, en una pareja que será uno de los grandes atractivos no solamente para el olimpismo español, sino también para el olimpismo internacional, que asistirá, probablemente, al último baile de uno de los más grandes.

## **DEPORTES**

# Remontada sin premio

GOLF. Rahm pelea por un Open que domina el norteamericano Schauffele

#### **HUGO COSTA TROON**

Jon Rahm fue el primer encargado de revolucionar la última jornada del Open Championship. El de Barrika tuvo una salida fulgurante y agitó el tablero haciendo que Royal Troon hablara español, por lo menos durante casi dos horas. El sueño de ser campeón del Open Británico se desbarató con el bogey en el hoyo 11, el primero y único del día para el español, que terminó con -1, empatado en la séptima plaza junto al número uno del mundo Scottie Scheffler.

«Me he dado la oportunidad. Si juego bien entre el 9 y el 12, igual hubiera tenido una opción, pero tal y como estaba el viento, bajando, era complicado», afirmaba satisfecho por la semana. «He jugado muy bien, porque el campo está duro. Estoy muy contento, he hecho un gran trabajo tras no desesperarme demasiado. El juego corto ha sido muy bueno», dijo Rahm, que cierra su temporada en los majors con el mejor resultado del año.

A puñetazo limpio se batieron por la jarra de clarete hasta ocho jugadores. La naturaleza quiso que el desenlace del Open Championship fuera la ronda más apacible de la semana y los ocho primeros hoyos el maná que aprovechar antes de afrontar los complicados nueve segundos, donde resultaba casi inevitable perder golpes. Pero el viendo amainó, lo que dejó a Royal Troon totalmente desprotegido ante el paso de los últimos partidos. Xander Schauffele, que terminó los primeros nueve hoyos con -2, encadenó aciertos en los hoyos 11, 13, 14 y 16 para poner el torneo con -9 y pasar por encima de Juston Rose (-7), segundo clasificado gracias al birdie en el 18, la mayor ovación que se ha escuchado en toda la semana en Royal Troon. El acierto en el ultimo agujero también le sirvió a Billy Horschel (-7) para empatar en la segunda posición.

Cuarto en solitario fue la revelación del torneo, el sudafricano Thriston Lawrence (-6). Y cerraron el top-ten y los guarismos bajo el par Russel Henley (-5), Shane Lowry (-4), además del propio Rahm, Scheffler y Sungjae Im, todos con -1. Los



Schauffele besa la jarra de clarete, trofeo del Open, ayer, en Troon. ELLIS / AFP

## «Estoy contento, porque he hecho un buen trabajo sin desesperarme», valoró el español

65 golpes hicieron a Schauffele justo campeón y golfista del año.

«Quizás me haya faltado algo de suerte para luchar por la victoria». No le faltaba razón a Rahm, que cada día de juego de los cuatro de este Open estuvo en el turno más perjudicado por la meteorología. Pese a todo, lo peleó el de Barrika con cuatro birdies en los siete primeros hoyos y arrancó la locura del gentío con tres consecutivos para empezar. Todo lo que no entró los primeros tres días, vio hoyo en los dos primeros, donde embocó desde cinco y seis metros, respectivamente. Fue una pena el putt del 8 para birdie desde tres metros que hubiera redondeado el explosivo comienzo. A esas alturas los últimos partidos ya habían empezado y coleccionaban birdies en el primer tramo. A dos golpes llegó estar Rahm, fue solo un espejismo y con la desaparición del viento llegaron los birdies por detrás y la victoria del norteamericano.

Xander tiene 30 años, 11 triunfos profesionales y entre ellas su primer major conseguido este mismo año en el PGA Championship. Además tiene el honor de haber logrado la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos disputados en Tokio.

Con respecto al resto de españoles que pasaron el corte, Jorge Campillo terminó con el par en la ultima jornada, empatado en el puesto 43 con +8, mientras que el amateur Luis Masaveu concluyó en el puesto 78 con +18.



La revista diaria de **EL MUNDO.** Lunes, 22 de julio 2024



## PAPEL VERANO | EN PORTADA



Por Daniel Arjona (Madrid)

nochecía en Madrid el 3 de marzo de 1974 cuando el ingeniero y escritor Juan Benet salió a cenar con su primogénito Ramón a la cafetería Select, cerca de su chalet de cuatro plantas de la calle Pisuerga, en la colonia del Viso, donde vivía la familia. En el camino de regreso a casa, el padre se sinceró con el hijo. Su matrimonio está roto y cree que lo mejor para todos es que él abandone una temporada el hogar. Aquella misma noche, promete, hablará con su madre, Nuria.

Por la mañana, cuando Ramón se levanta para ir a clase, ve a su madre subir por la escalera hacia la azotea. Los pequeños Nicolás y Eugenio ya están en el colegio. Juana, la interna, sigue en su cuarto. Poco después, se escucha un golpe seco en el exterior.

Doña Nuria, como todo el mundo la llamaba, se arrojó desde la azotea de su chalet del Viso el 4 de marzo de 1974 y murió poco después en la clínica Puerta de Hierro debido al shock traumático. Tenía 50 años y llevaba casi 20 casada con su primo hermano mientras lidiaba con sus infidelidades y una incipiente enfermedad mental. Mujer brillante y de extraordinaria sensibilidad artística, la suya no fue una vida feliz.

Arranca aquí una crónica de sucesos en siete entregas protagonizada por algunos de los principales nombres de la literatura española del siglo XX Una retrospectiva en negativo del reverso oscuro de

«Nuria ya había intentado en dos ocasiones acabar con su acerba existencia. Sus decepciones, sus celos minaron el proceso de desintegración de su persona. Para ella el cerco de la realidad era muy estrecho; no era feliz», opina J. Benito Fernández, autor de El plural es una lata. Biografía de Juan Benet (Renacimiento, 2024).

En sus páginas, la vida del gran escritor de prosa arcana, del que abominaban con odios sarracenos sus enemigos y al que adoraban sus amigos, evoluciona, progresa y brilla mientras la de su mujer va poco a poco agostándose en un lugar oscuro.

Se sorprendía el periodista e historiador cultural Gregorio Morán en El cura y los mandarines (Akal, 2014) de cómo tres amigos y primeras espadas de la cultura española del tardofranquismo «lograron retirar a sus esposas por similar procedimiento: internarlas en una residencia o en su propia casa».

Afirmación cuanto menos dudosa y que necesitaría ulteriores matices, pero que dice algo del papel vicario de la esposa en una España gris, incluso entre intelectuales declarados de izquierdas que unas veces se dejaban acompañar por sus mujeres como jarrones chinos mientras otras exhibían a sus amantes en público sin ningún pudor.

Desde 1969, mientras doña Nuria entraba y salía de la residencia de monjas Ángeles Custodios al cuidado del psiquiatra Enrique Escardó, entre morfina y ansiolíticos, Benet mantenía una relación con la escritora y editora Rosa Regás, también casada y madre de cinco hijos, que solía visitar al ingeniero a pie de las obras que acometía.

Otros amores notorios de Benet serían Emma Cohen, mujer de Fernando Fernán Gómez; Pilar del Río, más tarde casada con José Saramago; o la joven poeta Blanca Andreu, con la que el viudo acabaría por

Juan Benet v Nuria Jordana. el 13 de abril de 1953 en la iglesia de San Jerónimo del Real (Madrid). CEDIDA POR

enlace entre

EDITORIAL RENACIMIENTO

## "Tú tienes una existencia aparte de la mía, que guardas con tu silencio e incluso con la mentira", le escribió ella

casarse y que había sido también pareja de Francisco Umbral.

El matrimonio dormía en habitaciones separadas y se comunicaba por carta. En una de febrero de 1974, un mes antes de su muerte, Nuria le escribe a su marido: «Escardó dice que estoy enferma de verdad, que no soy hipócrita. (...) Hace años creo haberte perdido. No

te sirvo ya para nada. (...) Tú tienes una existencia aparte de la mía, que guardas de mí con tu silencio e incluso con la mentira».

Juan Benet Goitia y Nuria Jordana de Benet se enamoraron en la posguerra por correspondencia después de pelar la pava en unas vacaciones familiares en Ibiza. Nuria vivía entonces en Argentina con su padre, el traductor catalán Cèsar August Jordana, exiliado tras la Guerra Civil y viudo de Aurora de Benet, hermana del padre de Juan, asesinado por milicianos anarquistas en un paseo de 1937 en el Madrid de las checas. Juan preparaba su ingreso en la escuela de Caminos, Canales y Puertos.

Los primos carnales pasaron por la vicaría el 15 de abril de 1953. Juan tenía 27 años y Nuria, 31. Entre los invitados a la boda en la iglesia de San Jerónimo del Real, en Madrid, podemos ver en las fotografías a unos jovencísimos Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé.

Ese verano, los recién casados viajan a San Juan de Luz para encontrarse con Paco, hermano de Juan, que acaba de huir de España después de una asombrosa peripecia. En el verano de 1948, Paco Benet había ayudado a escapar a dos presos republicanos de las obras de Cuelgamuros acompañado de dos extranjeras, Barbara Prost Salomon y Barbara Mailer, hija del escritor Norman Mailer, quien les había prestado su Peugeot para la aventura. Por cierto que la película inspirada en aquellos hechos, Los años bárbaros (1998), de Fernando Colomo, borraba por completo el protagonismo de Paco Benet.

La felicidad matrimonial de los Benet Jordana no duró mucho. Tres vástagos (Ramón, Nicolás y Eugenio) cosen a duras penas la familia en los años en que el ingeniero recorre España en sus cochazos importados mientras levanta los pantanos de Franco, como el del Porma, en León, hoy rebautizado Embalse Juan Benet. Será la geografía leonesa, en donde empezaría a emborronar páginas en los breves descansos de sus agotadoras jornadas de trabajo, la que inspiraría su ficticio territorio literario: esa Región que sirve de escenario desolado a la mayoría de sus novelas.

En los 50 y los 60 el trabajo no cesa mientras Benet se autoedita su primer libro, la colección de cuentos

## **CULTURA** PAPEL VERANO

titulada *Nunca llegarás a nada* (1961) y reescribe obsesivamente *Volverás a región*, rechazada una y otra vez por diversos sellos y publicada al fin por Ediciones Destino en 1967.

Durante esos años, el hijo de los vencedores de la Guerra Civil española milita en un antifranquismo chic junto a su amigo Dionisio Ridruejo, siendo éste directamente un vencedor que ha trocado filas tras transitar de la fundación de Falange y la División Azul a la oposición democrática a la dictadura. El 21 de enero de 1964 falleció su amigo y adversario Luis Martín-Santos, autor de *Tiempo de silencio*, en un accidente de

A principios de los 70, todo saltó en pedazos. Cuenta el escritor Vicente Molina Foix en *El invitado amargo* (Anagrama, 2014), crónica de los cenáculos literarios españoles de la Transición escrita a cuatro manos junto al poeta Luis Cremades, que en las navidades de 1973, de visita en Madrid en los años en los que vivía en Inglaterra, le sorprendió una inquietante llamada de la mujer de Benet. Pedía verle a solas aprovechando que su marido andaba en una de sus visitas de obra.

«Nuria me contó que su matrimonio se había desplomado; su marido ya no la quería, y ella no sabía qué hacer, tan enamorada de él como el primer día y sin consuelo. No encontré el medio de consolarla. Nos despedimos en la puerta alta de la casa con dos besos, y al

cerrar la cancela de la calle Pisuerga volví la mirada; doña Nuria sonreía con lágrimas».

Molina Foix conocía perfectamente «las ausencias de Juan». Era uno de los bienamados discípulos literarios de Benet, como también Javier Marías o Félix

de Azúa. Junto a otros incondicionales del escritor como Juan García Hortelano, *Horta* o Antonio Martínez Sarrión, *el Moderno*, había coincidido con el autor de *Volverás a Región* y su amante Rosa Regás en toda case de saraos etílicos o en viajes a Cadaqués y Oxford donde el propio Molina Foix acogió en su casa a la pareja de infieles.

«Cuando Pedro Gimferrer y yo leímos Volverás a Región nos movilizamos como un grupo de maquis, galvanizados por el descubrimiento de un posible cabecilla de célula de la revuelta literaria que queríamos llevar a cabo de momento en la semiclandestinidad. Mandamos los mensajes pertinentes en clave, para que la voz corriera sin caer en campo enemigo, y obtuvimos inmediatamente la connivencia de Javier

Marías y Félix de Azua; los dos quedaron igual de cautivados al leerlo».

El suicidio de Nuria Jordana golpeó al círculo de Benet que buscó protegerlo de las habladurías que, iniciadas entonces, ya no cesaron, acerca de la supuesta desatención y las constantes humillaciones a las que habría sometido a su mujer. El ingeniero había escrito lo siguiente en *Puerta de tierra* (1970): «Si hay una situación donde el hombre ve abrirse el infierno a sus pies, es en los celos, un abismo que se abre más sombrío, pavoroso y profundo a medida que se interna en su celo».

Los celos son precisamente ese «invitado amargo» al que refieren Molina Foix y Cremades en su libro y que, según relatan, volverían a golpear a Benet años después en un alevoso y resentido ardid.

Resulta que Emma Cohen, con la que Benet se relacionó años después de enviudar, escribió en 1983, poco después de que el ingeniero la dejara, un libro breve y fatídico en el que «cometía la deshonra de mezclar en una querella de vivos a los muertos, y sobre todo a una persona muerta ajena a ese conflicto. Doña Nuria». En sus páginas y con nombres impostados, se adivinaban sin mucha dificultad a los distintos miembros de la familia Benet: un crudelísimo padre de familia y su infeliz y suicida parienta en una casa cuya descripción coincide

## El escritor Vicente Molina Foix y la actriz Emma Cohen publicaron sendos libros sobre los Benet-Juliana

## Doña Nuria se arrojó desde la azotea del chalé familiar en 1974. Tenía 50 años y llevaba 20 casada con su primo

fielmente con el chalet real de Benet y Jordana en el Viso. ¿Su título? *Toda la casa era una* 

1986. Carmen Martín Gaite, Calila, escribe una carta a su amigo Juan Benet donde le relata un extraño sueño que ha tenido en el que aparecía el ingeniero. Y, de paso, cuenta que esa mañana han venido a empapelar el cuarto de La Torci, a donde quiere trasladar su lugar de trabajo: «Ha aparecido, al quitar los trastos, aquella porcelana con una japonesita que me regalasteis Nuria y tú cuando cumplí 40 años».

La Torci fue como todo el mundo conoció hasta su temprana muerte a Marta Sánchez Martín, hija de Martín Gaite y de Rafael Sánchez Ferlosio, y de la que se ocupará la siguiente entrega de esta serie. Participantes en el concurso de imitadores de Hemingway de Cayo Hueso, por las calles de la ciudad. ANDY NEWMAN/

# DOBLES DE HEMINGWAY Y TOROS 'FAKE' EN LA PAMPLONA DE FLORIDA

Fiesta. Cayo Hueso celebró su concurso de imitadores del novelista coincidiendo con el 125 aniversario de su nacimiento. Hubo astados de atrezo y típicos pañuelos rojos sanfermineros

Por **EL MUNDO** 

l Pobre de mí con el que se clausuraron siete días de juerga hiperbólica en Pamplona no fue para tanto. Apenas una semana después de despedir a San Fermín en la ciudad navarra, Cayo Hueso cogió el relevo. La histórica y turística ciudad de Cayo Hueso, en el suroeste de Florida (Estados Unidos), revivió durante el fin de semana el ambiente de los tradicionales encierros en la capital navarra cubierta de banderas de España y envuelta en la liturgia de la Fiesta. Eso sí, con toros de madera y barbudos con canas.

El concurso de imitadores del escritor Ernest Hemingway (1899-1961), considerado el mejor embajador de las fiestas en honor a San Fermín, contribuyó sin duda a que los Cayos tuvieran la atmósfera adecuada y en la que se bebieron más litros de cerveza que de *kalimotxo* y donde se echó en falta el popular chupinazo.

El evento para elegir al hombre más parecido al novelista estadounidense tuvo lugar en la calle donde se encuentra el Sloppy Joe's, un bar situado en el centro histórico de la ciudad que fue el lugar favorito del famoso autor de *Por quién doblan las campanas* cuando vivió allí.

Considerablemente más lento pero también más seguro que el desafío de Pamplona, el *encierro* de Cayo Hueso reunió a los imitadores del novelista totalmente vestidos de blanco, con boinas y cinturones rojos –atuendos típicos de la fiesta original-, y que transitaron la vía pública entre una manada de toros de madera con ruedas al estilo de los carretones de entrenamiento y gritos de «¡olé, olé!».

Hemingway se quedó profundamente fascinado con los encierros y las corridas de toros cuando, junto a su esposa Hadley, visitó por primera vez Pamplona en 1923. Los Hemingway regresaron a Pamplona al año siguiente, cuando conocieron a un buen número de toreros y aficionados, y una tercera vez en junio de 1925.

En España, durante el verano de 1929, Hemingway preparó *Muerte en la tarde*. Pretendía ser un ensayo integral sobre la Fiesta y los toreros, con glosarios y apéndices, ya que consideraba que las corridas de toros eran «de gran interés trágico, por tratarse

literalmente de vida o muerte», según citó Carlos Baker en su libro Hemingway: el escritor como artista (1972). En la serie de reportajes Un verano peligroso, publicada en la revista Life y donde relató el duelo entre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez entre 1959 y 1960, dejó constancia de ella.

Jerónimo Echagüe, experto corredor de encierros, amigo y compañero de juergas del escritor, declaró: «No llegará el día en que Pamplona será capaz de admitir y reconocer el bien que Hemingway ha hecho a Pamplona. Aquí los extranjeros no vienen a colonizarnos, como sucede en otros lugares, sino a integrarse en nuestras fiestas, eso lo estamos viendo todos los años, aunque siempre habrá excepciones».

La última presencia del escritor en San Fermín data de 1959. En 1961, días antes de morir, llamó personalmente al Hotel La Perla para anular su reserva. Para entonces ya había ganado el prestigioso premio Pulitzer (1953) y, sobre todo, el Nobel de Literatura (1954). Es decir, hace justo 70 años.

La corrida de toros de Cayo Hueso se inscribe en las celebraciones de los *Días de Hemingway* que la ciudad le dedica y que este año coincide con el 125 aniversario de su nacimiento.

La celebración anual incluye diferentes actividades. El concurso para elegir al hombre más parecido a Hemingway, es uno de los hitos de Cayo Hueso y del verano en Florida. Organizado por primera vez en 1981, encarna el espíritu del emblemático autor, célebre por su apariencia tosca y su genio literario. Más de 120 participantes compitieron por el título.



Apodado *Papa Hemingway*, pasó en la ciudad largas temporadas, sobre todo inviernos, entre los años 20 y 30. Su antigua casa y estudio se han conservado como museo, lo que permite a los visitantes de Cayo Hueso recorrer los lugares donde escribió obras maestras como la mencionada *Por quién doblan las campanas* y *El viejo y el mar*.

## PAPEL VERANO CULTURA

## EL DIBUJANTE QUE ACABÓ SU GRAN OBRA UN DÍA ANTES DE MORIR

Cómic. Manuel M. Vidal y el guionista David Galán Galindo firman 'Pro', retrato de un superhéroe español. El ilustrador, que había sufrido un ictus que le obligó a reaprender a hablar y trabajar, falleció a tiempo de entregar su último trabajo y con el salto internacional en perspectiva

Por Luis Martínez (Madrid)

sta es la historia más triste que jamás he oído». Así empieza la novela *El buen* soldado. En ella, Ford Madox Ford relata dos suicidios, dos vidas arruinadas y el descenso a la locura de una joven. Tremendo, pero, a su manera, no exento de gloria. Y de perdón, incluso. La historia de Manuel M. Vidal no resulta tan abrumadora. Se diría que, en su modestia, no resiste una comparación con el pozo de desgracia que describe y hace suyo el autor inglés. La de Manuel M. Vidal es simple y profundamente una historia triste. Sin aspavientos. Quizá no la más triste de todas, pero lo suficientemente triste para doler sin fisuras. La suya, eso sí, y al contrario que cualquier relato ficticio, fingido o recreado, es una historia real. Y por ello su tristeza no conduce a catarsis alguna. Ni cura ni alivia, simplemente duele.

El último día de febrero, Manuel M. Vidal (o Manu) murió a la edad de 51 años. Moría a consecuencia de un ictus un día después de entregar a imprenta el trabajo que le ocupaba desde octubre de 2020. Quizá desde antes. David Galán Galindo, su cómplice de siempre, además de guionista del cómic recién acabado, rescata los mensajes que se cruzaron entonces. En ellos, Manu detalla los primeros bocetos del protagonista de Pro, el cómic recién publicado por Panini que imagina con ironía, sentido de la oportunidad y un virtuosismo solo al alcance de unos pocos la vida de un superhéroe español, quizá el primero de verdad.

«Aquí tienes una primera idea básica desde la que podemos partir. Creo que puede funcionar tanto con escudo como sin él. Dime tú qué le pondrías, quitarías o cambiarías. Luego también tendríamos que pensar en los colores...», escribe con entusiasmo, consciente de que lo que traía entre manos tenía que ser algo más que simplemente su mejor obra.

Con ella, el dibujante daba carpetazo, por así decirlo, a un tiempo demasiado duro, demasiado injusto. En enero de 2017 (es decir, tres años y medio antes de su muerte) sufrió un primer derrame cerebral que le paralizó casi completamente el lado izquierdo del cuerpo. Manu era zurdo. Manu perdió la capacidad de dibujar por completo. «Tuvo que volver a aprender a caminar y a hablar. Y aun así, él por lo que estaba realmente preocupado era por no volver a dibujar, su gran pasión», dice Galán y añade tan rotundo como provocadora y conscientemente melodramático: «Dibujar no era algo que él hacía, era quien

Desde entonces, Manuel M. Vidal dedicó cada esfuerzo y cada segundo a volver a ser quien era. Cada trazo de ese inmenso trabajo por recuperarse a sí mismo lo exhibió en las redes con orgullo. «Volveré a dibujar, estoy seguro», escribe con caligrafía dubitativa, como si hubiera vuelto a nacer, a finales del mes en que quedó paralizado. Primero son simples mensajes para recuperar la letra, luego bocetos confusos y, más tarde, retratos divertidos de sí y de su empeño por fuerza desmedido.

En uno de esos dibujos, él mismo ya aparece perfectamente



Arriba, portada y una página de 'Pro' (Panini). A la derecha, sendos retratos de Vidal y Galán Galindo.

reconocible sujetando con su mano derecha su otra mano, la buena. Dentro de un bocadillo se lee: «¡Espabila, leñe!». En otro, un boxeador se dice a sí mismo: «Es la hora de la lucha». En el siguiente, otra mano, siempre la suya, aún dormida, simula correr en una especie de divertida sesión de *running*. En uno más, el conejo de Alicia se dice a sí mismo lo que siempre se dice a sí mismo, que llega tarde, que debe correr más. «Recuerda, todo está aquí», reflexiona otro personaje todavía dubitativo que, de nuevo, vuelve a ser Manu. Manu dejó un diario preciso de su recuperación que también es un dietario de su inmenso e invencible talento. Y siempre, como vuelve a dibujar y dibujarse, con la espada de Damocles que es el tiempo sobre su cabeza.

Hasta llegar aquí, la carrera de Manu pertenece a una de esas historias siempre ocultas que señalan a

## "Dibujar no era algo que él hacía, era quien era", subraya su socio creativo, con el que hizo un corto y tres películas

los mejores en un país, el nuestro, al que tanto le cuesta reconocer a los suyos. La primera apoplejía detuvo una carrera esencialmente brillante, poco conocida y demasiado escondida, pero incontestable. Su penúltimo trabajo publicado apareció en la editorial Grafito bajo el nombre de *Maestro del terror*. Con guión de Josep Busquet, con el que ya había colaborado largo en la revista *El clímaco*, Manu anima las

oscuras peripecias de Antonio Rodell, un joven aspirante a escritor con un solo deseo: pasar a la posteridad. Cueste lo cueste y al precio que sea, incluido el más alto de todos. Esta versión inversa del Fausto es también una reflexión de trazo negro de eso que tan bien sabía Manu que cuesta tanto: el reconocimiento como emblema del éxito.

Antes de este libro –entre otros muchos trabajos tan diversos y a su modo extravagantes como la ilustración de cromos para chicles—había adaptado al cómic la serie de animación *La leyenda del dragón* de la mano del escritor británico Jamie Delano. Y en 2010 empezó su colaboración con David Galán Galindo que se fue haciendo un lugar común: primero en el corto *Grasman* (2010) y luego en los largometrajes *Al final todos mueren* (2013) y *Pixel Theory* (2014).

Sin embargo, donde realmente lució en toda su silenciosa amplitud el don que Manu heredó de su madre Pilar («Mi afición por el dibujo», dejo escrito, «me viene por mirar con gran admiración los dibujos que ella hacía sobre

## TV PAPEL VERANO

cualquier superficie plana que le pillara a mano: un trozo de cartón, una servilleta de papel, una tabla de madera...») fue en la película Orígenes secretos (2020), siempre con Galán Galindo. Allí, escondido -o no tanto- entre el atrezo, figura una lección magistral sobre todas las formas posibles del cómic y del propio Manu. Suyos son todos los tebeos que aparecen. En esos cómics, que se supone que representan todos los del planeta, Manu dibuja unos como si fuera Neal Adams, otros como Carlos Pacheco, los siguientes como si se tratara de Rob Liefeld y, los últimos, en un alarde de genio, incluso se atreve con los eróticos hentai de la habitación secreta del protagonista. Ese fue el encargo que le hizo el director de la película y que él completó con el más depurado y en verdad universal de los estilos. Como insiste su cómplice, «dibujar no era algo que él hacía, era quien era».

Y así hasta llegar a *Pro. Pro* es, como él mismo decía «su catedral» y, a su modo, «su redención». Manu había intentado varias veces entrar en el universo Marvel y DC. En varias ocasiones se quedó a las puertas y tenía claro que su nuevo trabajo habría de ser su mejor carta de presentación. El español de Pro (ése es su nombre completo) es la historia de un superhéroe español, quizá, decíamos, el primero en sentido estricto. El cómic retrocede a nuestra Guerra Civil para imaginar un superhéroe a la fuerza. Pro no es franquista, pero el franquismo lo usa como arma de propaganda. Sus superpoderes hacen que haga el bien (salva gente de las catástrofes que surgen), pero la publicidad de sus hazañas da lustre a una dictadura por fuerza brutal. Y es en

## "¡Espabila, leñe!", animaba Vidal a su mano izquierda después de sufrir una primera apoplejía en enero de 2017

esa contradicción donde el autor sitúa a su protagonista. La historia recorre el tiempo de atrás adelante con la misma soltura que hace coincidir el pasado con el presente y el futuro con nuestra más íntima incertidumbre. Se habla de lo que pasó y de la forma en que se vendió lo que pasó. Se reflexiona sobre la memoria y sobre la forma de hacer coincidir el recuerdo con, en efecto, la más elemental justicia. Es un cómic de algo tan extravagante como un superhéroe (y además español) y, qué cosas, acaba por ser un fiel, irónico y profundamente inteligente retrato de todos nosotros.

El trabajo de Manu consiste en convertir el propio cómic en un viaje temporal y muy personal por todas las formas posibles de ser dibujante de cómics

en general y de ser el propio Manu muy en particular. Por momentos recuerda a El guerrero del antifaz; a ratos nos traslada al universo de El capitán Trueno, y siempre sin perder vista su esencia de cómic de superhéroes que igual llama a Jack Kirby que a Carlos Pacheco que a Watchmen. Y un alarde más: sin renunciar a ser incluso manga. Lo dicho ya dos veces: «Dibujar no era algo que él hacía, era quien era».

El miércoles 28 de febrero, el cómic se entregó a la imprenta. Acto seguido un nuevo ictus se llevó a Manu, el Manu que aprendió a dibujar con su madre Pilar, el Manu que en pleno proceso de elaboración de la mejor de sus obras sufrió también la pérdida de su padre, el Manu capaz de todos los cómics del mundo, el Manu que reaprendió a ser Manu, el Manu que, por fin, iniciaba su aventura americana... En efecto, la de Manuel M. Vidal es simple y profundamente una historia triste. Sin aspavientos. Quizá la más triste de todas.





## **CARLOS LATRE**

## "NO TENGO LA SENSACIÓN DE TENER ENEMIGOS EN LA TELE"

Estreno. El humorista y showman presenta 'Carlos Latre. Inimitable' en Movistar Plus+ a poco más de un mes de su salto al 'access prime time' de Telecinco con 'Babylon Show'

Por **Esther Mucientes** (Madrid)

arlos Latre es uno de los showman más reconocidos de España, y lo lleva demostrando desde sus tiempos en Crónicas Marcianas hasta su labor como jurado de Tu cara me suena o sus imitaciones en El Hormiguero, pasando por sus espectáculos o por ser el primer cómico español en trabajar en la CBS junto a James Corden.

Antes de emprender su nueva etapa en Telecinco a partir de septiembre, el castellonense estrena en Movistar Plus+ *Carlos Latre. Inimitable*, un espectáculo, protagonizado por el cómico que se grabó en directo y con público en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, donde realiza un homenaje a 25 años de humor.

En el especial, producido en colaboración de Ertal Entertainment, los espectadores podrán ver actuaciones musicales de artistas vinculados a la vida y carrera del cómico como Estopa, o invitados de excepción como Antonio Banderas, Santiago Segura y Camela, entre otros.

P. ¿Qué supone realizar este show?

show?

R. La culminación de una etapa y el principio de otra. Hemos aglutinado en un especial los 25 años de carrera, que se dice pronto... Aparezco rodeado de amigos, de profesionales, de gente que ha formado parte de esos años y estoy muy contento. Tengo la sensación de que ya ha acabado el colegio, el bachillerato y la universidad y ahora empieza lo bueno, el rock and roll.

P. ¿Quiénes están a tu lado en Carlos Latre. Inimitable?

R. Están muchos compañeros con los que he compartido múltiples la propa de televición somo Venice.

R. Están muchos compañeros con los que he compartido múltiples horas de televisión como Xavier Sardá, Boris Izaguirre, Santiago Segura, Susi Caramelo, Xavier Deltell, compañeros de *Tu cara me suena*... Repasaremos mi paso por *Me resbala, Crónicas marcianas, El Hormiguero*... Además, aparecerán vídeos que han enviado grandes amigos que se han sumado a la fiesta como Jimmy Fallon,



MOVISTAR PLUS+

Antonio Banderas, Andrés Iniesta, Rafa Nadal o Pau Gasol. P. ¿Puedes desvelar qué te dijo Jimmy Fallon?

R. En el vídeo dice: «Me han dicho que eres el Jimmy Fallon español. Pero no es verdad. Yo soy el Carlos Latre americano». Es muy fuerte.

P. De todos los personajes que has interpretado, ¿tienes un favorito?

R. Hay muchos. Creo que cada momento de mi vida tiene un personaje icónico. En *Crónicas marcianas* fueron la becaria Bea, la bruja Lola, la Pantoja de Puerto Rico. Luego, en Cataluña, el personaje de José Luis Núñez conociera también en otra faceta como es la de jurado. Ese programa es el que me puso cara, la mía propia y no la de mis personajes. Es donde soy yo sin caracterizar». P. ¿Qué puedes contar de tu nueva etapa en Telecinco en septiembre?

R. Tengo un grandísimo respeto por la que ha sido mi hogar este tiempo. El minuto después de que acabe *Tu cara me suena*, empezaré una nueva aventura en Mediaset. Y muy feliz y muy contento. Pero hasta entonces estoy al 200% en *Tu cara me suena* y en Antena 3.

P. Es un gran cambio...

R. He tenido la suerte de estar en Movistar Plus+, Cuatro, Mediaset,

Atresmedia... la televisión es un mundo muy duro y competitivo, pero tengo la suerte de poder decir que poseo amigos en todos lados, y no tengo la sensación de tener enemigos en la tele. P. El access prime time en septiembre será una franja muy dura con usted, Pablo Motos, el Gran Wyoming, Carlos Sobera y David Broncano.

R. Soy fan de todos ellos, pero también amigo, y te olvides de *Cifras y Letras* con Aitor Albizua, que también es un grande. Es una franja muy bonita y pienso que en ella cabe todo el

mundo. Va a ser divertido. P. ¿Qué talentos desconocen tus seguidores?

R. Escribo poesía y canciones, me gusta dibujar porque soy hijo de pintor, hermano de diseñador gráfico y mi abuelo era un maravilloso dibujante al que llamaron de Disney para ficharlo. P. ¿Algún personaje de los que has imitado te ha dicho algo porque no le haya gustado? R. Justo lo contrario. La gente acepta muy bien mis imitaciones. Al alcalde de Vigo, Abel Caballero, le encanta que le imite; la ministra Carmen Calvo me envió una nota al día siguiente de imitarla para darme las gracias;

# "Ahora el guión lo escriben los propios imitados... Ábalos me escribió para felicitarme al hacer su personaje"

dentro de *Crackòvia* y de *Polònia*, que fueron un hito absoluto. Más adelante tenemos toda la parte de *Maracaná* con el fútbol.

El humorista e imitador reconoce que con *Tu cara me suena* todo cambió: «Me dio la oportunidad de que el público me José Luis Ábalos también me escribió para darme la enhorabuena al hacer su personaje. Ha venido a verme al teatro gente de La Casa Real, de la farándula... Ahora la actualidad te viene dada, el guión te lo escriben los propios personajes imitados.

## PAPEL VERANO TV



Valle (Eva Santolaria) y Quimi (Antonio Hortelano), durante el rodaje de una escena de 'Compañeros' (1998-2002).

## 'COMPAÑEROS', LA SERIE QUE MARCÓ A UNA GENERACIÓN HACE 25 AÑOS... Y ES ACTUAL

## Aquellas maravillosas series

(I). Con el actor Daniel Retuerta, Lolo en el colegio público Azcona, arranca el repaso de las ficciones españolas más recordadas

Por Borja R. Catela (Madrid)

rogas, embarazos no deseados, violencia de género, racismo o bullying fueron algunos temas que se abordaron en las tramas de Compañeros, la serie juvenil que estrenó Antena 3 en marzo de 1998. Hoy, siguen siendo noticia.

La ficción, que se convirtió en un fenómeno de masas y marcó a toda una generación, centraba su trama en todo lo que sucedía en el ficticio colegio público Azcona. En los conflictos, esperanzas o las frustraciones de estudiantes, profesores y algunos familiares.

Todo el público recuerda la relación amorosa entre Valle (Eva Santolaria) y Quimi (Antonio Hortelano), a los que acompañaban otros intérpretes que alcanzaron el estrellato gracias a la serie como César Vallalta (Julián González), Arancha Alberti (Duna Jové), Luismi Bárcenas (Manuel Feijóo), Sara Antón (Lara de Miguel) o Tanja Mijatovic (Ruth Núñez).

Además de la trama juvenil, estaba la de los profesores, encabezados por Miguel Rellán, Beatriz Carvajal, Concha Velasco, Tina Sáinz o Francis Lorenzo.

La primera temporada superó los tres millones de espectadores. La segunda rozó los cuatro. La tercera y la cuarta superaron esa cifra ampliamente, mientras que la quinta bajó de los cuatro millones. La sexta fue la más exitosa, con más de cinco millones de espectadores. Pero las siguientes fueron perdiendo fieles hasta concluir con una media de 2,7 millones. La media de los 121 episodios fue de 3,991.000.

EL MUNDO ha podido hablar con Retuerta, que daba vida a Lolo, el hermano de Valle e hijo de Rocío (María Garralón) y de Luis (Pepo Oliva) para recordar momentos destacados de la serie, en antena hasta 2002. «Yo llegué un año y medio después de haber estado haciendo diferentes castings para publicidad y ficción. En la época era habitual que si un actor gustaba a los directores de casting para determinada serie, se fogueara como episódico en otras para ver cómo lo hacía. A mí me pasó: participé en *Menudo es mi padre*, la serie de El Fary, y luego, fiché por *Compañeros*», comenta Retuerta.

El madrileño recuerda que, antes de que se emitiera la serie, que sufrió algunos retrasos de grabación, le pasaron unos guiones donde los personajes los iban a interpretar otros actores: «Vi los nombres de Pastora Vega y Antonio Carreño, que luego, evidentemente, no estuvieron en la serie. No sé si fue porque tenían otros proyectos o si estaban confirmados y por el retraso del inicio de la serie prefirieron no hacerlo. Para mí, estar en *Compañeros* era como juego que me servía para ir menos a clase (risas). Pero también porque nos trataban muy bien, con mucho cuidado (tenía ocho años cuando empezó a trabajar en la serie)».

Los más pequeños tenían una profesora en el set para no perder el ritmo es sus estudios, aprovechando las horas de espera entre escena y escena para repasar y hacer deberes. «Recuerdo que fue una época de mi vida en la que ir a rodar significaba pasármelo bien. Estaba rodeado de adultos, que siempre me ha gustado mucho, porque aprendía mucho. La verdad es que no recuerdo cosas malas de entonces», admite.

También señala que tanto Garralón como Oliva trataban muy bien a su hijo en la ficción. «Creo que era un chaval agradable y a la gente le gustaba estar a mi alrededor, hablar conmigo...». Destaca que en el rodaje no había ni una voz más alta que la otra porque les trataban muy bien. «He visto otros... Además,

respecto a las series o películas con niños, si el chaval no tiene ganas, eso se nota y desaparece rápido de la pantalla».

Compañeros abordó temas actuales hace 25 años, pero que también lo son en

la actualidad. «La labor de documentación de la serie era muy buena», subraya el actor. «También estaban en contacto con institutos, educadores o pedagogos para saber qué era lo que estaba pasando en ese momento entre los chavales. Eso hace que sea una serie en la que, cuando la vuelves a ver, por suerte o desgracia, todavía estén bastante de actualidad esos temas».

Compañeros los trataba de una manera «un poco moralizante» «Al final había moraleja por todo lo que pasaba en la serie. Se contaba lo que pasaba con un embarazo adolescente, que un alumno tenía que dejar de estudiar para ponerse a trabajar para ayudar a su familia, el auge de cierto partido político radical...», añade.

El éxito y la fama que le proporcionó Compañeros le cambió la vida. «Salía a la calle y me sentía como en un safari, todo el mundo mirando. Sé que trabajamos de cara al público, pero no es agradable que te estén grabando por la calle», tercia Retuerta. «Ricardo Darín cuenta la anécdota de que había gente que le pedía fotos solo porque le sonaba su cara. Se la hacían por presumir que le habían visto, por la notoriedad que les daba el haber estado cerca de una persona conocida, no por admiración por su trabajo».

Tras su paso por Compañeros, Retuerta participó en otra serie de éxito: El internado. «Aunque a Lolo le querían más que a Roque», recuerda el intérprete entre risas. «Estar en dos series de éxito me ha beneficiado más que perjudicado. Lo primero es que te da es que a nivel económico, cierto caché para negociar las siguientes cosas. Y segundo, el cariño de la gente. Me consta que uno de los cinco personajes más recordados de Compañeros, aparte de los de la pandilla de Valle y Quimi, era Lolo», afirma.

En su época en *El internado*, probó suerte en la música, sobre todo en el rap, pasión que sigue teniendo en la actualidad. «Llevo en par de temporadas trabajando para las Freestyle Master Series, con los jueces en el sistema de competiciones para conseguir el ascenso a la liga de batallas de gallos», comenta.

Retuerta se dedica ahora casi en exclusiva al teatro. «Llevo unos cuantos montajes en los últimos cinco años con la compañía La Fantoche. Hace un par de meses

## "La labor de documentación era muy buena. Estaban en contacto con educadores y pedagogos"

## "Salía a la calle y me sentía en un safari, todo el mundo mirando", dice quien pasó por 'El internado'

me estrené como dramaturgo en microteatro, también soy director de otra obra de microteatro... Pero es verdad que hay tantísimo paro y es tan fácil desaparecer que, como no te muevas, te esfumas tú solo», reconoce.

## TOROS PAPEL VERANO

## MIGUEL ÁNGEL PERERA

## "LOS CRÍMENES TAURINOS YA NO SE DENUNCIAN"

XX aniversario. Encara el verano con el compromiso inminente de su feudo de Santander en un estado extraordinario: "Me motiva medirme con Luque y La Quinta"

Por Zabala de la Serna. Fotografía José Aymá

a celebración del XX aniversario de la alternativa de Miguel Ángel Perera (La Puebla del Prior, 1983) transcurre por unos cauces caudalosos de autoridad, temple y magisterio. Esa fue la palabra exacta para subrayar su paso por San Isidro, y volvería a serlo para elogiar su reciente actuación por San Fermín. De santo a santo sólo falló la espada que sí respondió en Sevilla para descerrajar la Puerta del Príncipe de mayor peso de todo abril, la primera de su carrera. Una vez más el látigo y la seda de su muleta se combinaron a la perfección. De los toreros de la cúpula del escalafón, obviando la apisonadora en el triunfo de Roca Rey, y habría que verlo, es sin duda quien luce mejor estado. Encara el verano con el objetivo inminente de Santander, su feudo, otros próximos como San Sebastián y Bilbao y uno más lejano por confirmar: la feria de Otoño de Madrid.

Perera es un tipo seco, en apariencia, con una integridad formidable. Vive consciente, pero sin fuegos artificiales, los logros y reconocimientos de este año especial «que no empezó con un planteamiento muy ilusionante, no de sensaciones. Fueron saliendo las cosas y, sobre todo, a partir de Sevilla y tras el paso de Madrid, sin obtener un triunfo rotundo, la seguridad, la moral, el sentimiento de reafirmación, se fueron asentando y ahora me encuentro muy a gusto». P. En Pamplona estuvo extraordinario en sus dos toros de Fuente Ymbro, tan diferentes. Y le confieso que con el transcurrir del tiempo me arrepentí de no dedicarle el titular, sobre todo cuando encontré uno que mejoraba el mío, el de la agencia EFE: Solo Perera, con el toreo más auténtico, se queda sin salida a hombros en Pamplona.

R. El hecho de salir andando no reflejó lo que par mí supuso la tarde interiormente. No fui justo conmigo mismo al no refrendar aquello a hombros. Como venía la corrida de serfia y después de superar el hándicap de abrir plaza y remontar el toro de la merienda... Fueron dos planteamientos diferentes con un toro con nobleza y calidad y toro de mucha exigencia, el hecho conocer la ganadería de Ricardo Gallardo me llevó a apostar por él. Y sacarle al final esas tres tandas por la mano izquierda te alimenta por la convicción, la rotundidad y lo profundas que fueron.

P. Si mata el primero, hubiera sumado la oreja que faltó. La espada le está restando desde la temporada pasada en tardes de un peso específico mayúsculo. R. Sí, no tengo la regularidad con la que contaba en otros años aunque en Sevilla me funcionó. Pero fíjese si hubiera matado al toro de la temporada pasada en Bilbao o al de Madrid, lo que hubiera cambiado la película. Este año mismo, con el nivel de madurez con el que he andado con los cuatro toros en San Isidro, si hubiera refrendado con la espada, no sé si hubiera habido Puerta Grande, la sensación del

triunfo habría sido otra.

P. Su Puerta del Príncipe fue la más rotunda de las tres que hubo en Sevilla (Luque y Roca).

R. Pude disfrutar esa unanimidad entre los profesionales, la prensa y los aficionados. Fue muy bonito porque Sevilla se me resistía desde hace 20 años. En otras plazas que tampoco he salido a hombros me había podido mostrar, pero Sevilla me pesaba siempre mucho. Y sin embargo este año... Fueron dos toros de El Parralejo completamente

P. Se da en usted aquello que decía Don Pablo Lozano de que el temple le quita al toro la fuerza que le sobra y se la da al que le falta.

diferentes.

R. Siempre ha sido una gran virtud de mi concepto o de mi capacidad. Doblegar esos toros difíciles también a veces ha ido en mi contra, pues hay toros que pasan por buenos que no lo son tanto. Ni se ve el esfuerzo que tienes que hacer con ellos. Es verdad que hay que potenciar sus virtudes y tapar los defectos. Pero a veces esa forma tan sólida y rotunda de estar con los toros más costosos y difíciles va en contra del torero.

P. Badajoz, donde tomó la alternativa hace 20 años, fue una tarde redonda y feliz.

R. Lo disfruté mucho. Fue en la fecha exacta, un 23 de junio. Me pude mostrar con los dos toros en plenitud, más allá de las cuatro oreias

P. Unas declaraciones suyas en *Aplausos* me han llamado la atención por su honestidad al decir que el mercado taurino camina independientemente del estado artístico de cada toreros y que entiende que esto es un negocio.

R. Al final es así. Esto es una industria. Ves toreros en un momento estupendo, hablemos de otros, no por ponerme yo, y no tienen la recompensa a eso en carteles de categoría, y a la inversa

con otros que no andan igual de frescos. Después de 20 años ya no me sorprende nada. Intento llevar mi camino aunque haya cosas que me parezcan injustas. Con ellas convivo. Trato de no descentrarme para conseguir en la plaza lo que quiero.

P. ¿Cree que afecta el desgaste del paso del tiempo, no ser ya una novedad?

**R.** El paso del tiempo y por estos últimos años míos por una decisión taurina. Cuando dejé el apoderamiento de Santi Ellauri y Pedro Tamayo, me puse en manos de mi mozo de espadas, David Benegas, y no encajé con una empresa de toda la vida. Y eso quizá me ha pasado factura en estos años. Eso unido a los 20 años, que es lo que usted decía. Analizo muchas las cosas, que no suceden por una sola causa P. ¿Es feliz con el apoderamiento de Diego Robles/Matilla? R. Estoy muy contento y muy ilusionado. Llegó en un momento

en el que me hacía falta ese cambio, ese revulsivo de las ilusiones renovadas. A los pocos días surgió el triunfo de Sevilla. Diego Robles es una persona con una afición desmedida y una entrega absoluta a la profesión, un taurino de toda la vida, discreto y serio. Y también me aporta disciplina y, aunque yo siempre he sido disciplinado, hace que no baje la intensidad. P. Ahora afronta uno de sus feudos como es Santander, que siempre

Santander, que siemp se le ha dado extraordinariamente bien. R. Siempre, a lo largo

R. Siempre, a lo largo de toda mi carrera. No es un tópico, lo puedo corroborar con los números en la mano. Tardes y faenas importantes se han dado en Santander. Este año llego con el aliciente de torear con uno de los toreros en mejor momento del escalafón, Daniel Luque. Me motiva mucho medirme con él y con la corrida de La Quinta. Y, por la feria que es y la plaza que se

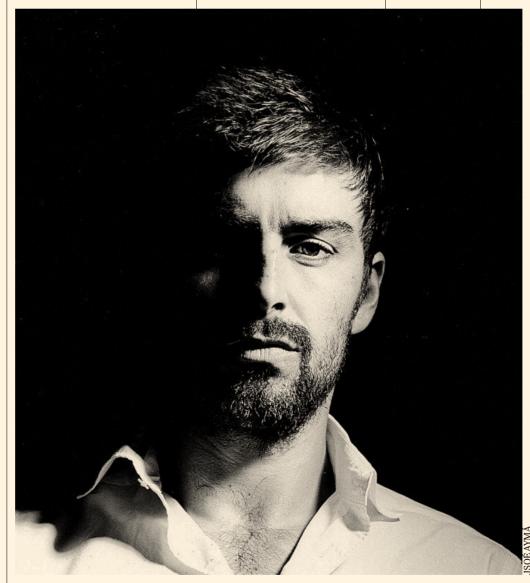

"A veces esa forma tan sólida y rotunda de andar con los toros más costosos y difíciles va en contra de mí como torero"

"Disfruté de la unanimidad de la Puerta del Príncipe de Sevilla. Si en Madrid hubiera funcionado igual la espada..." trata.

P. Y luego vendrán San Sebastián y Bilbao... Claro, que si en Bilbao no hubiera estado, después de su soberbia tarde del año pasado, habría sido un crimen. Pero, bueno, crímenes taurinos se dan a diario.

R. Sí, la verdad es que pasan *cosas* que periodísticamente ya no se denuncian

## TIEMPO

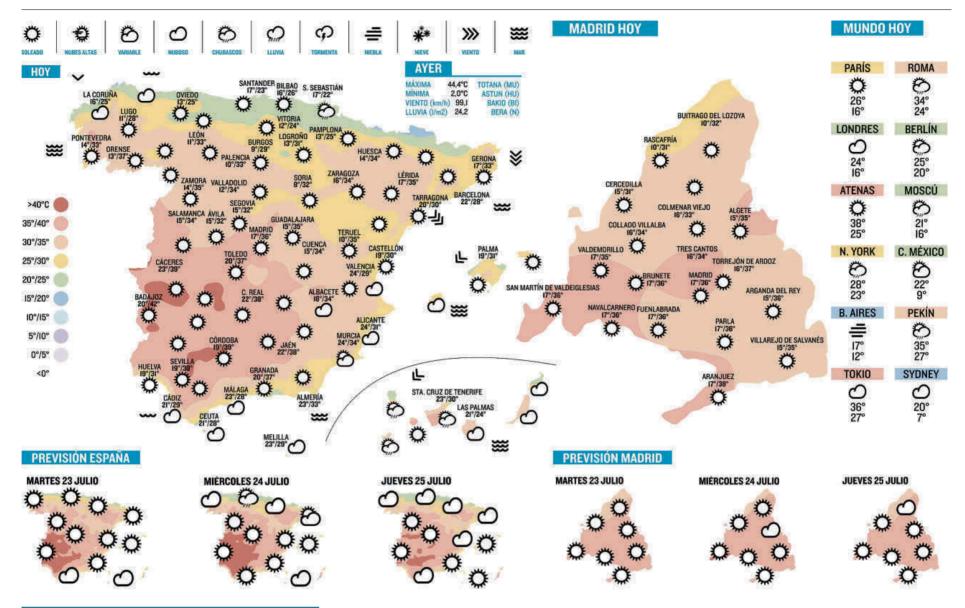

### SORTEOS

## SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

Número premiado principal:

64797 SERIE: 046

Números premiados adicionales: 43141 SERIE: 022

55851 SERIE: 048 66077 SERIE: 010 76889 SERIE: 006

## **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del domingo:

Iº Sorteo: 02-09-13-21-22-23-24-27-32-41-42-47-53-56-58-61-62-70-71-76

2º Sorteo: 06-II-I5-20-27-34-35-36-39-4I-42-46-54-55-59-62-69-72-76-85

orteo: 02-08-12-16-20-25-38-42-43-44-52-53-54-61-66-69-73-76-78-79

4° Sorteo: 05-06-08-14-16-26-27-32-35-43-51-56-63-69-75-77-78-80-81-84

5º Sorteo: 07-12-19-21-36-39-41-44-45-47-50-51-57-59-61-63-66-67-70-76

TRIPLEX DE LA ONCE

#### **EL GORDO DE LA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del domingo: I-26-3I-37-44 (R-0)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |
|----------|------------|-----------|
| 5+1      | 0          | воте      |
| 5+0      | 0          | 0,00      |
| 4+1      | 15         | 12.990,34 |
| 4+0      | 170        | 205,73    |
| 3+1      | 712        | 56,14     |
| 3+0      | 8.156      | 15,93     |
| 2+1      | 11.267     | 8,87      |
| 2+0      | 131.215    | 3,00      |
| 0+1      | 191.421    | 1,50      |

## **EUROMILLONES**

Sorteos de la semana Martes: 2-32-35-36-39 (E 7, 8)

Viernes: I5-22-35-44-48 (E 6. 7)

## **LOTERÍA PRIMITIVA**

Sorteos de la semana

Lunes: II-I9-2I-30-3I-34 (C I6. R 3) Jueves: 2-7-12-14-25-35 (C 44, R 8)

Sábado: 14-29-37-39-44-45 (CI.R4)

#### CRUCIGRAMA

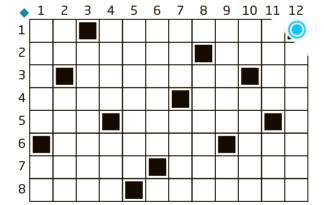

## PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. La tercera nota de la escala musical en solfeo. Equivalente, similar. 2. Manjar compuesto o guisado. Pasmada, simple, boba. 3. Poesía, inspiración. La primera vocal y la primera consonante del abecedario. 4. Armario empotrado. Cerro aislado que domina un llano. 5. Darse por enterado de lo que hablan. Perteneciente o relativo a los magiares. 6. Embarcación menor provista de motor, en plural. Instrumento de pesca. 7. Conductos por los que circula en el cuerpo del animal la sangre o la linfa. Parte que un ascendiente deja a un descendiente tomándola de la cuota de libre disposición. 8. Pasiones del alma que causan indignación y enojo. Dieran una nota o una información a una

VERTICALES.- I. Persona o animal a quien le falta un brazo o una mano. Percibí una cosa a través de la vista. 2. Al revés, explica. Raspar, lijar. 3. Cosa que desprende fragancia. 4. Ave zancuda con pico largo que vive de moluscos fluviales. Movimiento convulsivo y sonoro del aparato

respiratorio de las personas y de algunos animales. 5. Donaremos. 6. Pagar y administrar una publicación. 7. A veces se emplea en lugar de nosotros. Piedra preciosa, joya. 8. Cesta ligera de lona que sirve de cuna a los niños pequeños. 9. Esclavo. Interjección que indica incredulidad. 10. Tercera letra del abecedario. Equivocación, desliz. II. Perteneciente a las alas. Bancal, cuadro. 12. Emprenden el estudio de alguna cuestión.

Pasaran, VERTICALES.- I. Manco. Vi. 2. Id. Limar. 3. Olorosa. 4. Ibis. Tos. 5. Daremos. 6. Editar. P. 7. Nos. Gema. 8. T. Moisés. 9. Ilota. Ja. 10. Ce. Error. II. Alar. Era. HORIZONTALES.- I. Mi. Idéntica. 2. Adobado. Lela. 3. N. Lirismo. Ab. 4. Clóset. Otero. 5. Oír. Magiar. R. 6. Motores. Red. 7. Vasos. Mejora. 8. Iras.

## SUSCRÍBETE A TODO **EL**



PAPEL + ORBYT + PREMIUM

Todo por solo

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### HORÓSCOPO



#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril)
El amor mutuo fomentará un ambiente en el hogar donde cada día se cosecha tos inolvidables, agradables v gratificantes para ambos.



#### **TAURO**

(21 abril - 20 mayo) Aparecen nuevos problemas relacionados con el trabajo, aun así deberás mantener la calma porque no estará en



## os poder resolverlo. GÉMINIS

una vida plena y tranquila.

(21 mayo - 21 junio) El dinero fluirá hacia tus manos, pero no te olvides de ahorrar para el futuro. La estabilidad financiera es clave para



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) No será una jornada que beneficie a las es, sino todo lo contrario, y será debido a tus inseguridades y des confianza hacia los demás.



#### LEO

(23 julio - 22 agosto)

Hoy recibirás una llamada inesperada de alguien que te importa mucho, y podrás compartir junto a esa personas entos de conexión emocio



#### VIRGO

(23 agosto Tienes que evitar ser el centro de atención de cada lugar al que te diriges, ya que puede molestar a algunas personas de tu entorno más próximo



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)

Procura aprovechar algunas oportuni e se te ofrecerán en el día de cos con algunos clientes.



## **ESCORPIO**

(23 octubre - 21 noviembre) El crecin iento profesional se ve reforzado por los consejos de expertos, aun así, su aplicación ponderada es lo que realmente traerá avances.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 dici Es un día ideal para agradecerle a alguien el apoyo incondicional y desin-teresado que tiene hacia ti y que hace que no te sientas nunca solo.

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero)
En tu vida amorosa, el viento te brindansuelo en estos tiemnos de inceralgunos aiustes con tu pareia.

CAPRICORNIO



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Intenta ser más responsable con tu dinero y trata de ahorrar más y no gas-tártelo en cualquier cosa. Piensa en el



## tiempo que dedicas para obtenerlo.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Un merecido descanso puede ayudarte a recuperarte v te hará sentir relajado y puede mejorar tu salud mental.

## TELEVISIÓ

#### GENERALISTAS

8.50 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano. 15.00 Telediario I.

15.00 Telediario I.
15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador.

**20.30** Aquí la Tierra. **21.00** Telediario 2.

21.55 La suerte en tus

22.00 El Grand Prix del

La 2

**0.20** Vuelvo a empezar. Incluve «Tabanera de Cerrato, Palencia» y «Perlunes, Asturias; Las Vegas, Toledo; Belchite, Zaragoza»

9.40 Seguridad vital 5.0. 10.10 Guardianes del patri-

11.10 Documenta2. «El aire

12.05 Un país para leerlo. 12.30 Las rutas D'Ambrosio.
13.30 Mañanas de cine.

«Johnny el vengador».

16.30 Grandes documen-

15.00 Verano azul. 15.45 Saber y ganar.

18.05 Documenta2.

19.00 El Paraíso de las

20.20 :Cómo nos reímos! 20.35 Diario de un nómada

Cifras y letras.

22.00 Días de cine clásico. «Top Secret». EEUU. 1984. 23.30 Abuela de verano.

10.40 Arqueomanía.

#### Antena 3

Espejo público. 8.55 13 20 Cocina abierta La ruleta de la suerte.

15 00 Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes. 15.35 El tiempo. Deportes.

15 45 Sueños de libertad Pecado original.

Y ahora Sonsoles. 18.00 20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

El hormiguero 3.0 21.45

22.45 Hermanos 2.30 3.15 The Game Show. La tienda de Galería del Coleccionista

4.15 Ventaprime 4.45 Minutos musicales

6.00 6.15 Ventaprime. Las noticias de la

10.10 Viajeros Cuatro.

«Marsella y Mónaco». 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

El tiempo. Todo es mentira.

Tiempo al tiempo Noticias Cuatro.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

23.00 La última luz. «Noche

0.45 Cine Cuatro. «Alerta

roja». South Korea. 2019. 130 min. Directores: Byung-

seo Kim, Hae-jun Lee.

2.55 The Game Show.

**20.55** El tiempo.

21.05 First Dates.

21.45 First Dates

¡Toma salami! Callejeros viajeros. In-

«Sicilia» y «Cerdeña»

Cuatro

15.30

18 30

#### Telecinco

7.00 Informativos Te-

La mirada crítica 10.30 Vamos a ver 15.00 Informativos Te-

15.30 ElDesmarque Te-

lecinco. 15.40 El tiempo. 15.50 Así es la vida. 17.00 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. itado por Ion Aramendi. 21.00 Informativos Te-

21.40 ElDesmarque Telecinco, Presentado por Matías Prats Chacón

**21.50** El tiempo. 22.00 Supervivientes All

Quién vive ahí?

Aruser@s fresh.

Al rojo vivo

15.10 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo.

Director: Adam Mason

en Los Ángeles». EEUU.

2017. 93 min. Director: Tibor

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Sum-

22.30 El taquillazo. «In-mune». EEUU. 2020. 84 min.

Çine. «Destrucción

15.45 Zapeando.

14.30 La Sexta noticias la

Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª

Stars: Tierra de nadie.

1.55 Casino Gran Madrid Online Show

La Sexta

11 00

#### **VEO DM**ax

7.32 9.27 Así se hace. ¡Me lo quedo!

Aventura en pelotas. 15 02 Expedición al pasado «La fortuna española perdida

**15.57** La fiebre del oro: aguas bravas. Incluye «Al final del arcoiris» y «Máximo

17.47 La fiebre del oro: Australia. Emisión de dos episodios. 19.38 Chapa y pintura.

Incluye «Nueva temporada, nuevos dolores de cabeza» y «En perfecto estado». 21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos episodios 22.30 Franco, la vida del

dictador en color. **0.24** La mirada de los historiadores.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día. 12.45 Don Matteo.

11.00 Santa misa. 11.40 Adoración eucarística.

14.30 Trece noticias I4:30.14.45 El tiempo en Trece.14.50 Sesión doble. «África

express». Italia, West Germany. 1975. 98 min. Director:

Michele Lupo. 16.40 Sesión doble. «Safari

min. Director: Duccio Tessari. 18.30 Western. «El hombre del Oeste». EEUU. 1958. 100

min. Director: Anthony Mann **20.30** Trece noticias 20:30.

El tiempo en Trece.

El Partidazo de Cone

21 05 Trece al día

22.00 El cascabel.

0.30

Express». Italia, 1976, 93

TRECE

### Movistar Plus+

8.10 Streetviú. 9 05 Colin de cuentas

Jack el Destripador: caso abjerto. 10.57 Los monstruos de

Ponticelli. 14.18 Luz en la oscuridad.

16.05 Cine. «Retribution». Francia, Alemania, España, EEUU, 2023, 91 min. Director:

Nimród Antal. 17.33 Cine. «Un funeral de muerte (2007)». EEUU, Alemania, R.U., Países Bajos. 2007. 90 min. Director: Frank

19.01 Todos mienten. 21.00 El deporte y la ciencia. 22.00 Perrea, perrea.

23.00 Leo talks. «Somos

23.30 Muertos, S.L. 0.29 El Camerino.

## AUTONÓMICAS

#### Telemadrid

8.20 Deportes. 8 25

El tiempo. Buenos días, Madrid. 11 20 120 minutes

14.00 Telenoticia 14.55 Deportes. Telenoticias

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa.

«Cahalga con el diablo». EEUU. 1999. 138 min. 17.25 Cine de tarde. «La

hechicera blanca». FEUU. 1953. 96 min. 19.10 Madrid directo.

20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes.

21.30 El tiempo.

21.35 22.30 21.35 Juntos.
22.30 Cine. «Prisioneros del cielo». EEUU. 1996. 132 min.

Director: Phil Joanou.

0.45 Atrápame si puedes

Celebrity.

## TV3

11.00 El convidat. 12.45 Atrapa'm si pots.

«Especials». 14.00 Telenotícies co-

marques. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Doctor Martin. «Els testos s'assemblen a les

olles» y «Moviment».

17.15 Cine. «Els petits assassinats d'Agatha Christie. No soc culpable». Francia, Şuiza. 2010. 98 min. Director: Éric Woreth.

19.05 Atrapa'm si pots.

«Especials». 20.05 Tens un minut?

21.00 Telenotícies vespre 22.05 Vintage.

23.30 Al cotxe. «Neus Rossell». 23.55 Onze.

Destino Andalucía.

Despierta Andalucía.

La tarde. Aquí y ahora. Andalucía directo.

Canal Sur noticias 2.

Tierra v mar.

Hoy en día.

12.50 Hoy en día, mesa de

14.30 Canal Sur noticias I.

Cómetelo.

21.40 Atrápame si puedes.

Presentado por Manolo Sar-

22.50 Cine. «Asesinos

8.25

9 00

15 25

19.50

20.30

1.10 Notícies 3/24.

Canal Sur

6.45 Mujeres ricas de

8.55 Killer.

Venganza.

TEN

9.55 Vengar 10.50 Killer.

11 50 Caso cerrado

Ni que fuéramos la happy hour. Caso cerrado.

22.25 La casa de mis sue-

23.25 Crímenes en Nueva York. Emisión de tres episo-

La tienda de Galería del Coleccionista. 3.05 Killer

Venganza: millonarios Killer. Emisión de dos

6.00 Mujeres ricas de

#### ETB 2

9.55 Monk. 11.20 Vascos por el mundo.

«Lo mejor de Suiza». En Jake.

13.55 Atrápame si puedes.
14.58 Teleberri.
15.35 Teleberri kirolak.

16.00 Eguraldia

Esto no es normal. 17.35 Quédate.

20.05 A bocados verano «Yakitori de pollo con en-

salada japonesa de pepino». 21.00 Teleberri. 21.40 Teleberri kirolak.

22.05 Eguraldia. 22.30 La otra cara. «Un verano de contrastes». 23.30 Tupper Club. «Tres

hombres y un destino».
0.50 Esto no es normal.
1.55 Atrápame si puedes.
2.45 Vascos por el mundo.

## de élite». R.U., Australia. 2011. II6 min. Director: Gary

McKendry. **0.40** Cine. «Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva». España. 2024. 102 min. Director: José Luis

## PARA NO PERDERSE

## 22.00 / La I

#### **'El Grand Prix'** enfrenta a Cangas de Onís y Olvera

En el segundo programa de esta temporada competirán las localidades de Cangas de Onís (Asturias) y Olvera (Cádiz), que tendrán a Twin Melody y María del Monte como madrinas, dispuestas a dejarse el alma para ayudar a sus pueblos a superar tanto los juegos nuevos como los clásicos de siempre.



Escena del programa.

La localidad asturiana y la gaditana dejan un ejemplo de competición sana, igualada hasta el último segundo y con sus madrinas más implicadas que nunca y con divertidas pruebas como Los Troncos Locos, los Superfontaneros o Bienvenidos a Tartópolis.

El Grand Prix continúa llevando la alegría a todos los rincones de España. Y, como cada semana, Ramón García será el maestro de ceremonias, acompañado por Cristina López (Cristinini), Wilbur, la Vaquilla y el dinosaurio Nico.

## 15.45 / Antena 3

#### Jaime y Luz, en 'Sueños de Libertad'

Tras dejarse llevar por su amor, Jaime y Luz no quieren ocultarlo. La semana de Sueños de Libertad arranca con Jaime confesándose a Marta de la Reina. La mujer de Jaime entonces decide hablar directamente con la doc-

tora. Mientras Carmen sospecha que algo le ocu-



Escena de la serie.

rre a Tasio y ante las presiones de su mujer, este termina por confesarle que don Damián es, en realidad, su padre.

#### A PUNT

7.00 La Colla. Les notícies del matí.

Bon dia, bonica. Negocis de familia. 11.10 Ciutats desana-

12.15 Cròniques del zoo. 12.50 Animalades, un món

bestial.

13.20 La via verda. 14.00 À Punt Notícies

15.25 Atrapa'm si pots. 16 30 La Señora «La ordenación de Ángel». 17.45 Inspectora Marleau.

19.25 Hotel Voramar.

20.20 Vigilants de la platja. 21.00 À Punt Notícies, Nit. 21.50 A la saca. 22.40 Cine. «El pitjor treball

de ma vida». Francia. SWI.

0.15 Favorits.

## Hernández Arango. IB3 TELEVISIÓN

7.15 Enfeinats. «Un partit de futbol des de dins de la mà

d'un àrbitre». **8.05** Tothom en forma. 8 30 Hotel Voramar, «Pet-

jades de la mar». 9.15 Illencs pel món.

10.05 Al dia. 11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi Taura. «Risotto d'espelta

pilotes i curri».

15.55 Agafa'm si pots!
16.55 Cinc dies.
20.28 IB3 Notícies vespre.

21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu. 21.40 Jo en sé + que t 22.25 Gent de la mar.

1.25 IB3 Notícies vesore

El temps vespre. Jo en sé + que tu.

#### leta <u>d</u>e 127 canales en www.elmundo.es/television sulte la programación con

#### **SUDOKU**

| FÁCIL 22-07-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 5                | 3 |   |   |   |   |   | 1 |   |     |
|                  |   |   | 9 |   | 8 |   | 3 |   | Ì   |
|                  | 8 | 4 |   |   | 5 |   | 9 | 7 |     |
| 8                | 7 |   | 1 | 3 |   |   | 5 |   |     |
|                  |   |   | 4 |   |   |   | 2 |   |     |
| 6                |   | 1 |   |   | 7 |   |   |   | ١,  |
|                  |   | 7 | 8 | 9 |   | 5 |   | 2 |     |
| 2                | 9 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |   |     |
| 4                |   | 8 | 5 |   |   | 9 | 7 |   | 000 |

| DIFÍCIL 22-07-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
|                    | 4 |   |   |   |   |   |   |   | )                      |
|                    |   | 6 |   | 3 | 5 |   |   | 2 | 1                      |
|                    |   |   |   | 2 | 8 |   | 9 |   |                        |
|                    |   | 8 |   |   |   | 1 |   |   | moo                    |
| 4                  |   |   |   | 8 |   |   |   |   | sweb.                  |
| 5                  | 9 |   | 1 |   | 4 |   |   |   | www.pasatiemposweb.com |
|                    |   |   | 5 |   |   |   |   | 1 | w.pasa                 |
|                    |   |   |   | 7 |   | 9 |   | 6 |                        |
| 2                  | 8 |   |   |   |   | 7 |   |   | © 2024                 |

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado **SOLUCIÓN DIFÍCIL 20-07-2024** 

## SOLUCIÓN FÁCIL 20-07-2024

CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

| 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 |
| 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | m | 1 | 2 | 5 |

## 1 7 5 8 4 3 2 9 6

| _ | , | _ | _ |   | • | _ | _ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | В | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | Э | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | Э | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 |



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derech

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

avda. Portugal, 4 CTC Cosla 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



#### PATIO GLOBAL SUE GRAY

QUIÉN. Sue Gray, la funcionaria e investigadora del 'partygate', ha sido rescatada por Keir Starmer como jefa de Personal de Downing Street. QUÉ. Su nombramiento estuvo precedido de una gran polémica por haber violado el código del servicio civil. PORQUE. Según 'The Times', Gray ha mostrado un «interes inapropiado» en la concesión de 330 millones de euros para la construcción de un estadio en Belfast para la Eurocopa de 2028.

## Lainvestigadora del 'partygate' reciclada y ascendida por Starmer delegiani y ascendida por la com/byne preguntabaen The Sunday Times un miembro (no identificado) de la Oficina del Gabinete, en un intento de iluminar las 50

Sue Gray saltó a los grandes titulares como la investigadora del partygate. Muchos la consideran como la auténtica responsable de la dimisión de Boris Johson, cuando certificó el «grave fallo de liderazgo» durante el Covid. Tras sus 20 minutos de fama, pudo haber consumado su carrera como gris funcionaria en la Oficina del Gabinete hasta la jubilación...

Pero Keir Starmer, que la conocía de sus tiempos de fiscal general, ha decidido rescatarla, reciclarla y ascenderla contra viento y marea como su jefa de Personal. Ahora ha vuelto a Downing Street, dispuesta a demostrar a sus 66 años por qué la conocen como la mujer más influ-



LONDRES

yente del Reino Unido, aunque en poco tiempo ha vuelto a un primer plano.

Según The Times, Sue Gray ha sido acusada de «interés inapropiado» al aprovechar su puesto para interceder a favor de la construcción de un estadio en Belfast que aspira a acoger los partidos de Irlanda del Norte en la Eurocopa

de 2028. Gray, hija de inmigrantes norirlandeses y ex propietaria de un pub en Newry, podría haber usado sus influencias para subvertir la decisión final y aprobar el destino de 330 millones de euros para la remodelación del decadente Casement Park, concebido para el minoritario fútbol gaélico y proyectado como un estadio de 35.000 espectadores.

El caso ha vuelto a poner en el candelero a la que fue directora general de Ética en los intersticios del Gobierno entre 2012 v 2018, acusada de haber roto el código de conducta de los funcionarios civiles por sus contactos con el Partido Laborista para asumir un cargo político. To-

Sue Gray, la jefa de Personal de Downing Street. LIAM McBURNEY/PA IMAGES / GETTY

dos los caminos apuntan además hacia Irlanda del Norte, donde Sue Gray intentó (y no consiguió) ser la máxima responsable de los servicios civiles de Stormont, una aguja que llevaba clavada desde

Sobre ella pesa

la sospecha de

durante meses

un atípico 'pub'

en la frontera

entre las dos

haber sido

espía del

Gobierno

británico

Regentó

Irlandas

2020 y que-según Nadine Dorries, estrecha aliada de Boris Johnson-alimentó su sed de venganza en el partygate.

Sobre Sue Gray pesa desde hace tiempo la sospecha de haber sido espía del Gobierno británico (aunque ella lo niega rotundamente) durante

la época más dura del conflicto norirlandés. En 1985, se casó con el cantante de country irlandés Bill Conlon, y acto seguido pidió una baja laboral para comprar el Cove Bar, un atípicopuben Newry, en la explosiva frontera entre las dos Irlandas. Allí estuvo, sirviendo pintas durante meses, hasta que se cansó y volvió a Londres.

¿Quién hace un alto en su carrera para regenentierra de bandidos?», se x. com/byneontelegram

sombras de Gray. Por su manera de moetalil verse y deslizarse en los intersticios del Gobierno, otros conocidos la comparan con personajes de películas de gángsteres como Wolf (el fixer de Pulp Fiction) o Peter Clemenza (el capo de El Padrino).

El caso es que el premier Keir Starmer, tan dado a la cautela, decidió arriesgar lo suyo al elegir a Sue Gray para poner firme a su personal y engrasar desde el primer día la maquinaria del Gobierno, gracias a sus conocimientos de la mecánica interna. Sobre la marcha, Sue Gray parece haber congeniado con la viceprimera ministra, Angela Rayner, con quien comparte sus antecedentes de clase trabajadora. Quienes la vieron medrar por sucesivos gobiernos recuerdan que Gray, curtida también durante la era Blair, siempre pisó más fuerte con el pie izquierdo.



## El apagón

Aún falta mucho tiempo para que todos los habitantes del planeta tengan acceso a internet, prodigio que supone una zancada en la historia y que llevan los taxistas como si fueran pilotos de bombarderos. Sustituye al dinero: se paga con un click, ayuda a la memoria, resuelve dudas y ha cambiado la manera de informarnos. Con el ratón en la mano somos los dueños del mundo. Internet está transformando la sociedad más deprisa que la revolución industrial; sobre todo la manera de comunicarse. Los algoritmos y la nube aceleran la evolución de este homínido de pensamiento abstracto. Esta biblioteca infinita, la información instantánea, la IA, el correo electrónico, las plataformas, la capacidad de procesar millones de peticiones de búsqueda representan el nuevo invento de la rueda, la segunda imprenta.

Los políticos interactúan y las pancartas son tuits. Se eligen presidentes y se les despide. El nuevo sistema nervioso del universo ha roto censuras y desigualdades y ha hecho un llamamiento a la libertad. Ha acabado con la censura y es un llamamiento a la anarquía. Esta invención, este descubrimiento, como todos los avances, trae también perjuicios, accidentes, errores y, con el tiempo, catástrofes para la humanidad como el apagón de Microsolft de la semana pasada, que ha sido calificado como el mayor de todos. No fue un ciberataque, sino un accidente causado por un pequeño error involuntario de Crowdstrike para Windows.

Ocurrió una tragedia en Bangladesh con centenares de muertos cuando el Gobierno ordenó que se interrumpiera internet en el toque de queda, pero el responsable es el Ejecutivo; 39.000 vuelos sufrieron retrasos. En algunos países se perdió el control de las pulseras telemáticas de los presos; se quedaron sin luz en muchos barrios y en los hospitales se pararon los quirófanos. Pero el accidente pudo tener consecuencias terribles. Ya nos habían alertado de cibercatástrofes y colapsos provocados por hackers o espías que nos pueden llevar, según los agoreros, a la edad de bronce. Dicen los que anuncian desdichas que si un asteroide de 10 metros de diámetro acabó con los dinosaurios, un apagón de internet puede tener consecuencias fatales; algo así como un apocalipsis tecnológico producido por un error involuntario o lanzado por razones geopolíticas y guerras. Explican los técnicos que los cables de los océanos son vulnerables a la tentación del sabotaje y que las estructuras de internet son frágiles. Bill Gates reconoce que los averías seguirán sucediendo y para la seguridad deciden no los Estados, sino las poderosas empresas que mandan más que los gobiernos.

## LAS CUENTAS CLARAS PODCAST

La economía no es tan complicada cuando te la explican de forma clara. No te pierdas el podcast de Economía de El Mundo con las noticias más relevantes de la semana.



Presentado por... María Hernández y Laura de la Quintana



¡Escúchalo ya! elmundo.es/podcasts/las-cuentas-claras.html

# GRAN MADRID



Futuro bulevar verde que unirá el sureste. E. M.

## **GRAN MADRID**

## **URBANISMO**

## Una gran arteria para la futura mini ciudad del sureste

## Tendrá carril bici y de Bus Rápido

## JAIME RODRÍGUEZ MADRID

Madrid pegará su gran estirón por el sureste, con más de 100.000 viviendas proyectadas y una población que se estima puede superar los 250.000 habitantes, más que muchas capitales de provincia. Poco a poco se visualiza está nueva zona, donde el Ayuntamiento de Madrid quiere implementar su nuevo concepto de espacio público para la ciudad. Barrios habitables y unidos, donde las zonas verdes y la comunicación estén garantizadas. Para ellos, como gran arteria de fusión, se ha proyectado la Gran Vía del Sureste, prevista en el planeamiento, y que actualmente se encuentra ejecutada en el Ensanche de Vallecas y El Cañaveral. Después se extenderá por los cuatro nuevos desarrollos restantes, Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones y Los Cerros, transformándose en un gran bulevar forestal peatonal. En este eje naturalizado, el peatón, la bicicleta y una nueva línea de Bus Rapid Transit (BRT) con plataforma reservada serán los grandes protagonistas.

La nueva propuesta de diseño de la Gran Vía del Sureste, que engarza con los pilares que fundamentan la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, según informa el consistorio de José Luis Martínez-Almeida, conectará los seis desarrollos y será transitable peatonalmente a través de este espacio verde central. Contará con zonas estanciales y espacios de ocio para el disfrute de los vecinos.

Este proyecto atiende a las necesidades que trasladaron los vecinos de los PAUs en la encuesta ciudadana que se realizó en 2023, donde participaron activamente los residentes de El Cañaveral y Ensanche de Vallecas. En ella destacaban la necesidad de crear más zonas peatonales, tener más transporte público y carriles bici en los nuevos ba

rrios. En definitiva, un nuevo espacio público más sostenible, eficiente y saludable. El proyecto de

## LA 'CASTELLANA' DEL SURESTE





Imagen de cómo quedará el futuro bulevar verde de 16 kilómetros que unirá los seis desarrollos del sureste. E.M.

construcción de este nuevo modelo viario contempla 10 tramos diferenciados, con un ancho variable que abarca un máximo de 100 metros (como el del paseo de la Castellana) en la zona de El Cañaveral, Ensanche de Vallecas, Berrocales y Ahijo-

nes, cuyo eje central será un bulevar peatonal naturalizado que podrá llegar hasta los 37 metros de ancho (una dimensión similar

a la calle Serrano). En estos momentos solo se encuentran ejecutados los tramos de esta vía que discurren por El Cañaveral y el Ensanche de Vallecas, con una población de casi 15.000 habitantes en el primero y de 48.000 en el segundo, pero que deberán ser adaptados al nuevo modelo por parte del Ayuntamiento de Madrid. Se prevé que, para los cuatro desarrollos restantes, en ejecución, los primeros vecinos lleguen

en 2026. En estos casos el nuevo bulevar será ejecutado por las Juntas de Compensación correspondientes. Para la ciudad son prioritarios estos desarrollos por la gran bolsa de viviendas que va a suponer en un mercado muy estresado, tanto por los altos precios de la capital como por la demanda disparada. Madrid Nuevo Norte y los desarrollos del surestes están subrayados en rojo dentro del plan estratégico de crecimien

to de una ciudad que va camino de convertirse en la más poblada de la Unión Europea en pocos años.

Las características principales del nuevo diseño de espacio público para los desarrollos del sureste se centrarán en la implantación de un corredor de transporte público con plataforma exclusiva, combinada con una infraestructura urbana ambientalmente amigable para los vecinos. Se favorecerá la intermodalidad, reduciendo la superficie del viario para los vehículos privados a la mitad (de 587.225 metros cuadrados a 286.420) para ganar espacio para otros modos de movilidad sostenibles.

Por ejemplo, el espacio para la bicicleta se multiplicará por cinco, pasando de los 17.400 m2 que ocupa en la actualidad en los barrios finalizados a los 90.710 m2, dando lugar a un enorme carril bici bidireccional de 14 kilómetros. También el incremento de las zonas verdes casi se duplicará (un 45% más), pasando de 430.795 m2 a 624.350. Estas actuaciones redundarán en la configuración de unos barrios donde las emisiones contaminantes procedentes del tráfico rodado y el efecto de isla de calor sean mínimos. La sostenibilidad es otro de los ejes prioritarios en el crecimiento urbano.

## La vía llegará a tener un ancho de 100 metros, como La Castellana

## El proyecto nace de las encuestas ciudadanas entre los vecinos

El BRT se extenderá en una plataforma central reservada exclusivamente para este medio de transporte y prioridad semafórica a lo largo de 16 kilómetros (115.760 m2), conectando los seis barrios. Se proyectará para ofrecer altas frecuencias de paso a los usuarios y una fuerte regularidad. Se prevé que enlace El Cañaveral con la Nueva Centralidad del Este y Valdecarros con la estación de El Pozo. A lo largo del mismo habrá tres nuevos intercambiadores. Una línea de BRT ya opera entre Valdebe $bas, Sanchinarro\,y\,el\,Hospital\,Ram\'on$ y Cajal. El nuevo modelo de espacio público se ha generado de manera consensuada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, y el Área de Obras y Equipamientos, que encabeza Paloma García Romero

## 6

## **BARRIOS**

La nueva artería unirá Valdecarros, Ensanche, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros.

## 115.760 **METROS CUADRADOS**

Un nuevo Bus Rapid Transit conectará los seis barrios, con tres nuevos intercambiadores

## 10

## TRAMOS DIFERENTES

El ancho de la nueva gran arteria será variable, con un máximo de 100 metros v un mínimo de 30 metros

## 250.000

## **HABITANTES**

Es la estimación de población en los futuros desarrollos del sureste, más que una capital de provincia

## 110.000

## **VIVIENDAS**

Será la bolsa de pisos que saldrá al mercado para intentar aliviar la demanda y los altos precios de Madrid

## **GRAN MADRID**



Solicitantes de asilo procedentes de África aguardan en un pasillo del aeropuerto de Barajas. E.M.

## **FRONTERAS**PIDEN VISADOS DE TRÁNSITO EN LAS ESCALAS

## Ayuso exige a Marlaska más control

La Comunidad denuncia en una carta a Interior la situación del aeropuerto de Barajas

## DANIEL J. OLLERO MADRID

La Comunidad de Madrid remitió el pasado viernes 19 de julio una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamando mayor control migratorio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La misiva, rubricada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Ponce Dávila, denuncia la llegada masiva de inmigrantes ilegales a territorio español a través de vuelos procedentes de África.

Concretamente, el ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso viene observado un comportamiento de ciudadanos extranjeros que han comprado billetes de avión con destino a terceros países y que aprovechan su escala en España para solicitar protección internacional.

En este sentido, la misiva de la Comunidad señala que «de los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio han llegado por primera vez a nuestros centros de primera acogida, prácticamente la mitad lo han hecho a través del aeropuerto de Barajas, la mayoría procedentes de Mauritania».

Una circunstancia ante la que interpelan al ministro del Interior asegurando que «no podemos permitir que Barajas siga siendo un coladero», al tiempo que subraya cómo esta situación está provocando «un colapso de nuestro sistema de protección de menores. Lo que genera que se desborden todos los recursos disponibles tanto en Madrid, como en el resto de las regiones», asegura la Comunidad.

Sol denuncia que los recursos de la región están «desbordados»

En 2023, 400.000 personas llegaron por aire de manera irregular Esta carta también hace alusión a una comunicación previa del ministro del pasado 3 de abril, agradeciendo las iniciativas implementadas como la imposición de visados de tránsito aeroportuario a ciertos países, medida que logró frenar la entrada irregular de personas procedentes de distintos países de África occidental.

«Con esta medida se pudo detener en el mes de febrero la entrada irregular de personas procedentes de Gambia», aseguraba Ponce. «Sin embargo», prosigue, «el problema persiste a día de hoy» con ciudadanos procedentes de otros países africanos, principalmente Mauritania.

En este sentido, la Comunidad de Madrid recalca que «el año pasado llegaron a las costas españolas 57.000 inmigrantes en situación irregular», mientras que a Barajas «lo hicieron siete veces más, superando las 400.000 personas».

Por ello, la Comunidad reclama al gobierno llevar a cabo «acciones planificadas y coordinadas» que «permitan un mayor control de la entrada apelando a la coordinación entre los ministerios de Interior y Exteriores» para firmar convenios con países de origen y exigir visado de tránsito a los inmigrantes procedentes de estos países y una «distribución ordenada» de los mismos. De lo contrario, a juicio del ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso, «se estará reaccionando tarde y mal a los resquicios que aprovechan las mafias en su indigno comercio con seres humanos»

Finalmente, la misiva se despide instando a que el ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska «actúe con la mayor celeridad y tome las medidas que sean necesarias para dar respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria» ofreciendo la colaboración de la Comunidad de Madrid «para dar respuesta a este inmenso reto que tenemos por delante».

**SUCESOS** NARCOTRÁFICO

## Cinco detenidos por enviar paquetes de marihuana a Alemania

Embalaban la droga con rastreadores para conocer la ubicación del producto

#### D. J. OLLERO MADRID

Con un ariete en mano, rifles de asalto y al grito de «al suelo», agentes de la Policía Nacional irrumpieron en distintos talleres y naves de la Comunidad de Madrid para desarticular un grupo criminal que presuntamente enviaba marihuana a Alemania a través de empresas de paquetería.

Durante las órdenes de entrada y registro practicadas en las localidades de Arganda del Rey, Arroyomolinos, Serranillos del Valle y Torrejón de Ardoz se intervinieron más de 1.000 plantas de marihuana, 40 kilos de cogollos listos para

su consumo y 4.000 euros en efectivo repartidos en dos plantaciones y un centro de envasado, donde resultaron detenidas cinco personas.

De acuerdo con las pesquisas, los traficantes empleaban estas pequeñas plantaciones de interior para proveerse del producto que enviaban a sus socios en Alemania. La investigación contra este grupo comenzó en el

mes de marzo, cuando los agentes supieron de la existencia de un paquete con cuatro kilos de cogollos de marihuana termosellados con destino a Dortmund y un remitente falso. Sin embargo, las pistas apuntaban a la localidad de Arroyomolinos como punto de origen del paquete. Mientras tanto, sus destinatarios eran dos alemanes en la cuenca del Ruhr, que actuaban como intermediarios entre Madrid y los camellos dedicados al menudeo.

En la Comunidad de Madrid, la organización empleaba dispositivos de rastreo para monitorear los envíos de droga sin depender de los servicios ofrecidos por las empresas de paquetería. Además, recurrían a otras medidas de seguridad como alquilar coches para transportar los paquetes o establecer un estricto régimen de con-



Plantaciones de marihuana. E.M.

travigilancias en sus instalaciones, llegando incluso a alertar a la policía local sobre la presencia de vehículos sospechosos. Una tarea para la que, incluso, contaban con la colaboración de sus vecinos.

#### madrid.es

#### urbanismo, medio ambie y movilidad

MADRID

#### **ANUNCIO**

El Director General de Gestión Urbanística, por su Resolución de fecha 13 de junio de 2024, ha dispuesto lo siguiente:

"Someter a información pública por un plazo de veinte días, el Proyecto de Reparcelación correspondiente al Área de Planeamiento Remitido 18.02/M "Subestación de Vallecas" presentado por la Junta de Compensación de dicho ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con notificación individualizada a todos los propietarios e interesados afectados, y publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un diario de mayor difusión de la provincia".

Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que cuantas personas se consideren interesadas puedan examinar la documentación correspondiente (Referencia 711/2020/12901) y formular por escrito cuantas alegaciones estimen convenientes a su derecho durante el plazo de 20 días, computable desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y que podrán presentarse en cualquier Registro del Ayuntamiento de Madrid, así como en el resto de lugares a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

La documentación correspondiente al expediente que se va a someter a información pública se

- La página web del Ayuntamiento de Madrid (madrid.es), en el apartado de Vivienda, Urbanismo y Obras → Urbanismo → Información Pública.
- El Visor Urbanístico (madrid.es/VisorUrbanístico), accediendo a Contenido → Expedientes Información Pública
- El Geoportal (geoportal.madrid.es), buscando Información Pública
- Portal de Transparencia, localizando el expediente a través del Buscador del Portal de Transparencia.

Madrid, 26 de junio de 2024
LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID
(Por resolución de Delegación en materia de fe pública de 16 de julio de 2020)
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA
María Caridad Mauri Ruiz-Olmo

## **GRAN MADRID**



La iglesia de Torrelaguna, localidad situada en el valle medio del Jarama. E. M.

## **MUNDO RURAL** PROGRAMA PUEBLOS CON VIDA

# 30 millones para engalanar 143 municipios

Un nuevo paquete de ayudas beneficiará a localidades de menos de 20.000 censados

## RICARDO PINO MADRID

La Comunidad de Madrid invertirá 30 millones de euros en diversas ayudas para acicalar 143 municipios de la región durante estos próximos tres años, y así hacerlos más bonitos y accesibles. Esta línea de embellecimiento, que ofrece la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local a través de la Dirección General de Reequilibrio Territorial, beneficiará a localidades de menos de 20.000 habitantes, con especial atención a las que registran una población inferior a 5.000 vecinos. Entre los primeros municipios que han solicitado estas ayudas se encuentran La Cabrera, Navalafuente, Rozas de Puerto Real, Titulcia y Torrelaguna, que serán los pioneros en ver engalanados sus pueblos.

Estos impulsos económicos se engloban dentro del programa Pueblos con Vida que cuenta con 13 medidas para revitalizar este tipo de poblaciones. Entre sus objetivos destacan fijar a sus habitantes y atraer nuevos vecinos, impulsar el desarrollo económico y el turismo, contribuir al reequilibrio territorial y reforzar los servicios públicos.

estas ayudas, por valor de 10 millones anuales, se distribuirán a partir de este año y hasta 2026.

Dentro de las subvenciones de Pueblos con Vida se incluirán todos los trabajos que vayan dirigidos a mejorar el viario urbano y apuesten por la naturalización de las localidades, como la reparación de calles y plazas principales; actuaciones en fachadas y cubiertas de edificios públicos; cuidado en zonas verdes urbanas y paisajísticas, elementos y equipamientos del mobiliario; así como medidas de soterramiento de redes eléctricas, de telefonía o pasos

ferroviarios.

Las cuantías de estas ayudas, por valor de 10 millones de euros anuales, se distribuirán a partir de este año y hasta 2026. Se subvencionará una actuación por ayuntamiento, con importes que podrán alcanzar los 100.000 euros para los municipios con población inferior a 1.000 habitantes; 200.000 euros en casos de menos de 5.000 vecinos; y hasta 300.000 euros para los consistorios de pueblos que estén por debajo de 20.000 habitantes.

Para el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el Gobierno regional «está apostando con fuerza por vertebrar y dinamizar toda la región, ejerciendo más que nunca nuestras competencias de diputación provincial». Asimismo, el consejero asegura que estos estímulos económicos «permitirán que nuestros municipios puedan realizar proyectos a medio y largo plazo que mejoren la estética y la belleza de sus calles y plazas, lo que beneficiará a sus vecinos y servirá de elemento de dinamización del turismo y de la economía local».

En el caso de La Cabrera, el plan de acción para los próximos tres años está enfocado, principalmente, en recuperar las características morfolóEn el término municipal de Nava-

temperatura. A su vez, se pretende  $colocar\,al cornoques\,que\,puedan\,dar$ sombra en las calles y bancos tam-

bién de granito.

lafuente, con el objeto de mejorar la estética y homogeneizar la escena urbana, se pretende llevar a cabo la renovación de su mobiliario. Se instalarán pérgolas para crear zonas de sombra, vallados para delimitar zonas y cerramientos de corralitos de basura. De cara a los dos próximos años, se dotará de canalización de agua y sistema de riego automático las calles principales del casco antiguo, para proceder posteriormente al rediseño de los parques y espacios al aire libre más emblemáticos, como la Plaza de la Iglesia, creando al-

## Las poblaciones de menos de 5.000 personas optarán a 200.000 euros

«Se apuesta por dinamizar toda la región», dice el delegado Martín

Muchos usarán este dinero para mejorar fachadas o viario urbano

corques y jardineras para la plantación de árboles, arbustos o flores.

En las Rozas de Puerto Real, y con el objetivo de dinamizar el turismo y sus actividades asociadas, se quiere potenciar las áreas recreativas municipales renovando las infraestructuras como columpios o bancos, para lograr una homogeneización.

Asimismo, para Torrelaguna la finalidad principal se centra en integrar paisajísticamente las calles Ma-



Calle de La Cabrera, a los pies de la Sierra con el mismo nombre. E. M

gicas del tejido urbano, a través de pavimentación y peatonalización de las calles Carlos Ruiz y Justicia, y las aceras de la Avenida La Cabrera en el cruce con la de Colegio, sustituyendo el firme existente por baldosas de granito que reduzca la contaminación tanto acústica como atmosférica, a la vez que reduciendo la

lacuera, Cava, Plaza Montalbán y Paseo Varguilla. En todas ellas se pavimentarán las aceras, se eliminarán las barreras arquitectónicas, se colocará nuevo mobiliario urbano, como bancos y marquesinas, se instalará alumbrado y se soterrará el cableado aéreo para conseguir un resultado visual más atractivo.

## **GRAN MADRID**

PERSONAS QUE SUMAN FUNDACIÓN LA CAIXA

# Un lugar para soñar y escapar de la rutina

La entidad ofrece campamentos de verano para niños en situación de vulnerabilidad

#### ELENA MALDONADO MADRID

«Para estos niños el campamento es como un refugio. Son unos días para que puedan apagar la mente y escapar de sus circunstancias. Están esperando todo el año a que llegue porque algo tan mundano para nosotros, como puede ser comer fruta, lavar la ropa o dormir en un espacio que sea tuyo, para ellos es un mundo». Así resume Elena Rebollo, responsable del área de infancia, familia y juventud de la Asociación Barró en Madrid, lo que sienten los jóvenes cuando atraviesan los límites de estos lugares de ocio que les permite soñar con un futuro distinto.

Como cada verano desde 2007, el programa CaixaProInfancia, de la Fundación la Caixa, pone en marcha campamentos de verano, colonias urbanas y centros abiertos gratuitos en toda España para que niños y adolescentes en situación de

vulnerabilidad, riesgo de pobreza o exclusión social escapen de la rutina y disfruten de un oasis temporal de actividades estivales.

El objetivo de estos lugares de ocio infantil gratuitos, y donde se prevé que este año participen 30.000 niños y adolescentes, es «ofrecer una alternativa a los chicos que tienen menos oportunidades mediante actividades lúdicas y recreativas deportivas muy dinámicas. Tratamos de evitar que los chavales pasen demasiado tiempo o bien en su casa,o en la calle haciendo nada porque no tienen otra posibilidad», cuenta Elena.

Este año, la entidad pone el foco en los beneficios de la actividad física y la desconexión digital como herramienta de integración social y el desarrollo personal de la infancia. A través de cinco retos, con la desconexión digital como eje, tiene el objetivo de fomentar la interac-



Tres niños se dirigen al autobús que les llevará al campamento de verano. EL MUNDO

ción como motor de aprendizaje y mejora de habilidades. Todas las actividades cuentan con la curación y el asesoramiento de una psicopedagoga especialista en juegos y actividades con valores.

«En el programa de Colonias Urbanas, además de que estamos situados en los territorios de Cañada, Este y Suroeste, planificamos los días para favorecer su desarrollo personal y emocional y siempre haciéndoles saber que ellos pueden elegir también, que es algo que no les suele suceder porque no tienen opciones», reincide la responsable de la Asociación Barró.

El éxito de estos campamentos, según Elena, se refleja en la evolución del comportamiento «de la primera semana a la última»: «No tiene nada que ver, se les elimina por completo el estrés na los niños que suelen venir sobreexcitados, que no sobreestimulados, y el campamento les apacigua. Ya no tienen que estar constantemente a prueba, como sí sucedía antes por su entorno».

Aunque es sabido que romper la espiral de pobreza es «algo muy complicado», los niños y adolescentes que disfrutan de un campamento bien compuesto y con gran labor educativa se olvidan de donde vienen y apren-

den herramientas de cara al mañana, no sólo se entretienen», enuncia la educadora. Y prosigue: «Algunos de los educadores que ahora trabajan con nosotros, fueron chicos que en su día venían a los campamentos. Es muy emocionante ver que aún quieren seguir participando, aunque sea de otra forma», sentencia.

La Fundación 'la Caixa' destina más de nueve millones de euros al impulso de estas actividades de ocio educativo durante los meses de vacaciones escolares, que se desarrollarán a través de más de 300 entidades sociales que colaboran con el programa CaixaProinfancia.



## **GRAN MADRID**

## **EXPOSICIÓN** RÉPLICAS A TAMAÑO REAL

# El dinosaurio más grande, último inquilino del Prado

CaixaForum saca al exterior la 'joya' de su última muestra, que recorre la historia de ese y otros animales en la Patagonia

### VIRGINIA GÓMEZ MADRID

Una réplica a tamaño natural de *Patagotitan mayorum*, el dinosaurio más grande del mundo conocido hasta la fecha, expuesto en el Paseo del Prado a las puertas de CaixaForum, es el mayor reclamo de *Dinosaurios de la Patagonia*, la exposición que el centro cultural acaba de inaugurar, con esta joya entre sus principales atractivos, para acercar desde una nueva perspectiva cómo era el mundo de estos enigmáticos animales en esa región, una de las más ricas en restos paleontoló-

Una réplica de 'Patagotitan', en el Prado. E.M

'Patagotitan' medía 38 metros y era tan pesado como 14 elefantes

## Fósiles reales de huesos, dientes y piel se exhiben en el interior

gicos. Junto a este gigante, bajo el techo de CaixaForum, otros 13 esqueletos dan forma al discurso de esta muestra, que pretende no sólo mostrar la evolución de los dinosaurios y los diferentes tipos que existieron sino entender cómo vivían y cuál era su ecosistema, desde los más grandes al más pequeño, y de los más más antiguos a los más jóvenes.

De la mano del Museo Egidio Feruglio (MEF), uno de los más importantes del mundo dentro de ese campo por su gran colección y por el centro de investigación que alberga, se ha hilado esta exposición, que también exhibe fósiles reales, entre ellos, dos fémures (de 2, 40 metros), un húmero, un cúbito y un radio de un Patagotitan, hallados en 2013 en La Fecha, en la provincia de Chubut (Argentina), en uno de los descubrimientos más impor-

tantes de este siglo en la Patagonia.

«En tres niveles de suelo encontramos fósiles de seis ejemplares» y «más de 100 huesos», aseguró el comisario de la exposición, paleontólogo codescubridor de aquel yacimiento e investigador del MEF, José Luis Carballido, durante la presentación, donde estuvo acompañado de la directora de CaixaForum, Isabel Fuentes.

El *Patagotitan* «tenía el cuello largo y la cabeza pequeña, por lo que podía alimentarse sin necesidad

de trasladarse. Eso era algo energéticamente beneficioso, porque pesaba unos 70.000 kilos», añadió el experto sobre este megadinosaurio, que se alimentaba de plantas, caminaba a cuatro patas, medía unos 38 metros de largo por 5 de alto y era tan pesado como 14 elefantes africanos.

A través de audiovisuales, el visitante puede ver también cómo fue esa excavación, que duró tres años y requirió el trabajo de más de 100 profesionales, así como el complejo traslado al museo de los restos, donde a través del estudio de expertos paleontólogos, y realizando una reconstrucción tridimensional del animal escaneando todos los huesos, se ha podido conocer su tamaño.

En la exposición pueden verse ejemplares de resina pertenecientes a los tres periodos de la era mesozoica – Triásico, Jurásico y Cretácico –, desde 230



Dos mujeres observan un esqueleto de dinosaurio, en la exposición de CaixaForum. E.M.



Excavación en La Flecha, en Chubut, donde se halló a 'Patagotitan'. E. M.

a 66 millones de años, la gran mayoría de especies halladas en la provincia de Chubut. «En base a la información científica que tenemos podemos reconstruir las partes que faltan para que la gente sepa el aspecto que tenían», señaló el comisario. La muestra comienza con los más primitivos,

que habitaron la Tierra cuando todos los continentes estaban unidos, como el *Eoraptor lunensis*, de apenas un metro de largo y 10 kilos de peso, o el *Herrerasaurus ischigualastensis*, otro dinosaurio de entre 3 y 6 metros, presa de grandes reptiles, que poseía una visión periférica casi global. Ejemplares, se-

gún comentó el comisario, que «siempre bajo revisión», dados los escasos datos que existen sobre ellos.

El recorrido avanza entre dinosaurios bípedos como el *Eoabelisaurus Mefi*; el *Leonerasaurus Traquetrensis*, uno de los primeros que caminó a cuatro patas; el *Amargasaurus Cazaui*, que poseía espinas en sus vértebras; el *Tyrannotitan Chubutensis*, de brazos muy cortos y dientes de tiburón; el *Carnotaurus Sastrei*, con cuernos gruesos y planos; o el *Manidens*, uno de los más pequeños del mundo, de apenas 75 cm

Fósiles de la flora de la que se alimentaban piel de dinosaurio o dientes de diversas especies –los dinosaurios cambiaban sus piezas dentales con frecuencia–, y explicaciones sobre su fisionomía que permiten descubrir cómo se alimentaban y sobrevivían –poseían un gran sentido del olfato y, muchos, un sistema respiratorio similar al de las aves– completan esta exhibición, que se podrá visitar hasta el 6 de abril.

## **GRAN MADRID**

OCIO GASTRONOMÍA Y MÚSICA EN VIVO

## Un chiringuito de la costa andaluza en el corazón de la Gran Vía

El hotel Hyatt Centric transforma su terraza, el Jardín de Diana, en el espacio Aires del Sur

#### **EL MUNDO**

El verano capitalino no tiene por qué ser sinónimo de asfalto y calor. O por los menos hay refugios donde huir del tráfico y las altas temperaturas. Como el Jardín de Diana del hotel Hyatt Centric Gran Vía, que se transforma hasta septiembre en un chiringuito de la costa andaluza en toda regla. Allí, en lo alto de la décima planta del edificio, perteneciente a la división urbana de la cadena Hyatt que toma el centro de las ciudades como base de operaciones, los visitantes podrán teletransportarse a Málaga, Huelva o Almería. Es el objetivo de Aires del Sur, el espacio ambientado con motivos playeros en tonos azul aguamarina y arena, todo rebosante de luz y naturaleza.

El lugar ideal para vislumbrar los mejores atardeceres de la urbe mientras se degusta una oferta gastronómica centrada, claro, en Andalucía. Así, la idea es reiventar los sabores tradicionales del sur con un toque contemporáneo. El resultado son platos como el samorejo de tomate con burrata y piñones fritos, el *pescaíto* adobado con salsa tártara o las croquetas cremosas de chipirones en su tinta. Hay más, como la tortilla de camarones o la ensaladilla de encurtidos, gamba roja al ajillo, caviar y cortezas de trigo. Como platos fuertes destacan los



La terraza El Jardín de Diana. E.M.

tacones de rabo de toro a la cordobesa, el tartar de atún de almadraba, aguacate aliñado y tortia de maíz o los molletes de chicharrón y queso ahumado fundido. Todo está pensado para compartir en pareja o con amigos, acompañado de un cóctel de autor con raíces andaluzas como *Zahara*, que mezcla vino fino con vermú seco, azúcar, zumo de naranja y piña y Pedro Ximénez, o *La Caleta*, con base de ginebra, licor de flor de saúco, lima, aguamiel y uva roja. De postre, Aires del Sur ofrece la tarta de queso payoyo, tan típico de la sierra gaditana, con *coulis* de fresas de Huelva o el pastel de lima y merengue.

La carta se puede probar tanto por la noche como a la hora del aperitivo o del almuerzo o incluso durante el *brunch* de los domingos (de 12.30 a 15.00 horas), que adapta la propuesta con su menú Tapeo del Sur. De fondo no falta la música en vivo, con la actuación de grupos de flamenco o *pop-rock indie* como el valenciano La Habitación Roja o 84, que triunfa desde hace años cantándole a Madrid.

## AGENDA DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE JULIO



Se inaugura el mayor 'Bike Park' de España La estación de esquí de La Pinilla inaugura el mayor parque de ciclismo de montaña del país con la incorporación de dos nuevas pistas a las ya 14 existentes. Una de ellas es la pista verde que permite la primera toma de contacto con un 'bike park' y una pista azul muy fluida que se convertirá en el mayor atractivo del parque. Son casi 30 km de emocionantes senderos, con curvas pronunciadas y desafiantes. El parque abrirá hasta el 30 de noviembre y cuenta con alquiler de todo el material necesario.

## Cine, música, ciclismo de montaña y béisbol

## JOSÉ CHINCHILLA MADRID

El cine, la música y el teatro protagonizan los eventos de esta semana. Proponemos algunos.

**CULTURA.** Veranos de la Villa Japón protagoniza la programación de la tercera semana de Veranos de la Villa. En el Patio Central de Conde Duque la noche del 23 de julio la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, interpretará Circus Maximus. Por su parte, en el parque de la Bombilla, ese mismo día tendrá lugar *Cine Caliente*, donde se proyectará Grease. Para los días 24 y 25 de julio el creador japonés Hiroaki Umeda presentará sus dos coreografías más recientes: *assimilating y Moving State*. En el mismo espacio del 25 al 27 de julio, tendrá lu-

gar Zarzuela en danza, una fiesta que celebra este género lírico. Para culminar el 28 de julio será el turno de Una velada acústica con Carla Bruni.

**PELÍCULAS.** Cibeles de cine Hasta el momento más de 7.000 espectadores han pasado por la Galería de Cristal de CentroCentro, en el marco del ciclo de cine de verano. La cartelera de esta semana incluye varios clásicos del cine. *Nina* será la película proyectada el lunes 22 de julio, *El hombre de la cámara*, tendrá el turno el martes 23 de julio, y *Sangre en los labios* será el 25 de julio.

## **DIVERSIÓN.** 'Hitball'

Se inaugura en el centro comercial X-Madrid (Oslo, 53) el primer simulador virtual de bateo de toda Europa. El concepto eleva un sencillo plan a una experiencia muy divertida donde la coordinación y la buena puntería son fundamentales. La ausencia de ellas, es motivo de risas y afán de superación asegurados. El local tiene un total de seis boxes, en los que los bateadores lanzan bolas reales a campos virtuales mientras el resto disfruta del espectáculo en el banquillo con una variedad gastronómica.

**TEATRO.** Othelo (termina mal) Hasta el 28 de julio la Sala Margarita Xirgu acoge esta obra tragicómica y burlesca, una adaptación cómica de la tragedia shakesperiana versionada, traducida y dirigida por Gabriel Chamé Buendia. Su elenco está integrado por cuatro Matías Bassi, Elvira Gómez, Nicolás Gentile y Agustín Soler, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco. A través del juego físico cercano al absurdo del clown y alejados del realismo interpretan fielmente los versos de Wi-

**WHISKY.** Glenfiddich 21 La firma de whisky escocés presenta

lliam Shakespeare.

una nueva edición limitada de su icónico Glenfiddich 21 Gran Reserva en colaboración con el artista Nicolás Villamizar. El pintor colombiano afincado en nuestro país rinde homenaje a la destilería escocesa en una pieza de coleccionista. La producción será de 54 ejemplares que se comercializarán de manera exclusiva en España y recoge el viaje del artista al Valle de los Ciervos en Escocia.

MÚSICA. Noches del Botánico Finaliza el ciclo musical madrileño en el Real Jardín Botánico de Madrid (Av. Complutense, s/n). Los artistas que debutarán son James Blunt el 22 de julio, Marisa Monte el 23, Simple Minds el 24 de julio, Passenger el 25, Rawayana el 26, Toto el 27, El 28 Pixies, el 29 fat freddy drop, el 30 de julio Javier Camarena y finaliza el 31 de Julio con la agrupación colombiana Grupo Niche.

## GRAN MADRI

**ENTRE GATAS** Y GATOS

Cuesta imaginarse a Elisa Díaz (Madrid, 3 de mayo de 1987) quieta. La emprendedora siempre está en movimiento, ya sea entrenando, preparando sesiones, impartiéndolas o tramando algo nuevo. Desde que era una cría supo que nunca dejaría su Momento. Así, en mayúsculas, porque para ella es tan mental como físico. Algo sagrado. «Probé de todo: judo, voleibol, baloncesto... y me desapuntaba. Hasta que comencé a bailar». Entonces llegaron las sevillanas, danza contemporánea, el ballet y *jazz funk*, el estilo que practica cada semana.

8

A través de coreografías sintiendo la música ha sido capaz de superar distintas etapas de su vida. Como una terapia. Pese a ser economista de formación, ha encontrado en la danza su propósito. Así empieza a asomar la patita de su propio método, que ha logrado reunir a una comunidad de mujeres esperándola a diario. Aunque sean 30

minutos. Menos es nada. «Por distintas cuestiones, ya sean o no madres, no tienen tiempo para ellas». Ni siquiera pueden perderlo en desplazamientos a un gimnasio. Pero se han dado cuenta de la importancia de cuidarse a ellas mismas hasta para poder cuidar a los demás. Y eligen la plataforma Elifitdance para tener ese momento mayúsculo. «Yo estoy ahí, animándolas al otro lado de la pantalla junto al resto, en directo o en diferido a través de los vídeos y de los distintos programas: de brazos, de yoga abdominal...».

De forma presencial, sus eventos por distintos puntos, que previamente anuncia, les ayudan además a tejer nuevas relaciones con personas afines y a desconectar de la vorágine. «Las escucho mucho para entender realmente qué sienten y así ofrecerles lo que necesitan. Y es curioso, porque coincide que muchos de sus sentimientos los he tenido yo previamente». Elisa Díaz siempre ha salido a correr y era usuaria habitual del gimnasio. Pero confiesa que le abu-



La emprendedora Elisa Díaz en GzFisiodeporte practicando su método, que mezcla tres disciplinas. JOSÉ CARLOS ICHIRO

ELISA DÍAZ Su método propio combina danza, fitness y barré a un simple clic. También realiza reuniones presenciales en ubicaciones únicas

## La economista y bailarina que anima a las mujeres a moverse

## **CRISTINA GALAFATE** MADRID

rría. «En el descanso del trabajo, prefería comer rápido y tener ese Momento, que ir a un restaurante tranquilamente y de charleta como hacían algunos de mis compañeros, igual que cuando

TEATRO REAL

tenía clase de baile o ensayos, prefería no perdérmelo y unirme al plan de mis amigas después». Ideó así su propia metodología. «Pensé que si combinaba los ejercicios clásicos del fitness con un toque de danza creativo y diferente sería más interesante»

Ahora que lo comparte con el mundo, sus alumnas cuentan que están más fuertes y flexibles. Y lo más importante: «Más contentas y con más energía para todo y todos los demás». Lo más bonito es el buen rollo: «La conexión que se crea entre nosotras, el juego, el pique, las conversaciones sobre agujetas, el grupo o como digo yo: la tropa». Se conectan lunes, miércoles y viernes a las siete de la mañana para sudar juntas. «Después todas salimos volando a ducharnos...». Cuando quedan, y se ven, es más que una sesión de ejercicio. «Quiero que salgan renovadas a nivel emocional». En su última cita, en una azotea de Retiro, contó con un saxofonista, después una sesión de estiramientos activos al compás de un piano en directo, una charla con cinco expertas en salud femenina y bienestar (sexóloga, psicóloga, nutricio-

nista, fisioterapeuta y facialista) y un brunch, amenizado por una DJ como broche final.

Madre de dos estrellas, como ella dice, Vega y Leo, de dos y tres años, para ella es fundamental en su programación el parto y posparto. «Lo recomiendo por salud emocional. La cabecita está llena de dudas, culpas, cansancio y sentimientos de soledad. Poder moverse de una forma fácil, sana y dejando espacio entre mamá y bebé es completamente reparador, además de darte un porteo maravilloso para coger al niño».

Predica con el ejemplo y tiene buenos hábitos, aunque también es víctima del estrés y como consultora de su propio método no deja de mejorarlo y dedicarle horas. «Una nutricionista deportiva me asesora porque me sentía baja de energía y ajusté mi alimentación, además de suplementarme con Omega 3, un multivitamínimo y vitamina B». Funciona, como su método, porque el six pack salta a la vista. «Como consejo, llévalo recogido y en una postura activa».

ADN. ELIFITDANCE.COM ES UNA PLATAFORMA 'ONLINE ' ● ENTRENA TAMBIÉN EN TRES OLIVOS ● ANUNCIA CITAS DEPORTIVAS POR MADRID ● MEZCLA DANZA, BARRÉ Y FITNESS





## **MUNDO AGRARIO**

LA COSECHA DE PATATA SE MARCA UN LISTÓN DE 350 MILLONES La escasez de tubérculo en el mercado por la floja cosecha en el sur y lo poco disponible de Francia elevan el valor. Los

agricultores reciben más de 50 céntimos, el precio más alto de la serie histórica. Las principales provincias en el cultivo son Valladolid, Salamanca, Segovia y Burgos

**EL**MUNDO

# 



Lunes 22 de Julio de 2024. Número: 8.959. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Las cirugías de Trauma en Burgos rozan los 200 días pese al descenso de la espera

La espera para operarse en traumatología se dispara en los hospitales de Burgos, Salamanca y León hasta los 200 días ● La desigualdad entre especialidades se mantiene con Dermatología como la más rápida en citar y en algunos hospitales sin demora №2.2

## LA CEREZA DE CADERECHAS DEMUESTRA SU «VERSATILIDAD» GASTRONÓMICA

Por sí sola sabe a gloria, pero también destaca por su «versatilidad tanto en dulce como en salado». La cereza del Valle de las Caderechas volvió a demostrar ayer, en Burgos, que es un «producto de categoría». También que gusta, tanto que los productores despacharon más de 3.000 kilos en la Plaza Mayor. Pasadas las 13:30 horas, ya no quedaba género que vender. Inmejorable balance el de la última edición de Días de Cerezas, de la Asociación de Productores del Valle de Las Caderechas y ProBurgos. No solo porque el mercado registró una mayor afluencia de clientes que otros años, sino también por la respuesta a las demostraciones de cocina en vivo. FOTO: ÓSCAR CORCUERA



## El Burgos & Nueva York lleva a la Llana de Afuera los nuevos lenguajes de la danza

Un certamen hecho por bailarines para bailarines que se despliega desde hoy por cuatro comunidades

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York inicia unos días frenéticos para un equipo de 40 personas que están detrás

del escenario para que todo encaje como un reloj. «Son días de mucho trabajo pero también de disfrutar», señala una de las coordinadoras del certamen, Leticia Bernardo. Págs. 6 y 7



## La plantilla de ITW inicia hoy una protesta y amenaza con una huelga indefinida

BURGOS

El comité de empresa de ITW España, la antigua DUO Fast, inicia este lunes la primera de las cinco concentraciones que ha convocado en la planta de Burgos para esta semana en respuesta al último desencuentro surgido con la compañía en las negociaciones para alcanzar un acuerdo para el convenio colectivo. Ya amenazaron con una huelga indefinida a principios de año. Ahora, de nuevo está sobre la mesa la amenaza de una huelga indefinida a partir de septiembre si la compañía no acepta los términos incialmente acordados con la representación sindical y que decidió modificar el mismo día en el que iban a ser rubricados por todas las partes.

#### **PROVINCIA**



La comarca del Arlanza intenta desarrollar el agroturismo en torno a la lavanda

Págs. 8 y 9

## **OPINIÓN**

HACE POCO más de un año, la actual corporación municipal de nuestro Ayuntamiento en Burgos, tomó posesión con el entendimiento de Populares + Vox. Esto corre que vuela, recuerdo coincidir con los salientes del PSOE en un conocido hotel de Burgos donde se celebrabró una magnífica exhibición de baile a ritmo de bachata y kizomba. Sabores latinos pegadizos que desplazan a la música de siempre pero no alegraban entonces la amargura de una derrota. Hace poco se ha repetido esa fiesta de danza en el mismo lugar y para recordar las palabras que en la barra del bar, intercambié con los que entonces perdieron. Tiempo tengo de decirlas para el devenir de los tres años que aún le quedan de gobernanza a la Alcaldesa, Cristina Ayala. Según populares y en especial el concejal de Hacienda Ángel Manzanedo,



Por hacer

que tiene el llavín de la caja fuerte y su cabeza bien amueblada, este año será el que se gaste en trámites para los ambiciosos proyectos de ciudad que abran las puertas a obras representativas para los otros tres años que quedan. Cuatro años no son nada ni da tiempo a respirar y de ello se darán cuenta los que ahora rigen la casa grande de

Plaza Mayor. Casi no hemos desconectado entre San Pedros y San Fermines y con una patada para adelante, entramos en la siesta de agosto. A tiro pasado, las Barracas y Barraqueros han mendigado un lugar más céntrico donde dejarse ver con sus tómbolas, la noria y el dulce de algodón. Parece que en esta capital de provincia no tenemos un sitio para las cosas ni cosas para un sitio en particular. Cierto es que la unión de las derechas aquí, no ha hecho demasiado ruido político hasta la fecha al igual que no lo hizo la coalición también forzada de socialistas y naranjas en la anterior legislatura. Veremos si Vox rompe la baraja en Burgos como lo ha hecho siguiendo el dictado nacional en Castilla y León. De ser así, este ayuntamiento sentiría el vértigo de proyectos previstos que serían moneda de cambio. Lástima que muchos de los encauzados por unos, se metan en el cajón por los otros como 'Burgos Río' del que poco sabemos los ciudadanos de a pié y otros tantos que por ser heredados, tengan un futuro incierto o sean adaptados a las nuevas exigencias del guión. Proyectos raros como cerrar al tráfico la calle Santander, distraen la atención de otros mucho más necesarios. Imaginar un túnel de acceso lento desde la boca de entrada al Parking de Plaza Mayor con salida por la rampa del otro en Avenida del Cid, puede llegar a ser. La ampliación del Ayuntamiento en los dos solares desvencijados de Plaza Vega, si está avalado por un consenso de las tres fuerzas políticas los burgaleses quizás lo podamos llegar a entender. Queda mucho por hacer.

## Una buena sanidad, pero con deficiencias territoriales infames

LA SANIDAD DE Castilla y León no va mal. Las listas de espera siguen menguando a cada trimestre. Y eso es un alivio, sobre todo para los pacientes que esperan. Es más, la Sanidad va bastante mejor con el consejero Alejandro Vázquez que con su antecesora, más dedicada a su ego y sus barullos que a atender. Y esto, como diría el ministro Óscar Puente de los datos económicos de España, son matemáticas. Ni se debaten ni se discuten. Y es así, a pesar del PSOE de Castilla y León, instalado en la obsesión de que las cosas vayan mal, aunque no vayan mal, a ver si a ellos les va algo mejor electoralmente. Y ese no es el camino. Deberían haberse dado cuenta ya tras 39 años parasitando la oposición, a no ser que ese sea su objetivo permanente.

¿Podría ir mejor la sanidad? Claro, todo es susceptible de mejorar. Y si para ello hay que intensificar los conciertos, que se haga. Porque a los contribuyentes lo que les preocupa es la gestión de su Estado de Bienestar, no entelequias comunistas. A los pacientes lo que les interesa es que les operen cuanto antes y si el sistema público no tiene capacidad para absorber, no hay ningún problema en servirse de la gestión privada para ello. Los parlamentarios nacionales tiene una tarjeta de 3.000

euros al año, pagada por los contribuyentes, para desplazarse en taxi por Madrid. El Congreso no les da un bonobús. Y nadie se queja. Ni socialistas, ni populares, ni de VOX, ni de Junts, ni de Esquerra. Lo público para los demás, pero si yo puedo beneficiarme de lo privado, bendito sea el Estado que me lo proporciona y gratis. La hipocresía se puede camuflar un tiempo, pero al final aflora, como la lavanda en Tiedra, y reluce por todo lo alto.

Pero sí tiene un déficit gravísimo la sanidad de Castilla y León. Los gravísimos desequilibrios. Los hospitales del Bierzo y Salamanca triplican los tiempos de espera de los de Valladolid. Y eso poco tiene que ver con la igualdad entre españoles que le reclama Mañueco a diario a Sánchez a cuenta del independentismo. Los del Bierzo y Salamanca no son independentistas, pero la gestión sanitaria les empuja a ello cada trimestre. Lo del Bierzo, en concreto, es una vergüenza sin paliativos. Seis meses hay que esperar, por no se sabe qué motivo, para que a un paciente le asignen un médico cuando el suyo se jubila. Indecente. Es hora ya de hacer algo y actuar contra estos desequilibrios que ensombrecen una buena sanidad con deficiencias territoriales que resultan infames.

#### **ABEL**



## **PAPAMOSCAS**

## Episodio 8. La faena electoral

HACE CALOR. Mucho. El inquilino de Moncloa de sofoco en sofoco. El teléfono. «¡Qué sopor!, otra llamada, así no se puede regenerar agusto, Bego», murmura Sánchez en la salita mientras lee a Abad Faciolince, El olvido que seremos. «Anda, cógelo, gañán, que a mí me están peinando», responde la primera dama. «¡Qué tal, figura, que no sé nada de ti. Ahora soy un hombre libre. Tu, entrampado hasta las trancas!». «Alfonso, siempre me alegra oírte, aunque preferiría no escucharte. Ya me he enterado que te has quitado el lastre. Y está vez sin gastar un duro ni un tuiter de buena mañana. Eres un fenómeno y te admiro, y lo sabes». Responde Mañueco: «Eres un zalamero, como el alcalde, el alcalde de Zalamera. No sé el motivo pero te he cogido afecto y siempre aprendo algo en estas conversaciones nuestras». «Yo también, Fonso, hablan maravillas de ti los míos de ahí. Es el paraíso. Vaya convenio, como se entere

Pepe Álvarez, tengo un jaleo: dos meses de vacaciones, más navidad, semana santa que no falte, ciento y pico mil al año, dietas para viajes y alojamiento, dos cuartos de media jornada cada quince días. Eso es empleo de calidad, Alfonso, y no las monsergas de la vicepresidenta esta que tengo de Restar». «Ya ves, Pedro, aquí nuestra preocupación son las personas, y no miramos ni género, ni condición ni calaña. Somos el gobierno de las personas, que no les falte de nada. Diálogo Social a tope, como Prada el de Canedo». «Oye Fonso, que si dicen que vas a hacerte un Mañueco y adelantar elecciones. Te están animando, bribón». «Ala gente le gusta hablar por hablar. Ya sabes que yo soy de 'vamos Real hasta el final'. En Madrid hay mucho gurú especializado en predecir el pasado. Luego los sofocos los aguanto yo. Déjate. Además, que si me da por adelantar a Tudanca no lo pillo por aquí ni de casualidad. Yo esas faenas no las hago. Se las dejo a Santonja. Buen verano, Pedro». «Cuelga Pedro, que aburres a cristo bendito». «Joo, Bego. Voy a regenerar».

## **EL CORREO DE BURGOS EL** BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

**GERENTE:** JOSÉ ANTONIO ARIAS

**DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

**REDACCIÓN:** Marta Casado, Natalia Escribano Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN:

DISTRIBUCIÓN: tegral / Beralán, S. L IMPRIME: ont Impresión. Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid)

DEPÓSITO LEGAL: BU - 228 - 1999

# Las cirugías de Trauma en Burgos rozan los 200 días pese al descenso de la espera

• La espera en traumatología se dispara en los hospitales de Burgos, Salamanca y León hasta los 200 días • La desigualdad entre especialidades se mantiene con Dermatología como la más rápida en citar y en algunos hospitales sin demora

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Una nueva actualización de las listas de espera quirúrgicas publicada el viernes por la Consejería de Sanidad ponía de manifiesto que el plan de choque lanzado para reducirlas sigue logrando su objetivo y sitúa ya la demora media en la Comunidad en los cien días. Se trata de un avance sensible, con 14 jornadas menos que al cierre del primer trimestre del año, pero que sigue sin resolver las importantes desigualdades que existen entre hospitales y especialidades, y que se hacen aún más evidentes cuando ambos factores se suman.

El mejor ejemplo de ello son las intervenciones quirúrgicas en la especialidad de Traumatología, las cuales acumulan varios años como las que más se dilatan en el tiempo. Se trata de un servicio que en el conjunto de la Comunidad anota una demora media de 140 días, los cuáles se disparan en los hospitales de Burgos, Salamanca y León, con la peculiaridad de que estos centros forman parte de los más grandes de la región tanto por tamaño como por volumen de pacientes atendidos.

En los tres casos, la demora para una operación de Traumatología se acerca, según los datos de Sacyl correspondientes al segundo trimestre de 2024, a los 200 días, siendo Salamanca con 187 el que más se acerca. No osbtante, no todas las lecturas que ofrecen estas cifras son negativas, puesto que se ha producido un descenso considerable de la demora a lo largo de los tres últimos meses.

Así, eso 187 días de traumatología en el hospital de Salamanca representan 41 menos que al cierre del primer trimestre del año, un avance en absoluto desdeñable. En Burgos, por su parte, pasa de 189 a 170, 19 días menos que también suponen una evolución. Y León tampoco se descuelga de esta tendencia, al recortar en 23 días los



Interior de un quirófano durante una intervención. E. M.

208 que registraba en la anterior estadística hasta los 185.

Queda patente, por tanto, que sigue siendo una lotería para los pacientes las dolencias que sufren y en que provincia y hospital de referencia tienen que ser intervenidos. De esta forma, frente a los tiempos más elevados en los centros ya mencionados, el Clínico de Valladolid vuelve a actuar como contrapunto, ya que en Traumatología anota una demora de

## LAS ECOGRAFÍAS TARDAN UN MES MENOS PERO AÚN LASTRAN LAS PRUEBAS

Dentro de las listas de espera que maneja la sanidad de Castilla y León, son un buen indicador de su evolución las que corresponden a las pruebas diagnósticas, tan importantes para detectar enfermedades y lesiones de muchos

En este sentido, las ecografías se mantienen como las que mayor lista de espera acumulan

aunque a lo largo del último trimestre la recortaron en 28 días al pasar de 126 a 98 jornadas.

Una vez más, la tardanza no es igual en todas las provincias, sino que varía mucho de unas a otras. Así, mientras que una ecografía tarda de media 26 días en Segovia o 40 en el hospital Clínico de Valladolid, se va hasta los 167 en Soria o los 157 en Ávila.

Y no solo eso, sino que con una lista superior a los tres meses las ecos se sitúan a la cabeza de este tipo de pruebas y lastran al resto.

Junto con el descenso de los tiempos de las ecografías también se ha producido el de los TAC, que pasan de 69 a 62 días, una semana menos. En este caso el hospital que se sitúa a la cabeza es el de Zamora, con 158 jornadas, mientras que los más rápidos son el Río Hortega de Valladolid y el hospital

de León con cuatro jornadas en cada caso.

Sí que aumenta la demora en las resonancias magnéticas, con una media que pasa de los 79 a los 84 días. En este caso los pacientes que más espera son los del hospital de Salamanca, con 107 días, mientras que en el extremo opuesto figuran, de nuevo, los del Río Hortega de Valladolid con solo dos días.

Finalmente, las mamografías también aumentan de los 51 a los 63 días, que se disparan a 131 en el Clínico vallisoletano.

67 jornadas y junto a las 106 del Río Hortega, el segundo hospital ubicado en la capital vallisoletana y con ambos formando parte de los más grandes de la Comunidad.

Aún con todo, Traumatología no es la única especialidad con una elevada demora media en Castilla y León. Con 139 días figura Neurocirugía, un servicio que solo está disponible en determinados hospitales de la Comunidad. De nuevo figuran en la lista los ya mencionados y, al igual que ocurre con Traumatología, son varios los que cuentan con una alta demora.

En este caso, el Complejo Asistencial de Salamanca cita a los pacientes para pasar por quirófano a los 199 días, mientras que el Complejo Asistencial Universitario de Burgos los hace a las 127 jornadas. Mientras tanto, en el hospital de León son 110 días los que deben esperar los pacientes para ser intervenidos

Frente a estos tiempos, una vez más son los hospitales vallisoletanos los que rebejana la media y vuelven a poner el acento en esas profundas desigualdades entre unas provincias y otras. Así, en el hospital Clínico Universitario las operaciones de Neurocirugía se llevan a cabo a los 38 días. Además, en el Río Hortega la demora es incluso menor, de tan solo 22 jornadas según los datos trasladados por

Frente a estas especialidades de Traumatología y Neurocirugía que figuran como las dos con más demora quirúrgica en el sistema sanitario castellano yleonés, Dermatología se sitúa a la cabeza con la lista de espera más breve, con una media en la Comunidad de 21 días para pasar por quirófano.

Esta situación viene propiciada gracias a que en varios hospitales de Castilla y León esta especialidad anota una demora de cero días, es decir, que las intervenciones se acometen de ma-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

nera inmediata. Ocurre así en Salamanca, Aranda de Duero, en el hospital Clínico Universitario de Valladolid, en Palencia y en El Bierzo.

Mientras tanto, en otros centros si hay algunos días de espera, aunque en todos se puede considerar como un tiempo muy reducido más aún si se compara con otros servicios. Así, la lista de espera para Dermatología en Ávila es de 26 días; en León, de 25; en Soria, de 18; en Zamora, de 13; y en Segovia, de 22.

En lo que respecta al resto de especialidades es difícil encontrar un patrón, ya que su comportamiento en los distintos hospitales es más hetorogéneo. Aún así, todavía se pueden encontrar servicios que, en algunos puntos de la Comunidad, siguen presentando una demora muy importante a la hora de citar a los pacientes para una intervención quirúrgica.

Como ejemplo de ello sirve el caso de Urología en el Complejo Asistencial de Salamanca, donde el paso por quirófano se demora de media 198 días, a pesar de que aquí también se han reducido los tiempos en el último trimestre con respecto a las 205 jornadas que se registraban al cierre de marzo de este mismo año.

En el caso del hospital de Burgos, la Cirugía General y del Aparato Digestivo tiene una lista de espera de 117 días, prácticamente cuatro meses, aunque aún así se queda lejos de los tiempos ya mencionados para Traumatología.

En Ávila, el mayor tiempo de espera recae también en Trauma, aunque en este caso es de 'solo' 85 días. Por parte del Río Hortega de Valladolid, la lista con mayor tardanza es la de Cirugía Plástica, lo que a su vez hace que esta sea la especialidad con peores datos de toda la provincia vallisoletana. No obstante, conviene señalar que es un servicio que solo está disponible en este centro. Y en lo que respecta al Clínico, los ya mencionados 67 días de traumatología marcan el máximo para este centro, a los que siguen los 38 de Neurocirugía y los 31 de Urología.

La Cirugía Plástica también figura en uno de los primeros puestos de la lista del Complejo Asistencial de León, ya que allí la demora alcanza los 120 días al cierre del segundo trimestre del año. En Soria, por el contrario, el mayor tiempo de espera lo sufren los pacientes de Otorrinolaringología, que tardan 99 jornadas es ser intervenidos quirúrgicamente.

Por parte de Zamora, una operación de Urología se demora 95 días, mientras que en Palencia también es la especialidad que más tarda en citar aunque en este caso lo hace en 36 jornadas.

En el hospital El Bierzo de Ponferrada Otorrinolaringología figura como la especialidad con peores tiempos de espera, con 185 días, mientras que en Segovia es Trauma la que vuelve a colocarse en cabeza con 73 jornadas

En resúmen, se puede apreciar como en la mayoría de hospitales pequeños la lista de espera es más contenida de manera generalizada aunque, al igual que en los de mayor tamaño, existen notables excepciones.



El mercado gastronómico de 'Días de Cerezas' registró ayer una elevada afluencia de clientes. ÓSCAR CORCUERA

## La cereza de Caderechas demuestra su «versatilidad» gastronómica

Los productores asociados a la Marca de Garantían despachan más de 3.000 kilos en la Plaza Mayor mientras tres chefs elaboran en vivo diferentes platos

## DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Por sí sola sabe a gloria, pero también destaca por su «versatilidad tanto en dulce como en salado». La cereza del Valle de las Caderechas volvió a demostrar ayer, en Burgos capital, que es un «producto de categoría». También que gusta, hasta el punto de que los productores despacharon más de 3.000 kilos en la Plaza Mayor. Pasadas las 13:30 horas, ya no quedaba género que vender.

Inmejorable balance el de la última edición de Días de Cerezas, organizado por la Asociación de Productores del Valle de Las Caderechas y ProBurgos. No solo porque el mercado registró una mayor afluencia de clientes que otros años, sino también por la respuesta del público a las demostraciones de cocina en vivo a cargo de Javier Ruiz (La Jamada), Alfonso Camarero (La Sastrería) y Ray Reyes (Lima Café).

«La gente está súper atenta, les llama mucho la atención», confirmaba la responsable de la Marca de Garantía, Eva Romero, plenamente satisfecha de que Días de Cerezas haya contado este año con la implicación de 15 restaurantes. Un «buen número», sin lugar a dudas, para realizar una «promoción mutua» que permite «aumentar la visibilidad» del producto. Para ello, también se distribuyeron *flyers* de la cita en más de una veintena de hoteles del centro.

También se mostraba plenamente satisfecho el presidente de la Asociación de Productores del Valle de Las Caderechas, Juan José Gandía. Comprobó de primera mano que «la gente ha respondido muy bien», tanto a la hora de comprar como de asistir a las demostraciones. Sin duda, la sensación es «muy gratificante». Más aún después de una campaña sumamente productiva, mucho más de lo esperado porque las heladas registradas el pasado mes de abril en las zonas bajas no presagiaban nada bueno. Gracias a ello, habrá cereza por lo menos hasta agosto.

Más allá de las ventas y de la promoción, uno de los grandes objetivos de la Marca de Garantía es que «el productor le explique directamente al consumidor». Porque no hay un tipo de cereza sino distintas variedades. Y nunca está de más diferenciar entre Caderechas y el resto. No en vano, Romero insiste en la importancia del etiquetado para que «a nadie le den gato por liebre».

Se han dado casos, como ha ocurrido con otros productos locales como la alubia roja de Ibeas, en las que se comercializa cereza que no es de Caderechas como si lo fuera. De ahí la necesidad de «fijarse bien en la etiqueta». Y recordar, tal y como hace Romero, que «somos una marca registrada y reconocida por la Junta de Castilla y León.

De lo que no cabe duda es de que la presencia de la Marca de Garantía en numerosos eventos ha permitido afianzar el prestigio de la cereza de Caderechas en los mercados. En la provincia ya es sumamente conocida y por eso la asociación se desplazará el próximo sábado, 27 de julio, hasta Aranda de Duero. La idea, tal y como señala Gandía, es presentarse con otros 3.000 kilos de cerezas.

## FUSIÓN «VISUAL»

El sábado por la noche, Ray Reyes estaba «un poco nervioso». No se lo pensó dos veces cuando le propusieron participar en Días de Cerezas. De hecho, ya le generaba «curiosidad» de antemano y elaborar un plato con cerezas era un reto que le «entusiasmaba bastante». Pero nunca antes había cocinado con público, aunque cualquiera lo diría

El etiquetado es básico para que «a nadie le den gato por liebre»

«La gente agradece probar un sabor distinto sin necesidad de viajar» porque supo meterse a los espectadores en el bolsillo desde el minuto uno. Quizá sea, como él mismo reconoce, por sus años de experiencia en atención al cliente.

Dispuesto a sorprender a sus comensales, el dueño de Lima Café preparó junto a sus compañeros Nuño y Marcos una zamburiña con leche de tigre a la cereza. Quería ofrecer una propuesta «visual» y lo consiguió con creces. Ya durante la presentación, dejó claro que en su restaurante jamás se sirven platos «de una sola bandera». La fusión es una de sus señas de identidad y no piensa renunciar a ella.

«La gente agradece probar un sabor distinto sin necesidad de viajar». Reyes lo sabía de antemano, pero una cita de estas características es la mejor oportunidad para abrir el abanico. La mayoría de asistentes a su demostración eran totalmente desconocidos y dentro de un rango de edad poco habitual en su local.

A tenor de la acogida de su propuesta, que gustó mucho, Reyes mantendrá este plato hasta que termine la temporada de cerezas. Le agrada adentrarse en las posibilidades que ofrece esta fruta porque hasta ahora apenas lo había trabajado, de manera testimonial, en repostería. Y en Perú, su país natal, lo habitual es encontrarse cereza en almíbar porque se trata de «un producto de importación».

## **BURGC**

## La plantilla de ITW inicia una protesta y amenaza con una huelga indefinida

La empresa incorporó un límite a la aplicación del convenio mientras se negocia el nuevo que disparó la respuesta sindical y espoleó un nuevo desencuentro entre patronal y trabajadores

El comité de empresa de ITW España, la antigua DUO Fast, inicia este lunes la primera de las cinco concentraciones que ha convocado en la planta de Burgos para esta semana en respuesta al último desencuentro surgido con la compañía en las negociaciones para alcanzar un acuerdo para el convenio colectivo.

Los trabajadores de esta empresa, que produce más de 5 millones de clavos al díade casi 200 modelos distintos para clavadoras para madera, ya amenazaron con una huelga indefinida a principios de año por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa, hasta el punto de que tuvo que mediar el Serla para reconducir las negociaciones. Ahora, de nuevo está sobre la mesa la amenaza de una huelga indefinida a partir de septiembre si la compañía no acepta los términos incialmente acordados con la representación sindical y que decidió modificar el mismo día en el que iban a ser rubricados por todas las partes.

La empresa decidió incorporar al texto del acuerdo una fecha límite de vigencia de ese pacto para admitir la ultraactividad del convenio para que no se extendiera más allá del último día del año 2016. De esta manera, la compañía marcaba de forma directa un límite temporal a la negociación del convenio para verla resuelta antes de que concluyera el año 2016.

Los representantes de los trabajadores, por su parte, reaccionaron en



La plantilla se concentrará en la puerta de ITW Duo Fast en la calle López Bravo del polígono de Villalonquejar. R. O.

contra esta pretensión patronal de acotar la ultraactividad y, consecuentemente, forzar la negociación del convenio a un plazo de un año y medio y, después de que fuese rechazada en asamblea, comenzaron a planificar un calendario de protestas.

Según el relato de la representación sindical en la empresa, este plan de protestas llegó a oídos de la compañía que convocó al Comité de Empresa a una reunión extraordinaria a final de la semana pasada, en la que presentó a los representantes de los trabajadores un nuevo acuerdo para su firma, en el que «alteraba el contenido de lo ya pactado, eliminando el derecho al contrato relevo, algo sobre lo que ya había acuerdo», en palabras del presidente del comité de empresa, Roberto Garrido. En un comunicado, denuncia, además, que al evitar que se aplicase la ultraactividad del nuevo pacto, lo que pretendía de facto la directiva es congelar las condiciones laborales en ITW Burgos «de forma indefinida». De hecho, los representantes del comité constatan que la problemática laboral se ha desatado en esta fábrica que opera en Burgos desde 1970 a partir de que fue absorbida por la empresa estadounidense ITW.

#### PERDER DERECHOS

Los sindicatos consideran que establecer una fecha límite de vigencia del acuerdo para la ultractividad significa que al llegar a ese punto el convenio prorrogado decaería y «los trabajadores perderían todos los derechos negociados».

Por tanto, el comité de empresa considera esta estrategia de la compañía como «una deslealtad y una falta de buena fe que ha venido a compliar complicado aún más la va difícil relación entre ambas partes». De hecho, la negociación de un nuevo convenio o pacto que sustituyera al preexistente se inició con la dirección del grupo ITW en España hace más de un año, y esta última maniobra ha frustrado, a su juicio, «el esfuerzo por llegar a un acuerdo justo y duradero»

La plantilla se siente engañada después de más de 5 meses de unas negociaciones, cuyo comienzo se había retrasado desde el mes de enero de 2023, a petición de la dirección del grupo en Barcelona. Tras el principio de acuerdo al que llegó el comité de empresa y la dirección el pasado 13 de junio, el desencuentro entre ambas partes deja el pacto en el aire y a la plantilla abocada a un proceso de movilizaciones in crescendo que se inicia hoy lunes y que se prolongarán durante toda la semana a la puerta de la fábrica de 13 a 15h. Adicionalmente se añade una convocatoria de huelga indefinida en la planta de Burgos, a partir del 2 de septiembre próximo, si no se desbloquea el acuerdo.

El comité de empresa augura una asistencia masiva de trabajadores/as a estas concentraciones y prevé además la asistencia de representantes de los representantes sindicales de otras empresas que ya les han mostrado su apoyo, al tratarse de un conflicto que tiene similitudes, relatan los sindicatos, en algunas empresas asesoradas en la misma dirección, por parte de «los mismos profesionales, que quieren recortar derechos reconocidos en empresas con más de 50 años de actividad, como ocurrió hace un par de meses en la empresa Tacon Decor, y que a costa de la paz social, quieren cargarse un modelo de relaciones laborales que ha traído riqueza y productividad al tejido empresarial burgalés».

## El triatlón de Aranda reúne a 150 deportistas en el parque el Barriles

Los deportistas tuvieron que nadar 1.500 metros en las frías aguas del río Duero

## BURGOS

El triatlón volvió a Aranda de Duero y al parque de El Barriles tras dos años, presentando una prueba del ranking autonómico que reunió a 150 deportistas en un día ideal para el deporte de alta intensidad. Isabel González, del Marlins Triatlón Madrid, ganó la categoría femenina con una impresionante remontada, mientras que Mikel Ibergallartu, del Saltoki Trikideak, dominó la categoría masculina de principio a fin en la distancia estándar sin drafting

La competición Open en distancia sprint también fue emocionante, con

victorias para la arandina Estefanía Sanz, del Triatlón Aranda, y Sergio Correa, del Deporama Triatlón Soriano.

La jornada comenzó con temperaturas frías, pero los triatletas mostraron determinación. En la prueba estándar, los competidores nadaron 1.500 metros en el río Duero, con Ibergallartutomando la delantera. En el segmento ciclista, el viento endureció el recorrido hacia La Aguilera, pero Ibergallartu mantuvo su ventaja, seguido de cerca por Hugo Ramos. En la carrera a pie, Ibergallartu aseguró su victoria, seguido por Ramos y Luis Fernández.

En la categoría femenina, Jessica Vi-



Los deportistas del podium de la categoría Open posan con sus trofeos. ECB

llán destacó en la natación, pero González remontó en el ciclismo y la carrera a pie para ganar con más de un minuto de ventaja sobre Laura Fermoso. Sara Rodríguez completó el podio.

En la prueba Open sprint, Estefanía Sanz brilló en su debut, superando a su compañera Raquel Valladares, y Marta Lozano ocupó el tercer lugar. Sergio Correa ganó en la categoría masculina, resistiendo la presión del paratriatleta Diego Molina y su guía. Daniel Romero completó el podio. El equipo Triatlón Bilbao se destacó en la estándar masculina.

## **DANZA CERTAMEN INTERNACIONAL BU&NY**



La representación de las coreografías es el último paso del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. Todo empieza a prepararse en septiembre. ECB

## El certamen hecho por bailarines para bailarines

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York arranca en la Llana de Afuera con nuevos lenguajes y danza urbana / Es la fase final de un proyecto que arranca en septiembre y mueve a 40 profesionales en la organización

#### MARTA CASADO BURGOS

En unas horas la 23 edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York (Bu&Ny) iniciará su semana grande. Empiezan días frenéticos para un equipo de 40 personas que están detrás del escenario para que todo encaje como un reloj. «Estos días de mayor actividad empezamos a las 8 de la mañana para que todo esté a punto y terminar... Cuando toque. Son días de mucho trabajo pero también de disfrutar», señala una de las coordinadoras del certamen Burgos Nueva York, Leticia Bernardo.

Desde hace tiempo, septiembre, ella y Sara Saiz están haciendo malabares para que todo esté coordinador al milímetro en los 24 espectáculos de danza que llenarán la ciudad en el teatro, con el Teatro Principal como sede, y en espacios no convencionales como el centro histórico o iglesias y castillos repartidos en cuatro comunidades autónomas. Y el trabajo del equipo de 40 profesionales, 15 en labores de coordinación bajo la dirección de Alberto Estébanez, tiene dos protagonistas: el público y los artistas. «Esto es un festival hecho por bailarines para bailarines somos bailarines en la producción, en el equipo técnico, en la organización y por eso los artistas que participan reconocen ese trabajo», explica Sara Saiz. Ambas forman parte del Ballet Contemporáneo de Burgos e imparten clases de danza en el centro Hélade que estos días organiza el Summer Dance Camp en diferentes categorías en el que muchos participantes en el certamen están al frente de las clases.

Poner en marcha un espacio de danza en 15 ubicaciones distintas de cinco comunidades autónomas diferentes, llenar la ciudad de espectáculos de danza desde el Certamen de coreografía propiamente dicho, 'Danza en el Teatro', el ciclo con el que recorren cientos de kilómetros 'Danza en el camino' o 'Bailando con piedras' con participantes de diferentes partes del mundo (desde Taiwan o Rusia a Francia) o el destinado a los más jóvenes, que empieza hoy, 'Burgos T- Mueve' y Moving Spaces. Son los retos que empiezan a preparar en septiembre del año anterior. «Hay mucho trabajo detrás y para nosotras el festival empieza cuando se acaba el anterior», reconoce Saiz.

En septiembre es hora de analizar entre la organización y las empresas colaboradoras, que «después de 23 años ya somos como una gran familia», los fallos y los posibles cambios así como la tramitación burocrática de las colaboraciones con instituciones públicas y otros festivales. En enero ya se lanza la convocatoria a los profesionales y para junio ya se sabe quienes van a venir y cuando.

Ahora, la actividad se multiplica. Ya están los bailarines ubicados en la Residencia de Estudiantes de San Agustín, los invitados y el jurado, encabezado por el bailarín Antonio Canales, en el Hotel Silken Gran Teatro, y el Teatro Principal dispuesto. La jornada arranca con una reunión con el equipo técnico y los bailarines para planificar la jornada, los tiempos para emplazar y las necesidades en

«Empezamos en 2002 con tres días, y Danza en el Teatro y parecía agotador»

## Hoy celebran cinco certámenes en cuatro comunidades y 150 bailarines

el escenario del Teatro o de los espacios no convencionales en los que la danza encaja como un guante. Y después la jornada termina en «el bar del Espolón donde el jurado, el público, los bailarines tienen un encuentro improvisado y genial en el que, además, los profesionales podemos hacer networking, establecer colaboraciones... Hay proyectos y colaboraciones que han surgido aquí», relata Leticia Bernardo.

La ejecución de cada jornada ya es casi mecánica. Llevan 23 años perfeccionándolo. El festival arrancó en el año 2002 con el certamen



El linóleo de alta calidad y equipos de sonido e iluminación inalámbricos adaptan cualquier rincón a la danza.



Sara Sáiz y Leticia Bernando son las coordinadoras de un equipo de 40 personas. ÓSCAR CORCUERA

del teatro exclusivamente. «Entonces solo era el concurso del Teatro, tres días y nos parecía todo un mundo, acabábamos agotadas física y mentalmente, quién nos iba a decir que seguiríamos 22 años después con el triple de actividad y encantadas», sostienen.

### 1.500 KILÓMETROS EN DANZA

Con los años se ha incrementando la actividad y el radio de acción del certamen. Un ejemplo es el programa Danza en el Camino que arranco el 8 de julio y termina hoy en los Yacimientos de Atapuerca. Los tres espectáculos en danza y el equipo técnico han recorrido más de 1.500 kilómetros por el Camino de Santiago para llevar el baile contemporáneo a pequeños pueblos o entornos patrimoniales. «Por un lado van los bailarines en un autobús, el equipo técnico con el material vamos en una furgoneta y, literalmente, ha sido cada día en un sitio por toda la ruta Xacobea», explica el responsable técnico de Danza en el Camino, Fernando Careaga

Nos cuenta desde Santiago de Compostela, ayer estaban en Bilbao y hoy se instalan en la Trinchera del Ferrocarril de los yacimientos de Atapuerca, que en cuatro horas transforman una plaza de un pequeño pueblo como San Medel o entornos patrimoniales como la Estación de Canfranc o el Atrio del Museo Guggenheim Bilbao en un entorno de danza profesional. Un requerimiento técnico «profesional y lo menos invasivo posible con el entorno», relata Careaga, que también es bailarín (forma parte

## Un grupo de 40 personas, 15 en la dirección, logran un festival único

En cuatro horas convierten en espacio de baile zonas históricas de la compañía No bautizados y atesora 10 años de experiencia técnica y artística). «Llevar todo esto a un lugar donde no es un espacio escénico acondicionado es más fácil con el equipo que tiene el festival que es inalámbrico lo que lo hace menos contaminante e invasivo para los espacios naturales en los que nos movemos y que es muy fácil de camuflar», explica. Así el equipo de sonido no tiene alimentación, funciona a batería, ni cableado al igual que la iluminación que también es inalámbrica.

En cuanto al suelo se trabaja con seguridad para que las piedras y la rugosidad del firme no llegue a los pies de los bailarines. «Trabajamos con Harlequin floors, es una casa de suelos especializado en danza que nos acerca los mejores linóleos que hay en el mundo y es algo que los bailarines reconocen», explica Saiz.

Adaptarse a un entorno tan singular es, según Fernando Careaga, una oportunidad. «Si bien el festival mantiene una unidad de actuación, puesto que estamos ante un concurso, sí

te ayuda a adaptar tu trabajo al entorno y a cada público con lo que, yo que los estoy viendo todos, un mismo espectáculo es diferente en función del lugar en el que se desarrolla», explica.

¿POR QUÉ EN BURGOS?

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York supone

es cierto que el entorno te permite una

labor de investigación previa que te-

grafía Burgos & Nueva York supone unir dos espacios lejanos entre sí. El Ballet Contemporáneo de Burgos con Nueva York. ¿Cómo surgió esa relación? El Purchase College de la Universidad de Nueva York puso en marcha unos cursos de verano en España. Eligió la ciudad de Burgos. El centro, ubicado en la avenida de la Paz (que posteriormente sería sede provisional del Cenieh y redacción de este periódico) mantenía un programa de estudios en el extranjero coordinado por Peter Schawab. Además de Español se desarrollaban también cursos de arte, patrimonio, música y danza. En este último apartado llegó la coreógrafa de origen japonés Kazuko Hirabayashi. Una de las grandes de la danza contemporánea internacional. Fueron los inicios de un festival que no ha hecho más que crecer y es una cita esperada por los bailarines.

El Certamen Internacional Burgos Nueva York presume de ser uno de los concursos que otorga un mayor volumen de premios en metálico. Un total de 61.000 euros. Aquí, como en el equipamiento y disposición técnica, se nota que es un 'festival de bailarines para bailarines'. Fue uno de los primeros certámenes en contar con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y tienen claro que «la danza es un trabajo que hay que pagarlo», sentencia Bernardo. Por ello el volumen de premios económicos es de los más altos del país pero, además, hay otros premios en forma de becas, colaboraciones, residencias artísticas o actuaciones en Costa Rica, San Sebastián, la Gomera, Madrid o Heidelberg (Alemania).

«Muchos se toman el festival como una forma de presentarse al ámbito español o europeo», explican. Así el israelí Sharon Fridman, el italiano Giovanni Saudo o la taiwanesa Hung-Chung Lai lograron reconocimientos en el festival y ahora están despuntando en el panorama internacional de la danza contemporánea.

En el festival han visto como en estos 23 años la concepción de la danza ha ido cambiando. Desde la danza vertical en su momento a los eventos en la calle y en espacios alternativos. «No se baila ni mejor ni peor, es diferente, aunque sí destacaría que el nivel técnico y de interpretación es muy alto», señala Sara Saiz. Para todos, y ellas como profesoras en Hélade, el festival es, ante todo, una oportunidad. «Es una suerte y un privilegio poder tener este abanico de artistas y producciones aquí en Burgos, el festival te permite tener una idea de como está el panorama de la danza en el mundo sin salir de tu ciudad», añade Leticia. Un reto que vive ahora su semana grande. Ya quedan horas para que se levante el telón del principal o se tienda el linóleo en la Llana de Afuera.

## **DATOS**

## 22/07 Movin Spaces-Burgos

T Mueve. Es el programa de animación que tomará la Llana de Afuera a partir de las 18.00 horas con diversas propuestas especialmente dirigidas al público más joven. 'Express Yourself', una iniciativa que invita a los espectadores a subirse al escenario para compartir su show. Concurso Burgos T-Mueve a las piezas de bailarines jóvenes con más valoraciones en redes sociales. Reparte 1.000 euros en premios.

## 22/07

Danza en el Camino. El equipo de Danza en el Camino lleva las coreografías a escenarios poco convencionales. Hoy cierran el ciclo que les ha llevado por cuatro comunidades autónomas (Castilla y León, Aragón, Galicia y País Vasco) en los Yacimientos de Atapuerca.En la Trinchera del Ferrocarril a partir de las 20 horas el proyecto Diva de los italianos Giovanni Insaudo interpretado por Sandra Salieti; 'Entre pasos y Enuentros' de Carlos Aller y Cecilia Bartolino; y Nakama de The Concept Cia compañía cubana formada por Miguel Álvarez, Javier Peláez, Glenda SánchezyEnmanuelSardiñas. 24.000 euros en premios.

## 23/07

Bailando con Piedras. Enla Llana de Afuera a partir de las 21 horas. Seis coreografías a concurso: Flowersheads (Elías Aguirre), Drauma (Paula espinosa y Mariana Oliveira), Pan y Rosas (Tina Martí), Honest (Kiko López), Revelación (Lázaro Alejandro Batista Burunate) y En Cuclillas (Colectivo Premohs). 6.000 euros en premios.

## 24-26/07 Danza en el Teatro. Tea-

pariza effet featro. featro Principal 20 horas. El primer día Silentec (Fabián Tomé artista invitado), seis obras a concurso en danza contemporánea y urbana. 25 de julio ocho piezas a concurso. 24 gran final y artista invitado HemBra B María Belchí. Reparten 27.000 euros en premios, residencias y colaboraciones.



Fernando Careaga, responsable técnico del festival.



Equipo técnico en el Teatro Principal.



Los campos de lavanda diseminados por la comarca de Arlanza son un atractivo para los visitantes. ECB

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Es difícil trasladar las sensaciones que trasmite un campo de lavanda. Porque esta planta aromática desprende mucho más que un aroma especial y único. Una fragancia que llama a la calma, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Es un oasis de la vida tranquila, slowlife, que encuentra en la localidad burgalesa de Cilleruelo de Arriba, en la comarca del Arlanza un lugar privilegiado. En este momento, los campos ya se han teñido de malva, y nos acercamos al mejor momento de la floración de esta planta aromática. «Este año la cosecha ha llegado con retraso por las lluvias, las temperaturas y las nieblas. La lavanda necesita luz y sol para que las plantas abran. Pero ese pequeño retraso, va a hacer también que podamos disfrutar durante más tiempo de los campos», explica Libertad Ĉabal, gerente de la empresa familiar Aire de Arlanza.

Su aventura comenzó hace cinco años con la empresa 'Aromáticas Cynol'. Primero con el cultivo de los campos. Hace cuatro años, pusieron en marcha la planta de destilación de plantas aromáticas que cada temporada aumenta su actividad. Hasta Cilleruelo de Arriba llega prácticamente la totalidad de la cosecha de lavanda de Burgos, cerca de 550 hec-

# Aire de lavanda en la comarca del Arlanza

SITUADA EN CILLERUELO DE ARRIBA, AIRE DE ARLANZA ES UNA EMPRESA FAMILIAR, QUE BUSCA LA DINAMIZACIÓN DEL AGROTURISMO EN ESTE CULTIVO

Ofrece visitas guiadas a la destilería de aceites esenciales, yoga entre lavandas, catas de vino, conciertos, talleres de jabones, florales...

táreas que han ido aumentando a lo largo de los últimos años. «Estamos segando y destilando casi la totalidad de la lavanda que se cultiva en la provincia. Desde la zona de Caleruega, el Arlanza, incluso trabajamos con parte de la cosecha de Segovia, Valladolid y Palencia».

El pasado lunes 15 de julio comenzaron la cosecha que se espera, se alargue hasta primeros de septiembre. Una vez destilado el grueso del producto se exportará en su mayoría a Francia, «es el destino final. También tenemos encinas tru-

feras y la mayor parte se compra en el país vecino».

## ACTIVIDADES ENTRE LAVANDA

Esta apuesta empresarial del medio rural ha dado un paso adelante para potenciar las actividades centradas en la dinamización del agroturismo de lavanda en la provincia de Burgos. Bajo la denominación de 'Aire de Arlanza' está viviendo su primer verano de actividades. Y la acogida es buena. Ofrecen, por ejemplo, una visita guiada a los campos y la destilería.

Permite conoce, de manera global, el proceso que rodea la lavanda. Desde la plantación, que se realiza en noviembre y marzo, al laboreo, y su trasformación. Una visita que nos introduce en el mundo de la destilería para conocer curiosidades de esta planta aromática tan especial.«Explico el proceso, los tipos de lavanda, como se cosecha, almacena, como se destila un aceite esencial, que se obtiene de la planta por el método de prensado de manera natural. Con un arrastre de las moléculas

volátiles de la lavanda. Después el vapor pasa a un enfriador. Por último, se separa por densidades y así se obtiene el aceite esencial», explica Libertad que apunta que cada ciclo lleva en torno a una hora y mediapara una destilación.El producto final es de calidad y se puede utilizar para realizar muchos productos. «Tenemos varias variedades. El lavandín, que es una planta híbrida entre el espliego y lavanda. Aguanta mejor al terreno, soporta los cambios extremos de calor y es más productiva». En este caso, su esencia se suele destinar a la realización de productos de limpieza, droguería o farmacia. La lavanda pura tiene un grado más de calidad. En España ronda 85 por ciento del cultivo. Se utiliza para alta perfumería y cosmética.

La lavanda es la base para la elaboración, en Cilleruelo de Arriba, de múltiples productos que también comercializan como «los aceites esenciales, tenemos jabones, perfumes, bolsas, ginebra, miel», explica Libertad Cabal gerente de Aire de Arlanza.

De manera paralela se han lanzado, este año, en la puesta en marcha de actividades novedosas como el Yoga entre lavanda. Una idea que busca unir la calma de los campos con la práctica de esta disciplina. Una idea novedosa que se desarrollarán los sá-



bados a las diez de la mañana, comenzando por el día 27 de julio, para continuar durante agosto, el 3,10, y 17. También han puesto en marcha un taller floral, mariposas entre lavandas, fotografías de los campos. Para ser el primer año, la respuesta está siendo positiva, «no fácil lanzarse a la aventura». Pero su apuesta va más allá de Cilleruelo. Implica toda la comarca

con actividades conjuntas con otras empresas einiciativas del Arlanza.«Estamos colaborando con actividades conjuntas con la ruta de vino del Arlanza, se están poniendo en marcha sinergias que están teniendo buenos resultados. También tenemos catas

## Del 2 al 4 de agosto celebran su primera fiesta de la cosecha

## «La paz que desprenden los campos hace especial la visita»

de cerveza. Y este mes sacamos la cerveza de lavanda».

Se han lanzado también a realizar la primera fiesta de la cosecha «más modesta, que en Caleruega, pero con mucha ilusión». Del día 2 al 4 de agosto se desarrollaran una recopilación de las actividades, además de música y jornadas de puertas abiertas a la destilería Cynol y el lagar Museo de Santiago. «Nuestro enfoque es más rural, prácticamente todo se va a hacer en los campos de lavanda».

## **CON CINCO SENTIDOS**

Una de las ideas más atractivas es la que han denominado 'Lavanda con cinco sentidos'. Consiste en realizar una visita a la destilería de aceites esenciales, un taller de un ambientador y una merienda en los campos. Una propuesta a la que se ha unido empresa de Madrid. «Esta idea está trayendo visitantes de la capital y desde el País Vasco, personas atraídas por los cultivos malva, pero también por la tranquilidad que desprende una localidad pequeña como Cilleruelo de Arriba y la comarca del Arlanza», explica Libertad Cabal.

Visitas que están dando a conocer esta parte de nuestra provincia en otros lugares de España. Muchos se sorprenden de la tranquilidad que se respira en la zona. «Les gusta. Les asombra el entorno, estamos rodea-



La propuesta de la lavanda con cinco sentidos cautiva a los participantes. AIRE DE ARLANZA

dos de monte, el sonido de los pájaros, la tranquilidad. Muchas personas vienen de un ambiente habitual de ciudad y se van enamorados de la paz que se respira». Los grupos están formados, generalmente, por personas que buscan escapar de su día a día. «Es gracioso, porque cuando llegamos a la hora de la merienda, bajo la sombra de los árboles, cuando va cayendo el sol y aparece el pastor. Es su hora, no está preparado. Pero es un rebaño de mil ovejas, de Solarana, que sale cuando cae la tarde. Sobre todo son los niños los que mas se sorprenden porque algunos no han visto una oveja en vivo nunca».

El trabajo de Libertad Cabal al frente de esta empresa ha dado ya sus frutos. Ha sido merecedora de una de las diez becas que otorgó, el pasado mes de junio, FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur Y Pepsico. Una beca que reconoce su labor, junto al de otros proyectos de nuestro país, por impulsar las oportunidades laborales de las mujeres, al mismo tiempo que se combate la despoblación.

Un impulso importante que Libertad Cabal agradece junto a la ayuda que le han prestado desde la Diputación, a través de Sodebur y el Programa Burgos Origen y Destino «para darnos a conocer, sobre todo fuera de nuestra provincia. Su apoyo ha sido muy importante».

#### BENEFICIOS DE LA LAVANDA

La calma en los campos que rodea esta localidad de 48 habitantes es uno de los atractivos de esta propuesta. Un lugar alejado de la masificación de otros zonas que van adquiriendo una mayor popularidad. «No está masificado, te ayuda a respirar bien, en paz, transmite tranquilidad».

Unido a la calma, la maravilla visual

y el olor de los campos están de forma inseparable las abejas. Su zumbido acompaña las plantaciones con su revoloteo, atraídas por las flores, recogen el néctar y el polen. Una trabajo que realizan de forma tranquila entre los brotes. Este cultivo está ayudando también a la polinización, ya que los pelillos que recubren el cuerpo de las abejas atraen el polen que irá a parar a otra flor, dando lugar a su fecundación y a la producción del fruto y de sus semillas.

La lavanda es una de las plantas más conocidas y utilizadas desde la antigüedad hasta nuestros días. El olor favorece la estimulación neuronal, lo que permite que los receptores del olfato envíen mensajes al cerebro, por lo que influye directamente en los estados de ánimo de la persona.

Es sedante, provoca un efecto calmante, reduce la tensión nerviosa, las palpitaciones, estados de ansie-



Ofrece una experiencia didáctica y sensorial visitando destilería de aceites esenciales. A.D.A.



El zumbido de las abejas es constante entre las flores. AIRE DE ARLANZA



Cilleruelo de Abajo impulsa un cine para los vecinos de la localidad. FOTOS: RICARDO ORDÓÑEZ / ICAL

# Los grandes estrenos y el cine de culto se dan cita en Cilleruelo de Abajo

A punto de alcanzar los 2.000 espectadores, el pueblo burgalés que recuperó su cine 55 años después, se prepara para unos meses llenos de eventos e invitados de renombre

### BURGOS

El 30 de diciembre de 2023, cuando el pueblo burgalés de Cilleruelo de Abajo tuvo que elegir la película que daría la bienvenida de nuevo a su cine, no lo dudaron ni un momento: 'La contadora de películas'. Un filme estrenado en 2023 que hablaba sobre un cine ubicado en el desierto de Atacama, Chile, venía como «anillo al dedo» a este proyecto lanzado por la Asociación Cultural Collalba con el objetivo de «dinamizar la actividad social del pueblo».

Siete meses después, 36 obras proyectadas y a punto de alcanzar los 2.000 espectadores, el cine se ha convertido en toda una «seña de identidad» para Cilleruelo de Abajo, tal y como afirma a la agencia Ical la presidenta de la Asociación Cultural Collalba, Raquel Casado, orgullosa de la gran acogida que está teniendo este proyecto cultural.

Todo empezó en 2023 cuando, buscando la forma de poder visionar en el pueblo la película El maestro que prometió el mar'-basada en la historia de un maestro republicano de Bañuelos de Bureba (Burgos) que fue fusilado durante la Guerra Civil- surgió la idea de volver a traer el cine al pueblo. Según explica Casado, antiguos directivos de la asociación ya pusieron en marcha una sala de cine en el pueblo, que abrió sus puertas allá por diciembre de 1968. 55 años y cuatro días después, un 30 de diciembre de 2023, Cilleruelo dio la bienvenida de nuevo a la gran pantalla.

«Una feliz coincidencia 55 años después, y lo celebramos con la primera proyección que tuvimos», afirma Raquel Casado, que recuerda que aquel día se rindió homenaje a todos las personas que pusieron su granito de arena en 1968 para poner en marcha el cine. La sala multiusos ubicada en un antiguo hotel del pueblo, donde se recogía y almacenada cereal, sirve hoy en día de sala de cine y permite que cada sábado se proyecte una película en el pueblo.

Con una capacidad para 150 personas, este espacio acoge cada sábado la proyección de una película, siendo muchas de ellas grandes estrenos de la cartelera. Casado explica que, cuando buscaban la forma de visionar la película sobre Antoni Benaiges, se pusieron en contacto con colectivos dedicados al cine y la educación, y lograron hablar con dos

empresas de Barcelona que les ayudarían a proyectar cine vía streaming.

«Una nos facilitaba todo el software necesario y la otra, una distribuidora de cine, nos facilitaba una plataforma de películas y acceso a otras distribuidoras», indica la presidenta de la asociación, que señala que el cine de Cilleruelo funciona como si fuese una «sala exhibidora



Con una capacidad para 150 personas, proyecta cada sábadouna película.

más», aunque con la particularidad de que son una asociación sin ánimo de lucro y el cine se propone en como una «forma de atraer cultura y dinamizar la actividad social del pueblo».

Entre las películas que se proyectan hay «un poco de todo», tal y como indican desde la Asociación, aunque también con «buena parte de la cartelera mensual, con películas de estreno». Grandes obras cinematográficas como 'Tiempos Modernos' de Charles Chaplin; obras galardonadas como '20.000 especies de abejas' que se alzó con tres galardones en la última edición de los Goya, así como 'Sala de Profesores', tan solo una semana después de su estreno en toda España. «La posibilidad de ver películas de absoluto estreno nos da también un sentimiento de orgullo en un pequeño pueblo donde tratamos de traer cultura actual y de calidad», añade Casado.

Esta iniciativa ha permitido al pueblo no solo disfrutar de la mejor cartelera de películas, sino también conocer de primera mano a algunos de sus actores y directores. Casado explica que los protagonistas de la película 'Chinas' visitaron el pueblo a finales de enero, y también han recibido vídeos y saludos de la directora de esta película o del director de la película 'El maestro que prometió el mar'.

Desde su puesta en marcha, la acogida ha sido muy buena. A punto de alcanzar los 2.000 espectadores, y con una cifra máxima de 120 espectadores en una sesión, el cine de Cilleruelo de Abajo se convierte cada fin de semana en un foco de atracción. Un dato relevante en un pueblo con 203 personas empadronadas, y que incluso en los meses más fríos de invierno no ha dejado de proyectar películas para todos aquellos que se querían acercar al lugar. En este sentido, Casado recuerda el frío que se vive en esta provincia durante los meses de invierno, y por ello buscan ayuda para poder mejorar el sistema de calefacción de la sala de cine.

## EN PRÓXIMOS MESES

Además de la proyección de películas y la puesta en marcha este verano de un cine al aire libre, la Asociación Cultural Collalba trabaja para seguir llevando la cultura al pueblo, y para ello tiene organizado un calendario de actividades para los próximos meses. En agosto, celebrarán un «fin de semana especial», en el que contarán con la presencia de la directora Carlota Nelson, que presentará su documental 'Cristina García Rodero: La mirada oculta'.

Además, para ese mismo mes, preparan una jornada sobre los derechos de la infancia, durante el cual proyectarán una película de animación sobre los derechos de los niños y niñas. En el mes de octubre, preparan un taller nacional con la presencia de la directora de '20.000 especies de abejas', y en noviembre, Cilleruelo de Abajo participará en el Ciclo nacional de Cine y Mujeres Rurales, que promueve el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

# Llegan los nuevos trenes Avlo a Segovia, Palencia, León y Zamora

Las estaciones de Medina del Campo y Sanabria AV también contarán con el servicio de los modelos Renfe de la serie S106 por su comienzo de trayecto en Asturias y Galicia

#### CRISTINA CASTAÑO VALLADOLID

El estreno de los nuevos trenes de Avlo, trenes de alta velocidad en versión low cost, en Galicia y Asturias, supone el aumento de este servicio para toda Castilla y León, por donde transcurre el corredor para llegar a los nuevos destinos. Segovia, Medina del Campo, Zamora, Sanabria AV, Palencia y León son las paradas que contarán con el nuevo servicio de este convoy. Valladolid ya contaba con estos trayectos de los trenes Avlo desde esta primavera hasta Madrid y Alicante. La venta para esta nueva ruta del norte de la península comenzó a inicios de julio con una oferta a partir de 7 euros para viajar hasta el 30 de septiembre.

Los nuevos trenes modelo S106 tienen una capacidad de hasta 581 plazas repartidas en los 12 coches en filas de 3 + 2 siendo actualmente los convoyes con mayor capacidad que circulan por la red ferroviaria nacional.

La nueva oferta de Galicia – Castilla y León- Madrid no siempre tendrá el mismo punto de origen y destino, cambiando entre Vigo y A Coruña haciendo parada en Santiago de Compostela. Las estaciones donde efectuará parada la línea en Castilla y León serán las de Segovia, Medina del Campo, Valladolid, Zamora y Sanabria AV. El tren también tiene origen/destino desde A Gudiña, Ourense, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra.

El Avlo con salida desde la capital tendrá un horario de salida a las 17:08 horas con destino A Coruña los lunes, miércoles, viernes y sábados, con llegada a las 21:04



Imagen de la salida del primer tren de AVLO en la estación de Valladolid esta primavera. PHOTOGENIC

horas. El resto de los días de la semana, martes, jueves y domingos, tendrá destino hasta Vigo Urzaiz.

Con origen desde la ciudad gallega de A Coruña sale a las 6:34 horas los martes, jueves, sábados y domingos y desde Vigo Urzaiz los lunes, miércoles y viernes a las 5:57 horas y con salida desde Santiago a las 7:06 horas y la llegada a las 10:32 horas a Madrid.

Asturias, Castilla y León y Madrid estarán conectadas con dos servicios más gracias al Avlo, uno por sentido cada día con salida a

las 11:45 horas y llegada a Gijón a las 15:33 horas; y Asturias-Madrid a las 19:25, con llegada a la capital a las 23:18 horas.

También habrá nuevo servicio de Alvia que conectará Avilés con Madrid todos los días de la semana a excepción de los sábados. Hará varias paradas en las estaciones de la Comunidad. Ambas líneas supondrán un aumento de más de 10.500 asientos a la semana para conectar el norte con la capital.

La oferta de plazas semanales del trayecto Galicia-Madrid se incrementa en más de 8.000 plazas semanales. En el corredor que conecta las comunidades de Asturias y Madrid también se beneficiarán las ciudades conectadas por alta velocidad de Castilla y León: León, Palencia, Valladolid y Segovia.

El aumento de la oferta de tren de alta velocidad en León no se queda aquí, sino, que hay un nuevo tren de ida y vuelta, a partir del 22 de julio, el AVE S112, conectará las ciudades de León, Madrid y Valencia, con un incremento de más de 4.000 plazas semanales.

# Las máquinas avanzan en la obra de la A-15 en el tramo de Fuensaúco en Soria

## JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

Las esperadas obras de la A.-15 hacia Navarra avanzan en Soria. Las máquinas son ya visibles en el comienzo del recorrido y la explanación va haciéndose presente para posibilitar la calzada. Es el tramo entre Fuensaúco y Villar del Campo, el primero en ejecución en la parte oriental de la provincia, después de años de espera y vicisitudes administrativas derivadas de la crisis financiera de 2008. A 99 millones de euros asciende la inversión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que corre a cargo de la UTE formada por Padecasa Obras y Servicios y Vías y Construcciones. La 'pega' de la construcción es su amplio plazo, ya que se contemplan 59 meses de trabajo para que los coches puedan circular por estos 15 kilómetros.

Los desvíos de Fuentetecha y Tozalmoro concentran los movimientos de tierra. Son los primeros compases de la puesta en marcha de este trazado de la A-15, según confirmó la Subdelegación del Gobierno y puede apreciarse sobre el terreno. Para la autovía se contemplan dos calzadas de siete metros de ancho, separadas por una mediana de diez metros. Según el proyecto, el recorrido prevé tres viaductos, 17 pasos inferiores y cuatro pasos superiores. Dos enlaces están planificados: en Villar del Campo y Aldealpozo.

Precisamente en esta última loca

lidad se ubica uno de los puntos de posible complejidad, debido a una infraestructura que ya causó demoras en la A-11, la Autovía del Duero. Se trata dela vía romana entre Uxama y Augustobriga, que en Aldealpozo podría corresponderse con el llamado Camino de Tajahuerce. La A-15 colisionaría con la calzada antigua a unos 350 metros del casco de la localidad. El proyecto establece garantías para la vigilancia y conservación, en su caso, del itinerario.

Una ruta antigua cuya presencia ya se contemplaba en la A-11 y que afloró en muy buenas condiciones de conservación en la zona de Blacos y El Temeroso. Esto motivó un modificado (y su consiguiente demora de ejecución) para conservarla e integrarla en la moderna infraestructura. En la A-15 hacia Navarra el de Aldealpozo es el único punto de colisión con el camino romano. Pasado Villar del Campo, el problema de patrimonio histórico de los otros tramos viene determinado por varios yacimientos arqueológicos.

Entre Fuensaúco y Villar del Campo hay otro condicionante: el ambiental. Y es que se trata de una zona con presencia de la escasa alondrá ricotí. El peligro de extinción del ave motiva la paralización de los perturbadores movimientos de maquinaria durante la época de cría. Afectado el hábitat por un vertedero y un área de acopio, tras los trabajos se realizará una recuperación de los espacios. Las nuevas plantaciones afectarán a 17,5 hectáreas en el Hábitat de Interés Comunitario, según el programa de obra. Por lo demás y de cara a la fauna, se estiman dos pasos específicos.

## Inauguración de los cursos de verano de la Universidad Santa Catalina

SORIA

La Universidad Santa Catalina de El Burgo de Osma inaugura hoy sus XXXVII cursos de verano con un acto que arrancará a las 20 horas en el centro cultural de San Agustín.

El ingeniero de Obras Públicas del Ministerio de Transportes, Isa-ac Moreno, ofrecerá la lección inaugural sobre 'Atalayas en el espacio califal soriano'. Al acto están invitados los rectores de las universidades de Cantabria, Ángel Pazos, de la Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón, y de Burgos, Manuel Pérez Mateos.

Una vez más, el Ayuntamiento de El Burgo de Osma apuesta por la cultura y por la continuidad de la herencia universitaria con esta edición de los cursos que cuentan con la colaboración de la Diputación provincial de Soria, de la Caja Rural de Soria y la participación de las universidades citada

El programa de este año cuenta con tres monográficos que se extenderán desde hoy hasta el día 9 de agosto.

El primer curso llega de mano de la Universidad Pontificia de Salamanca que entre el 22 y el 26 de julio hablará sobre 'Moralidad. Retos de hoy y de siempre en el Desarrollo de lo Humano'. Con la dirección del catedrático Gonzalo Tejerina, se tratará de temas de absoluta actualidad como Los retos morales de la Inteligencia Artificial' o 'Comunicación, verdad y poder. Los medios de comunicación social bajo el imperativo moral'. El taller de prácticas llevará a los alumnos hasta el monasterio de Santa María de

Entre las actividades complementarias, habrá exposiciones fotográficas de Alejandro Plaza, José Ángel Vega y Antonio Delgado; los tradicionales Diálogos de la Lengua organizados por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con Javier Moro, premio Planeta 2011 y Jesús Bustamante y se presentará el nuevo libro de la ganadora del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes 2018 Mariángeles García González, entre otros.

No faltarán un año más el ciclo 'Las noches de Santa Catalina' que contarán con el concierto de los Jóvenes Músicos Sorianos Quintento A Piacere, la Orquesta de Cámara Euroamericana, dirigida por Ángel del Palacio, que estrenaran la obra 'Pequeña Sinfonía', del compositor y profesor del Conservatorio de Ciudad Real, Juan Carlos Navas.

# Hallan ahorcado en una iglesia de un pueblo al inglés desaparecido en León

Fallece un hombre de León de 62 años que cayó al mar mientras se hacía un selfi en Loiba (La Coruña) / El cuerpo fue rescatado por el helicóptero del Guardacostas de Galicia

#### VALLADOLID

Localizan sin vida al británico de 48 años desaparecido en Las Salas, en el término municipal de Crémenes (León) el pasado 11 de julio. La Guardia Civil confirmó en la mañana de ayer la aparición del cadáver, que se encontraba ahorcado en las escaleras del campanario de dicha localidad. A expensas de lo que determine la autopsia, todo parece indicar que se ha quitado la vida.

La Benemérita había ampliado el dispositivo de búsqueda el pasado jueves a un bosque de hayas, zona muy escabrosa y de difícil acceso, ubicado entre las localidades de Las Salas, Riaño y Cistierna. Asimismo, confirmaron a Europa Press que la búsqueda a pie «estaba siendo complicada debido a la orografía del terreno, y la llevaban a cabo agentes de la Guardia Civil y personal medioambiental de la zona».

También se utilizaron drones para la búsqueda en el río Esla, así como motocicletas todoterreno (Seprona) para caminos y rutas de animales además de efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Ci-

vil para el reconocimiento del citado río en zonas de difícil acceso. La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada en la mañana del jueves, 11 de julio, en la que un familiar avisaba de la desaparición de este varón británico de 48 años, tras la cual se activó el dispositivo de búsqueda, coordinado desde el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León.

Desde entonces se llevaba a cabo un operativo de rastreo por tierra y aire compuesto por unidades de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza y de la Unidad *Remotely Piloted Aircraft*, con la aeronave no tripulada de la Comandancia de León, informa Ical. A ellos se incorporó el pasado lunes el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que se encargó del reconocimiento del río Esla en zonas de difícil acceso.

Desde el Puesto de Mando Avanzado de la Guardia Civil establecido en la explanada de la central hidroeléctrica de la presa del pantano de Riaño se coordinó el dispositivo en el que también prestaron apoyo agentes medioambientales

del Parque regional Montaña de Riaño y Mampodre de la Junta de Castilla y León y al que se habían unido voluntarios vecinos de la zona.

#### SELF

Por otro lado un vecino de León, nacido en 1962, falleció el sábado, pasadas las 13 horas, tras precipitarse al mar cuando, al parecer, trataba de hacerse un selfi con la cámara de su teléfono móvil en los acantilados situados junto al banco de Loiba, en la costa de Ortigueira, según publicó La Voz de Galicia a partir de la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 de Galicia.

Sobre las 14.10 horas, el 112 de Galicia tuvo constancia del suceso al recibir una llamada de un particular. Según indicaba, una persona había caído desde un acantilado en Loiba, Ortigueira, e indicaba que no sabía donde se encontraba la persona tras la caída, ya que no era capaz de visualizarla.

De forma inmediata, desde la sala de operaciones del 112 de Galicia se solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, del personal de Salvamento Marítimo y del Servicio de Guardacostas, de los Bomberos del Eume, de los miembros del GES de Ortigueira, de los agentes de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil. Finalmente, los equipos de emergencia desplazados del hallazgo del cuerpo en el agua, bajo unas rocas. El rescate del mismo se llevó a cabo por el helicóptero Pesca II, de Guardacostas de Galicia, informa Ical.

El alcalde de la localidad de Ortigueira, Valentín Calvín, relató al periódico gallego que el hombre estaba solo en el banco. Cerca de él, un par de personas, una de ellas, con un perro, que fue la que vio cómo la víctima caía al vacío y la que alertó a las fuerzas de seguridad. Ese mismo testigo la había visto un poco antes haciéndose fotos cerca del banco.

El teléfono de la víctima quedó en tierra, así que la hipótesis más probable que se baraja es que estuviese de espaldas intentando hacerse una foto con el océano de fondo y que se acercase demasiado a los acantilados. Tras el suceso, la Guardia Civil cortó el acceso a los acantilados de Loiba, donde se encuentra el famoso banco. Calvín destacó que es la primera vez que ocurre un accidente mortal en esa zona tan turística.



Agentes de la Guardia Civil preparan una embarcación para la búsqueda del joven desaparecido. E, M,

## Reanudan la búsqueda del desaparecido en el embalse del Charco del Cura en Ávila

#### VALLADOL

La búsqueda del jove n de unos 25 años que desapareció el sábado, en el agua cuando se bañaba en la presa Charco del Cura, en el término municipal abulense de El Tiemblo, se reanudó ayer y el dispositivo continúa, informa el 112 Castilla y León.

En la jornada del domingo trabajaron en la zona personal de Guardia Civil, y el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (Geas) y también participan voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de El Tiemblo. La llamada que alertaba de la desaparición entró sobre las 16,00 horas en la sala de operaciones del 112 Castilla y León, en la que se solicitaba la asistencia por una persona a la que se había perdido de vista mientras estaba en el agua en la zona de baño la presa de Charco del Cura.

El centro de emergencias 112 dio aviso del incidente a Guardia Civil (COS), Policía Local de El Tiemblo, a bomberos de Ávila, que se desplazaron al lugar con embarcaciones, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Cebreros. Además, se hizo conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que se activó para coordinar el incidente y movilizó al Grupo de Rescate y Salvamento, que se desplazó hasta el lugar con el helicóptero para realizar batidas aéreas.

Participaron, también, en el dispositivo voluntarios dela Agrupación de Protección Civil de El Tiemblo. Asimismo, se activó el Gripde (Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias) de la Junta de Castilla y León para atender a los familiares y amigos del desaparecido que están en el lugar, informaEuropa Press.

La Guardia Civil, por su parte, activó el Greim (Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña) y el Geas (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas).

# Un muerto y controlle de la control de la controlle de la cont

#### VALLADOLID

Un motorista de 38 años falleció y otro de 56 resultó herido grave al verse involucrados en torno a las 10.00 horas de ayer en una colisión entre dos motos en el kilómetro 54 de la N-502, en el término municipal de Villarejo del Valle, a la altura del Puerto del Pico (Ávila), según confirmó a Ical el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Tras recibir el aviso del siniestro, la sala de operaciones del 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó a una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Mombeltrán y un helicóptero medicalizado. Una vez en el lugar, los facultativos sanitarios confirmaron el fallecimiento de uno de los motoristas, y trasladaron al otro herido en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.

Por otro lado, hubo cinco heridos en dos accidentes en León, en los municipios de Torre del Bierzo y Santa Lucía de Gordón. Uno de los accidentes se produjo el sábado entre dos turismos en el kilómetro 355 de la Autovía del Noroeste (A-6), en sentido Madrid, en el término municipal de Torre del Bierzo. El siniestro se registró minutos antes de las 19,48 horas, según la última información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. Un joven de 17 años resultó herido grave y tres mujeres de 51, 22 y 78 años de diversa consideración al producirse el choque.

Los alertantes comunicaron la colisión frontal de dos turismos en un tramo de obras habilitado con doble sentido e indicaron que había varias personas heridas, dos de ellas atrapadas que no podían salir de uno de los vehículos. El 112 avisó de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió tres ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud y una UVI móvil de interhospitalarios, informa Ical.

A primera hora del domingo un varón resultó herido en un accidente de tráfico registrado en la carretera nacional 630, en el kilómetro 107 a la altura de Santa Lucía de Gordón (León), según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 8.20 horas cuando un turismo que circulaba por esa vía sufrió un accidente y quedó volcado. A consecuencia de ello el conductor quedó atrapado.

## Alicia García pide a Sánchez que explique el caso de Begoña Gómez

#### VALLADOLID

La portavoz del PP en el Senado. Alicia García, aseguró ayer en un encuentro con los medios en la plaza de San Vicente de Ávila que «todo en el PSOE es corrupción» y censuró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sigue sin dar explicaciones sobre toda la corrupción que rodea a su partido, su Gobierno y su entorno familiar». A su juicio, la mujer del presidente, Begoña Gómez, «debe dar explicaciones ante el juez y Sánchez ante los españoles», ya que «quien no tiene nada que ocultar da la cara, no calla como ellos».

García apuntó que Gómez y la directora del Instituto de la Mujer «comparten un currículum singular», puesto que mientras la primera «tenía una cátedra en una universidad a dedo, la otra, asesora del exministro Ábalos, ha obtenido los puntos violeta a dedo», informa Ical.

Es por ello que los 'populares' han registrado 34 preguntas registradas en el Senado para que el Gobierno explique estas contrataciones en 64 ayuntamientos socialistas, en concursos supuestamente amañados.

«Si Begoña Gómez no tuviera nada que ocultar daría explicaciones y hubiera respondido ante las preguntas del juez el viernes. Quien sí ha respondido es su abogado de familia el ministro de Justicia, que traspasó todos los límites el viernes en el Senado, acusando a una investigación judicial de persecución política. Debe rectificar, respetar la libertad judicial y dejar trabajar a los jueces», exigió.

En ese sentido, subrayó que «no hay persecución política», sino que la esposa del presidente «está imputada y siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias», algo que «nunca antes en nuestra democracia había sucedido».

Rcordó que el propio hermano de Pedro Sánchez también está siendo investigado, y frente al «silencio de Sánchez» exigen en el Senado «respuestas por escrito al Gobierno sobre la situación laboral y tributaria del hermano". «Esta situación es insostenible. España ya no soporta un caso más de corrupción en las filas socialistas», destacó antes de sentenciar que «el final de Sánchez será un alivio para todos los españoles y también para los socialistas». Sobre el Plan de regeneración democrática, García lo calificó como «Plan de degeneración democrática», y señaló que «Sánchez es un obstáculo para la democracia en España»,



# Más de 37.500 personas salen de la exclusión financiera en la Comunidad

La mejoría no evita que Castilla y León concentre casi la mitad de la población afectada del país con Salamanca y Zamora a la cabeza

#### VALLADOLID

Castilla y León fue una de los dos autonomías españolas junto a Murcia donde aumentaron los puntos de acceso a los servicios bancarios a lo largo de 2023, lo que permitió que 37.530 personas salieran de la exclusión financiera, informa Ical.

Las entidades financieras sumaron seis nuevos puntos de atención bancaria en Castilla y León, hasta los 5.285, con 35 nuevas oficinas (cerraron 1.918 entre 2008 y 2023), 51 móviles, cuatro cash back y una de correos, pero perdió 12 cajeros en oficinas y 57 desplazados así como 16 agentes. En total, el sector dispone en la Comunidad de 1.273 oficinas, con 1.686 cajeros, junto a 174 desplazados; 324 agentes; 355 establecimientos de Correos; 988 Cash back; 62 cajeros gestionados por terceros; y 423 oficinas móviles (número de municipios donde prestan servicio).

Sin embargo, la autonomía castellana y leonesa sigue siendo con diferencia la que más municipios y población carecen de acceso presencial a servicios bancarios, es decir, sin oficina (de ningún tipo, ni establecimiento, móvil o Correos), ni cajero, ni agente, ni cash back, ni cajeros gestionados por terceros, con sus nueve provincias en el top 15 de los territorios afectados, con Zamora y Salamanca a la cabeza.

En concreto y según el último Informe Anual sobre la Inclusión Financiera en España del Ivie, recogido por Ical, revela a finales del año pasado, había en Castilla y León 201.698 personas de 1.367 municipios afectadas por la exclusión financiera, que representan el 46,6 y el 51,1 % de los ciudadanos y las poblaciones afectadas en España (432.081 habitantes de 2.675 localidades).

El estudio precisa que la población afectada en Castilla y León es el 8,4% del total autonómico, cuando para el conjunto nacional, los que sufren está ausencia de servicios bancarios apenas suponen el 0,9%. Asimismo, el número de municipios afectados alcanza en la Comunidad, el 60,8% del global, frente al 32,9% en el conjunto de las autonomías.

Con todo, el número de localidades afectadas menguó en 55, con 1.340 de menos de 500 habitantes, ocho por debajo del dato de 2022; y 27 de más de 500 ciudadanos, 47 menos que el año precedente, dentro del compromiso de sector de dar cobertura al menos a esos municipios. De los 37.530 ciudadanos que empezaron a recibir servios bancarios en sus poblaciones, solo 1.998 vivían en pueblos de menos de 500 habitantes; y el resto, en poblaciones mayores. El tamaño condiciona la implantación de las entidades y el grueso de los excluidos financieramente en la Comunidad, viven en poblaciones de menos de 500 habitantes, 1678.719, mientras que en las localidades mayores, están afectadas ya solo 22.979 a finales de 2023.

La situación en los municipios de más de 500 habitantes habría mejorado hasta junio de este año, como adelanta el Ivie en otro informe recogido por Ical, que precisa que ya solo carecerían de estos servios 25 de esas poblaciones en Castilla y León, con 21.903 afectados.

## RANKING TERRITORIAL

Un análisis provincial revela que Zamora y Salamanca son los territorios en España que más sufren el problema de la exclusión financiera con diferencia. En la provincia zamorana el dato se dispara y carecían de puntos de atención bancaria al cierre de 2023, 36.283 personas de 172 municipios, lo que representa que está afectada el 21,8% de su población y el 69,3% de sus loca-

lidades. En el caso de la provincia charra, el problema impactaba al término de 2023, a 54.975 vecinos de 292 municipios, con porcentajes sobre el total del 16,8 y 80,6%, respectivamente.

El ranking de las provincias más afectadas prosigue con Cuenca en el puesto tres, mientras que en el cuarto, quinto y sexto aparecen Burgos, León, Soria y Palencia. La provincia burgalesa presentaba al final del año pasado 27.547 afectados de 259 localidades, con porcentajes sobre el global del 7,7 y el 69,8%, en cada caso. Por lo que se refiere a León, había 31.313 excluidos de 95 municipios, con porcentajes del siete y del 45 por ciento del total. En cuanto a Soria, tenía 5.842 afectados de 109 localidades, el 6,5 de sus habitantes y el 59,5 por ciento de sus poblaciones. En Palencia sufrían falta de atención financiera a finales de 2023, 31.313 personas de 110 municipios, con porcentajes sobre el total provincial del6,2 y 57,6% respectivamente.En cuanto a Valladolid se va ya al puesto décimo en el ranking mientras que Ávila y Segovia ocupan el 14 y el 15, las mejores posicionadas entre las 50 españolas. Un total de 24.202 vallisoletanos sufría la exclusión bancaria en las fechas de estudio de 158 municipios, que suponen el 4,6% de sus ciudadanos y el 70,2% de sus poblaciones.

Para cerrar el mapa provincia de la exclusión en la Comunidad de Castilla y León, recalcar que en Ávila carecían de servicios bancarios directos 5.966 personas de 93 municipios, con un peso del 3.7 y 37, % sobre el total de población y localidades de la provincia. Asimismo, en Segovia estaban afectados por este problema 5.695 vecinos de 79 poblaciones, que representaban porcentajes sobre el total del 3,6 y 37,8% en cada caso.

## El centro de Salamanca, escenario del rodaje de una serie de Prime

#### VALLADOLID

La ciudad de Salamanca será el escenario, durante las dos próximas semanas, del rodaje de una serie para Amazon Prime Vídeo, que obligará a realizar cortes intermitentes a la circulación de vehículos y peatones en diferentes puntos del casco histórico de la capital, informa Europa Press.

La grabación tendrá lugar los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto y llega a la capital salmantina de la mano de la productora internacional Dynamo Producciones, como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en nota de prensa recogida por Europa Press.

El rodaje provocará cortes a la circulación de vehículos y peatones, intermitentes y de corta duración, en las zonas afectadas del casco histórico, por lo que no habrá restricciones en el acceso de los vecinos de la zona a sus domicilios, a los puestos de trabajo de todas las zonas afectadas y tampoco se verá afectado ningún negocio, han apuntado desde el Consistorio.

El trabajo se lleva gestando desde comienzos de año, cuando comenzaron los primeros contactos entre Dynamo Producciones y el Ayuntamiento a través del departamento de promoción audiovisual Salamanca Film Commission, integrado en la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca S.A.U. Con posterioridad, se han realizado numerosas visitas de localización por parte del realizador de la serie y de todos los jefes de equipo en el que han quedado definidos los lugares de rodaje. En todo el proceso, el equipo de la serie ha estado acompañado, asesorado y documentado tanto por personal de Salamanca Film Commission como de la Universidad de Salamanca.

El Ayuntamiento y la USAL han actuado como motores del proyecto. Además, se ha contado con la colaboración de otras instituciones y asociaciones de la ciudad como la Universidad Pontificia y la Asociación de Empresarios de Hostelería.

El largometraje contará con 800 figurantes seleccionados de entre las personas que se presentaron al casting organizado por la productora Temps Audiovisual los pasados días 13, 14 y 15 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca. Además, la productora está contratando a un equipo técnico suplementario procedente de las bolsas de trabajo de los grados de Comunicación Audiovisual.

# Recoletas abrirá la mayor clínica de estética en la Comunidad en septiembre

El complejo de 9.700 metros de Valladolid, de 12M€ de inversión, arranca con un hospital de piel, servicios de cirugía estética e implante capilar y 128 plazas de parking

#### Í. ARRÚE VALLADOLID

El próximo 2 de septiembre, en 40 días. Ya hay fecha de apertura del centro sanitario de Grupo Recoletas en lo que fue el restaurante Las Lomas de Parquesol hasta que cerró en febrero de 2019, después de haber abierto de 28 de mayo de 1997, es decir, 22 años antes, con el cartel de ser uno de los centros de hostelería para banquetes de mayor capacidad de la provincia vallisoletana.

En aquella fecha de 2019 y gracias a un acuerdo con la entidad financiera Ibercaja, el presidente del Grupo Recoletas, Amando Rodríguez, avanzó las líneas maestras de la transformación del restaurante en un centro médico general. Pero llegó la crisis del Covid-19 y tuvo que posponer al año 2021 el comienzo de las obras y madurar, solo con matices, su proyecto de crear un centro médico de servicios generales, como pediatría y un a gran especialización en dermatología, traumatología y ginecología, para dar atención a la población de Parquesol, Arroyo de la Encomienda o Simancas. Todo basado en la «salud» y en el «bienestar».

El proyecto no había variado en lo sustancial, pero sí en el presupuesto y en el orden de los factores: en las fases de entrada en servicio de sus especialidades médicas/asistenciales. Inicialmente Amando Rodríguez habló de una inversión de 6 millones de euros y la última cifra que apuntó el grupo, hace varios meses,, elevaba la cantidad a 12 millones, con un proyecto a construir en tres fases, de las cuales la primera ya se toca con la yema de los dedos.

El Grupo ha declinado esta semana a aportar más detalles de las especialidades que ofrecerá a partir del 2 de septiembre. Tan solo ha confirmado esta fecha de apertura y que el 12 de septiembre será la «gran presentación» ante los medios de comunicación y el momento de contestar «a todas las preguntas».

A falta de esta información es preciso remitirse a lo que reveló a EL MUNDO DE VALLADOLID hace un año, cuando Recoletas anunciaba que la actuación se desarrollará en una superficie de 9.700 metros cuadrados, de los que 3.800 estarán destinados a los servicios asistenciales.

#### CIRUGÍA PLÁSTICA

Los propietarios resaltaron entonces su apuesta por un «nuevo concepto» de «ecosistema de salud y bienestar» que incluye numerosos espacios como consultas, quirófanos, salas de espera, áreas de formación y espacios saludables.

Las obras del nuevo centro sanitario se están llevando a cabo en tres fases. La primera, que se está



 $\textit{El exterior del centro sanitario, en imagen de esta semana, revela que está prácticamente concluido. \ \texttt{PHOTOGENIC}$ 

ultimando en la actualidad, tiene prevista su finalización y entrada en funcionamiento el citado 2 de septiembre con una presentación a los medios por todo lo alto el 12 de septiembre.

Contará con amplios espacios para el instituto dermoestético (hospital de la piel), con atención en dermatología, medicina estética, cirugía estética, plástica y reparadora, unidad de medicina capilar, ginecología estética, cirugía vascular, insuficiencia venosa crónica, varices, y medicina regenerativa.

Recoletas destinará la primera planta a a vestíbulo y parafarmacia.

En la segunda planta ubicará admisión y atención al paciente.

#### **DIECISÉIS CONSULTAS**

El Grupo habilitará además 16 consultas de diferentes especialidades, salas de espera individuales para pacientes y para sus familiares y acompañantes, dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, área quirúrgica de tricología (para implantes capilares), Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), aseos, bar y un aula para formación y eventos y punto de encuentro del sector de la salud para la celebración de congresos de hasta 200 asistentes.

El proyecto incluye un aparcamiento subterráneo de dos plantas con capacidad para 128 vehículos. Con ello, pretende que todos aquellos que acudan a este centro sanitario tengan la posibilidad de aparcar sus vehículos en las instalaciones. El pistoletazo de las obras arrancó el 3 de febrero de 2021, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento concedió la licencia de obras (proyecto básico y de ejecución) a Pincia Recoletas Salud SL para la reforma y rehabilitación del antiguo conjunto de hostelería para 'Centro médico, estético y quirúrgico Pincia' en la calle pintor Juan Antonio Morales.

# Fisio y osteopatía en una segunda fase, y centro médico en la tercera

## Í. ARRÚE VALLADOLID

Una vez concluidos los trabajos, –siempre según el calendario que trasladó hace un año a este diario-Recoletas iniciará las obras de la fase 2, de ampliación de los servicios con un área Bio, vinculada a la salud y la estética, que ofrecerá consultas y actuaciones en body help, fisioterapia, escuela de espalda, acupuntura, osteopatía, estudio biomecánico de la pisada, medicina del deporte con cardiología, cardiología deportiva, chequeo deportivo y psicología del deporte, además de nutrición y dietética y endocrionología.

Finalmente, una vez concluidas

las obras de la fase 2, Recoletas dará luz verde al comienzo de los trabajos de la última fase. Para completar el edificio se construirá un centro médico. El objetivo es ofrecer un servicio de «salud integral y de calidad» a los vecinos de Parquesol, Arroyo y Simancas en las «patologías de mayor frecuentación».

El centro sanitario de Las Lomas contará con los mismos protocolos y criterios asistenciales de los centros médicos que Recoletas tiene en la Comunidad, aunque en este caso se verá reforzado con un diseño «diferente, moderno y de calidad acorde al resto del proyecto».

Los responsables sostienen que «dan un paso más» en su objetivo de cercanía a los pacientes y de proporcionar «un servicio hospitalario completo y con todo tipo de facilidades para portar la máxima calidad en las prestaciones».

Recoletas asegura que cuenta con un «cuadro médico de excelencia» que permite ofrecer una amplia cartera de servicios focalizada en la satisfacción del cliente. «Esto garantiza una cobertura de consulta casi total y siempre avalada por los mejores profesionales». De ahí que el centro médico contará con una elevada plantilla de profesionales.

## BURGOS

## DOS DETENIDOS TRAS UN CHOQUE EN UNA CARRERA ILEGAL

La Policía Local de Burgos ha detenido a los dos conductores que el pasado 7 de julio protagonizaron una carrera ilegal por el centro de la ciudad, con resultado de lesiones graves por accidente vial contra un tercer vehículo. Sobre las 22.00 horas del día 7, la conductora de un vehículo que circulaba por el puente de Castilla y fue embestida violentamente en la glorieta junto al Puente Castilla por un vehículo que provenía de calle Valladolid a una velocidad que superaba con creces la máxima permitida para ese tramo de vía. / E. PRESS

## LEÓN

## CURSO SOBRE POSGUERRA Y EXILIO DE LA ULE EN CISTIERNA

La Universidad de León (ULE) organiza en Cistierna (León) un curso de verano sobre el exilio y la posguerra tras la guerra civil española que lleva por título 'Historia y memoria. El exilio español de posguerra', del 22 al 26 de julio. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cistierna y el Museo Ferroviario de la localidad acogerán un seminario que pretende «analizar el exilio español de posguerra que alcanza una dimensión considerable tras el final de la Guerra Civil del que ahora se cumplen 85 años». Se ofertan 100 plazas y tendrán una carga lectiva de 30 horas. / E. PRESS

## **VALLADOL**ID

## UN GRUPO INCORPORARÁ TÉRMINOS DEL VINO AL ITALIANO

El Grupo de Investigación GIR-Traduvino trabaja en la incorporación del italiano en su diccionario o base de datos (Enoterm) sobre terminología relacionada con la vid y el vino que ya recoge 1.600 términos relacionados con la lengua vitivinícola en español, francés e inglés. El catedrático de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de -Valladolid (UVa), Miguel Ibañéz, señaló que esta herramienta, pone a disposición de redactores, traductores, revisores y profesionales del sector vitivinícola de forma gratuita este recurso especializado./ ICAL



Reparto de la tradicional caldereta del Pastor durante en Día de Fuentes Carrionas. ICAL

# La Montaña Palentina recuerda sus raíces

## PUENTE AGUDÍN ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE FUENTES CARIONAS Y LA MONTAÑA PALENTINA CON LA VISTA PUESTA EN EL RECONOCIMIENTO NACIONAL DE LAS TRADICIONES Y CULTURA DE LA ZONA

#### PALENCI

El tercer fin de semana de julio es una fecha marcada en rojo para todos los vecinos del norte de la provincia de Palencia porque se conmemora el Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina. Una gran fiesta en la que, no solo celebran la naturaleza sino que también, es una oportunidad para disfrutar de la cultura y las tradiciones de la zona.

Cerca de 7.000 personas se han acercado este año hasta Puente Agudín, en las proximidades de Cardaño de Abajo, para disfrutar de la famosa romería popular cuyo origen se remonta al año 1972 y que puede presumir de haberse consolidado como punto de encuentro y cita obligada de la temporada estival. «Yo soy de Santibáñez de la Peña y siempre que puedo vengo. Me encanta este lugar y no solo el día de la fiesta. También para hacer excursiones, paseos o desconectar. Se pone poco en valor la zona y creo que deberían potenciarlo más para que todo el mundo lo disfrutase», reconoce María José Sastre, una vecina de la comarca que ha acudido a disfrutar de la jornada festiva junto a sus hijos y sus nietos pequeños.

Y es que uno de los atractivos de esta fiesta es, precisamente, el inigualable paraje en el que se celebra, en pleno corazón de la Montaña Palentina. «Los más jóvenes llevan desde el viernes acampados para poder disfrutar de toda la programación. Hay carreras, degustaciones, música en directo y muchas otras actividades. Es una fecha muy especial para no sotros»,

explicó el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Velilla del Río Carrión, Pablo Villavieja.

Para él es un día de mucho ajetreo ya que debe estar pendiente de que todo salga a la perfección mientras supervisa de reojo la preparación del famoso guiso del pastor. «Este plato es el verdadero protagonista de la fiesta», bromeó Pablo. Han vendido más de 2.500 papeletas y cocinarlo no es tarea fácil ya que se trata de una receta heredada de generación en generación. Los cocineros empezaron a trabajar a primera hora de la mañana y necesitaron, ni más ni menos, que de una treintena de ollas en hilera y 500 kilos de carne. «Preparar tanta cantidad de caldereta lleva su tiempo y su técnica. Queremos que la gente joven vaya cogiendo el relevo y aprendan a cocinar la receta estrella de nuestra

Este año no han tenido restricciones por alto riesgo de incendios y han podido preparar el guiso en plena naturaleza aunque los organizadores sí que han tenido que hacer frente a un pequeño inconveniente ya que se han visto obligados a sustituir el ingrediente principal del plato para poder ajustarse al presupuesto. «La tradición establece que el guiso debe elaborarse con cordero pero este año su precio era muy elevado. Costaba 16 euros el kilo y no era asequible para nosotros así que lo hemos sustituido por carne de ternera aunque será algo excepcional», remarcó Villavieja.

En cualquier caso, dijo, se trata de un plato íntimamente ligado a la Mon-

taña Palentina con un sabor robusto y tradicional. ¿Y cuál es el secreto de su preparación? Pues, sobre todo, la paciencia, el mimo y la dedicación. «Lo primero es colocar la estructura de hierro, los 500 kilos de carne, echar sal, pimentón, laurel, vino blanco y aceite. Debe ser cocinado a fuego lento, tal y como lo hacían los pastores que merodeaban por la comarca».

Una fiesta bucólica con ciertos aires de nostalgia que conquista a pequeños y mayores. Así le ha ocurrido a Jaime Carrascoso, un joven de Burgos que ha acudido este año por primera vez. «No lo conocía y me lo estoy pasando como nunca. He venido con cuatro amigos y en cinco minutos hemos ampliado el grupo porque la es gente muy maja. Además, así huimos del calor sofocante de otros lugares de España. Creo que volveremos pero nos quedaremos acampados para disfrutar más de la experiencia. Lo mejor ha sido la caldereta. Estaba deliciosa y quiero repetir», aseguró en declaraciones a la Agencia Ical.

También de Burgos llegaba este fin de semana a Palencia, José Miguel Pardo. «Había oído hablar de esta fiesta pero me ha sorprendido gratamente. Vengo con mi familia porque somos todos aficionados a la montaña y repetiremos seguro. Además, se lo diré a mis amigos y volveremos fijo». Lo mismo le ocurrió a un matrimonio vallisoletano al que la fiesta les pilló «por sorpresa». «Estábamos haciendo una ruta por el pico del Espigüete y nos hemos encontrado con esto. Nos gusta mucho esta zona y repetiremos».



Antonio Serrano en los viñedos que posee en Villálvaro. HDS

## **SORIA**

## UN JOVEN ENÓLOGO MANCHEGO PRODUCIRÁ VINO EN VILLÁLVARO

El joven viticultor y enólogo manchego Antonio Serrano desembarca en la Ribera del Duero soriana para producir vino blanco y tinto en Villálvaro. Como otros productores Antonio Serrano cree que este enclave de la Ribera es el mejor de toda España para producir vino tinto por su altitud y su pluviometría. Su proyecto para hacer vinos de autor nace con el propósito de cultivar el viñedo en la España vaciada y recuperar la esencia y las tradiciones de la tierra donde se elaboren. Antonio Serrano, de 32 años, contempla una inversión millón y medio de euros en 5 años para cultivar 60 hectáreas de viñedo y construir una pequeña bodega en la pedanía de San Esteban, en la que ya se ha empadronado. Estima que creará entre 5 y 10 empleos. Posee dos hectáreas de viña vieja y su aspiración es seguir comprando o arrendando hasta alcanzar las 60 hectáreas en el pueblo. /NURIA FERNÁNDEZ



Imagen del homenaje a Clemente Sáez. EUROPA PRESS

## **SORIA**

## VALTAJEROS HOMENAJEA AL ILUSTRE SORIANO CLEMENTE SÁEZ

La localidad soriana de Valtajeros homenajeó ayer a la figura del geólogo e ingeniero Clemente Saénz García, toda una figura en la provincia soriana, además de sus hitos y obras que dejó tanto en la localidad como en la provincia de Soria. Diputación de Soria, Alcaldía de Valtajeros, y la Mancomunidad han programado una serie de actos para recordar a 'Don Clemente', como era conocido el ilustre soriano, nacido el 23 de noviembre de 1897 y fallecido el 30 de junio de 1973. En cuanto al reconocimiento, comenzó a las 11.30 horas, donde se descubrió una placa en una de las fuentes, seguido de conferencia por parte del hijo de Don Clemente, Fernando Sáenz, y de su nieta, María Casado, a las 12.30 horas de la mañana. Poer último, el acto de homenaje finalizó con un vino español a las 13.30 horas.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com

# Garrote vil

A RAJATABLA. Las previsiones del tirano Sánchez para acabar con el régimen democrático del 78 se están cumpliendo con una absoluta precisión. La Constitución pactada, votada y aprobada, que nos hizo libres, iguales y solidarios, está siendo dinamitada por el sanchismo. Se está haciendo, además, con una rigurosísima falta de escrúpulos asqueante y perversa. Una inflexibilidad tiránica llevada tan a rajatabla, que incluso los pudores intelectuales y los del juego político saltan por los aires en virtud de una moralidad diseñada para mamelucos en Babia.

Todo esto, que constituye en sí una rehíla infecta para cualquier sociedad medianamente democrática, lo envuelve Sánchez en un convoluto de celofán con una crueldad tan atractiva como desatada, que ya no tiene vuelta de hoja. Lisa y llanamente, y desde la literatura que es lo mío, se parece a esta maldita y cruentísima vendetta que señalaba Jorge Manrique –siglo XV– en una de sus coplas –distintas a las de la muerte de su padre tan celebradas- como impropia de hombres civilizados: «matar a un hombre vencido/ metido ya en la prisión». Tremendo juicio como cierre de un medievalismo que ya entonces consideraban superado.

Pues no, porque se trata de una metáfora, o como prefieran llamarlo, aplicable a la sociedad española de hoy que Sánchez ha convertido en una agrupación de yupis, en una servidumbre sitiada o secuestrada por un progresismo ideológico de ladrones y de okupas, cuyos principios -tan elementales como variopintos e inconsistentes-aparecen como conquistas inéditas de la humanidad, y Santiago y cierra España. Por favor, idioteces las justas. Ya Aristóteles, en sus reflexiones sobre la política y el poder, hablaba de las bondades de un gobierno de los pobres sobre los ricos como el sanchuno, y que al final, tras analizar los datos, hacía esta reflexión tan decepcionante como amarga: «La historia nos contó qué es lo que sucedió con estos proyectos, y la poesía lo que debería haber sucedido». Un sonoro timo a dos bocas.

Por esto mismo –por ser algo tan repetitivo y revenido como un buñuelo fermentado a cuarenta grados bajo el sol–, la crueldad con la que Sánchez quiere ahora colarnos su propia historia como si fuera poesía heroica, se inscribe en las páginas más negras de una democracia liberal por el método que está aplicando con absoluta impunidad: el del garrote vil. Un reclamo viejísimo de ajusticiar a crédulos que, pre-

viamente eso sí, han sido vencidos y que disfrutan de una prisión relativamente confortable.

Y digo esto precisamente, señores, porque en poesía este es

un camelo propio de la poesía pura que nunca ha existido y que nunca existirá como tal. Tanto en poesía, como en el derecho internacional de gentes, rige este principio inapelable: que un solo individuo privado de libertades, uno so-



lo, equivale a una multitud encadenada. Esto, por ejemplo, lo sabía perfectamente Montesquieu cuando redactó *El espíritu de las leyes*, pues aquí se hace eco de esta misma ne-

cesidad imperiosa.

Qué terrorífico, por tanto, que a estas alturas de la historia, tengamos que recordar en democracia al garrote vil como método expeditivo para segar vidas o libertades a palo seco, a trinquete taladrante, a bestial destrozo, a sangre fría. Un método que aplicaban los tiranos griegos y romanos sólo para casos de suma degradación y de crueldad plebeya. En la España medieval tuvo idénticas aplicaciones. Cómo sería de repugnante el numerito, que hasta el rey más felón de la historia –Fernando VII–, lo desterró de sus prácticas expeditivas y crueles para impartir sus tiranías. En 1974, en las postrimerías del franquismo, se aplicó por última vez. Desde entonces sólo recordamos el garrote vil por los dibujos de Goya, y ahora con las ocurrencias dictatoriales del garrote vil de Sánchez.

¿Acaso no es garrote vil y cruelísimo, con todas las metáforas y sinonimias poéticas que a uno se le ocurran, que un Presidente democrático use las Instituciones del Estado a su capricho para envilecer la democracia? Desde la poesía, que es el reducto de la historia, qué quieren que les diga. Pues miren, esto –no sé si ahora es obligatorio leerlo o contrastarlo porque estoy jubilado y sólo valgo para los arrastres-lo aprendí porque en la historia de la filosofía y del derecho me obligaron a leer un libro de John Stuart Mill, titulado Sobre la libertad, en el que se explicaba un axioma irrenunciable si querías aprobar aunque sólo fuera con un aprobado raspadillo: «que todo aquello que sofoca la individualidad, sea cual sea el nombre que se le dé, es despotismo».

Despotismo a cielo abierto es que el Fiscal General del Estado en una democracia formal como la nuestra se dedique al apadrinamiento del delito porque Sánchez, que es su amo, así se lo ordena. Lo hemos visto en la historia de la infamia en repetidas ocasiones -«allá van leyes do quieren reyes», decía un adagio en la España medieval-, por una razón: porque la crueldad se alía con la utilidad para producir estos engendros y mamoneos contra natura. Pero que un Fiscal General siga a Sánchez en la consumación del delito como un verdugo adicto al garrote vil, no cabe ni en la interpretación de los sueños más escabrosos de Freud.

Y que un Tribunal Constitucional se convierta en la antesala de casaciones del delito usando el garrote vil para allanar las escombreras de la tiranía, es la encomienda más indecente y asquerosa que se haya hecho nunca jamás a la totalidad de la historia, de la poesía, del derecho, y de las libertades ciudadanas, que rechazaba Platón de plano como poeta de las ideas así: «la obra suma de la injusticia es parecer justa sin serlo». A rajatabla.







La radio musical IANÚNCIATE! Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy

Burgos 105.5 FM

Tel. 664 341 053 burgos@agentes.kissfm.es



## **MUNDO AGRARIO**

LA COSECHA DE PATATA SE MARCA UN LISTÓN DE 350 MILLONES La escasez de tubérculo en el mercado por la floja cosecha en el sur y lo poco disponible de Francia elevan el valor. Los

agricultores reciben más de 50 céntimos, el precio más alto de la serie histórica. Las principales provincias en el cultivo son Valladolid, Salamanca, Segovia y Burgos

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL#MUNDO** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Lunes 22 de Julio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.950

# El plan para atraer empresas de Soria contempla bajadas del IBI

La reducción del impuesto se limitará a aquellas de nueva implantación o las ya establecidas que amplíen actividad • El ajuste queda vinculado a la creación de puestos de trabajo



RAOUEL FERNÁNDEZ

### SAN LEONARDO PREGONA SUS FIESTAS MAYORES

San Leonardo de Yagüe ya celebra sus fiestas mayores. Comenzaron ayer en honor a Santa María Magdalena con el pregón de los tres

representantes de la peña 'La Caña', Mabel, Sandra y María Teresa, que en sus palabras quisieron recordar esos inicios «cuando ya

desde bien pequeñas la formaron y que ahora ya cuenta con segundas generaciones». Por delante, cuatro días más de diversión.

## Las máquinas explanan ya el tramo de Fuensaúco a Villar del Campo de la A-15

Las máquinas trabajan ya en la explanación del tramo entre Fuensaúco y Villar del Campo de la autovía A-15, después de años de espera. La inversión asciende a 99 millones de euros.

Un enólogo de La Mancha invertirá 1.5M€ en una bodega en Villálvaro

### **ATLETISMO**



Pascual Oliva, preparado para sus séptimas **Olimpiadas** 

Pág. 12

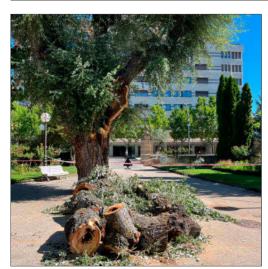

Los trozos de la rama caída. M.H

## El 'estrés hídrico' provocó que una gran rama cayera el sábado en la Dehesa

Fue puntual pero se revisará el estado del arbolado, según el Consistorio

Un golpe de calor causó la caída de la enorme rama en la tarde del pasado sábado en la Dehesa. El Ayuntamiento informó de que todo apunta al estrés hídrico, que conlleva la ruptura ramas. «Es algo puntual pero se revisará el estado del arbolado de la zona para garantizar la seguridad», añadió.





www.bodegadelabad.com

## **OPINIÓN**

DICE CARLOS Martínez Mínguez, alcalde de la capital, que no renuncia a la reapertura de la Soria—Castejón. Ya saben, esa línea férrea que unía a Soria con el norte y este peninsular, y que a finales de los años noventa dejó de estar en servicio. No veo yo al alcalde muy fervoroso (religiosamente hablando claro está), pero no puedo negar que, como san Judas Tadeo, nuestro alcalde es también el abogado de los casos difíciles y complicados. La posible reapertura de esta vía ha sido supeditada por el actual gobierno de España a un informe de viabilidad que no parece querer llegar. ¿Pero es realmente la Soria—Castejón viable? En Soria nos hemos acostumbrado a pedir y pedir -- es verdad que el que no llora no mama—, cuando aún tenemos verdaderas infraestructuras inacabadas, o acabadas, pero en un estado lamentable de conservación. Me parece un



**EN CUBA IGNACIO SORIA** 

## Mínguez y San Judas

verdadero debate estéril poner todo el empecinamiento MÁS SE PERDIÓ ahora en reabrir una vía férrea cuando, por ejemplo, y esto sí debería de clamar al cielo, varios tramos de la autovía del Duero están estancados y sin ni siquiera partida económica para su ejecución que, por

cierto, nunca fue sinónimo de inicio inminente de obras. Pero no nos equivoquemos. Desde el consistorio soriano, el empecinamiento en reabrir esta vía tiene como fin último y principal también, dar un balón de oxígeno al polígono de Valcorba que no termina de despegar. Ese polígono, que nació bajo el paraguas de las corruptelas más oscuras de esta ciudad —y con la connivencia y silencio de unos y otros en el ayuntamiento—, créanme que está gafado y condenado con o sin tren. Los socialistas sorianos ya prometieron hace años un puerto seco en Valcorba que nunca llegó y que ahora, bajo un eufemismo, se pretende recuperar. No seré yo quien de una opinión contraria a devolverle la vida a unas vías férreas sobre las que, además, y a modo de anécdota, mi padre partió camino hacia la mili allá por los años 50. Pero insisto en que tenemos mayores preocupaciones que ésta. Ferroviariamente hablando, creo que cuando verdaderamente los sorianos perdimos el tren —y nunca mejor dicho-, fue cuando entre unos y otros (el fallido plan PAES de Zapatero lo recogía entre sus páginas), se dejaron escapar la posibilidad de haber hecho factible la lanzadera del AVE a Calatayud, y que verdaderamente nos habría, no solo vertebrado territorialmente, sino beneficiado hasta límites insospechados. No quiero ser cenizo, pero aún con la posibilidad remota de que el gobierno de España vea viable la reapertura de estas vías que nos ocupan, mi instinto me dice que no veremos trenes por el norte de la provincia nunca más. La historia nos dice que, por norma general, lo que se cierra ya no se abre. Y es una pena. Pero oye, yo le animo al alcalde de la capital a que continúe con ese positivismo reivindicativo que le caracteriza, y quizás hasta San Judas Tadeo le eche un capote, y por arte de birlibirloque, suene la flauta.

## Una buena sanidad, pero con deficiencias territoriales infames

LA SANIDAD DE Castilla y León no va mal. Las listas de espera siguen menguando a cada trimestre. Y eso es un alivio, sobre todo para los pacientes que esperan. Es más, la Sanidad va bastante mejor con el consejero Alejandro Vázquez que con su antecesora, más dedicada a su ego y sus barullos que a atender. Y esto, como diría el ministro Óscar Puente de los datos económicos de España, son matemáticas. Ni se debaten ni se discuten. Y es así, a pesar del PSOE de Castilla y León, instalado en la obsesión de que las cosas vayan mal, aunque no vayan mal, a ver si a ellos les va algo mejor electoralmente. Y ese no es el camino. Deberían haberse dado cuenta ya tras 39 años parasitando la oposición, a no ser que ese sea su objetivo per-

¿Podría ir mejor la sanidad? Claro, todo es susceptible de mejorar. Y si para ello hay que intensificar los conciertos, que se haga. Porque a los contribuyentes lo que les preocupa es la gestión de su Estado de Bienestar, no entelequias comunistas. A los pacientes lo que les interesa es que les operen cuanto antes y si el sistema público no tiene capacidad para absorber, no hay ningún problema en servirse de la gestión privada para ello. Los parlamentarios nacionales tiene una tarjeta de 3.000

euros al año, pagada por los contribuyentes, para desplazarse en taxi por Madrid. El Congreso no les da un bonobús. Y nadie se queja. Ni socialistas, ni populares, ni de VOX, ni de Junts, ni de Esquerra. Lo público para los demás, pero si yo puedo beneficiarme de lo privado, bendito sea el Estado que me lo proporciona y gratis. La hipocresía se puede camuflar un tiempo, pero al final aflora, como la lavanda en Tiedra, y reluce por todo lo alto

Pero sí tiene un déficit gravísimo la sanidad de Castilla y León. Los gravísimos desequilibrios. Los hospitales del Bierzo y Salamanca triplican los tiempos de espera de los de Valladolid. Y eso poco tiene que ver con la igualdad entre españoles que le reclama Mañueco a diario a Sánchez a cuenta del independentismo. Los del Bierzo y Salamanca no son independentistas, pero la gestión sanitaria les empuja a ello cada trimestre. Lo del Bierzo, en concreto, es una vergüenza sin paliativos. Seis meses hay que esperar, por no se sabe qué motivo, para que a un paciente le asignen un médico cuando el suyo se jubila. Indecente. Es hora ya de hacer algo y actuar contra estos desequilibrios que ensombrecen una buena sanidad con deficiencias territoriales que resultan infames.

### **ABEL**



### **REGALADO**

## Episodio 8. La faena electoral

HACE CALOR. Mucho. El inquilino de Moncloa de sofoco en sofoco. El teléfono. «¡Qué sopor!, otra llamada, así no se puede regenerar agusto, Bego», murmura Sánchez en la salita mientras lee a Abad Faciolince, El olvido que seremos. «Anda, cógelo, gañán, que a mí me están peinando», responde la primera dama. «¡Qué tal, figura, que no sé nada de ti. Ahora soy un hombre libre. Tu, entrampado hasta las trancas!». «Alfonso, siempre me alegra oírte, aunque preferiría no escucharte. Ya me he enterado que te has quitado el lastre. Y está vez sin gastar un duro ni un tuiter de buena mañana. Eres un fenómeno y te admiro, y lo sabes». Responde Mañueco: «Eres un zalamero, como el alcalde, el alcalde de Zalamera. No sé el motivo pero te he cogido afecto y siempre aprendo algo en estas conversaciones nuestras». «Yo también, Fonso, hablan maravillas de ti los míos de ahí. Es el paraíso. Vaya convenio, como se entere

Pepe Álvarez, tengo un jaleo: dos meses de vacaciones, más navidad, semana santa que no falte, ciento y pico mil al año, dietas para viajes y alojamiento, dos cuartos de media jornada cada quince días. Eso es empleo de calidad, Alfonso, y no las monsergas de la vicepresidenta esta que tengo de Restar». «Ya ves, Pedro, aquí nuestra preocupación son las personas, y no miramos ni género, ni condición ni calaña. Somos el gobierno de las personas, que no les falte de nada. Diálogo Social a tope, como Prada el de Canedo». «Oye Fonso, que si dicen que vas a hacerte un Mañueco y adelantar elecciones. Te están animando, bribón». «Ala gente le gusta hablar por hablar. Ya sabes que yo soy de 'vamos Real hasta el final'. En Madrid hay mucho gurú especializado en predecir el pasado. Luego los sofocos los aguanto yo. Déjate. Además, que si me da por adelantar a Tudanca no lo pillo por aquí ni de casualidad. Yo esas faenas no las hago. Se las dejo a Santonja. Buen verano, Pedro». «Cuelga Pedro, que aburres a cristo bendito». «Joo, Bego. Voy a regenerar».

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

### HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL**

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

REDACTORES JEFE: v Pilar Pérez

JEFES DE SECCIÓN:
Milagros Hervada (Local)
Félix Tello (Deportes)
José Ignacio Ruiz (Maquetación y

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

## **SORIA**

# El plan para atraer empresas contempla bajadas del IBI

• Vinculadas a la creación de nuevos empleos en la capital, la medida se prevé para implantaciones o ampliaciones • El documento plantea otras bonificaciones fiscales

### JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

Una fiscalidad reducida de cara a nuevas empresas o, con ciertas condiciones, a aquellas ya establecidas. Las bonificaciones o reducciones para dar la posibilidad de incrementar el entramado societario se amplían de la mano del plan de atracción de empresas encargado por el Ayuntamiento, que apuesta por estas fórmulas para hacer más competitivo el término de la capital. En concreto, el plan se fija en el IBI, uno de los supuestos de recurrente discusión política desde hace años. Y plantea la posibilidad de su bajada. Eso sí, para nuevas implantaciones o firmas ya establecidas que amplíen actividad. En todo caso, vinculada a la creación de nuevos puestos de trabajo. En el caso de cooperativas o sociedades laborales la reducción podría ser directa, o al menos el documento no parece ligarla al empleo sino a su carácter de 'economía social'.

El Ayuntamiento lanza el plan de atracción de empresas una vez que el polígono de Valcorba está recepcionado y en plena opción de compra de sus parcelas para los inversores interesados. La captación es una de las 'patas' del documento, que no olvida el apoyo a las empresas y emprendedores ya en funcionamiento en el mercado. Para las nuevas implantaciones o la actividad reforzada de las existentes son varios los incentivos que los redactores ponen sobre la mesa. Por ejemplo, la misma unión con el empleo operaría en una bajada del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Para el plan también el Impuesto sobre Vehículos sería susceptible de revisión de las bonificaciones. Podrían ser superiores a las que ahora marca la Ordenanza para las compras de vehículos industriales o comerciales y de reparto en función de su carácter no contaminante.

Ayudas a la digitalización, el mantenimiento de las naves nido para emprendedores, ayudas a la instalación en los polígonos de Valcorba o Las Casas y programas de alojamiento temporal para 'startups' (compañías emergentes) y actividades creativas son otras disposiciones susceptibles de impulsar por el Ayuntamiento. A estos incentivos para la creación de empresas se unen otros unidos a la sostenibilidad, como son el respaldo a proyectos que contribuyan al desarrollo equilibrado de Soria.

El plan tiene sendos apartados específicos para dos motores de creación de puestos de trabajo: el sector industrial y el autoempleo. En el primero parece tener muy presente la



*Polígono industrial de Las Casas.* MARIO TEJEDOR

experiencia de éxito de las naves nido de Valcorba y por eso apuesta por su ampliación ante la demanda creciente. En materia de suelo industrial considera necesario mejorar la información sobre disponibilidad, pero también la adecuación a lo que buscan las empresas. Es decir, conectividad y servicios tecnológicos avanzados.

El autoempleo y el emprendimiento han sido unas referencias para la capital a través de Impulso Emprende, la colaboración municipal con la Cámara de Comercio. De hecho, la buena experiencia ha hecho que sea la institución cameral la encargada de gestionar el plan de atracción, dentro de una estrategia más amplia que engloba a la ciudad como lugar de inversión y residencia. Los recursos propios de Soria, el teletrabajo en sectores aptos para esta modalidad y la atención a los nuevos yacimientos de empleo son algunos de los aspectos del impulso a la creación de firmas en este punto, sin olvidar los proyectos de inclusión so-

La búsqueda de actividades no puede pasar por alto la inversión extranjera. Aquí es preciso ir de la mano del Instituto de Comercio Exterior, que facilita numerosas herramientas a las empresas que quieren potenciar su negocio en España. El plan recomienda reuniones con la entidad de cara a poner en valor Soria como lugar estratégico para los inversores. A este apoyo institucional de cara a la internacionalización tiene que unirse una especie de 'boca a boca' empresarial. Es decir, aprovechar como embajadoras a las firmas que ya están en Soria y que tienen capital extranjero.

El de creación de empresas es uno de los cinco ejes de acción del plan de atracción. A este se suman los de apoyo a las empresas y emprendedores ya implantados; el fomento de la innovación; la transformación productiva; y la mejora competitiva.

Para las empresas actuales se pone sobre la mesa la creación de una
hoja de ruta de atención, para conocer sus necesidades y derivarlas a las
entidades que puedan satisfacerlas.
Apuesta también por el desarrollo
de modelos de amenazas y oportunidades por sectores, de manera que
se pueda predecir su evolución con
técnicas de simulación. Una guía de
servicios para empresas, una base
de datos de las instaladas y la protección de la inversión existente com-

pletan las medidas en este área. En el eje de innovación, destaca en el plan el mecanismo de su compra pública. Se trata de la contratación pública. Mientras que en mejora competitiva se propone intensificar las relaciones entre el sector público y privado, en la transformación productiva resalta la opción por crear consorcios o clústeres en sectores específicos, como bioeconomía o actividades culturales.

Precisamente la bioeconomía (economía del paisaje, silvicultura, agroalimentación, biotecnología) es una de las áreas que pueden dar a Soria un diferencial competitivo. El plan identifica otras cuatro: economía digital (con el efecto 'arrastre' de la implantación en Soria del Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social); economía con impacto social (vida saludable, prevención de enfermedades, bienestar, teniendo en cuenta además el perfil poblacional); 'economía naranja' (todo lo relacionado con la cultura, en la que Soria ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años); y economía deportiva (ventajas del entorno natural, las numerosas instalaciones y la existencia de unos estudios universitarios en la materia).

## Formalizado el contrato de naturalización de centros educativos

SORIA

La empresa Eulen y la Fundación de Patrimonio Natural formalizaron el contrato para renaturalizar los patios de cinco centros educativos de la capital. Politécnico, Fuente del Rey, Numancia, Santa Isabel y 12 Linajes son las instituciones donde se desarrollarán las obras por importe de 240.000 euros, según el anuncio de la Plataforma de Contratación. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

La actuación se enmarca en el proyecto Brera de renaturalizaciones, que a través del Ayuntamiento y la Fundación persigue realizar 24 actuaciones en entornos urbanos. En el caso de los colegios, el objetivo es mitigar los efectos del cambio climático, de manera que disminuya el efecto de isla de calor del exterior. La plantación de vegetación, la mejora de la permeabilidad de suelos y la recuperación del paisaje natural serán algunas de las técnicas empleadas, con especial atención a las variedades alimentarias y a las especies de polinizadores en las plantaciones.

### La compra de suelo registra 3 operaciones en el primer trimestre

SORIA

La compraventa de suelo en la capital concentró tres operaciones en el primer trimestre, último dato referenciado en la estadística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Aunque la cifra puede parecer modesta los tres registros son ya más que todos los anotados durante el año pasado. En 2023 el seguimiento del Ministerio contabilizó dos operaciones verificadas en el último tramo del año, tras nueve meses sin que se conociera ninguna. En 2022 las trasnsacciones fueron cinco.

El dato de la compraventa de suelo cierra el capítulo estadístico del primer trimestre en la capital, que se completa con el número de transacciones de viviendas y el precio medio del metro cuadrado. En cuanto a lo primero, el Ministerio contabilizó 228 de enero a marzo, lo que representó un incremento del 57% en relación al mismo periodo de 2023. Por su parte, el precio se colocó en 1.198 euros el metro cuadrado, el dato más alto desde 2014.

### AUTOVÍA DE NAVARRA

# La maquinaria se afana en el tramo de Fuensaúco a Villar del Campo

Los trabajos de la A-15 discurren en los desvíos de Fuentetecha y Tozalmoro

### JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

Las esperadas obras de la A.-15 hacia Navarra avanzan. Las máquinas son ya visibles en el comienzo del recorrido y la explanación va haciéndose presente para posibilitar la calzada. Es el tramo entre Fuensaúco y Villar del Campo, el primero en ejecución en la parte oriental de la provincia, después de años de espera y vicisitudes administrativas derivadas de la crisis financiera de 2008. A 99 millones de euros asciende la inversión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que corre a cargo de la UTE formada por Padecasa Obras y Servicios y Vías y Construcciones. La 'pega' de la construcción es su amplio plazo, ya que se contemplan 59 meses de trabajo para que los coches puedan circular por estos 15 kilómetros.

Los desvíos de Fuentetecha y Tozalmoro concentran los movimientos de tierra. Son los primeros compases de la puesta en marcha de este trazado de la A-15, según confirmó la Subdelegación del Gobierno y puede apreciarse sobre el terreno. Para la auto-



Obras en el tramo Fuensaúco-Villar del Campo. MARIO TEJEDOR

yecto, el recorrido prevé tres viaducvía se contemplan dos calzadas de sietos, 17 pasos inferiores y cuatro pasos te metros de ancho, separadas por una superiores. Dos enlaces están planificados: en Villar del Campo y Aldeal-

Precisamente en esta última localidad se ubica uno de los puntos de posible complejidad, debido a una infraestructura que ya causó demoras en la A-11, la Autovía del Duero. Se trata de la vía romana entre Uxama y Au-

mediana de diez metros. Según el pro-

gustobriga, que en Aldealpozo podría corresponderse con el llamado Camino de Tajahuerce. La A-15 colisionaría con la calzada antigua a unos 350 metros del casco de la localidad. El proyecto establece garantías para la vigilancia y conservación, en su caso, del itinerario.

Una ruta antigua cuya presencia ya se contemplaba en la A-11 y que afloró en muy buenas condiciones de conservación en la zona de Blacos y El Temeroso. Esto motivó un modificado (y su consiguiente demora de ejecución) para conservarla e integrarla en la moderna infraestructura. En la A-15 hacia Navarra el de Aldealpozo es el único punto de colisión con el camino romano. Pasado Villar del Campo, el problema de patrimonio histórico de los otros tramos viene determinado por varios yacimientos arqueológicos.

Entre Fuensaúco y Villar del Campo hay otro condicionante: el ambiental. Y es que se trata de una zona con presencia de la escasa alondrá ricotí. El peligro de extinción del ave motiva la paralización de los perturbadores movimientos de maquinaria durante la época de cría. Afectado el hábitat por un vertedero y un área de acopio, tras los trabajos se realizará una recuperación de los espacios. Las nuevas plantaciones afectarán a 17,5 hectáreas en el Hábitat de Interés Comunitario, según el programa de obra. Por lo demás y de cara a la fauna, se estiman dos pasos específicos que garantizan la permeabilidad.

A finales de marzo el Ministerio y la UTE formalizaron el contrato de la Autovía en dirección a Navarra. Concluía así una larguísima tramitación de años. Y es que, con los proyectos ya adjudicados, la crisis financiera bloqueó buena parte de las inversiones en Soria, lo que determinó en 2012 la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del recorrido entre Fuensaúco y Ágreda. En 2018 el documento volvió a estar al día.

El recorrido hacia Navarra se completa con otros dos tramos: de Villar del Campo a Ágreda y de esta localidad a Tarazona.

Los dos proyectos se encuentran aprobados definitivamente. El primero desde comienzos de junio y el segundo desde el pasado marzo. El recorrido entre Villar del Campo y la variante de Ágreda estima una inversión de 161 millones de euros. Desde el punto de vista patrimonial presenta la pega de una colisión directa con siete áreas arqueológicas, con potencial prehistórico y calcolítico. El programa de obra avisa de una 'afección directa severa' a estos espacios y determina medidas de control y correctoras. Más allá de Ágreda, en dirección a Tarazona no se aprecian choques con el patrimonio arqueológico en la provincia de Soria. Sí cabe la posibilidad pasada la 'frontera', de la mano de la calzada romana de Zaragoza a Astorga por Cantabria. Con todo, es una hipó-



### Ayuntamiento de

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA (SORIA)

Información pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto de expropiación por procedimiento de tasación conjunta, iniciado por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación del Sector SUD-9A "Vega del Ucero 2", en el municipio de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).

Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 12/07/2024. el Proyecto de Expropiación por procedimiento de tasación conjunta de los siguientes bienes:

| Finca<br>nº | Finca registro<br>de la Propiedad | Parte | Titular registral                                 | Superficie<br>afectada |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 5           | 3052                              | 1/6   | Santiago Llano Rosas (Hro. Santiago Llano Castro) | 499 m2                 |
| 5           | 3052                              | 1/18  | Sylvia Llano de La Peña                           | 166,33 m2              |
| 5           | 3052                              | 1/18  | Aránzazu Cristina Llano de La Peña                | 166,33 m2              |

Superficies incluidas actualmente en las parcelas con referencia catastral nº 646228VM9044S0001DH y 4646227VM9044S0001RH.

Con la finalidad de llevar a cabo el Proyecto de Actuación para la reparcelación y urbanización de la Unidad de Actuación del Sector SUD-9A "Vega del Ucero 2".

De conformidad con los artículos 201 a 204 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del último de los anuncios [BOCyL, Heraldo-Diario de Soria, y en la web municipal https://burgodeosma.sedelectronica.es]

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 432 del Reglamento de Urbanismo, de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero

- 1. Órgano que acuerda la información pública: Alcalde-Presidente.
- 2. Fecha del acuerdo: 12/07/2024.
- recina del acuerdo. 12/07/2024.
   Instrumento o expediente sometido a información pública: Expropiación forzosa por tasación conjunta en la Unidad de Actuación SUD-9A "Vega Del Ucero municipio de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria). Expediente nº

- 743/2024
  4. Ámbito de aplicación: Unidad de Actuación SUD-9A "Vega del Ucero 2".
  5. Identidad del Promotor: Junta de Compensación de la Unidad de Actuación del Sector SUD-9A "Vega del Ucero 2".
  6. La documentación relativa a este expediente podrá ser consultada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del ayuntamiento: https://burgodeosma.sedelectronica.es, o en las dependencias municipales.
  7. Las alegaciones, sugerencias y cualquier otro documento podrán presentarse en el Ayuntamiento en horario de oficina o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de

En El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 15 de julio de 2024 Fdo.- El Alcalde, **Antonio Pardo Capilla** 



BREVE INCENDIO EN GOLMAYO. Apenas una hora estuvo activo el pequeño incendio declarado ayer en Golmayo entre las 18.45 y las 20.00 horas en que quedó extinguido. Afectó a una reducida masa de árboles, 0.07 hectáreas. La causa probable se encuentra en investigación.

## **SORIA**

## El 'estrés hídrico' causó la caída de parte de un árbol en la Dehesa

Fue algo puntual pero se revisará el estado del arbolado en la zona, según el Consistorio

Gran susto el vivido el pasado sábado por la tarde en el centro de la Dehesa tras la caída de una rama de un árbol de gran tamaño. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño personal y, tras el susto crece ahora la inquietud y la preocupación de los vecinos que ayer paseaban por la zona por si la situación pudiera volver a repetirse. La caída de la rama tuvo lugar en un ejemplar muy cercano al Árbol de la Música.

Desde el Ayuntamiento de Soria informaron ayer de que «desde el servicio de jardines de la Dehesa se apunta como causa del suceso a lo que se denomina como 'golpe de calor' del árbol por el estrés hídrico que conlleva la ruptura de alguna de sus ramas». Inicialmente, continúan fuentes municipales, «es algo puntual pero se revisará el estado del arbolado de la zona para garantizar la seguridad».

Desde el Consistorio aseguran que «el servicio de jardines de la Dehesa, de forma habitual se comprueba el estado de estos ejemplares de porte».Por otro lado, destacan fuentes municipales, «desde el departamento de Medio Ambiente se trabaja en en la contratación



Rama del árbol caída el sábado por la tarde en la Dehesa. M.H.

de un estudio de riesgos en todas las zonas de arbolado urbano tanto en la capital como en las márgenes del Duero.La zona donde la rama descansa en el suelo está acordonada y ya se ha retirado una parte de la misma. La previsión es retirar el resto durante la jornada de

Los curiosos y paseantes que se acercaron ayer al escenario, cuya zona fue acordonada por la Policía Local y los bomberos que se desplazaron hasta el lugar, coincidían en mostrar su inquietud por si un suceso similar pudiera volver a producirse con peores consecuencias.

### Soria Rock echa el cierre con 2.100 asistentes

Soria Rock cierra el telón con una asistencia de 2.100 personas aproximadamente, según indicaron aver fuentes de la organización. La entrada del viernes, con Segismundo Toxicómano, Laura DsK, Narco y Koma sobre el escenario alcanzó las 1.300 entradas vendidas que alcanzaron un total de 2.100 asistentes sumando la cita del sábado, más centrado en grupos sorianos, con Metal Barbies, Arima, Nervio y Sozzled. Hay que tener en cuenta que la jornada del sábado fue gratuita para rendir homenaje al concejal de Cultura y fiel impulsor del festival, Jesús Bárez, fallecido hace unos meses. Y sigue activa la colaboración con el Banco de Alimentos.

El balance de los organizadores a esta nueva edición es satisfactoria. «Sigue siendo un festival familiar, sin aglomeraciones y con buen ambiente y la gente valora mucho eso». También hay que destacar que el Soria Rock «ha coincidido con fiestas de los pueblos y otros eventos, festivales y conciertos» por lo que, teniendo en cuenta todos estos factores, «el balance es positivo».



## LA JUVENTUD Soria

De 4-17 años: 2.06 € +18 años: 3,60€ +65 años: 1.80€

-4 años 0€



### **OUINTANA REDONDA**

De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Adultos: 3€. Niños -12 años y +65: 2€. Abonos de diferentes precios.



### **BAYUBAS DE ABAIO**

HORARIO:De 11.00 a 21.00 h. PRECIO: 3€ entrada diaria de lunes a viernes. 4€ entrada fin de semana. Descuento para empadronados y los jubilados empadronados entran gratis



### **EL CASTILLO Soria**

HORARIO: De lunes a viernes 12.00 a 14.30 h. y de 16.30 a Fines de semana y festivos, cerrada. PRECIO: gratuita.



### CAMARETAS

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. Todos los días PRECIO: Empadorandos: 1,40 € para menores de 14 años y jubilados y 3 € para mayores de 14. No empadronados 2 y 3,50€.



### **ALMENAR**

De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Niños de 5 a 14 Mayores de 14 años: 4€ Abonos de diferentes precios.



### SAN ANDRÉS Soria

De 11.30 a 20.30 h. PRECIO: de 4-17 años: 2.06 €. +18 años: 3,60€. +65 años: 1.80€ -4 años: 0€.



### ÁGREDA

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: 4€ para mayores de 16 años y de 3€ para menores de 16 años. Abonos de 45€ para mayores de 16 años y de 30€ para los menores de esa edad.



### **CAMPING EL CONCURSO**

HORĀRIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Laborales: niños 2€. Adultos 2,70€. Festivo: 2,40 y 3,20 €. Abonos de 10 baños 24€. De temporada, 42€ niños y 58€ adultos. El familiar 130€. nados más barato v si son enores de 18, gratis.



### **TARDELCUENDE**

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Para empadronados abonos de 15€ hasta 12 años y de 24 € desde 12 años. Desde 65 años: 13€. No empadronados hasta 12 años 28€ y 33€ desde 12 años. Desde 65 años: 13€.



### **SAN PEDRO MANRIOUE**

HORARIO: De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. PRECIO: Menos de 12 años 1,50 €. Adultos: 3 € Bonos de temporada menores 15€ y adultos 30€



### **SAN LEONARDO** DE VAGÜE

HORARIO: De 11.15 a 20.30 h. Individual: 3,5€. Abono temporada: 32€. Los mensuales 25€.



## **PROVINCIA**



Antonio Serrano en los viñedos que posee en Villálvaro. HDS

# Un joven enólogo manchego producirá vino en Villálvaro

Contempla una inversión de 1,5 millones y la creación de 10 empleos para cultivar
 60 hectáreas y construir una bodega ● Desde 2015 elabora sus caldos en Albacete

### NURIA FERNÁNDEZ SORIA

El joven viticultor y enólogo manchego Antonio Serrano desembarca en la Ribera del Duero soriana con un proyecto para producir vino blanco y tinto en Villálvaro.

Como otros productores Antonio Serrano cree qie este enclave de la Ribera del Duero es el mejor de toda España para producir vino tinto por su altitud y su pluviometría.

Su proyecto para hacer vinos de autor nace con el propósito de cultivar el viñedo en el interior de la España vaciada y recuperar la esencia y las tradiciones de la tierra donde se elaboren.

Antonio Serrano, de 32 años, contempla una inversión millón y medio de euros en cinco años para cultivar 60 hectáreas de viñedo y construir una pequeña bodega en la pedanía de San Esteban, en la que ya se ha empadronado. Estima que con su proyecto creará entre cinco y diez empleos.

Posee dos hectáreas de viña vieja en propiedad en Villálvaro y recientemente el Ayuntamiento de San Esteban le ha adjudicado el arrendamiento de 30 hectáreas, en el paraje Valdelapresa, por un periodo de 40 años. Su aspiración es seguir comprando o arrendando hasta alcanzar las 60 hectáreas en el pueblo soriano.

La plantación se va a realizar en vaso y producirá uva de las varieda-



Viñedos de Antonio Serrano en Villálvaro. HDS

des tempranillo, garnacha y albillo mayor. «Me animaron los conocidos de Vitis Navarra que tienen viñedo en la zona», explica este joven enólogo formado en Cádiz y en La Rioja, que agradece el apoyo recibido por el alcalde de San Esteban, Daniel García, para arrancar con su proyecto en Villálvaro.

«La idea es plantar un poco de todo como se hacía antiguamente» explica Serrano, de ahí su apuesta por las variedades de uva que son muy habituales en la Ribera del Duero. Espera poder sacar el primer vino de autor de Villálvaro en navidad de 2025. El proyecto vitícola de Antonio Serrano en la provincia de Soria se enmarca dentro de una aspiración más ambiciosa que comenzó en 2015 en su localidad natal, Villarrobledo (Albacete) produciendo vinos con uva de un viñedo familiar y que a corto medio plazo quiere expandir hacia la zona del Bierzo.

El pequeño viñedo familiar en Villarrobledo fue el germen de este proyecto que comienza ahora su expansión por tierras sorianas que Antonio Serrano conoce desde niño, cuando pasaba los veranos mientras su padre trabajaba en la construcción

en Soria y de las que guarda buenos recuerdos. En 2015 comenzó a elaborar vino en Villarrobledo, tintos de las variedades tempranillo, garnacha y monastrell y el blanco de la variedad airen y que comercializa con su nombre, Antonio Serrano.

Hasta entonces, la uva que salía de estos viñedos familiares de más de 50 años la vendía a una cooperativa o a otros productores. Antonio Serrano y su familia decidieron hace nueve años elaborar sus propios caldos y lo hicieron recuperando una tradición singular de aquella zona: hacer el vino en tinajas de barro centenarias, con lo que han conseguido vinos modernos y ecológicos dentro de la Denominación de Origen Tierra de Castilla.

La dedicación y la singularidad de estos vinos le han colocado en el top de la lista de puntuaciones de los vinos castellanomanchegos de la Guía Vinos Gourmet de 2024. Concretamente el Antonio Serrano Etiqueta Negra 2019, vino premium de la bodega, ha sido destacado con 95 puntos y se convierte en uno de los más valorados de la región.

Los vinos que produce actualmente en Albacete se venden en el mercado nacional y será el mismo canal de venta que emplee para la comercialización de los vinos que produzca en Villálvaro bajo la etiqueta de la Denominación de Origen de la Ribera del Duero.

### Inauguración de los cursos de verano de la Universidad Santa Catalina

SORIA

La Universidad Santa Catalina de El Burgo de Osma inaugura hoy sus XXXVII cursos de verano con un acto que arrancará a las 20 horas en el centro cultural de San Agustín.

El ingeniero de Obras Públicas del Ministerio de Transportes, Isa-ac Moreno, ofrecerá la lección inaugural sobre 'Atalayas en el espacio califal soriano'. Al acto están invitados los rectores de las universidades de Cantabria, Ángel Pazos, de la Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón, y de Burgos, Manuel Pérez Mateos.

Una vez más, el Ayuntamiento de El Burgo de Osma apuesta por la cultura y por la continuidad de la herencia universitaria con esta edición de los cursos que cuentan con la colaboración de la Diputación provincial de Soria, de la Caja Rural de Soria y la participación de las universidades citada

El programa de este año cuenta con tres monográficos que se extenderán desde hoy hasta el día 9 de agosto.

El primer curso llega de mano de la Universidad Pontificia de Salamanca que entre el 22 y el 26 de julio hablará sobre 'Moralidad. Retos de hoy y de siempre en el Desarrollo de lo Humano'. Con la dirección del catedrático Gonzalo Tejerina, se tratará de temas de absoluta actualidad como 'Los retos morales de la Inteligencia Artificial' o 'Comunicación, verdad y poder. Los medios de comunicación social bajo el imperativo moral'. El taller de prácticas llevará a los alumnos hasta el monasterio de Santa María de

Entre las actividades complementarias, habrá exposiciones fotográficas de Alejandro Plaza, José Ángel Vega y Antonio Delgado; los tradicionales Diálogos de la Lengua organizados por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con Javier Moro, premio Planeta 2011 y Jesús Bustamante y se presentará el nuevo libro de la ganadora del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes 2018 Mariángeles García González, entre otros.

No faltarán un año más el ciclo 'Las noches de Santa Catalina' que contarán con el concierto de los Jóvenes Músicos Sorianos Quintento A Piacere, la Orquesta de Cámara Euroamericana, dirigida por Ángel del Palacio, que estrenaran la obra 'Pequeña Sinfonía', del compositor y profesor del Conservatorio de Ciudad Real, Juan Carlos Navas.

## **PROVINCIA**



L os vecinos de San Leonardo durante el pregón en la plaza Mayor. RAQUEL FERNÁNDEZ

# Explosión festiva en San Leonardo

Lleno en la plaza Mayor para asistir al pregón que pronunciaron tres componentes de la peña La Caña/ El desfile de carrozas amenizó el inicio de las fiestas patronales

### R. F. SAN LEONARDO

San Leonardo de Yagüe comenzó ayer sus fiestas mayores en honor a Santa María Magdalena. Cinco días repletos de actos y de reencuentros en los que este pueblo de la comarca de Pinares vivirá actos para todos los públicos y grandes verbenas en compañía de las numerosas peñas que siempre inundan con sus coloridos trajes estos festejos.

El pistoletazo de salida se dio con el pregón de fiestas de la mano de tres representantes de la peña 'La Caña', Mabel, Sandra y María Teresa, que en sus palabras supieron recordar esos inicios «cuando ya desde bien pequeñas formaron esta peña que ahora ya cuenta con segundas gene-

Entre nervios y emociones aseguraron estar sorprendidas de la gran respuesta de la gente en la plaza a su



pregón, «porque muchas veces con el ruido y la alegría de las peñas se oye poco y no sabíamos si se nos iba

a entender bien. Y ha sido magnífi-

co, un momento que tendremos siempre en nuestra memoria», señalaron instantes después del pregón. Por su parte, Jesús Elvira, alcalde de la lo-

calidad quiso agradecer a «todas las personas que hacen posible que todo marche según lo previsto en estos días festivos y a todos los conce-

### **PROGRAMA**

Día 22 de julio. A las 10 horas, diana; a las 12.30 horas misa v procesión: a las 18 horas, degustación y concurso de limonada en la plaza Mayor con un único premio; a las 19 horas, corte de troncos por parejas en el patio del colegio; por la tarde y noche verbena y a las 03. 00 horas reparto de de chorizo y charanga.

Día 23 de julio. A las 13 horas, misa de difuntos; a las 13.30 horas concentración de peñas en la plaza Mayor con vermut; a las 15 horas, comida de hermandad en el polideportivo; a las 18 horas, humor amarillo para adultos; sesión de verbena por la tarde y por la noche; a las 03.00 horas, reparto de torreznos.

jales que han organizado la programación. Es un programa repleto de diversas actividades para todo tipo de edades. Ha sido elaborado con ilusión, trabajo y cariño, así que os animamos a que disfrutéis de estas fiestas a vecinos y visitantes», manifes-

La proclamación de reina y damas fue otro de los momentos de la tarde, con Sofía Pérez como reina de fiestas y María José Rodríguez y Selva Casas como damas de honor. También Claudia Alonso como reina infantil y Valeria Pérez y Paula de Miguel como damas de honor.

El nombramiento de las peñas, el descorche de champán y el desfile de carrozas completó este pistoletazo de salida de las celebraciones.

Por delante cuatro días más, siendo este lunes el día más importante con la misa y la procesión en honor a Santa María Magdalena a las 12:30 horas uno de los actos centrales, además de diana floreada, concurso de limonada y charanga por la tarde, corte de tronco, baile y verbena por la orquesta 'Vulkano Show'.

Las fiestas continuarán hasta el jueves, día de la caldereta popular en la Fuente Briones.



A la izquierda, la pregonera; a la derecha, participantes en el desfile de carrozas. R. F.

### ALMAZÁN

### **ÉXITO EN LA** RECREACIÓN **HISTÓRICA**

La primera recreación histórica de Almazán que se ha llevado a cabo este fin de semana ha sido un éxito. Centrada en el siglo XIII y en el episodio concreto de la toma de la villa por las tropas del rey aragonés Alfonso de la Cerda. La puerta del Mercado y la iglesia de San Miguel han sido los escenarios naturales para revivir la historia de Almazán de la mano de 72 actores de la Asociación Cultural Feudorum Domini, expertos en estos montajes.



Un momento de la recración en la puerta del Mercado. HDS

### ÓLVEGA

### FIESTA DEL AGUA **DENTRO DEL** VERANO CULTURAL

El Ayuntamiento de Ólvega continúa con su programación de actividades culturales y lúdicas para el verano. La cita de esta semana será el día 25 jueves con la gran fiesta del agua entre las 16 y las 20 horas en la calle Fuente del Suso. El sábado 27 tendr á lugar juegos tradicionales, a partir de las 18 horas, en la residencia de ancia $nos\,y\,por\,la\,noche, a\,partir\,de\,las\,22$ horas, disco móvil en la plaza España. Entre el sábado y el domingo será la subida nocturna al Moncayo.

### **SAN ESTEBAN**

### **CELEBRACIÓN DE** LA FESTIVIDAD DE **SANTIAGO**

La Asociación Soriana Amigos Camino del Cid celebrará el día 25 de julio la festividad de Santiago con una reunión en la plaza Mayor de San Esteban para realizar una pequeña peregrinación a pie hasta Villálvaro más de 12 kilómetros, donde se celebrará una misa en la iglesia de San Mamés . Seguidamente se visitará la ermita de San Pedro y las bodegas de la localidad para concluir la jornada con la degustación de una caldereta en el bar de Villálvaro.

## **CASTILLA Y LEÓN**

# Trauma en Burgos, Salamanca y León roza los 200 días pese al descenso de la espera

• La desigualdad entre especialidades se mantiene con Dermatología como la más rápida en citar y en algunos hospitales sin demora mientras Clínico y Río Hortega arrojan 67 y 106 días para operaciones en traumatología

### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Una nueva actualización de las listas de espera quirúrgicas publicada el viernes por la Consejería de Sanidad ponía de manifiesto que el plan de choque lanzado para reducirlas sigue logrando su objetivo y sitúa ya la demora media en la Comunidad en los cien días. Se trata de un avance sensible, con 14 jornadas menos que al cierre del primer trimestre del año, pero que sigue sin resolver las importantes desigualdades que existen entre hospitales y especialidades, y que se hacen aún más evidentes cuando ambos factores se suman.

El mejor ejemplo de ello son las intervenciones quirúrgicas en la especialidad de Traumatología, las cuales acumulan varios años como las que más se dilatan en el tiempo. Se trata de un servicio que en el conjunto de la Comunidad anota una demora media de 140 días, los cuáles se disparan en los hospitales de Burgos, Salamanca y León, con la peculiaridad de que estos centros forman parte de los más grandes de la región tanto por tamaño como por volumen de pacientes atendidos.

En los tres casos, la demora para una operación de Traumatología se acerca, según los datos de Sacyl correspondientes al segundo trimestre de 2024, a los 200 días, siendo Salamanca con 187 el que más se acerca. No osbtante, no todas las lecturas que ofrecen estas cifras son negativas, puesto que se ha producido un descenso considerable de la demora a lo largo de los tres últimos

Así, eso 187 días de traumatología en el hospital de Salamanca representan 41 menos que al cierre del primer trimestre del año, un avance en absoluto desdeñable. En Burgos, por su parte, pasa de 189 a 170, 19 días menos que también suponen una evolución. Y León tampoco se descuelga de esta tendencia, al recortar en 23 días los 208 que registraba en la anterior estadística hasta los 185.

Queda patente, por tanto, que sigue siendo una lotería para los pa-



Interior de un quirófano durante una intervención. E. M

cientes las dolencias que sufren y en que provincia y hospital de referencia tienen que ser intervenidos. De esta forma, frente a los tiempos más elevados en los centros ya mencionados, el Clínico de Valladolid vuelve a actuar como contrapunto, ya que en Traumatología anota una demora de 67 jornadas y junto a las 106 del Río Hortega, el segundo hospital ubicado en la capital vallisoletana y con ambos formando parte de los más grandes de la Comunidad.

Aún con todo, Traumatología no es la única especialidad con una ele-

vada demora media en Castilla y León. Con 139 días figura Neurocirugía, un servicio que solo está disponible en determinados hospitales de la Comunidad. De nuevo figuran en la lista los ya mencionados y, al igual que ocurre con Traumatología, son varios los que cuentan con una alta demora.

En este caso, el Complejo Asistencial de Salamanca cita a los pacientes para pasar por quirófano a los 199 días, mientras que el Complejo Asistencial Universitario de Burgos los hace a las 127 jornadas. Mientras tanto, en el hospital de León son 110 días los que deben esperar los pacientes para ser intervenidos.

Frente a estos tiempos, una vez más son los hospitales vallisoletanos los que rebejana la media y vuelven a poner el acento en esas profundas desigualdades entre unas provincias y otras. Así, en el hospital Clínico Universitario las operaciones de Neurocirugía se llevan a cabo a los 38 días. Además, en el Río Hortega la demora es incluso menor, de tan solo 22 jornadas según los datos trasladados por el Sacyl.

Frente a estas especialidades de Traumatología y Neurocirugía que figuran como las dos con más demora quirúrgica en el sistema sanitario castellano y leonés, Dermatología se sitúa a la cabeza con la lista de espera más breve, con una media en la Comunidad de 21 días para pasar por quirófano.

Esta situación viene propiciada gracias a que en varios hospitales de Castilla y León esta especialidad anota una demora de cero días, es decir, que las intervenciones se acometen de manera inmediata. Ocurre así en Salamanca, Aranda de Duero, en el hospital Clínico Universitario de Valladolid, en Palencia y en El Bierzo.

Mientras tanto, en otros centros si hay algunos días de espera, aunque en todos se puede considerar como un tiempo muy reducido más aún si se compara con otros servicios. Así, la lista de espera para Dermatología en Ávila es de 26 días; en León, de 25; en Soria, de 18; en Zamora, de PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

### LAS ECOGRAFÍAS TARDAN UN MES MENOS PERO AÚN LASTRAN LAS PRUEBAS

Dentro de las listas de espera que maneja la sanidad de Castilla y León, son un buen indicador de su evolución las que corresponden a las pruebas diagnósticas, tan importantes para detectar enfermedades y lesiones de muchos tipos.

En este sentido, las ecografías se mantienen como las que mayor lista de espera acumulan, aunque a lo largo del último trimestre la recortaron en 28 días al pasar de 126 a 98 jornadas.

Una vez más, la tardanza no es igual en todas las provincias, sino que varía mucho de unas a otras. Así, mientras que una ecografía tarda de media 26 días en Segovia o 40 en el hospital Clínico de Valladolid, se va hasta los 167 en Soria o los 157

en Ávila.

Y no solo eso, sino que con una lista superior a los tres meses las ecos se sitúan a la cabeza de este tipo de pruebas y lastran al resto.

Junto con el
descenso de los
tiempos de las
ecografías también se
ha producido el de los
TAC, que pasan de 69 a
62 días, una semana
menos. En este caso el
hospital que se sitúa a
la cabeza es el de
Zamora, con 158
jornadas, mientras que
los más rápidos son el
Río Hortega de
Valladolid y el hospital

de León con cuatro jornadas en cada caso.

Sí que aumenta la demora en las resonancias magnéticas, con una media que pasa de los 79 a los 84 días. En este caso los pacientes que más espera son los del hospital de Salamanca, con 107 días, mientras que en el extremo opuesto figuran, de nuevo, los del Río Hortega de Valladolid con solo dos días.

Finalmente, las mamografías también aumentan de los 51 a los 63 días, que se disparan a 131 en el Clínico vallisoletano.



### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR** 13; y en Segovia, de 22.

En lo que respecta al resto de especialidades es difícil encontrar un patrón, ya que su comportamiento en los distintos hospitales es más hetorogéneo. Aún así, todavía se pueden encontrar servicios que, en algunos puntos de la Comunidad, siguen presentando una demora muy importante a la hora de citar a los pacientes para una intervención quirúrgica.

Como ejemplo de ello sirve el caso de Urología en el Complejo Asistencial de Salamanca, donde el paso por quirófano se demora de media 198 días, a pesar de que aquí también se han reducido los tiempos en el último trimestre con respecto a las 205 jornadas que se registraban al cierre de marzo de este mismo año.

En el caso del hospital de Burgos, la Cirugía General y del Aparato Digestivo tiene una lista de espera de 117 días, prácticamente cuatro meses, aunque aún así se queda lejos de los tiempos ya mencionados para Traumatología.

En Ávila, el mayor tiempo de espera recae también en Trauma, aunque en este caso es de 'solo' 85 días. Por parte del Río Hortega de Valladolid, la lista con mayor tardanza es la de Cirugía Plástica, lo que a su vez hace que esta sea la especialidad con peores datos de toda la provincia vallisoletana. No obstante, conviene señalar que es un servicio que solo está disponible en este centro. Y en lo que respecta al Clínico, los ya mencionados 67 días de traumatología marcan el máximo para este centro, a los que siguen los 38 de Neurocirugía y los 31 de Urología.

La Cirugía Plástica también figura en uno de los primeros puestos de la lista del Complejo Asistencial de León, ya que allí la demora alcanza los 120 días al cierre del segundo trimestre del año. En Soria, por el contrario, el mayor tiempo de espera lo sufren los pacientes de Otorrinolaringología, que tardan 99 jornadas es ser intervenidos quirúrgicamente.

Por parte de Zamora, una operación de Urología se demora 95 días, mientras que en Palencia también es la especialidad que más tarda en citar aunque en este caso lo hace en 36 jornadas.

En el hospital El Bierzo de Ponferrada Otorrinolaringología figura como la especialidad con peores tiempos de espera, con 185 días, mientras que en Segovia es Trauma la que vuelve a colocarse en cabeza con 73 jornadas.

En resúmen, se puede apreciar como en la mayoría de hospitales pequeños la lista de espera es más contenida de manera generalizada aunque, al igual que en los de mayor tamaño, existen notables excepciones.

# Llegan los nuevos trenes Avlo a Segovia, Palencia, León y Zamora

Las estaciones de Medina del Campo y Sanabria AV también contarán con el servicio de los modelos Renfe de la serie S106 por su comienzo de trayecto en Asturias y Galicia

### CRISTINA CASTAÑO VALLADOLID

El estreno de los nuevos trenes de Avlo, trenes de alta velocidad en versión low cost, en Galicia y Asturias, supone el aumento de este servicio para toda Castilla y León, por donde transcurre el corredor para llegar a los nuevos destinos. Segovia, Medina del Campo, Zamora, Sanabria AV, Palencia y León son las paradas que contarán con el nuevo servicio de este convoy. Valladolid ya contaba con estos trayectos de los trenes Avlo desde esta primavera hasta Madrid y Alicante. La venta para esta nueva ruta del norte de la península comenzó a inicios de julio con una oferta a partir de 7 euros para viajar hasta el 30 de septiembre.

Los nuevos trenes modelo S106 tienen una capacidad de hasta 581 plazas repartidas en los 12 coches en filas de 3 + 2 siendo actualmente los convoyes con mayor capacidad que circulan por la red ferroviaria nacional.

La nueva oferta de Galicia – Castilla y León- Madrid no siempre tendrá el mismo punto de origen y destino, cambiando entre Vigo y A Coruña haciendo parada en Santiago de Compostela. Las estaciones donde efectuará parada la línea en Castilla y León serán las de Segovia, Medina del Campo, Valladolid, Zamora y Sanabria AV. El tren también tiene origen/destino desde A Gudiña, Ourense, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra.

El Avlo con salida desde la capital tendrá un horario de salida a las 17:08 horas con destino A Coruña los lunes, miércoles, viernes y sábados, con llegada a las 21:04



Imagen de la salida del primer tren de AVLO en la estación de Valladolid esta primavera. PHOTOGENIC

horas. El resto de los días de la semana, martes, jueves y domingos, tendrá destino hasta Vigo Urzaiz.

Con origen desde la ciudad gallega de A Coruña sale a las 6:34 horas los martes, jueves, sábados y domingos y desde Vigo Urzaiz los lunes, miércoles y viernes a las 5:57 horas y con salida desde Santiago a las 7:06 horas y la llegada a las 10:32 horas a Madrid.

Asturias, Castilla y León y Madrid estarán conectadas con dos servicios más gracias al Avlo, uno por sentido cada día con salida a

las 11:45 horas y llegada a Gijón a las 15:33 horas; y Asturias-Madrid a las 19:25, con llegada a la capital a las 23:18 horas.

También habrá nuevo servicio de Alvia que conectará Avilés con Madrid todos los días de la semana a excepción de los sábados. Hará varias paradas en las estaciones de la Comunidad. Ambas líneas supondrán un aumento de más de 10.500 asientos a la semana para conectar el norte con la capital.

La oferta de plazas semanales del trayecto Galicia-Madrid se incrementa en más de 8.000 plazas semanales. En el corredor que conecta las comunidades de Asturias y Madrid también se beneficiarán las ciudades conectadas por alta velocidad de Castilla y León: León, Palencia, Valladolid y Segovia.

El aumento de la oferta de tren de alta velocidad en León no se queda aquí, sino, que hay un nuevo tren de ida y vuelta, a partir del 22 de julio, el AVE S112, conectará las ciudades de León, Madrid y Valencia, con un incremento de más de 4.000 plazas semanales.

## La Montaña Palentina recuerda sus raíces en el día de Fuentes Carrionas

### PALENCIA

El tercer fin de semana de julio es una fecha marcada en rojo para todos los vecinos del norte de la provincia de Palencia porque se conmemora el Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina. Una gran fiesta en la que, no solo celebran la naturaleza sino que también, es una oportunidad para disfrutar de la cultura y las tradiciones de la zona.

Cerca de 7.000 personas se han acercado este año hasta Puente Agudín, en las proximidades de Cardaño de Abajo, para disfrutar de la famosa romería popular cuyo origen se remonta al año 1972 y que puede presumir de haberse consolidado como punto de encuentro y cita obligada

de la temporada estival. «Yo soy de Santibáñez de la Peña y siempre que puedo vengo. Me encanta este lugar y no solo el día de la fiesta. También para hacer excursiones, paseos o desconectar. Se pone poco en valor la zona y creo que deberían potenciarlo más para que todo el mundo lo disfrutase», reconoce María José Sastre, una vecina de la comarca que ha acudido a disfrutar de la jornada festiva junto a sus hijos y sus nietos pequeños.

Y es que uno de los atractivos de esta fiesta es, precisamente, el inigualable paraje en el que se celebra, en pleno corazón de la Montaña Palentina. «Los más jóvenes llevan desde el viernes acampados para poder disfrutar de toda la programación. Hay carreras, degustaciones, música en directo y muchas otras actividades. Es una fecha muy especial para nosotros», explicó el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Velilla del Río Carrión, Pablo Villavieia

Para él es un día de mucho ajetreo ya que debe estar pendiente de que todo salga a la perfección mientras supervisa de reojo la preparación del famoso guiso del pastor. «Este plato es el verdadero protagonista de la fiesta», bromeó Pablo. Han vendido más de 2.500 papeletas y cocinarlo no es tarea fácil ya que se trata de una receta heredada de generación en generación. Los cocineros empezaron a

trabajar a primera hora de la mañana y necesitaron, ni más ni menos, que de una treintena de ollas en hilera y 500 kilos de carne. «Preparar tanta cantidad de caldereta lleva su tiempo y su técnica. Queremos que la gente joven vaya cogiendo el relevo y aprendan a cocinar la receta estrella de nuestra fiesta».

Este año no han tenido restricciones por alto riesgo de incendios y han podido preparar el guiso en plena naturaleza aunque los organizadores sí que han tenido que hacer frente a un pequeño inconveniente ya que se han visto obligados a sustituir el ingrediente principal del plato para poder ajustarse al presupuesto. «La tradición establece que el guiso debe elaborarse con cordero pero este año su precio era muy elevado. Costaba 16 euros el kilo y no era asequible para nosotros así que lo hemos sustituido por carne de ternera aunque será algo excepcional», remarcó Villavieja.

## CASTILLA Y LEÓN

# Hallan ahorcado en una iglesia de un pueblo al inglés desaparecido en León

Fallece un hombre de León de 62 años que cayó al mar mientras se hacía un selfi en Loiba (La Coruña) / El cuerpo fue rescatado por el helicóptero del Guardacostas de Galicia

### VALLADOLID

Localizan sin vida al británico de 48 años desaparecido en Las Salas, en el término municipal de Crémenes (León) el pasado 11 de julio. La Guardia Civil confirmó en la mañana de ayer la aparición del cadáver, que se encontraba ahorcado en las escaleras del campanario de dicha localidad. A expensas de lo que determine la autopsia, todo parece indicar que se ha quitado la vida.

La Benemérita había ampliado el dispositivo de búsqueda el pasado jueves a un bosque de hayas, zona muy escabrosa y de difícil acceso, ubicado entre las localidades de Las Salas, Riaño y Cistierna. Asimismo, confirmaron a Europa Press que la búsqueda a pie «estaba siendo complicada debido a la orografía del terreno, y la llevaban a cabo agentes de la Guardia Civil y personal medioambiental de la zona».

También se utilizaron drones para la búsqueda en el río Esla, así como motocicletas todoterreno (Seprona) para caminos y rutas de animales además de efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Ci-

vil para el reconocimiento del citado río en zonas de difícil acceso. La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada en la mañana del jueves, 11 de julio, en la que un familiar avisaba de la desaparición de este varón británico de 48 años, tras la cual se activó el dispositivo de búsqueda, coordinado desde el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León.

Desde entonces se llevaba a cabo un operativo de rastreo por tierra y aire compuesto por unidades de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza y de la Unidad *Remotely Piloted Aircraft*, con la aeronave no tripulada de la Comandancia de León, informa Ical. A ellos se incorporó el pasado lunes el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que se encargó del reconocimiento del río Esla en zonas de difícil acceso.

Desde el Puesto de Mando Avanzado de la Guardia Civil establecido en la explanada de la central hidroeléctrica de la presa del pantano de Riaño se coordinó el dispositivo en el que también prestaron apoyo agentes medioambientales

del Parque regional Montaña de Riaño y Mampodre de la Junta de Castilla y León y al que se habían unido voluntarios vecinos de la zona.

### SELF

Por otro lado un vecino de León, nacido en 1962, falleció el sábado, pasadas las 13 horas, tras precipitarse al mar cuando, al parecer, trataba de hacerse un selfi con la cámara de su teléfono móvil en los acantilados situados junto al banco de Loiba, en la costa de Ortigueira, según publicó La Voz de Galicia a partir de la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 de Galicia.

Sobre las 14.10 horas, el 112 de Galicia tuvo constancia del suceso al recibir una llamada de un particular. Según indicaba, una persona había caído desde un acantilado en Loiba, Ortigueira, e indicaba que no sabía donde se encontraba la persona tras la caída, ya que no era capaz de visualizarla.

De forma inmediata, desde la sala de operaciones del 112 de Galicia se solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, del personal de Salvamento Marítimo y del Servicio de Guardacostas, de los Bomberos del Eume, de los miembros del GES de Ortigueira, de los agentes de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil. Finalmente, los equipos de emergencia desplazados del hallazgo del cuerpo en el agua, bajo unas rocas. El rescate del mismo se llevó a cabo por el helicóptero Pesca II, de Guardacostas de Galicia, informa Ical.

El alcalde de la localidad de Ortigueira, Valentín Calvín, relató al periódico gallego que el hombre estaba solo en el banco. Cerca de él, un par de personas, una de ellas, con un perro, que fue la que vio cómo la víctima caía al vacío y la que alertó a las fuerzas de seguridad. Ese mismo testigo la había visto un poco antes haciéndose fotos cerca del banco.

El teléfono de la víctima quedó en tierra, así que la hipótesis más probable que se baraja es que estuviese de espaldas intentando hacerse una foto con el océano de fondo y que se acercase demasiado a los acantilados. Tras el suceso, la Guardia Civil cortó el acceso a los acantilados de Loiba, donde se encuentra el famoso banco. Calvín destacó que es la primera vez que ocurre un accidente mortal en esa zona tan turística.



Agentes de la Guardia Civil preparan una embarcación para la búsqueda del joven desaparecido. E, M,

## Reanudan la búsqueda del desaparecido en el embalse del Charco del Cura en Ávila

### VALLADOLI

La búsqueda del jove n de unos 25 años que desapareció el sábado, en el agua cuando se bañaba en la presa Charco del Cura, en el término municipal abulense de El Tiemblo, se reanudó ayer y el dispositivo continúa, informa el 112 Castilla y León.

En la jornada del domingo trabajaron en la zona personal de Guardia Civil, y el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (Geas) y también participan voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de El Tiemblo. La llamada que alertaba de la desaparición entró sobre las 16,00 horas en la sala de operaciones del 112 Castilla y León, en la que se solicitaba la asistencia por una persona a la que se había perdido de vista mientras estaba en el agua en la zona de baño la presa de Charco del Cura.

El centro de emergencias 112 dio aviso del incidente a Guardia Civil (COS), Policía Local de El Tiemblo, a bomberos de Ávila, que se desplazaron al lugar con embarcaciones, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Cebreros. Además, se hizo conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que se activó para coordinar el incidente y movilizó al Grupo de Rescate y Salvamento, que se desplazó hasta el lugar con el helicóptero para realizar batidas aéreas.

Participaron, también, en el dispositivo voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de El Tiemblo. Asimismo, se activó el Gripde (Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias) de la Junta de Castilla y León para atender a los familiares y amigos del desaparecido que están en el lugar, informaEuropa Press.

La Guardia Civil, por su parte, activó el Greim (Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña) y el Geas (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas).

## Un muerto y un herido grave en un accidente de moto en Ávila

### VALLADOLID

Un motorista de 38 años falleció y otro de 56 resultó herido grave al verse involucrados en torno a las 10.00 horas de ayer en una colisión entre dos motos en el kilómetro 54 de la N-502, en el término municipal de Villarejo del Valle, a la altura del Puerto del Pico (Ávila), según confirmó a Ical el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Tras recibir el aviso del siniestro, la sala de operaciones del 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó a una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Mombeltrán y un helicóptero medicalizado. Una vez en el lugar, los facultativos sanitarios confirmaron el fallecimiento de uno de los motoristas, y trasladaron al otro herido en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.

Por otro lado, hubo cinco heridos en dos accidentes en León, en los municipios de Torre del Bierzo y Santa Lucía de Gordón. Uno de los accidentes se produjo el sábado entre dos turismos en el kilómetro 355 de la Autovía del Noroeste (A-6), en sentido Madrid, en el término municipal de Torre del Bierzo. El siniestro se registró minutos antes de las 19,48 horas, según la última información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. Un joven de 17 años resultó herido grave y tres mujeres de 51, 22 y 78 años de diversa consideración al producirse el choque.

Los alertantes comunicaron la colisión frontal de dos turismos en un tramo de obras habilitado con doble sentido e indicaron que había varias personas heridas, dos de ellas atrapadas que no podían salir de uno de los vehículos. El 112 avisó de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió tres ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud y una UVI móvil de interhospitalarios, informa Ical.

A primera hora del domingo un varón resultó herido en un accidente de tráfico registrado en la carretera nacional 630, en el kilómetro 107 a la altura de Santa Lucía de Gordón (León), según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 8.20 horas cuando un turismo que circulaba por esa vía sufrió un accidente y quedó volcado. A consecuencia de ello el conductor quedó atrapado.

## CASTILLA Y LEÓN

## Alicia García pide a Sánchez que explique el caso de Begoña Gómez

### VALLADOLID

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, aseguró ayer en un encuentro con los medios en la plaza de San Vicente de Ávila que «todo en el PSOE es corrupción» y censuró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sigue sin dar explicaciones sobre toda la corrupción que rodea a su partido, su Gobierno y su entorno familiar». A su juicio, la mujer del presidente, Begoña Gómez, «debe dar explicaciones ante el juez y Sánchez ante los españoles», ya que «quien no tiene nada que ocultar da la cara, no calla como ellos».

García apuntó que Gómez y la directora del Instituto de la Mujer «comparten un currículum singular», puesto que mientras la primera «tenía una cátedra en una universidad a dedo, la otra, asesora del exministro Ábalos, ha obtenido los puntos violeta a dedo», informa Ical.

Es por ello que los 'populares' han registrado 34 preguntas registradas en el Senado para que el Gobierno explique estas contrataciones en 64 ayuntamientos socialistas, en concursos supuestamente amañados.

«Si Begoña Gómez no tuviera nada que ocultar daría explicaciones y hubiera respondido ante las preguntas del juez el viernes. Quien sí ha respondido es su abogado de familia el ministro de Justicia, que traspasó todos los límites el viernes en el Senado, acusando a una investigación judicial de persecución política. Debe rectificar, respetar la libertad judicial y dejar trabajar a los jueces», exigió.

En ese sentido, subrayó que «no hay persecución política», sino que la esposa del presidente «está imputada y siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias», algo que «nunca antes en nuestra democracia había sucedido».

Rcordó que el propio hermano de Pedro Sánchez también está siendo investigado, y frente al «silencio de Sánchez» exigen en el Senado «respuestas por escrito al Gobierno sobre la situación laboral y tributaria del hermano". «Esta situación es insostenible. España ya no soporta un caso más de corrupción en las filas socialistas», destacó antes de sentenciar que «el final de Sánchez será un alivio para todos los españoles y también para los socialistas». Sobre el Plan de regeneración democrática, García lo calificó como «Plan de degeneración democrática», y señaló que «Sánchez es un obstáculo para la democracia en España»,



# Más de 37.500 personas salen de la exclusión financiera en la Comunidad

La mejoría no evita que Castilla y León concentre casi la mitad de la población afectada del país con Salamanca y Zamora a la cabeza

### VALLADOLID

Castilla y León fue una de los dos autonomías españolas junto a Murcia donde aumentaron los puntos de acceso a los servicios bancarios a lo largo de 2023, lo que permitió que 37.530 personas salieran de la exclusión financiera, informa Ical.

Las entidades financieras sumaron seis nuevos puntos de atención bancaria en Castilla y León, hasta los 5.285, con 35 nuevas oficinas (cerraron 1.918 entre 2008 y 2023), 51 móviles, cuatro cash back y una de correos, pero perdió 12 cajeros en oficinas y 57 desplazados así como 16 agentes. En total, el sector dispone en la Comunidad de 1.273 oficinas, con 1.686 cajeros, junto a 174 desplazados; 324 agentes; 355 establecimientos de Correos; 988 Cash back; 62 cajeros gestionados por terceros; y 423 oficinas móviles (número de municipios donde prestan servicio).

Sin embargo, la autonomía castellana y leonesa sigue siendo con diferencia la que más municipios y población carecen de acceso presencial a servicios bancarios, es decir, sin oficina (de ningún tipo, ni establecimiento, móvil o Correos), ni cajero, ni agente, ni cash back, ni cajeros gestionados por terceros, con sus nueve provincias en el top 15 de los territorios afectados, con Zamora y Salamanca a la cabeza.

En concreto y según el último Informe Anual sobre la Inclusión Financiera en España del Ivie, recogido por Ical, revela a finales del año pasado, había en Castilla y León 201.698 personas de 1.367 municipios afectadas por la exclusión financiera, que representan el 46,6 y el 51,1 % de los ciudadanos y las poblaciones afectadas en España (432.081 habitantes de 2.675 localidades).

El estudio precisa que la población afectada en Castilla y León es el 8,4% del total autonómico, cuando para el conjunto nacional, los que sufren está ausencia de servicios bancarios apenas suponen el 0,9%. Asimismo, el número de municipios afectados alcanza en la Comunidad, el 60,8% del global, frente al 32,9% en el conjunto de las autonomías.

Con todo, el número de localidades afectadas menguó en 55, con 1.340 de menos de 500 habitantes, ocho por debajo del dato de 2022; y 27 de más de 500 ciudadanos, 47 menos que el año precedente, dentro del compromiso de sector de dar cobertura al menos a esos municipios. De los 37.530 ciudadanos que empezaron a recibir servios bancarios en sus poblaciones, solo 1.998 vivían en pueblos de menos de 500 habitantes; y el resto, en poblaciones mayores. El tamaño condiciona la implantación de las entidades y el grueso de los excluidos financieramente en la Comunidad, viven en poblaciones de menos de 500 habitantes, 1678.719, mientras que en las localidades mayores, están afectadas ya solo 22.979 a finales de 2023.

La situación en los municipios de más de 500 habitantes habría mejorado hasta junio de este año, como adelanta el Ivie en otro informe recogido por Ical, que precisa que ya solo carecerían de estos servios 25 de esas poblaciones en Castilla y León, con 21.903 afectados.

### RANKING TERRITORIAL

Un análisis provincial revela que Zamora y Salamanca son los territorios en España que más sufren el problema de la exclusión financiera con diferencia. En la provincia zamorana el dato se dispara y carecían de puntos de atención bancaria al cierre de 2023, 36.283 personas de 172 municipios, lo que representa que está afectada el 21,8% de su población y el 69,3% de sus loca-

lidades. En el caso de la provincia charra, el problema impactaba al término de 2023, a 54.975 vecinos de 292 municipios, con porcentajes sobre el total del 16,8 y 80,6%, respectivamente.

El ranking de las provincias más afectadas prosigue con Cuenca en el puesto tres, mientras que en el cuarto, quinto y sexto aparecen Burgos, León, Soria y Palencia. La provincia burgalesa presentaba al final del año pasado 27.547 afectados de 259 localidades, con porcentajes sobre el global del 7,7 y el 69,8%, en cada caso. Por lo que se refiere a León, había 31.313 excluidos de 95 municipios, con porcentajes del siete y del 45 por ciento del total. En cuanto a Soria, tenía 5.842 afectados de 109 localidades, el 6,5 de sus habitantes y el 59,5 por ciento de sus poblaciones. En Palencia sufrían falta de atención financiera a finales de 2023, 31.313 personas de 110 municipios, con porcentajes sobre el total provincial del6,2 y 57,6% respectivamente.En cuanto a Valladolid se va ya al puesto décimo en el ranking mientras que Ávila y Segovia ocupan el 14 y el 15, las mejores posicionadas entre las 50 españolas. Un total de 24.202 vallisoletanos sufría la exclusión bancaria en las fechas de estudio de 158 municipios, que suponen el 4,6% de sus ciudadanos y el 70,2% de sus poblaciones.

Para cerrar el mapa provincia de la exclusión en la Comunidad de Castilla y León, recalcar que en Ávila carecían de servicios bancarios directos 5.966 personas de 93 municipios, con un peso del 3.7 y 37, % sobre el total de población y localidades de la provincia. Asimismo, en Segovia estaban afectados por este problema 5.695 vecinos de 79 poblaciones, que representaban porcentajes sobre el total del 3,6 y 37,8% en cada caso.

### El centro de Salamanca, escenario del rodaje de una serie de Prime

### VALLADOLID

La ciudad de Salamanca será el escenario, durante las dos próximas semanas, del rodaje de una serie para Amazon Prime Vídeo, que obligará a realizar cortes intermitentes a la circulación de vehículos y peatones en diferentes puntos del casco histórico de la capital, informa Europa Press.

La grabación tendrá lugar los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto y llega a la capital salmantina de la mano de la productora internacional Dynamo Producciones, como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en nota de prensa recogida por Europa Press.

El rodaje provocará cortes a la circulación de vehículos y peatones, intermitentes y de corta duración, en las zonas afectadas del casco histórico, por lo que no habrá restricciones en el acceso de los vecinos de la zona a sus domicilios, a los puestos de trabajo de todas las zonas afectadas y tampoco se verá afectado ningún negocio, han apuntado desde el Consistorio.

El trabajo se lleva gestando desde comienzos de año, cuando comenzaron los primeros contactos entre Dynamo Producciones y el Ayuntamiento a través del departamento de promoción audiovisual Salamanca Film Commission, integrado en la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca S.A.U. Con posterioridad, se han realizado numerosas visitas de localización por parte del realizador de la serie y de todos los jefes de equipo en el que han quedado definidos los lugares de rodaje. En todo el proceso, el equipo de la serie ha estado acompañado, asesorado y documentado tanto por personal de Salamanca Film Commission como de la Universidad de Salamanca.

El Ayuntamiento y la USAL han actuado como motores del proyecto. Además, se ha contado con la colaboración de otras instituciones y asociaciones de la ciudad como la Universidad Pontificia y la Asociación de Empresarios de Hostelería.

El largometraje contará con 800 figurantes seleccionados de entre las personas que se presentaron al casting organizado por la productora Temps Audiovisual los pasados días 13, 14 y 15 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca. Además, la productora está contratando a un equipo técnico suplementario procedente de las bolsas de trabajo de los grados de Comunicación Audiovisual.

## **DEPORTES**



Enrique Pascual Oliva en el módulo cubierto del Caep Soria poco antes de iniciar un entrenamiento con sus atletas. MARIO TEJEDOR

# El 'profe' Oliva ante sus séptimos Juegos Olímpicos

ATLETISMO. El entrenador soriano estará en París con cuatro atletas que prepara en el Caep Soria / «Todos tienen algo especial pero Barcelona 92 nos lanzó a la élite»

### JON ANDER URIARTE SORIA

Hablar de atletismo en Soria es hablar de Fermín Cacho y Abel Antón. Hablar de atletismo en España es igualmente nombrar los éxitos de los dos campeones sorianos. La sombra de ambos es alargada, una sombra que no se entendería sin la figura del que fue entrenador de ambos, Enrique Pascual Oliva. Uno de los entrenadores más laureados del atletismo español.

El preparador soriano (Brías, 31 de mayo de 1957), está en estos días ocupado. Muy ocupado. A la vuelta de la esquina están unos nuevos Juegos Olímpicos, cita deportiva por excelencia y en la que estará presente con cuatro atletas que entrenan en el Caep Soria, dos fondistas portugueses que correrán el 1500, Isaac Nader y Salomé Afonso; y dos atletas españoles que competirán en el 10000 y el maratón, Abdessamad Oukhelfen e Ibrahim Chakir. El técnico partirá hacía París el día 29 de julio y no regresará hasta el final de los Juegos.

La trayectoria de Enrique Pascual

Oliva se resume en los éxitos conseguidos por sus atletas, en los reconocimientos y galardones recibidos e, igualmente, en el número de Olimpiadas en los que ha estado presente. «Presencialmente he estado en seis Juegos, lo que ocurre es que en otros tres hellevado atletas y no estuve. Creo que este de París son los séptimos, más otros tres en los que llevé atletas», señala el entrenador.

Admite que todos las Olimpiadas tienen algo de «especial», siendo un referente los Barcelona 92 por razones que hay que dar a conocer a las nuevas generaciones. La única medalla de oro olímpica conseguida por España en el 1500 tuvo lugar en esos Juegos de la mano de Fermín Cacho entrenado por Oliva. «Barcelona 92 para nosotros fue lanzarnos a la elite de verdady, sin duda, tiene algo de especial», relata el técnico. Pascual Oliva profundiza en la idea y explica que lo especial de los Juegos es que hay otros deportes y que te encuentra dentro de una Villa Olímpica en lugar de un hotel. «La Villa tiene otros atractivos aunque nosotros los disfrutamos muy poco porque estás centrado en la competición», relata para indicar que, con cuatro atletas, entre competición y entrenamientos «no te apetece salir», ya que el tiempo que hay para hacer algo de turismo «es justo, limitado». «Cuando quieres ir de turismo vas de turismo y ahora ve estás trabajando y punto», apostilla.

El de Brías señala que desde Barcelona 92 a París 2024, los mayores cambios en los entrenamientos están relacionados con la tecnología que se aplica a las zapatillas ya «hace que uno pueda correr un poquito más y que te recuperes un poco mejor». Considera que no ocurre lo mismo con los métodos de entrenamiento y apunta: «Cuando uno le quiere dar muchas vueltas al tema, al final vuelves al punto de partida porque el cuerpo humano cambia poco. Cambia mucho la tecnología pero los cuerpos son similares a los cuerpos que entrenaban en los primeros juegos que se celebra-

Isaac Nader en el 1500 será el pri-

mero de los atletas de Enrique Pascual en entrar en competición. «Sus marcas están en la elite, hasta hace poco tenía la quinta mejor marca del mundo. Las expectativas con él son altas, luego puede pasar cualquier cosa», explica el entrenador. Oliva señala que en esta disciplina ya hay un campeón olímpico, el noruego Jakob Ingebrigtsen quien puede correr en 3:27, y el resto deberá pelear por los otros dos metales. En ese grupo, unos 15 atletas que pueden correr en 3:30, está su pupilo. «Isaac está con 3:30 y, por lo tanto, relativamente cerca pero, depende de cómo vaya la carrera, depende de quién persiga a Jakob van a resultar las maneras de una manera o de otra. Desde luego, Isaac está centrado y aspira a medalla, luego te puedes quedar octavo», señala.

Salomé Afonso, rival de Marta Pérez, entrará en liza el 6 de agosto. Pascual Oliva asegura que nunca ha visto a una atleta entrenar como lo hace su pupila portuguesa en una prueba dominada por las atletas africanas. «En chicas hay una diferencia con las

atletas etíopes y keniatas, sobre todo etíopes, están diez segundos por encima del resto. Hay atletas que están en marcas de chicos. No entiendo cómo pueden correr tanto. Esa diferencia entre unas y otras es abismal, es muy difícil llegar», explica el técnico quien señala que la atleta lusa entrena mejor que compite y de ahí que sea una incógnita su clasificación para la final del 1500.

### 1500 FEMENINO

«Hay diferencia con las atletas africanas. No entiendo cómo corren tanto»

MARATÓN «En la época de Abel los africanos no eran tan pacientes como ahora»

El de Brías asegura que la situación en 10000 y maratón es similar. En 10000, «una prueba complicada» España estará representada por Abdessamad Oukhelfen, un atleta que es «muy bueno» y que «puede entrenar mejor todavía». Pascual Oliva señala que su pupilo podría luchar por estar en la final de la distancia algo que «francamente es muy difícil», y lo explica: «Empiezas a contar tres etíopes, tres keniatas, aunque alguno puede fallar; después alguno que no es etíope o keniata pero está nacionalizado, otros tres o cuatro africanos más y te va a 12 corredores. Tú ya estás por detrás de ellos, del 12».

En maratón la situación es similar y apunta a los cambios que había hace 25 ó 30 años, cuando corría Abel Antón, a lo que ocurre ahora. «En la época de Abel, los africanos no tenían un sistema de entrenamiento muy preciso. En 5000 ó 10000 llegaban a donde llegaban pero el salto a maratón no lo tenían, no eran disciplinados o no eran pacientes, que es lo que necesitas en maratón. Ahora, las grandes empresas de entrenamiento, de explotación de atletas, están instauradas en Kenia y en Etiopía y ahí el sistema está más equilibrado. En programación deportiva y de entrenamiento, que era donde ganábamos un poco de ventaja ya no lo tenemos».

Enrique Pascual Oliva, uno de los entrenadores más laureados del atletismo español estará en los Juegos y curiosamente, aunque tiene atletas competiendo con España, acudirá con la Comité Olímpico de Portugal. ¿El motivo? El entrenador explica que estaba en la lista de España y que, al ver que había posibilidades de acudir con Portugal, se optó por esa opción. «España le venía bien porque tienen una plaza más libre para otro entrenador. Me encuentro muy a gusto con Portugal, me tratan muy bien. Yo, que apuesto por la universalidad, me gusta abrir fronteras y esto me permite hacerlo», concluye el entrenador de campeones.

# Homenaje a un campeón

**ATLETISMO.** El sábado a las 18.00 horas se celebra en Quintana Redonda la IX Carrera Popular Diego Barranco / El plazo para inscribirse en la prueba finaliza el jueves

### JON ANDER URIARTE SORIA

La localidad de Quintana Redonda se prepara en estos días de cara a acoger el sábado, a partir de las 18.00 horas, la IX Carrera Popular Diego Barranco, prueba con la que se recuerda al polivalente deportista soriano fallecido tras una larga enfermedad. La cita espera contar con 550 inscritos y más de 400 corredores.

Los interesados en participar en la cita que Quintana Redonda tienen tiempo hasta el próximo 25 de julio a las 12.00 horas, momento en el que se cierra el plazo de participación. Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en el Ayuntamiento de la localidad rellenando un formulario de inscripción. Igualmente se puede formalizar la misma de manera online a través del enlace https://www.availbooksports.com/inscripcion/ix-carrerapopular-diego-barranco/. El coste de la inscripción será gratuita para la categoría Chupetines A y de cinco euros hasta categoría infantil. Desde infantil hasta categoría veteranos B, el coste de la misma será de 10 euros. El Ayuntamiento de Quintana Redonda donará un euro de cada inscripción a la Asociación Española Contra el Cáncer. Los dorsales de la carrera se entregarán el mismo día de la prueba desde las 16.30 a las 18.15 horas

La competición, dividida en nueve categorías, arrancará a las 18.00 horas paras las pruebas de niños. A las 19.00 horas está prevista la salida de categorías que van de cadete a veteranos B, entre ellas las de la prueba sénior (nacidos entre 1985 y 2004), donde los participantes deberán hacer frente a una distancia de 8.100 metros. A lo largo del recorrido habrá zonas de avituallamiento de agua. «Se tata de un trazado que no es muy largo pero sí exigente. Esperamos 400 ó 450 corredores y más de 550 inscritos», señala Sergio Frías, alcalde de Quintana Redonda, localidad que demuestra de esta manera que mantiene vivo el recuerdo de su vecino.

Todos los inscritos en la carrera popular, que están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil salvo en los casos de padecimiento latente o imprudencia, recibirán una camiseta conmemorativa e igualmente una entrada para las piscinas municipales. Habrá trofeos y premios para los tres primeros clasificados de cada categoría e, igualmente, en las categorías infantiles todos los participantes recibirán un obsequio. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 20.30 horas aproximadamente. La organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de guardarropa y otro de ducha y aseo.



Imagen de una de las ediciones de la Carrera Popular Diego Barranco que se celebra en Quintana Redonda. HDS

### **VOLEIBOL**

## España sub 18 es cuarta del Europeo de Bulgaria

SORIA

La selección española de voleibol sub-18 en la que estaba convocado el jugador soriano y canterano del C.V. Río Duero, Ángel Miguel Sánchez, ha finalizado en cuarta posición en el Campeonato de Europa de la categoría celebrado en Bulgaria.

El equipo que dirige Fredinson Mosquera luchaba este domingo por la medalla de bronce ante Polonia en el que fue un choque muy igualado que el país centroeuropeo sacaba adelante en el tie break tras 134 minutos de juego. El marcador final era de 2-3 para Polonia (21-25, 20-25, 30-28, 28-26, 12-15), resultado que no empaña el buen Europeo desarrollado por un equipo español del que formaba parte Ángel Miguel Sánchez, canterano formado en el C.V. Río Duero que milita en la concentración permanente de Palencia. Francia se proclamó campeona del torneo tras superar en la final a Italia por 3o (25-15, 25-20 y 25-21).

# A la venta las entradas para el partido Numancia - Atlético

**FÚTBOL.** Las localidades para el Memorial Jesús Gil del día 27 se pueden adquirir en El Burgo o por internet / Los rojillos inician su segunda semana de pretemporada

J. A. U. SORL

El Sporting Uxama ha puesto a la venta las entradas para el Memorial Jesús Gil y Gil que próximo sábado 27 de agosto enfrenta en el Municipal Burgense al C.D. Numancia de Aitor Calle y al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

El equipo soriano inicia este lunes su segunda semana de pretemporada, una semana que culmina con el primero de los ocho encuentros de preparación que tiene programados, el que le enfrenta al equipo colchonero en la Villa Burgense.

Las entradas para ver dicho encuentro se pueden adquirir de forma presencial y telemática. De manera presencial están a la venta en el bar Círculo Católico y en la cervecería Equus. De esta forma se pueden adquirir entradas de Tribuna a 25 euros o de general a 20 euros.

Aquellos aficionados que no puedan trasladarse a la villa burgense para comprar las localidades puede hacerlo a través de internet. En esta plataforma solo se pueden adquirir en-



Bonilla y Morata en un partido en El Burgo. HDS

tradas de general y el coste será de 25 euros debido a los gastos de gestión. Las entrada a través de internet se pueden adquirir en la web https://vivetix.com/entradas-memorial-jesus-gil-y-gil-atletico-de-madrid-numancia-gdlj?s=link#/sgbe2pyVwJY.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el alcalde del Burgo, Antonio Pardo, presidieron la semana pasada la Junta Local de Seguridad con motivo del encuentro entre rojillos y atléticos. En dicha reunión se estableció que Guardia Civil y Policía Local establecerán un servicio especial de vigilancia en el exterior del Municipal Burgense para evitar aglomeraciones e incidentes. En dicha reunión se explicó que se establecía una limitación de aforo de 4.900 aficionados.

El Memorial Jesús Gil y Gil que enfrenta a C.D. Numancia y Atlético de Madrid es un clásico del verano burgense y de la pretemporada numantina. El choque ante los rojiblancos es el primer que los pupilos de Aitor Calle afronta durante esta pretemporada que acaba de comenzar, una pretemporada con una alta carga de trabajo en las primeras semanas y de ahí que las piernas no vayan a estar lo frescas que debieran.

Tras el partido en El Burgo, los rojillos se miden el 31 de julio al C.D. Teruel en Ólvega; el 3 de agosto juegan ante Unionistas en Navaleno; el día 7 de agosto viajan a Calahorra para medirse al club calagurritano; el 10 visita Quitana Redonda el Alavés B; el 14 de agosto tiene lugar el partido de presentación en Los Pajaritos ante la Ponferradina. Los rojillos cierran la preparación el día 17 visitando Estella para jugar ante el Izarra y el 24 de agosto visitando al C.D. Tudelano.

## **ANUNCIOS BREVES**

### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios Ilame al **975 21 20 63** 

### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



### **TRABAJO**

701

SE BUSCA camarero/a remitir Curriculum a: elportillo@elportillo.es o lla mar 696 23 36 63.

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu curriculum a: info@torcvato-soria.com o lláma

### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las mañanas y



Máximas en ascenso

**EN LA CAPITAL** 

## FARMACIA DE GUARDIA

Elena Carrascosa Martínez

C/ Vicente Tutor, 8 Tel. 975.221.249

### **EN LA PROVINCIA**

Del 22 al 28 de julio

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA. ÁGGREDA, ARCOS DE JALÓN, SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 H.)

SAN PEDRO MANRIQUE, LANGA DE DUERO, COVALEDA, ALMENAR (HASTA LAS 22.00H.)

### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 72,3% DE SU CAPACIDAD

### **EL TIEMPO / HOY**



### ÁGREDA Martes 34 ▼ 17

Miércoles

**TELÉFONOS DE INTERÉS** 

## **▲** 32 ▼ 18

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA

IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

POLICÍA LOCAL

**SORIA** 

### Martes **▲** 33 **▼**14 Miércoles **▲** 38 **▼**17

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

### Martes ▲ 37 ▼ 13 Miércoles **▲** 38 ▼ 15

**PROVINCIA** 

GUARDIA CIVIL BOMBEROS

TELE-RUTA

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

### Martes 35 🔻 14 Miércoles **▲** 36 ▼ 16

### **▲** 34 ▼ 16 Miércoles **▲** 32 ▼ 18

# Martes

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

## Martes

### **▲** 37 ▼ 14 Miércoles **▲** 38 ▼ 17

Miércoles

976 645 589

975 350 125 975 376 012

975 381 170 975 228 282

975 380 001 975 300 461

**▲** 35 ▼ 14 **▲** 36 ▼ II

## S. LEONARDO

Miércoles **▲** 31 ▼ 14

## Miércoles **▲** 34 ▼ 15 975 320 559 975 343 071 975 360 694 975 197 214 975 340 014 975 376 740 975 340 014



MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

### MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

### NIIMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

RADIO TAXI

### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

### **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51
La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

### COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### CASTILLO DE BERLANGA

Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

900 123 505

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

## M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

HOY

Máxima

Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso, localmente notable. Vientos varia-

bles o del noreste, flojos en general.

Mínima 80

Mínima

13<sup>0</sup>

VINUESA

Martes

**▲** 33 ▼13

975 101 064

### MAÑANA

Máxima

### **SAN PEDRO** Martes

**▲** 32 ▼ 12

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas ASESORAMIENTO A LA MILIER

INFORMACIÓN JCYL TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

### FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-VILLODRES

domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20.

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqu Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

## CINE Y TV

## **CARTELERA**



| CINES LARA DEL 17 AL 24 DE JULIO        |       | OFFICE   |       |  |
|-----------------------------------------|-------|----------|-------|--|
|                                         |       | SESIONES |       |  |
| SALA 1 - EL BUS DE LA VIDA              | 18.00 |          |       |  |
| - STRANGERS. CAPÍTULO 1                 |       | 20.30    | 22.35 |  |
| SALA 2 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)     | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 3 - GRU 4. MI VILLANO FAVORITO     | 18.00 | 20.30    | 22.35 |  |
| SALA 4 - TWISTERS                       | 17.45 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 5 - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4     | 18.00 | 20.30    |       |  |
| - UN LUGAR TRANQUILO. DIA 1             |       |          | 22.35 |  |
| SALA 6 - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4     | 17.45 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 7 - FLY ME TO THE MOON             | 17.45 | 20.10    | 22.35 |  |
| SALA 8 - BIKERIDERS, LA LEY DEL ASFALTO | 17.45 | 20.15    | 22.35 |  |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.

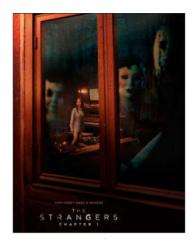

### **STRANGERS. CAPÍTULO 1**

Estados Unidos. 2024. Dirección. Renny Harlin. Reparto. Froy Gutierrez, Madelaine Petsch, Gabriel Basso. **Sinopsis.** Tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón, una joven pareja (Madelaine Petsch y Froy Gutiérrez) se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque.



### **BIKERIDERS, LA LEY DEL ASFALTO**

Estados Unidos 2023. Dirección. Jeff Nichols. Reparto. Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon. **Sinopsis**. Ambientada en los años 60, sigue el ascenso de un club de motociclistas del medio oeste, los Vandals. El club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original.

### LA 8

06:00 Infocomerciales **06:50** Cuestión de prioridades

**08:00** Piedra sobre piedra ng.n5 Todos los días

10:30 Corazón apasionado

II:23 La 8 Noticias

II:53 La 8 Magazine redifusión

**13:55** La 8 Noticias

14:30 CyLTV Noticias

**15:10** El tiempo

15:25 El campo al día 15:35 La 8 Noticias

16:10 La 8 Magazine

18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

**18:45** El tiempo

**18:55** El campo al día 19:05 Acapulco Heat

20:00 CyLTV Noticias

20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias

21:30 Programación local

**23:30** La 8 Noticias 00:00 CyLTV Noticias

00:35 Programación local

**02:35** Infocomerciales

### CINES MERCADO

| Lunes, 22 de julio                         | SESIONES |
|--------------------------------------------|----------|
| SALA1 - CASA EN LLAMAS                     | 17.00    |
| - SHAYDA                                   | 19.00    |
| - SOLO (VOSE)                              | 21.15    |
| SALA 2 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 17.30    |
| - EL BARCO DEL AMOR (VOSE)                 | 19.15    |
| - BLONDI                                   | 21.30    |

| Martes, 23 de julio                        | SESIONES |
|--------------------------------------------|----------|
| SALA 1 - CASA EN LLAMAS                    | 17.00    |
| - SHAYDA (VOSE)                            | 19.00    |
| - SOLO                                     | 21.15    |
| SALA 2 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 17.30    |
| - EL BARCO DEL AMOR                        | 19.15    |
| - BLONDI                                   | 21.30    |



### **ELBARCO DEL AMOR**

Francia. 2024. **Dirección.** Bruno Podalydès Reparto. Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain. Denis Podalydès, Isabelle Candelier. Sinopsis. Ante la inminente llegada de Franck, un importante inversor que solo se dedica a seducir mujeres. Justine, su marido y toda su pandilla de amigos intentan idear una trampa para robarle el dinero y así solucionar todos los problemas económicos que les hacen la vida tan difícil. Para ello, organizarán un falso crucero romántico.



### **SHAYDA**

Australia. 2024. Dirección. Noora Niasari. Reparto. Mojean Aria, Zar Amir Ebrahimi, Jillian Nguyen, Leah Purcell. **Sinopsis.** Shayda, una mujer iraní que vive en Australia, encuentra refugio en un centro de acogida para mujeres maltratadas con su hija Mona de 6 años. Tras huir de su marido, Hossein. v solicitar el divorcio. Shavda lucha por mantener la normalidad para Mona. La nueva situación es tensa. pero no merman sus ganas de iniciar una nueva vida.

### CvL 7

07:30 Paseos con encanto

**08:15** Hecho en CyL.

**09:00** Con la música a todas partes.

10:40 Mundo Natural (Infocomercial)

11:05 Todo vale en CvL.

11:55 El arcón.

**12:45** Clap.

13:15 El correvuela 14:05 Diagnóstico

14:30 CvLTV Noticias I.

15:10 EL tiempo 1.

15:25 CyLTV Noticias I (Redifusión). Con lengua

de signos.

15:55 Piedra sobre Piedra. 16:35 Paseos con encanto.

17:20 Hecho en CyL.

18:10 Con la música a todas partes.

20:00 CvLTV Noticias 2.

20:40 EL tiempo 2.

20:55 Escápate de viaje.

21:45 Me vuelvo al pueblo

22:35 Cine de verano: Toda una vida juntos. 2010

- John Bradshaw

00:05 CyLTV Noticias 2 (Redifusión)

**00:35** EL tiempo 2.

00:45 Piedra sobre Piedra.

Ol:25 Galería del Coleccionista.

## **CARLOS CUESTA**



## DALE VIDA A TU TEJADO

## Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





## HERALDO DIARIO DE SORIA

edacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003 eléfono: 975 21 20 63.

E-mail de Redacción: redaccion@hds-elmundo.es E-mail de Publicidad: publicidad@hds-elmundo.es

A RAJATABLA. Las previsiones del tirano Sánchez para acabar con el régimen
democrático del 78 se están cumpliendo con una absoluta precisión. La Constitución pactada, votada y aprobada, que
nos hizo libres, iguales y solidarios, está siendo dinamitada por el sanchismo.
Se está haciendo, además, con una rigurosísima falta de escrúpulos asqueante y perversa. Una inflexibilidad tiránica llevada tan a rajatabla, que incluso
los pudores intelectuales y los del juego político saltan por los aires en virtud
de una moralidad diseñada para ma-

melucos en Babia. Todo esto, que constituye en sí una rehíla infecta para cualquier sociedad medianamente democrática, lo envuelve Sánchez en un convoluto de celofán con una crueldad tan atractiva como desatada, que ya no tiene vuelta de hoja. Lisa y llanamente, y desde la literatura que es lo mío, se parece a esta maldita y cruentísima vendetta que señalaba Jorge Manrique -siglo XV- en una de sus coplas -distintas a las de la muerte de su padre tan celebradas- como impropia de hombres civilizados: «matar a un hombre vencido/ metido ya en la prisión». Tremendo juicio como cierre de un medievalismo que ya entonces consideraban superado.

Pues no, porque se trata de una metáfora, o como prefieran llamarlo, aplicable a la sociedad española de hoy que Sánchez ha convertido en una agrupación de yupis, en una servidumbre sitiada o secuestrada por un progresismo ideológico de ladrones y de okupas, cuyos principios -tan elementales como variopintos e inconsistentes-aparecen como conquistas inéditas de la humanidad, y Santiago y cierra España. Por favor, idioteces las justas. Ya Aristóteles, en sus reflexiones sobre la política y el poder, hablaba de las bondades de un gobierno de los pobres sobre los ricos como el sanchuno, y que al final, tras analizar los datos, hacía esta reflexión tan decepcionante como amarga: «La historia nos contó qué es lo que sucedió con estos proyectos, y la poesía lo que debería haber sucedido». Un sonoro timo a dos bocas.

Por esto mismo –por ser algo tan repetitivo y revenido como un buñuelo fermentado a cuarenta grados bajo el sol-, la crueldad con la que Sánchez quiere ahora colarnos su propia historia como si fuera poesía heroica, se inscribe en las páginas más negras de una democracia liberal por el método que está aplicando con absoluta impunidad: el del garrote vil. Un reclamo viejísimo de ajusticiar a crédulos que, pre-

# Garrote view days to

viamente eso sí, han sido vencidos y que disfrutan de una prisión relativamente confortable.

Y digo esto precisamente, señores, porque en poesía este es

un camelo propio de la poesía pura que nunca ha existido y que nunca existirá como tal. Tanto en poesía, como en el derecho internacional de gentes, rige este principio inapelable: que un solo individuo privado de libertades, uno so-



lo, equivale a una multitud encadenada. Esto, por ejemplo, lo sabía perfectamente Montesquieu cuando redactó *El espíritu de las leyes*, pues aquí se hace eco de esta misma ne-

cesidad imperiosa.

Qué terrorífico, por tanto, que a estas alturas de la historia, tengamos que recordar en democracia al garrote vil como método expeditivo para segar vidas o libertades a palo seco, a trinquete ta-

ladrante, a bestial destrozo, a sangre fría. Un método que aplicaban los tiranos griegos y romanos sólo para casos de suma degradación y de crueldad plebeya. En la España medieval tuvo idénticas aplicaciones. Cómo sería de repugnante el numerito, que hasta el rey más felón de la historia -Fernando VII-, lo desterró de sus prácticas expeditivas y crueles para impartir sus tiranías. En 1974, en las postrimerías del franquismo, se aplicó por última vez. Desde entonces sólo recordamos el garrote vil por los dibujos de Goya, y ahora con las ocurrencias dictatoriales del garrote vil de Sánchez.

¿Acaso no es garrote vil y cruelísimo, con todas las metáforas y sinonimias poéticas que a uno se le ocurran, que un Presidente democrático use las Instituciones del Estado a su capricho para envilecer la democracia? Desde la poesía, que es el reducto de la historia, qué quieren que les diga. Pues miren, esto -no sé si ahora es obligatorio leerlo o contrastarlo porque estoy jubilado y sólo valgo para los arrastres-lo aprendí porque en la historia de la filosofía y del derecho me obligaron a leer un libro de John Stuart Mill, titulado Sobre la libertad, en el que se explicaba un axioma irrenunciable si querías aprobar aunque sólo fuera con un aprobado raspadillo: «que todo aquello que sofoca la individualidad, sea cual sea el nombre que se le dé, es despotismo».

Despotismo a cielo abierto es que el Fiscal General del Estado en una democracia formal como la nuestra se dedique al apadrinamiento del delito porque Sánchez, que es su amo, así se lo ordena. Lo hemos visto en la historia de la infamia en repetidas ocasiones - «allá van leyes do quieren reyes», decía un adagio en la España medieval-, por una razón: porque la crueldad se alía con la utilidad para producir estos engendros y mamoneos contra natura. Pero que un Fiscal General siga a Sánchez en la consumación del delito como un verdugo adicto al garrote vil, no cabe ni en la interpretación de los sueños más escabrosos de Freud.

Y que un Tribunal Constitucional se convierta en la antesala de casaciones del delito usando el garrote vil para allanar las escombreras de la tiranía, es la encomienda más indecente y asquerosa que se haya hecho nunca jamás a la totalidad de la historia, de la poesía, del derecho, y de las libertades ciudadanas, que rechazaba Platón de plano como poeta de las ideas así: «la obra suma de la injusticia es parecer justa sin serlo». A rajatabla.

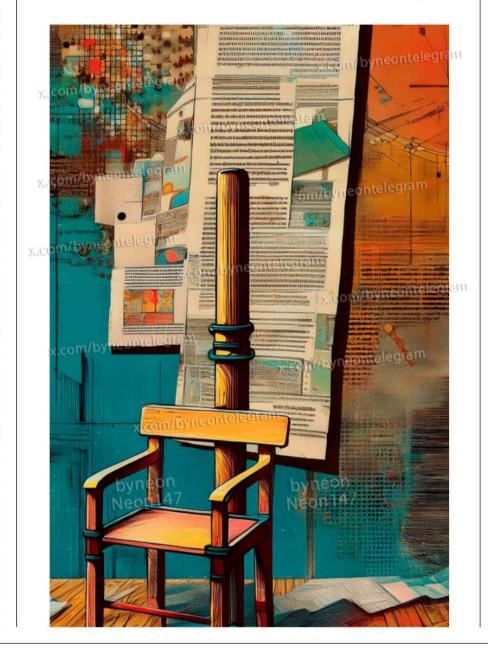



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

1ANA 21.800€

Cuota desde 239 €/mes

**VOLKSWAGEN Golf 1.0 TSI 81kW 110CV** 

■ Gasolina 📾 2022 🖊 30.141 km 🥝 1 año de garantía



Madurga Selection C/Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

